

TORONTO TORONTO LIBRARY

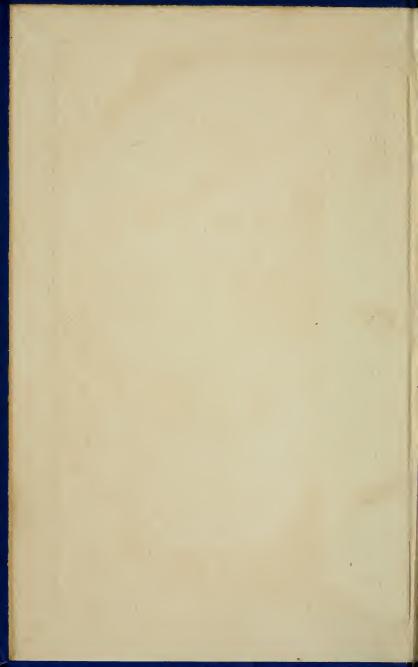





325744

1021

# DA ASIA

DE

## DIOGO DE COUTO

Dos feitos, que os Portuguezes fizeram na conquista, e descubrimento das terras, e mares do Oriente.

## DECADA SETIMA

PARTE SEGUNDA.



## LISBOA

NA REGIA OFFICINA TYPOGRAFICA.

ANNO M. DCC. LXXXIII.

Com Licença da Real Meza Cenforia , e Privilegio Real.

31/5/07

DS 411 B275 1778 V.77 pt.2

## INDICE

DOS CAPITULOS, QUE SE CONTÉM NESTA PARTE II.

DA DECADA VII.

## LIVRO VI.

AP. I. De como foi eleito pera Viso-Rey da India D. Constantino, filho do Duque de Bragança: e da Armada com que partio no anno de sincoenta e oito. Pag. 1.

CAP. II. De como o Viso-Rey D. Constantino tomou posse do Estado da India, e das cousas em que logo proveo: e da causa, por que se alevantou a guerra em Cananor.

CAP. III. Das intelligencias que o Viso-Rey D. Constantino teve com o Ithimitican sobre lhe dar a Cidade de Damão, e lha concedeo: e do conselho que tomou sobre mandar, ou ir sobre ella: e de como despedio as náos pera irem a Cochim tomar a carga pera o Reyno, e Francisco Barreto partio de Goa.

CAP. IV. De como os Mouros de Cananor fe alevantáram de todo: e do que fez Luiz de Mello da Silva: e dos navios que mais lhe mandou o Viso-Rey D. Cons-

tan-

tantino : e da grande Armada com que partio pera Damão. 19.

CAP. V. Da ordem que o Viso-Rey teve na desembarcação da Cidade de Damão: e de como Cide Bosatá a despejou, e ella foi entrada.

CAP. VI. Das cousas, em que o Viso-Rey D. Constantino proveo: e das inquietações que os Abexins deram aos nossos: e de como o Viso-Rey mandou Antonio Moniz Barreto a dar nelles: e da grande vitoria que alcançou: e quem be o Rey do Sarzeta, e que cousa são Choutos. 34.

CAP. VII. De como o Viso-Rey D. Constantino mandou D. Pedro de Almeida a Balsar, e elle foi apôs elle, e do que lhe lá aconteceo: e da Armada que mandou ao Estreito, de que foi por Capitão mór D. Alvaro da Silveira: e das cousas em que mais proveo em Damão até se partir pera Goa.

## LIVRO VII.

AP. I. De como Rama Rayo Rey de Bisnagá foi contra os moradores da povoação de S. Thomé, e cativou a todos, e depois os resgatou. 53. CAP. II. Do que aconteceo a Luiz de Mello da Silva no Malavar: e de como destruio a Cidade de Mangalór: e da grande vitoria que alcançou de huma Armada de Malavares, de que era Capitão hum Rume, que se chamava Odo Rabo. 61.

CAP. III. De como Luiz de Mello da Silva chegou a Goa, e o Viso-Rey o prendeo, e depois o mandou invernar a Cananor: e da Armada que despedio pera Maluco: e da conjuração que todos os Mouros do Malavar sizeram contra a nossa fortaleza de Cananor: e do grande assalto que lhe deram: e dos casos que nelle acontecêram.

CAP. IV. Do que mais aconteceo por todo este verão na Ethiopia, nas guerras que aquelle Emperador tinha com os Mouros, e com huns Cafres chamados Gallas: e de algumas praticas que o Emperador teve com o Bispo sobre as cousas da nossa Religião Christã.

CAP. V. De como deo huma gravissima enfermidade nos Turcos, de que morrêram todos: e de como o Bispo tratou de se partir pera a India pelas poucas esperanças que tinha da conversão daquelle Emperador: e de como se deixou sicar a rogo dos Portuguezes.

CAP. VI. Do que aconteceo a D. Alvaro da Silveira no Estreito: e das cousas que mais

mais succedêram na Ethiopia: e das guerras que se levantáram, em que o Emperador foi morto: e do que mais succedeo no Imperio.

CAP. VII. De como os Turcos foram sobre a fortaleza de Baharem, e lhe puzeram cerco: e da Armada que D. Antão de Noronha lhe mandou de soccorro: e de como avisou D. Alvaro da Silveira pera que a soccorresse. 109.

CAP. VIII. Do que aconteceo a D. João de Noronha até Baharem: e de como as galés lhe corrêram: e do risco em que os nossos navios se viram de ser tomados: e de como D. Alvaro da Silveira chegou a Baharem, e tomou as galés, e cercou os Turcos na Ilha. 115.

CAP. IX. De como o Guazil de Baharem se vio com D. Alvaro da Silveira: e do que assentáram sobre o negocio dos Turcos: e do alvoroço, e motim que houve antre os nossos, por não querer D. Alvaro da Silveira dar batalha: e de como de desconstado sabio aos Turcos: e da muito grande, e cruel batalha que tiveram, em que D. Alvaro da Silveira foi morto, e desbaratado.

CAP. X. De como com as novas que chegáram a Ormuz, se fez prestes D. Antão de Noronha, e despedio diante Aleixo

Car-

Carvalho com recado a Baharem, e elle se partio apôs elle: e do que aconteceo a Aleixo Carvalho: e como se vio com o Baxá, e do que ambos tratáram.

CAP. XI. De como por ordem de Coge Ocem Camal, Parfeo, mandáram os Turcos os Portuguezes cativos a D. Antão de Noronha: e dos recados que passáram antre Mir Soltão Alli, e elle: e de como D. Antão de Noronha por ordem sua mandou matar Mamede Bec, Capitão de Catifa, que soi a Baharem sobre concertos de pazes: e dos partidos que os nossos sizeram com os Turcos: e da descripção da Ilha Baharem.

CAP. XII. Das cousas que mais acontecêram na Abassia: e das disputas que o Bispo teve com o Emperador sobre pontos da Fé por escrito, que os interpretes lhe falsificáram: e das paixões que tiveram por lhe o Bispo não querer entregar dous Frades Abexins, que sogíram pera elle. 154.

## LIVRO VIII.

AP. I. Da viagem que fizeram as náos, que partíram pera o Reyno no anno de 1559. : e de como não passáram mais que a Rainha, o Tigre, e o Caftel-

tello; e Francisco Barreto, e João Rodrigues de Carvalho arribáram a Moçambique: e da perdição da não N. Senhora da Barca, de que era Capitão mór D. Luiz Fernandes de Vasconcellos: e de como se salvou no seu batel com sessenta pessõas: e do que mais lhe succedeo até tornar á India. 162.

CAP. II. De como ElRey D. Sebastião supplicou ao Summo Pontifice Paulo IV. fizesse a Sé de Santa Catharina de Goa Arcebispado: e as Igrejas Santa Cruz de Cochim, e N. Senhora da Assumpção de Malaca, Bispados: e da Armada que este anno de 1559. partio do Reyno, de que era Capitão mór Pero Vaz de Siqueira.

CAP. III. Da Armada que o Viso-Rey D. Constantino mandou ao Malavar: e dos navios que foram de soccorro a Baharem: e do que lhes succedeo na viagem: e da guerra que Luiz de Mello da Silva sez por toda a costa do Malavar. 185.

CAP. IV. De como os Capitães Abexins corrêram até Balfar, e lhes fahio Alvaro Gonçalves Pinto, e lhes deo batalha, em que foi morto com a mór parte dos seus: e de como o Capitão de Damão D. Diogo de Noronha mandou soccorrer os nossos, que ficáram de cerco na fortaleza. 195.

CAP. V. De como os Abexins tornáram sobre Balsar, onde já estava por Capitão Affonso Dias Pereira: e de como elle lhe sahio, e soi morto por desastre: e D. Diogo de Noronha soccorreo aquella sortaleza, e a largou por lho mandar assim o Viso Rey D. Constantino.

CAP. VI. De como os Abexins corrêram as Tanadarias de Damão, S. Gens, e Tarapor, e do que lhe nellas succedeo. 208.

CAP. VII. De como D. Diogo de Noronha foi buscar os Abexins, e lhes deo batalha, em que os desbaratou. 211.

CAP. VIII. De como o Viso-Rey D. Constantino mandou Christovão Pereira Homem a lançar em Maçuá o irmão Fulgencio Freire da Companhia de Jesus, com recado ao Bispo: e de como encontrou quatro galés de Turcos, e o tomáram. 223.

CAP. IX. Do que succedeo em todo este verão na Ethiopia depois da morte do Emperador Claudio, ou Athena Sagad: e de como os Grandes alevantáram por Emperador seu irmão Adamas Sagad, que perseguio o Bispo até o prender. 232.

CAP. X. Do que aconteceo a Luiz de Mello da Silva na costa do Malavar todo o mais resto do verão: e de como morreo o Veador da fazenda Aleixo de Sousa Chichorro. 240.

CAP.

CAP. XI. De como o Bisminaique, Senhor de toda a costa da Pescaria, veio com grande poder sobre a fortaleza de Punicalle, de que era Capitão Manoel Rodrigues Coutinho: e de como o desbaratou, e tomou aquella fortaleza. 249.

CAP. XII. De como Francisco Barreto, e foão Rodrigues de Carvalho invernáram em Moçambique: e do que Francisco Barreto sez todo o tempo da invernada: e de como mandou concertar a sua não, e a de foão Rodrigues de Carvalho, e dahi se partio pera o Reyno: e da perdição da não Garça, de que era Capitão João Rodrigues de Carvalho: e de como Francisco Barreto salvou toda a gente della, e tornou arribar a Moçambique.

CAP. XIII. Que trata de como Francisco Barreto, depois de chegar a Moçambique da segunda arribada, partio pera Goapela costa de Melinde: e do que lhe aconteceo por ella: e de quando chegou a Goa, e de lá partio pera o Reyno na não S. Gião: e de como a não Patisa se perdeo em Mombaça, indo nella Bastião de Sá, que acabára de ser Capitão de Cosala: e de como D. Luiz Fernandes de Vasconcellos chegou a Goa, depois de se perder na não Gallega: e de como se foi peder na não Gallega: e de como se foi peder

ra

ra o Reyno na não de Francisco Barreto. 273.

CAP. XIV. Das grandes guerras, que se alevantáram antre ElRey de Cranganor, e o de Cochim: e da causa porque: e do grande temor, e respeito, que todos os Malavares tem ao Bemaventurado Apostolo S. Thomé: e das soberbas, e custosas festas que lhe fazem. 285.

CAP. XV. De como Bajazeto, filho de Solimão Emperador dos Turcos, fogio pera a Perfia: e dos tratos que teve pera matar aquelle Rey: e de como elle o entregou a seu irmão Cilim. 294.

gon a sen irmao Ciiim.

## LIVRO IX.

AP. I. Da grande Armada, com que o Viso-Rey D. Constantino partio pera fasanapatão: e do que lhe succedeo até chegar lá.

CAP. II. Do conselho que o Viso-Rey D. Constantino teve sobre o modo da desembarcação: e de como sahio em terra, e ganhou a Cidade: e das cousas, que na entrada della passáram.

CAP. III. De como o Viso-Rey D. Constantino foi contra a fortaleza, onde ElRey estava, e a achou despejada, e mandou e do extremo em que o puzeram, até chegar a commetter partidos. 318.

CAP. IV. Do alevantamento que houve contra os nossos em Jafanapatão: e do cerco que puzeram á fortaleza: e de como o Viso-Rey escapou da conjuração, e se recolheo por mar á Armada: e do soccorro que mandou á fortaleza, de que foi por Capitão mór D. Antonio de Noronha: e do que lhe aconteceo na jornada. 326.

CAP. V. Da Armada que este anno de sessenta partio do Reyno, de que era Capitão mór D. Jorge de Sousa: e do primeiro Arcebispo, e Inquisidores que passáram à India: e do que aconteceo ás nãos desta Armada na viagem: e de como o Viso-Rey D. Constantino sez huma fortaleza na Ilha de Manar, e se foi pera Cochim.

CAP. VI. Das cousas que neste tempo succedêram em Ceilão: e da guerra que D. Jorge Baroche sez ao Madune: e dos recontros que tiveram, e casos que succedêram: e de alguns seitos honrosos, que nelles acontecêram a alguns dos nossos.

CAP. VII. De outro assalto, que D. Jorge deo aos inimigos, em que esteve de todo desbaratado: e de alguns feitos honrosos

#### DOS CAPITULOS.

que nelle succedéram a alguns dos nosjos. 346.

CAP. VIII. De como o Madre Maluco tentou de se ir sobre a fortaleza de Damão: e do estratagema, de que D. Diogo de Noronha usou pera homiziar o Cedemecan com o Madre Maluco, por onde o sez matar: e de outras cousas.

CAP. IX. De como Chinguiscan, filho de Madre Maluco, foi contra o Cedemecan, e o cercou: e da Armada que D. Diogo de Noronha mandou de soccorro a Surrate: e do que lhe lá succedeo: e de como faleceo D. Diogo de Noronha: e de suas partes, e qualidades.

CAP. X. Do que aconteceo ao Viso-Rey D. Constantino em Cochim: e de como se vio com o Rey do Chembé, e sez com elle pazes: e do soccorro que mandou a Cranganor: e de como Luiz de Mello da Silva entrou a Ilha do Primbalão, onde estava todo o poder do Camorim, e o desbaratou, e entregou aquella Ilha a El-Rey de Cochim: e da sua chegada a Goa.

CAP. XI. De alguns Capitães, que o Viso-Rey D. Constantino despachou pera fóra: e da grande Armada que mandou a Ormuz, de que foi por Capitão mór Bastião de Sá: e de outra, que foi de soccorro a

Sur-

Surrate em favor de Cedemecan, de que foi por Capitão mór D. Antonio de Noronha Catarraz: e do que succedeo à estas Armadas.

CAP. XII. Do que aconteceo a D. Antonio de Noronha em Surrate: e dos recados que passaram antre elle, e o Cedemecan: e de como ganhou huma estancia ao Chinguiscan, e lhe tomou a artilheria: e dà batalha que lhe deo em campo, em que o desbaratou, e lhe fez alevantar o cerco, que tinha posto áquella fortaleza. 391.

CAP. XIII. Dos recados que se passáram antre D. Antonio de Noronha, e o Cedemecan: e de como o Capitão mór a sua petição commetteo a Cidade, pera lançar della o Chinguiscan: e de como D. Antonio de Noronha se vio com o Cedemecan sobre a entrega da fortaleza, e as causas que houve pera a não entregar: e de como a Armada sabio do rio, e D. Antonio de Noronha se foi pera Goa, e o Vise-Rey D. Constantino o mandou prender.

CAP. XIV. De como os Mouros, que estavam na fortaleza de Surrate, quizeram matar Cedemecan pelos tratos que teve com D. Antonio de Noronba, e elle lhes fogio: e de como foi morto por ordem de Chinguiscan. 412.

CAP.

CAP. XV. Do que neste tempo aconteçeo em Maluco: e de como aquelle Rey desistio do Reyno nas mãos do Capitão daquella fortaleza: e de outras cousas que mais succedêram.

CAP. XVI. Do que aconteceo á náo S. Paulo: e de como se foi perder na Ilha Camatra: e do que passou a gente della. 422.

CAP. XVII. De como ElRey de Pegú mandou prometter huma somma de ouro ao Viso-Rey D. Constantino pelo dente do Bugio, que trouxe de Jasanapatão: e do que os Theologos sobre isso assentáram: e de como se queimou: e das partes, e qualidades deste Viso-Rey.

## LIVRO X.

AP. I. De como foi eleito pera Viso-Rey da India D. Francisco Coutinho Conde do Redondo: e da Armada, com que partio no anno de 1561: e do que lhe aconteceo até chegar a Goa: e de como o Viso Rey D. Constantino lhe entregou a governança da India, e se embarcou na sua não pera o Reyno, aonde chegou com muito prospera viagem. 439.

CAP. II. De como vieram novas que o Cof-Jairo Cafar era Jahido com tres galés a esperar as nãos de Ormuz: e de como o Conde do Redondo Viso-Rey mandou a D. Francisco Mascarenhas com huma grossa Armada buscallo: e do que lhe succedeo.

CAP. III. Do que aconteceo a forge de Moura no Estreito do mar Roxo: e de como Pero Lopes Rabello pelejou com huma poderosa não de Rumes: e de como ambos se abrazáram: e de outras cousas.

CAP. IV. Do que mais succedeo nas guerras dantre Abexins, e Mouros: e do grande soccorro dos Turcos que entrou em Baroá: e do que o Emperador passou com os Portuguezes. 460.

CAP. V. De huma breve relação das coufas do Bemaventurado Apostolo S. Thomé, de sua morte, e milagres: e das grandes maravilhas de huma pedra, que se achou no lugar em que o matáram: e de huns padrões, que os Reys daquelle tempo passáram de rendas pera a Igreja que alli fez. 467.

CAP. VI. Das mais cousas, que acontecêram na Ethiopia: e de como o Capitão Isac se ajuntou com o Baxá dos Turcos, e alevantáram outro Rey: e do que aquelle Emperador sez sobre isso. 488.

CAP. VII. Da Armada que este anno de se-

fessenta e dous partio do Reyno, de que era Capitão mór D. Jorge Manoel: e das cousas em que o Conde Viso-Rey proveo: e de como D. Pedro de Sousa foi entrar na Capitanía de Ormuz, e levou comsigo Babuxa, que foi succeder naquelle Reyno: e das pazes que concedeo ao Çamorim.

CAP. VIII. Que dá conta dos Capitães, que entráram pelas terras de Damão: e de como Garcia Rodrigues de Tavora, Capitão daquella fortaleza, os foi buscar, e os desbaratou.

CAP. IX. Da grande Armada, com que o Conde do Redondo Viso-Rey partio pera Cochim: e da formosa vista que deo ao Çamorim: e de como juráram as pazes: e do que lhe succedeo até se ir pera Goa: e da viagem que as nãos fizeram até o Reyno, e se perdeo a não S. Martinho, em que hia o Capitão mór.

CAP. X. Da origem dos antigos Emperadores do Malavar, chamados Perimais: e do titulo de Çamorim: e de todos os Reynos que ha no Malavar: e do principio, e origem delles. 521.

CAP. XI. Do modo que se tem nas successões de todos estes Reynos do Malavar: e dos que são seus verdadeiros berdeiros: e do abuso que ha nas Nairas serem com-Couto, Tom. IV. P. 11. \*\* muas muas a todos: e de outras cousas muito novas, e curiosas. 529.

CAP. XII. De algumas cousas destes Reys de Cochim, de que nossas historias não tratam, que são mui importantes saberem-se.

CAP. XIII. De huma breve relação das Ilhas de Amboino: e do alevantamento que houve os annos passados contra os Christãos: e do perigo, em que se víram até chegar Henrique de Sá, que castigou os rebeldes, e livrou os Christãos. 541.

CAP. XIV. Da guerra que o Madune mandou proseguir contra a nossa fortaleza de Columbo, e de Cota, em que estava El-Rey Peria Pandar: e dos casos que acontecêram. 548.

CAP. XV. Do grande aperto, em que o Rajú poz os nossos: e de como Diogo de Mello Capitão de Manar foi de soccorro: e de outros soccorros que se lhe ajuntáram.

CAP. XVI. Da Armada que este anno de fessenta e tres partio do Reyno, de que era Capitão mór D. Jorge de Sousa: e de como foi ao Malavar D. Francisco Mascarenhas: e da grande batalha, que Jeronymo Dias de Menezes teve com tres Paraos, de que todos sahíram destrosados: e de outras cousas.

CAP.

CAP. XVII. Das cousas em que o Conde proveo: e de como mandou Domingos de Mesquita esperar os pagueis do Malavar, que vinham de Cambaya, com côr de alevantado: e da grande destruição que nelles fez: e de como faleceo o Conde Viso-Rey: e das partes, e qualidades de sua pessoa.

CAP. XVIII. De como por morte do Conde do Redondo succedeo na governança da India João de Mendoça: e das coujas em que logo proveo. 573.

CAP. XIX. De alguns Capitães que o Governador João de Mendoça despachou pera fóra: e de algumas cousas em que mais proveo até chegar o Viso Rey D. Antão de Noronha, que entra com a VIII. Deçada: e das partes, e qualidades da pessoa deste Governador. 580.





## DECADA SETIMA.

Da Historia da India.

## LIVRO VI.

#### CAPITULO I.

De como foi eleito pera Viso-Rey da India D. Constantino, filho do Duque de Bragança: e da Armada com que partio no anno de sincoenta e oito.

ALECIDO ElRey D. João o Terceiro, e entregues do governo do Reyno, e tutoria do menino Sebastião, que ficava de peito, a Rainha Dona Ca-

tharina sua avó, e o Cardeal D. Henrique seu tio, tratáram, como foi tempo, de proverem nas cousas da India, por haver mais de tres annos que a governava Francisco Barreto. E lançando os olhos por toda a Corcouto. Tom. IV. P. II. A. te,

#### 2 ASIA DE DIOGO DE COUTO

te, (porque desejavam de fazer eleição de huma pessoa, a que todos tivessem respeito, e que tratasse mais do que cumpria ao ser-viço de Deos, e de ElRey, que do seu particular,) os puzeram em dous homens, que se escusáram, do que a Rainha, e Cardeal ficáram tão enfadados, que publicamente se lhes conheceo. Succedeo neste tempo estar hum dia o Duque de Bragança D. Theodo-fio praticando com feu irmão D. Constanti-no sobre este negocio, estranhando ambos muito engeitarem aquelles homens tamanha cousa, disse D. Constantino: « Agora que » estes homens engeitaram isto, fora eu de » muito boa vontade á India fó por serviço » de Deos, e de ElRey. » A isto não respondeo o Duque cousa alguma, nem D. Constantino fez caso disso, porque não disse aquillo senão em prática, por estranhar aos que engeitáram tamanho negocio. Mas o Duque, que era muito zeloso do serviço de ElRey, sem dar conta ao irmão do que hia fazer, se foi á Rainha, e ao Cardeal, e lhes diffe « que lhes levava hum alvitre de muito » ferviço de EiRei, e com que esperava de » temperar o desgosto, e descontentamento » coni que andavam: » e então lhes contou o que passára com seu irmão D. Constantino, affirmando-lhes « que se o commettessem pe-» ra a jornada da India, que acceitaria, pe-. 11

» lo zelo que tinha do serviço de ElRey » o que lhe elles agradecêram muito. E indose dalli, foi D. Constantino logo chamado, e com palavras de muita obrigação o commettêram pera ir á India, agradecendo-lhe muito o zelo que mostrára ao serviço de El-Rey naquellas palavras, que passára com seu irmão o Duque. D. Constantino ficou sobresalteado, porque nunca cuidou que o Duque seu irmão lançasse mão do que disse, nem descubrisse o que antre ambos pastaram em conversação secreta; e vendo que o penho-ravam pela palavra, não se quiz escusar, antes lhes disle « que muito bem sabiam co-» mo ElRey D. João, que Deos tinha em » gloria, lhe tinha dado o cargo de Came-» reiro mór, que elle já fervia antes que el-» le falecesse, que parecia justiça não lho » tirarem, pois elle o não desmerecia; e » tanto que tivesse o Principe idade, força-» do havia de ter quem o servisse naquelle » cargo. A Rainha lhe respondeo, que seu » neto era ainda menino de peito , e que » ainda se creava no collo das amas, e que » haviam de passar alguns annos primeiro » que houvesse mister Camereiro: que o fos-» se elle servir á India, e quando de lá tor-» nasse o ouviriam em seus requerimentos, » e lhe fariam justiça. »

Com estas esperanças começou logo a A ii cor-

## 4 ASIA DE DIOGO DE COUTO

correr em seus negocios, não tendo nelles o despacho muito liberal, nem as vantagens, e mercês, que depois fizeram a muitos, porque o Principe era menino, e os tutores, e Governadores não quizeram logo entrar em governo com cousas extraordinarias; nem D. Constantino as requereo, pera lhe ficar melhor aução pera quando tornasse requerer o cargo de Camereiro mór. As náos que havia de levar erão quatro, com dous mil homens de armas, a que se foi dando a mór pressa que puderam. E porque D. Constantino era de pouco mais de trinta annos, sem experiencia dos negocios da fazenda, por fer fempre creado em Corte, ordenáram a Rainha, e o Cardeal de mandarem com elle hum homem, o mais grave que se achasse, pera correr com o cargo de Veador da fazenda, e de idade, e partes a quem D. Constantino tivesse muito respeito; e pera isto elegêram Aleixo de Sousa Chichorro, de que muitas vezes fallamos pelo decurlo de nossas Decadas, que já tinha servido aquelle cargo, depois de ter sido Capitão de Çofala, (como na V. Decada fica dito no Capitulo IX. do VIII. Livro,) que era de setenta annos, de sa consciencia, muito bom conselho, e longa experiencia, assim da guerra, como da fazenda. E por acceitar esta jornada, lhe fez a Rainha, e o Cardeal

deal tudo o que elle lhes pedio. E segundo ouvimos dizer em aquelle tempo, vinha isento do Viso-Rey na fazenda, e na primeira fuccessão da governança da India. As náos por muito mais pressa que se lhes deo, não se puderão fazer á véla senão a sete de Abril do anno de sincoenta e oito, quinta feira da Paixão.

Os Capitães dellas erão: Da Garça, em que hia o Viso Rey, fez elle D. Payo de Noronha, que levava sua mulher Dona Joanna Fajarda, e sua filha Dona Guiomar de Noronha menina, que depois casou na India duas vezes, a primeira com Alvaro Paes de Sotomayor, que foi Capitão de Chaul, de quem teve filhos, e filhas; e a segunda com D. João da Costa, que foi Capitão de Dio. Levava D. Payo de Noronha a Capitanía de Cananor em vida. Da não Rainha era Capitão Aleixo de Soufa Chichorro, Veador da fazenda. Da não Tigre era Capitão Pero Peixoto da Silva. Da não Castello era Jacome de Mello. Hião embarcados com o Viso-Rey muitos Fidalgos, e dos que pudemos saber os nomes são os seguintes. D. Diniz filho do Marichal, Francisco de Mello filho do Monteiro mór, Ayres de Saldanha filho de Antonio de Saldanha, D. Antonio de Vilhena, D. Francisco Lobo, D. Luiz de Almeida, D. Francisco de Almeida, filho de D. Lopo de Almeida, que depois foi Capitão de Tangere; Fernão de Castro, filho do Veador do Duque de Bragança, Pero de Mendoça, que se chamava o Larim por ser magro, filho de Tristão de Mendoça, João Gomes de Castro, moço Fidalgo que soi do Infante D. Luiz, Pero da Silva de Menezes, irmão de Fr. Thomaz de Sousa, Frade da Ordem de S. Domingos, Jeronymo Dias de Menezes, João Lopes Leitão, Gil de Goes despachado com a Capitansa de Goa, e outros muitos Fidal-

gos, e Cavalleiros.

Foi esta Armada feguindo sua derrota, e sem achar contrastes, chegou a Moçambique entrada de Julho, e alli achou D. Luiz Fernandes de Vasconcellos, que deixámos invernando no Brazil, donde tinha partido a quatorze de Agosto do anno de sincoenta e sete, vespera de nossa Senhora da Assumpção. E chegando a Moçambique a dous de Maio de sincoenta e oito, D. Constantino lhe fez muitos gazalhados, por ferem muito amigos. Achou tambem alli a náo Patifa, de que era Capitão João Rodrigues de Carvalho, que por chegar tarde não pode passar á India. E tomando provimentos, e agua, partíram todos juntos a finco de Agosto, e assim juntos chegáram á barra de Goa a tres de Setembro.

### CAPITULO II.

De como o Viso-Rey D. Constantino tomou posse do Estado da India, e das cousas em que logo provêo: e da causa, por que se alevantou a guerra em Cananor.

SUrto o Viso-Rey D. Constantino na bar-ra de Goa, foi logo visitado da Cidade, e Fidalgos, a cujo rogo esperou sinco, ou seis dias, em quanto lhe preparáram seu recebimento; e passados elles, entrou na Ci-dade, onde foi recebido com muitas festas, e grande alvoroço de todos, como homem que era tão conjunto no sangue com os Reys de Portugal. Francisco Barreto lhe entregou a governança, e tirou seus papeis, e instru-mentos, e se soi pera as casas de Antonio Pessoa, onde esteve até se partir pera o Reyno, que foi a vinte de Janeiro do anno de mil quinhentos fincoenta e nove, e o Viso-Rey se aposentou na fortaleza, que já estava despejada, e armada, e começou a correr com as cousas de sua obrigação, mettendo de posse do cargo de Veador da fazenda a Aleixo de Sousa Chichorro, e do de Secretario do Estado ao Licenciado Belchior Serrão, que delle hia provído, homem Fidalgo, velho, e de muito boas letras, e partes, por cujo respeito o Infante D. Luiz lhe foi muito

#### 8 ASIA DE DIOGO DE COUTO

affeiçoado, e se servio delle em cousas mui honrosas.

A primeira cousa, que o Viso-Rey despachou pera fóra foi D. Payo de Noronha, pera ir entrar na Capitanía de Cananor, que foi embarcado com toda fua cafa em alguns navios ligeiros; e chegando áquella fortaleza, tomou posse della, e logo ElRey de Cana-nor o mandou visitar, como he cossume, e o mesmo fez o Guazil; e a voltas disso lhe mandáram alguns presentes das cousas da terra, que D. Payo lhes não quiz acceitar, nem respondeo bem aos recados; a causa disto não a soubemos: mas elles ficáram affrontados daquillo, e o houveram por tão grande descortezia, que claramente o mostráram. E como os Mouros, que vivem por aquelles Reynos, são inimigos do nome Christão por natureza, e dos Portuguezes, pelo muito antigo odio que lhes cobráram depois que descubríram a India, e nunca se lhes offereceo occasião de o mostrarem, que o dissimulassem; vendo agora ElRey queixoso, tiveram mais ousadia pera se alterarem, e haver antre elles movimentos. Succedeo juntamente com isto hum Mouro por nome Paliata, que vivia no rio do Sal, alli perto, armar hum paro pera fahir a roubar: o que fabi-do por ElRey, como não queria romper de todo com os Portuguezes, mandou avifar a

D. Payo, e dizer-lhe « que mandasse tomar a » boca daquelle rio por alguma fusta, ou » navio, pera que não fahisse aquelle ladrão » a roubar; ou que lhe mandasse emprestar » hum par de berços, e alguma polvora, » que elle armaria hum navio seu, e o man-» daria a isso, porque queria atalhar desgos-» tos » do que D. Payo não fez caso: antes em vez de agradecer a ElRey aquelle aviso, lhe respondeo mal, com o que El-Rey se acabou de escandalizar. O Mouro Paliata, tanto que teve prestes o seu navio, sahio nelle pelo mar a roubar livremente; e logo quiz a desaventura que achasse huma fusta, que hia pera Cochim, com dez, ou doze Portuguezes, e abordando-a, (posto que os nossos pelejáram valorosamente em sua desensão,) foram a mór parte delles mortos, e a fusta levada chea de fazendas. Isto se soube logo em Cananor, e o Alcaide mór avisou com muita pressa o Viso-Rey D. Constantino, porque tambem a terra se começava já a alterar, pera que mandasse acudir áquelle negocio. Com este recado despedio o Viso-Rey com muita diligencia sinco navios, que nos primeiros dias de Setembro tinham chegado do mesmo Cananor, de que foi por Capitão mór Ruy de Mello, homem Fidalgo, e casado naquella fortaleza com huma filha de Duarte Barbo-

#### 10 ASIA DE DIOGO DE COUTO

fa, e os mais Capitáes eram Gonçalo Sanches, Belchior Godinho, Diogo Barbacho,

Pedralvares, e hum foão Pimentel.

Chegados estes navios a Cananor, acháram a terra tão alterada, e os Mouros tão foberbos, que já não havia communicação antre os nostos, e os Mouros, nem ousava Portuguez algum ir á Cidade, antes estava a fortaleza com grandes vigias, e pelos rios se começavão a armar navios de Coslairos pera fahirem a roubar. De todas estas cousas tornáram logo a avisar o Viso-Rey, que com muita pressa despedio Luiz de Mello da Silva com mais nove navios de remo, de que eram Capitaes Cosmo Faya, Bastião Gonçalves, Alvaro Dias, Domingos de Coimbra, Antonio Mouro, João Luiz, Diogo Lourenço, e o Capitão mór, que hia em huma galeota de appellação de dous baileos, e levava por regimento « que ajun-» tasse a si os navios que foram com Ruy » de Mello (que se tornou pera Goa) e si-» casse Luiz de Mello correndo a costa com » muitas intelligencias nos rios, em que se » armavam os Cossairos pera lhes atalharem » fua fahida, e darem nelles primeiro que » fizessem algum damno. » A guerra já se hia declarando de todo da parte dos Mouros, ainda que da de ElRey estava a cousa parada; porque acudíram a isso Coge Cemaçadim,

### DEC. VII. LIV. VI. CAP. II. II

dim, e Nicore Garipo, hum Nayre principal do Reyno de Cananor, e Jangada da fortaleza, muito amigos dos Portuguezes, e grande fervidor de ElRey de Portugal, e assim sempre mostrou isto por obra nos cercos de que adiante daremos razão, causados todos da sequidão de D. Payo de Noronha. Estes ambos acudírão a temperar o Aderajao, que era cabeça de todos os Mouros, e Regedor mór de todo o Reyno, que tinha em seu peito guardado aquelle grande odio, que cobrára aos Portuguezes pela morte de seu tio Pocaralle, que Henrique de Sousa Chichorro, em tempo do Gover-nador Martim Affonso de Sousa, matou na praia de Cananor, fobre Coge Cemaçadim, como no Capitulo VIII. do X. Livro da V. Decada fica dito; e por esta razão tomou aquella occasião pera a guerra, que desejava fazer áquella fortaleza: e nunca em quan-to viveo deixou de mostrar este odio em todas as coufas que pode.

#### 12 ASIA DE DIOGO DE COUTO

### CAPITULO III.

Das intelligencias que o Viso-Rey D. Constantino teve com Ithimitican sobre lhe dar a Cidade de Damão, e lha concedeo: e do conselho que tomou sobre mandar, ou ir sobre ella: e de como despedio as náos pera irem a Cochim tomar a carga pera o Reyno, e Francisco Barreto partio de Goa.

T A démos atrás conta de como D. Diogo de Noronha, estando por Capitão de Dio, sendo Viso-Rey D. Pedro Mascare-nhas, desejára de haver ás mãos a Cidade de Damão, fobre o que mandou Diogo Pereira por Embaixador a tratar aquelle negocio com Madre Maluco, que não houve effeito. Depois succedendo-lhe o Governador Francisco Barreto, vendo quanto importava pera segurança das terras de Baçaim haver a Cidade de Damão, assim pela mesma razão assima, como pela grossidão, e prosperidade de suas terras, e aldeas, em que se podiam aposentar muitos cavalleiros, e casados pobres, que tinham servido El-Rey, o Governador mandou (como dissemos) Christovão de Couto, lingua do Estado, por Embaixador ao mesmo Madre Maluco, tutor de ElRey de Cambaya; e o re-

que-

## DEC. VII. LIV. VI. CAP. III. 13

querimento que levava, era pedir-lhe « que » lhe entregasse a Cidade de Damão com » todas suas Tanadarias, e jurdição, e que » lhe largaria ametade do rendimento da » Alfandega de Dio, assim, e da maneira » que Soltão Mahamude a possuio, quando » fez novos contratos de pazes com o Go-» vernador D. Estevão da Gama » como na V. Decada no Capitulo IV. do VII. Livro fica dito: o que tambem se não effeituou pelas desavenças que havia antre os Governadores do Reyno, e tutores do Rey; do que D. Diogo de Noronha se tomou tanto, como atrás fica dito no Capitulo VIII. do III. Livro. E como elle desejava muito de accrescentar aquellas terras ao Estado da India, porque todos os seus fardos, empregos, e mercadorias foram solicitar sempre, e sonhar com o serviço de EiRey, e augmentação de seu Estado, como quasi todos os Fidalgos daquella sorte então faziam. Pelo que nunca deixou de trazer intelligencias com o Ithimitican, em cujo poder então estava aquelle Rey, e com os Capitaes do seu confelho, persuadindo-lhe « que melhor lhe vi-» nha possuir ElRey de Portugal aquella » Cidade, que não o Abexim, que com el-» la estava alevantado, e se hia fazendo n mais poderoso, e que por ventura por » tempos não deixaria de aspirar a se fazer n Rey. »

» Rey. » E como D. Diogo de Noronha trazia isto na imaginação, tanto que D. Constantino chegou a Goa, logo lhe deo conta do estado em que aquellas cousas estavam, e do que sobre ellas tinha passado com o Ithimitican, perfuadindo-o a ir fobre aquella Cidade, dando-lhe pera isso muitas razões, mui vivas, e urgentes. D. Constantino como tinha já noticia do zelo de D. Diogo de Noronha, e de sua prudencia, e conselho, tomou aquelle de D. Diogo, e despedio recado ao Ithimitican, e aos mais do conselho de ElRey sobre aquelle caso, a que tambem escreveo D. Diogo de Noronha, a quem todos elles tinham grande refpeito. Quem foi a isto, e como correo, não achámos informação certa; mas quem quer que fosse, elle tratou aquelle negocio por taes termos, que concedêram pera o Estado a Cidade de Damão com todos seus termos, e Tanadarias, de que lhe passáram logo hum formão em nome de ElRey de Cambaya, com que se mandou tomar posse della. Algumas pessoas dizem que já o Ithimitican tinha concedido este formão ao Governador Francisco Barreto, a quem (se assim foi) não queremos roubar o seu. E esta confusão fez não fe achar este formão, e ser na India tudo o desta sorte perdido pelos descuidos que muitas vezes apontamos. E

af-

## DEC. VII. LIV. VI. CAP. III. 15

affim nas cousas desta qualidade não tem o Estado maior direito, que na posse em que está. Em sim como quer que fosse, depois do Viso-Rey D. Constantino ter recado dos Regedores de Cambaya, poz em conselho dos Fidalgos, e Capitães velhos aquelle negocio, e os mais delles foram de parecer, que pois ElRey livremente concedia a Cidade de Damão, que bastava pera ir tomar posse della Antonio Moniz Barreto, que estava por Capitão de Baçaim, e que se escusariam muitas despezas, que forçado se haviam de fazer, se quizesse ir em pessoa.

Assentado isto, escreveo o Viso-Rey a Antonio Moniz Barreto « que ajuntasse a » gente que havia naquella Cidade, e ar» masse os navios que lhe parecesse, e que » fosse tomar posse de Damão, mandando» lhe o traslado do formão justificado. Dado este recado a Antonio Moniz Barreto, se começou a fazer prestes, e lançou espias em Damão, pera saber o modo de como aquella Cidade estava, de quem foi avisado » que Cide Bosatá Abexim, que nella esta» va, tinha mais de tres mil homens Abe» xins, e Turcos, e outros homens bran» cos; e que estava muito fortificado na Ci» dade, do que avisou logo ao Viso-Rey, » e lhe certificou que pera lançar dalli o Ci» de Bosatá era necessario todo o poder da

» India. » Com este desengano tornou o Vifo-Rey ajuntar conselho, e nelle mostrou as cartas de Antonio Moniz Barreto, e mandou que sobre ellas votassem. D. Diogo de Noronha tomou a mão a fallar primeiro que todos, e disse « que lhe parecia muito bem » que fosse em pessoa áquelle negocio, pois » achára tão potente Armada no mar, como » era a que o Governador Francisco Barre-» to tinha feita prestes, e negociada, e os » almazens provídos de muitos mantimen-» tos, e munições, e que já agora a Cidade » de Damão era de ElRey de Portugal pe-» la concessão que della lhe fizera o de Cam-» baya, e que forçado se havia de ir tomar » posse della, como de cousa propria da » Coroa; e que estava certo o Cide Bofatá » como o visse sobre aquella barra largar » tudo, e despejar-lhe a Cidade; » e dizendo-lhe fobre isto tantas outras cousas, que não tão fómente todos os do confelho lhas prováram, mas fe foram com elle. O Viso-Rey mandou logo fazer paga geral a todos, e prover a Armada de mantimentos, e delpachou as náos pera irem tomar carga a Cochim, pera onde se foi tambem embarcar D. Luiz Fernandes de Vasconcellos na fua náo Santa Maria da Barca.

O Governador Francisco Barreto ficou em Goa, pera dalli se partir pera o Reino.

E

E porque a náo Garça, em que viera o Vifo-Rey D. Constantino, era de mil toneladas, a maior que até então fe víra na car-reira da India, e não havia em Goa carga bastante pera ella, pedio Francisco Barreto ao Viso-Rey que désse aquella a João Rodrigues de Carvalho, pera ir tomar a carga a Cochim, e lhe désse a elle a de João Rodrigues, que era mais pequena, e já velha, por causa das muitas vezes que invernára naquella viagem, antes de chegar á India. O que o Viso-Rey sez com facilidade, por ser assim mais proveito da náo, e dar gosto a Francisco Barreto, que o tinha de partir de Goa. Concertada a não Aguia, (que tambem se chamava a Patifa,) começáram de a carregar, e metter nella os mantimentos necessarios pera a viagem; sendo vinte de Janeiro do añno de mil quinhentos fincoenta e nove, se fez Francisco Barreto á véla da barra de Goa, com quem forão em-barcados muitos Fidalgos, e cavalleiros a requerer fatisfação dos ferviços que tinham feito a ElRey, a quem foi fempre dando meza; e aos que pudemos faber os nomes, são estes.

Jeronymo Barreto Rolim, irmão de Ruy Barreto Rolim da Pampulha, primo com irmão do Governador Francisco Barreto; D. Diogo Lobo, sobrinho de D. João Lobo; Couto. Tom. IV. P. II. B Ba-

Barão de Alvito; D. Affonso Henriques casado em Baçaim, parente de D. Jorge Henriques, Senhor das Alcaçovas; D. Francisco de Moura, irmão de D. Rolim de Santarem; D. Filippe de Castro, filho de D. Rodrigo Hombrinhos, destes do Torrão; Manoel de Brito o Langará; Pedralvares de Mancellos, filho de Antonio de Mancellos, que morreo no fegundo cerco de Dio no anno de mil quinhentos quarenta e seis; Manoel da Nhaya Coutinho, irmão de Diogo da Nhaya Coutinho, naturaes de Santarem, e muito parentes de Francisco Barreto; Bastião de Rezende, filho natural de Garcia de Rezende; Diogo de Vasconcellos, collaço do Principe; Francisco de Gouvea, e outros criados de ElRey, a que não foubemos os nomes. Esta não foi fazendo fua viagem com ventos prosperos, e bonançosos; e as outras partiram de Cochim no mesmo tempo, de cuja jornada adiante daremos razão, por tirarem agora por nós as cousas de Cananor.

#### CAPITULO IV.

De como os Mouros de Cananor se alevantáram de todo: e do que fez Luiz de Mello da Silva : e dos navios que mais lhe mandou o Viso-Rey D. Constantino: e da grande Armada com que partio pera Damão.

Eixámos as cousas de Cananor em co-🍠 meço de rotura com a nossa fortaleza, e desejosos os Mouros de se declararem de todo, e de lhe fazerem guerra, por fatisfazerem a seus odios. E como a cousa era entendida dos nossos, não deixava Luiz de Mello ir foldado algum da sua Armada á Cidade dos Mouros, nem ainda fahirem das tranqueiras pera fóra, e por esta causa não se queria apartar de Cananor, porque já com os Mouros o verem alli, não se desavergonhariam tanto; mas tinha mandado tomar as bocas de alguns rios, onde se armavão navios de ladrões, com os navios da fua Armada, pera não poderem fahir a roubar. Estando as cousas neste estado, quiz a fortuna que succedesse chegar a Cananor huma fusta, que levava fato, e matalotagem de D. Luiz Fernandes de Vasconcellos, que hia pera Cochim, e surgio fóra; e hum homem que nella hia, metteo-se em huma al-Bii

madia, e foi-se á povoação dos Mouros, parecendo-lhe que a terra estava de paz, a ir comprar cousas pera a matalotagem. Os Mouros tanto que o vírão lá, lançárão mão delle, e o prendêram, do que logo foi avifado Luiz de Mello, que estava na fortaleza; e embarcando-se nos navios, que alli tinha, se foi pôr defronte das casas do Aderajao, (que estavam á vista do mar,) e as esbombardeou á sua vontade, fazendo-lhe muito damno, e matando-lhe no bazar muita gente. Os Mouros tanto que vírão aquillo, ajuntando-se perto de tres mil delles, sahiram da Cidade, e foram com grandes gritas commetter as tranqueiras de fóra da fortaleza, que cércam o arrabalde, e com grande determinação tratáram de as cavalgar; ao que acudio D. Payo de Noronha com a gente que havia, e se poz em sua defensão. Luiz de Mello lá aonde estava esbombardeando a Cidade, ouvio a grita, e matinada, e a artilheria da fortaleza, que começava a esbombardear o campo; e voltando pera a fortaleza, desembarcou na praia com duzentos homens, e remettendo com os Mouros, travou com elles huma muito aspera batalha, em que houve alguns mortos, e feridos; e por fim de razões, os nossos apertáram com elles tanto, que os leváram de vencida, e os foram seguindo até a sua

#### DEC. VII. LIV. VI. CAP. IV. 21

Cidade, fazendo nelles grande estrago. E contentando-se Luiz de Mello com a vitoria, que lhe Deos tinha dado, se foi recolhendo a seu salvo pera a fortaleza. E logo despedio hum navio ligeiro com cartas pera o Viso-Rey, dando-she conta de tudo o que era passado: e de como a guerra sicava aberta, e declarada, pedindo-she mais navios, e gente pera sha poder sazer com mór cabedal.

Partido este recado, logo sobre a tarde (porque foi isto huma manha cedo) chegou à fortaleza Coge Cemaçadim, e trouxe com-figo o homem de D. Luiz Fernandes, que os Mouros prendêram, que o Aderajao Îhe mandou dar, e o entregou ao Capitão; mas não pode temperar os Mouros, nem apaziguallos, fobre o que trabalhou bem. Chegado o recado a Goa, estando o Viso-Rey já prestes pera se embarcar, e vendo as cartas, e o estado em que aquellas cousas estavam, ajuntou conselho, e praticou sobre o modo que se teria naquelle negocio; e não deixou de parecer a alguns « que feria ne-» cessario acudir elle com todo aquelle po-» der a Cananor, e ordenar aquellas cousas, » e deixar a jornada de Damão pera outro » tempo; porque se logo em principio não » atalhasse aquella guerra, poderia vir de-» pois dar grande trabalho ao Estado. Mas

» outros forão de parecer que não deixasse » a jornada de Damão, que era de muita » importancia, porque pera as cousas de Ca-» nanor bastava Luiz de Mello com qual-» quer Armada, e mais gente que lhe man-

» dasse.»

Com esta resolução despedio seis, ou sete navios pera se irem ajuntar com Luiz de Mello, de que erão Capitães Manoel da Silveira em huma galeota Latina, Gomes Eannes de Freitas, hum Fidalgo das Ilhas Terceiras, Ruy Godinho de Cananor, Pero Godinho, e outros. E deste negocio fizeram culpa ao Viso-Rey D. Constantino dous homens, que não eram seus amigos, e lha deram em sua residencia, de não deixar a jornada de Damão, ficando Cananor de guerra, que foi o mór crime que fe lhe poz, e em que elle teve menos culpa, porque tudo fez por conselho de Capitaes velhos, e experimentados. E fegundo depois o tempo mostrou, mais merecia pela jornada de Damão fazer-se-lhe mercê, que darem-lha por culpa. E deixando esta materia, tornemos aos navios que hiam de foccorro, que em breves dias chegáram a Cananor: e Luiz de Mello, que andava já no mar fazendo guerra aos Mouros, os espalhou pelas bocas dos rios principaes, assim pera defenderem que não sahissem cossairos a roubar, como

# DEC. VII. LIV. VI. CAP. IV. 23

pera lhes tolherem os mantimentos, que era

a mór guerra que se lhes podia fazer.

Partidos estes navios de soccorro de Goa, despachou o Viso-Rey D. Constantino a D. Pedro de Almeida pera ir entrar na Capitanía de Baçaim, por ter já acabado feu tem-po Antonio Moniz Barreto. E escreveo áquella Cidade, e á de Chaul a jornada, pera que se ficava fazendo prestes, pedindo aos moradores principaes o quizessem acompanhar com alguns navios, e mandou aos Officiaes que lá lhe tivessem negociados muitos mantimentos, e outras cousas necessarias pera a sua Armada. E juntamente mandou alguns mercadores Gentios, homens de confiança, pera que sossem espiar a Cidade de Damão, e o esperassem em Baçaim, com o pariso de contra de aviso da gente que os abexins tinham, e do modo de como estavam fortificados. D. Pedro chegou em poucos dias a Baçaim, e tomon posse daquella fortaleza, e Antonio Moniz Barreto se foi pera Goa, onde foi mui bem recebido do Viso-Rey por suas partes, e qualidades, e com sua chegada começou o Viso-Rei a embarcar-se, e entregou o governo ao Capitão da Cidade, que era D. Pedro de Menezes o Ruivo, de Cantanhede, porque Aleixo de Sousa Veador da fazenda era ido a Cochim a despachar as náos pera o Reyno. E pelas Oitavas do Na-

tal se sez o Viso-Rey á véla com huma Armada de mais de cem navios, em que levava perto de tres mil homens, gente muito limpa, e lustrosa, e os Capitães delles são

os seguintes.

O Viso-Rey no galeão S. Mattheus, de que era Capitão Pero Fernandes, Cavalleiro da Ordem de Sant-Iago, Mestre das Ferra-rias de Goa, grande Engenheiro; D. Diogo de Noronha o Corcós no galeão Sant-Iago; D. João de Taíde no galeão S. Thomé; Gonçalo Falcão no galeão S. Sebastião; Pantaleão de Sá no galeão S. Francisco; D. Alvaro da Silveira no outro galeão Sant-Iago Maior; Pero Barreto Rolim no galeão Santa Cruz; Jorge da Silva Correa, a que chamão o Chorão, no galeão S. Boaventura; Martim Affonso de Miranda no galeão Rosario; Alvaro Paes de Sotomaior em outro galeão S. Thomé; D. Martinho da Cunha, Manoel de Vasconcellos o Velho, Fernão de Sousa de Castello-branco, Filippe Carneiro de Alcaçova, Henrique de Vasconcellos, João de Mello, João Pereira, Manoel de Mello da Cunha, Fernão de Noronha, Diogo Pereira, e André de Sousa em caravellas redondas, e Latinas; Antonio Moniz Barreto em huma galé, que não quiz o Viso-Rey levar mais por causa da chusma; e não quiz tomar os escravos dos mo-

radores, como alguns Viso-Reys fizeram. Tudo o mais foram galeotas, e fustas, de que não fazemos distinção, por escusarmos prolixidade, cujos Capitães erão: Inofre do Soveral de huma galeota Latina grande de dous baileos, que o Viso-Rey levava pera se passar a ella, Ayres Telles de Menezes, D. Vasco de Taíde, D. Leoniz Pereira, D. Diogo de Taíde, D. Lourenço de Sousa, D. Francisco Henriques, D. João Coutinho, Alvaro Pires de Tavora, André de Sousa, João Lopes Leitão, Christovão Pereira Homem, Tristão de Sousa de Gusmão, Tristão Vas da Veiga, Jorge de Mello de Sampayo, o Pantufo, Tristão de Sousa, filho de Martim Affonso de Sousa, Diogo de Miranda de Azevedo, Ruy de Mello Pereira, Jorge de Mello de Castro, Diogo Juzarte Tição, Antonio de Abreu, João de Mello, Jorge de Moura, Pero de Mesquita, Henrique Jaques Ouvidor geral, Balthazar da Costa, Luiz de Aguiar, Cosmo Faya, João Marrão Feitor da Armada, Gonçalo Guedes de Reboredo, Manoel Travassos, Antonio de Sá, Manoel Pinto, André Coelho, Fernão de Carvalho, Damião Furtado, Gaspar Pacheco, e outros muitos, a que não achámos os nomes.

Com toda esta Armada soi o Viso-Rey tomar Chaul em poucos dias, e soi mui

bem

bem recebido da Cidade, e de Garcia Rodrigues de Tavora, que estava alli por Capitão, e achou já alguns navios prestes pera o acompanharem. E depois que alli deo ordem a algumas cousas, passou a Baçaim, onde proveo em outras; e tomando alli mantimentos, e outras cousas necessarias, soi surgir sobre a Cidade de Damão, da banda de sóra com toda a Armada, que encheo aquelle mar, e assombrou a Cidade, e a todos os que a víram.

#### CAPITULO V.

Da ordem que o Viso-Rey teve na desembarcação da Cidade de Damão : e de como Cide Bosatá a despejou, e ella soi entrada.

J Á o Viso-Rey levava aviso do sitio, e fortificação da Cidade, e poder dos Abexins pelas espias que adiante tinha mandado, que achou em Baçaim, pelo que vinha determinado a logo desembarcar, e pera isso mandou a D. Diogo de Noronha que sosse em alguns catures ligeiros a sondar a entrada da barra; o que elle sez, levando comsigo o Patrão mór da ribeira, e o Piloto mór da Armada; e entrando o rio, esteve muito devagar notando o modo da fortificação, e dos sortes que os Abexins tinham fei-

# DEC. VII. LIV. VI. CAP. V. 27

feito pera defensão da barra, que estavam de feição, que a Armada não poderia entrar sem grande risco, posto que o rio era capaz de vasilhas de trezentas até quatrocentas toneladas, mas muito estreito, e que forçados os navios haviam de surgir debaixo dos for-

tes, e da sua artilheria.

E primeiro que passemos daqui, dare-mos razão do que hia na Cidade, e da sua fortificação. Estavam dentro nella Cide Bofatá, Cide Rana, e Carnabec, tres Abexins principaes, e cabeças de todos os que andavam no Reyno de Cambaya, que eram mais de quatro mil; que tanto que o Viso-Rey se fez prestes em Goa pera aquella jornada, logo foram avisados disso. Pelo que com muita pressa mandáram fazer alguns fortes na ponta da barra sobre o Canal, e os guarnecêram de muita artilheria, e munições; e a fortaleza, que era de adobes quadrada, renováram, repairáram, e provêram de muitos mantimentos, e munições, e recolhêram dentro tres mil Abexins, homens muito determinados, porque determinavam de se desender do Viso-Rey; porque entendiam que ainda que lhes puzesse cerco, não poderia durar mais que tres mezes, e que em Abril forçadamente se havia de recolher, e pera todo este tempo estavam bastantemente providos do necessario. Mas agora ven-

vendo a potencia daquella Armada, a grandeza daquelles galedes, que pareciam mon-tanhas sobre o mar, perdêram o animo de todo, e tratáram de não esperar aquelle poder, começando a despejar a Cidade, e passar suas mulheres, e joias á outra banda. E os moradores della de fóra, que eram muitos, e prosperos, e de muitos officiaes de toda a mecanica, tambem se puzeram em falvo, por não esperarem aquella furia. D. Diogo de Noronha, tanto que vio, e notou tudo muito bem, e á sua vontade, tornoufe ao Viso-Rey; e presentes os Fidalgos, e Capitaes velhos, e do conselho, lhes deo relação do que víra, e notára, fobre o que lhe mandou o Viso-Rey que votasse sobre o modo que se teria na desembarcação da Cidade; o que elle sez largamente com muitas razões, concluindo « que lhe parecia me-» lhor desembarcar na costa brava, porque » em tempo de terrenhos estava quieta, e » mansa; e se commettessem a entrada da » barra, arrifcava-se a lhe metterem alguns » galeões no fundo, e a lhe matarem muita » gente; o que seria causa, posto que se to-» masse a Cidade, de lhes sicar a vitoria » menos formosa.» Sobre isto votáram todos, e os mais concordáram com elle, assentando todos que o Viso-Rey ficasse no mar com toda a Armada; e que tanto que visse fosobre a fortaleza alevantada huma bandeira

das nossas, entrasse pelo rio dentro.

Concluido isto, ordenou o Viso-Rey
que desembarcassem sinco Capitaes com dous
mil homens, e que estes fossem D. Diogo
de Noronha, que havia de levar a dianteira, pera quem se passáram a mór parte dos Fidalgos, e Aventureiros, Antonio Moniz Barreto, Martim Affonso de Miranda, Pantaleão de Sá, e Pero Barreto Rolim.

Negociadas as coufas necessarias pera a desembarcação, que havia de ser a dous de Fevereiro, dia da Purificação de nossa Senhora, por ser tão assignalado, passáram-se os Capitães, que haviam de desembarcar, a navios pequenos, e aos batéis dos seus galeões, e commettêram a terra antre a Cidade, e o rio de Calaim pera Damão, hum tiro de camelo da fortaleza; e na parte que cada hum pode tomar, desembarcou, levando D. Diogo ordem pera tomar primeiro a Cidade de fóra, por lhe não ficar nas costas, e que depois fosse demandar a porta da fortaleza, que hia pera a banda do Sertão, porque se lhe havia de abrir, por ter o Viso-Rey pera isso intelligencias com cer-tas pessoas de dentro, que estavam mui bem peitadas. O primeiro que poz os pés em terra foi Pero Barreto Rolim, e poz logo fua gente em ordem com sua bandeira des-

enrolada, e ao som de tambores, e pisaros começou a marchar pera a Cidade. D. Dio-go de Noronha desembarcou hum Rouco abaixo; e como via que Pero Barreto Rolim hia já marchando sem esperar por elle, si-cou hum pouco pejado, e depois de pôr a sua gente em ordem, soi atravessando hu-mas hortas que alli estavam, o que tambem fizeram os mais Capitães. Pero Barreto Ro-lim posto que se adiantou, tanto que passou o areal, e deo no caminho corrente, que hia pera a Cidade, se foi detendo, e esperando por D. Diogo de Noronha, que já vinha perto delle; e antes de chegarem á Cidade, se ajuntáram todos, e a entráram sem acharem pessoa viva; e atravessando por ella, não deixando os foldados de levar algumas cousas nas mãos, do que pelas casas acháram, (porque com a pressa deixáram seus moradores alguma roupa, ) Pero Barreto foi passando até descubrir a fortaleza, donde lhe atiráram algumas bombardadas, que deram antre os nossos, sem lhes fazer damno algum. O Cide Bofatá, e os Abexins, que com elle estavam, sempre estiveram com tenção de se defenderem em quanto pudessem; e quando vissem o feito mal parado, recolherem-se de noite. Mas quando vio o poder do Viso-Rey sobre si, e a determinação dos nossos, logo desconfiou, e ainda

se acabou de haver por perdido, quando lhe disseram que o Viso-Rey tinha intelligencias com certas pessoas dentro na fortaleza; e fazendo brevemente pesquiza, soube serem huns finco, ou seis companheiros, Purcias de nação, homens de cavallo muito nobres; e havendo-os ás mãos, lhes mandou cortar as cabeças, e logo despejou a fortaleza, e se passou á outra banda, indo já as nossas bandeiras perto da fortaleza. D. Diogo de Noronha foi assim concertado a demandar a porta, que o Viso-Rey lhe tinha dito, e onde as espias o hiam encaminhando; e pouco antes de chegar a ella se adiantou D. Manoel Rolim, que hia na companhia de Pero Barreto Rolim com alguns companheiros, e chegando á porta, a achou aberta; e entendendo que estava despejada, entrou dentro, e se subio a hum cubello, e arvorou sobre elle hum guião que levava. D. Diogo de Noronha chegou á porta da fortaleza; e vendo-a aberta, e sabendo estar já D. Manoel Rolim dentro, encostou a sua bandeira á porta da banda de fóra, sem querer entrar dentro por cortezia do Viso-Rey, que já vinha entrando pela barra, por ver sobre o cobello o guião arvorado, e que lhe capeavão com elle; e surgindo defronte da fortaleza, a salvou com toda a artilheria, e o mesmo fizeram os galeões que fi-

cáram fóra. D. Diogo de Noronha foi demandar a praia por derredor da fortaleza, por não entrar nella primeiro que o Viso-Rey, e chegou a tempo, que já vinha desembarcando em collos de homens: vinha armado em humas ricas armas brancas, e com huma gorra na cabeça com muitas plumas; e como era homem grosso, vinha affrontado, e pejado. D. Diogo de Noronha chegou a elle, e levando-o nos braços com grande cortezia, o gabou de gentil-ho-mem, dizendo-lhe « que estava descontente, » porque aquella Cidade custára tão pouco, » pelo alvoroço que todos levavam de pro-» var a mão nos inimigos, e á fua fombra » mostrarem o valor costumado de suas for-» ças, e pessoas; mas que tudo aquillo nas-» cia da sua grande ventura, porque se po-» dia dizer que só com sua sombra vencêra, » e desbaratára aquelles Capitaes; e que pois » assim era, se desarmasse, e desaffrontasse » pera ir tomar posse daquella fortaleza. » D. Constantino com o rosto muito alegre, e rizonho lhe respondeo com palavras muito cortezans, e honradas, não lhe faltando tambem pera todos os outros Capitães, e lhe pedio que o deixasse ir assim armado, porque levava disso gosto. E assim rodeado de todos, entrou na fortaleza ao som de grandes salvas de artilheria, e arcabuzaria, que

que espantou os inimigos, que estavam da outra banda vendo aquelle terror. Levava o Viso-Rey diante de si a bandeira de Christo, e hum devoto, e formoso Crucifixo arvorado em huma hastea, que levava nas mãos o P. Fr. Belchior de Lisboa, Custodio dos Frades Menores. O Viso-Rey tanto que se vio dentro na fortaleza, poz ambos os giolhos em terra, e deo muitas graças, e louvores a Deos nosso Senhor por aquella mercê, imitando naquillo ao Duque de Bragança D. James seu pai, quando tomou a famosa Cidade de Azamor aos Mouros. Feito isto, mandou logo benzer a fortaleza, e lhe poz nome N. Senhera da Purificação em louvor daquelle tão celebrado dia, em que a tomou, e logo mandou recolher a artilheria, que os inimigos tinham nas tranqueiras de sobre a barra, que era muito formosa, e deitou espias pera saber dos inimigos. Esta noite dormio o Viso Rey na fortaleza com grandes vigias, e os Capitães das bandeiras fóra no campo em lugares separados com tanta ordem, que ainda que os inimigos os quizessem commetter, lhes não pudessem fazer damno.

#### CAPITULO VI.

Das cousas, em que o Viso-Rey D. Constantino provco: e das inquietações que os Abexins deram aos nossos: e de como o Viso-Rey mandou Antonio Moniz Barreto a dar nelles: e da grande vitoria que alcançou: e quem be o Rey do Sarzeta, e que cousa são Choutos.

T Anto que Cide Bofatá se sahio da for-taleza, se passou á outra banda de Couleca; e em Parnel, duas leguas de Damão, assentou seus arraiaes. Dalli com dous mil de cavallo sahiam todas as noites a inquietar os nossos, e mettellos em revoltas, travando-se algumas escaramuças, em que houve algum damno. Tantas vezes continuáram ifto, e assim atormentáram os noslos, que tratou o Viso-Rey de os mandar lançar fóra das terras; porque além das inquietações que lhes davam, deixavam de acudir os naturaes a povoar a sua Cidade, porque logo o Viso-Rey mandou pelas aldeas lançar pregoes, e publicar grandes seguros, e liberdades a todos os que se tornassem pera suas casas, e já começavam a acudir muitos, que logo eram roubados, e maltratados dos Abexins. E pondo o Viso-Rey estas cousas em conselho, se assentou « que pera lança-

# DEC. VII. LIV. VI. CAP. VI. 35

» rem os inimigos fóra das terras, era ne» cessario gente de cavallo; que seria bom
» mandar chamar D. Pedro de Almeida Ca» pitão de Baçaim com toda a gente que
» houvesse naquella Cidade, e suas Tana» darias pera aquelle esseito. » Sobre o que
logo o Viso-Rey lhe escreveo, mandandolhe « que com muita pressa se viesse pera
» elle por via de Manorá, porque todos os
» dias acharia pelo caminho aviso do que
» havia de fazer, e da paragem em que os

» inimigos estavam.»

Partido este recado, porque os Abexins andavam muito affoutos, e não desistiam dos assaltos, determinou o Viso-Rey de mandar dar nelles, sem esperar por D. Pedro de Almeida; porque deixava de prover em muitas cousas por causa daquellas inquietações, e quasi todos os do conselho affirmavam que sem dous mil homens se não poderiam commetter aquelles Capitães. Vendo Antonio Moniz Barreto a determinação do confelho, levantou-se em pé, e disse ao Viso-Rey « que lhe désse quinhentos homens, » que elle iria buscar os Abexins, e que » com o favor Divino se atrevia aos lan-» çar fóra das terras sem risco, nem perigo » algum. » Vendo o Viso-Rey aquella confiança, (como tinha delle grande opinião pela experiencia que de si tinha dado em C ii mui-

Prestes Antonio Moniz Barreto, e aviadas todas as coufas necessarias pera a jornado, se despedio do Viso-Rey, que lhe deitou muitas bençãos, e disse muitas palavras de louvores; e passou-se da outra banda sobre a tarde, e se aposentou antes de Couleca, onde passou a mór parte da noite, e no quarto d'alva começou a marchar em muito boa ordem pera Parnel, onde as espias deixáram os inimigos. E como a noite era muito escura, e elles caminhavam ás surdas, por não serem sentidos, quando foi ao romper da alva, chegou Antonio Moniz Barreto á vista dos inimigos com perto de cento e vinte homens, porque os mais se perdêram pelos caminhos. E vendo que se os inimigos o vissem com tão pouca gente, e o commettessem, forçado se havia de perder, disse a

# DEC. VII. LIV. VI. CAP. VI. 37

todos os companheiros: « Senhores, fegui-» me, porque na pressa com que dermos nesta » gente, está nossa falvação; » e arrancando com grandes gritas, appellidando Sant-Iago, tocando-se trombetas, e tambores, (que faziam hum grande estrondo, ) deo em os inimigos tão de fobresalto, que primeiro que se soubessem determinar, perdêram muitos as vidas. Cide Bofatá, e os mais Capitães ouvindo o estrondo, e a grita, parecendo-lhes que era todo o poder do Viso-Rey, (porque ainda era o ar pardo, e não terem espias sobre os nossos,) sem tomarem determinação alguma, cavalgáram á mór pressa, e se foram sahindo do exercito, sicando Antonio Moniz Barreto senhor delle. E logo em amanhecendo chegáram todos os mais da fua companhia, que todo aquelle quarto caminháram apressados, e com grande trabalho pela escuridão da noite, que ao som das trombetas, e da arcabuzaria, parecendo-lhes o que era, foram atinando, e com sua chegada ficáram todos desalivados; e Antonio Moniz Barreto mandou saquear o exercito, em que ficou toda a bagagem, e ordenou a artilheria, e a fez leftes, pera se os inimigos o tornassem accommetter, o achassem fortificado. Os Abexins foram-se recolhendo sem verem de que, e puzeram-se sobre hum tezo até amanhecer.

E

E tanto que os raios do Sol descubriram todo o campo, que elles víram os nossos senhores do seu exercito, e o pouco poder que tinham, arrebentáram pela ferra abaixo com grandes alaridos, e foram commetter os nossos, que já estavam prestes, e fortisi-cados debaixo de hum Mangueiral, onde o seu exercito estava ; e desparando nelles aquella carga de artilheria, como os tomá-ram apinhoados, fizeram nelles hum grande estrago. E todavia passando com aquella furia adiante, chegáram a travar com os nossos huma muito aspera batalha, em que a nossa espingardaria sez grande lavor. Antonio Moniz Barreto, e os mais Capitaes, apresentados diante de todos, fizeram-se bem conhecer dos inimigos; e tanto apertáram com elles, que os arrancáram do campo desbaratados de todo, mostrando bem o gosto com que pelejavam. Vendo Antonio Moniz Barreto a mercê, que lhe Deos fizera, quiz seguir a victoria, pera os acabar de todo; e assim arrebentando apôs elles, lhes foi seguindo o alcanço, em que se affirma perderem-se mais de quinhentos dos inimigos.

Satisfeito Antonio Moniz Barreto da vitoria, por não cansar os seus, se tornou ao exercito, que estava com todo o seu recheio, e nelle achou trinta e seis peças de artilheria de campo, e muitos carros carregados de moedas de cobre, que chamam Jelallas, que o Cide Bofatá tinha arrecadado dos rendimentos das aldeas, e alguns cavallos prezos, que seus donos deixáram com a pressa, e toda a mais bagagem, que era huma somma grande de cousas, em que os nossos foldados se ceváram bem. Vendo Antonio Moniz Barreto que não tinha já alli mais que fazer, (por lhe terem as espias dito que os Abexins eram espalhados, e recolhidos pela terra dentro, ) formou hum formoso esquadrão, e recolhendo no meio delle toda a artilheria, e toda a mais bagagem do exercito, foi marchando em muito boa ordem pera Damão com alguns feridos, em que entrava D. Pedro de Sousa, que depois foi Capitão de Goa, e Cofala. E passando o rio à outra banda da fortaleza, o esperou o Viso-Rey na praia, onde o recebeo com muitas honras, e palavras de muitos louvores de todos. É mandou curar os feridos com muito resguardo, e elle em pessoa foi visitar D. Pedro de Sousa a sua casa, porque os Viso-Reys, e Governadores não eram naquelles tempos tão sobre si, e tão fechados, como depois foram, porque se prezavam muito de Capitaes, e soldados.

Sabendo o Viso-Rey que os Abexins eram sahidos das terras, começou a tratar

das cousas, que cumpriam á povoação, e fortificação daquella Cidade, e a começou a cercar de vallos muito grossos, e altos com tranqueiras de madeira, e hervas leiteras, ao que se deo muita pressa, porque acudíram das aldeas vizinhas muitos trabalhadores pera isso; e o em que se mais occu-pou, soi em trabalhar com os naturaes que se tornassem pera suas casas, concedendolhes pera isso largos favores, e privilegios, e acudíram os de Caes das Parganas, que são cabeças das Comarcas, (que isso quer dizer Pargana, ) e lhe trouxeram os foraes antigos das terras, e aldeas, pera por elles saber o que ellas rendiam, pera se arrecadarem seus rendimentos.

E fabendo o Viso-Rey D. Constantino que o Rey do Sarzeta vivia no Sertão daquellas terras, e que ellas lhe pagavam hum certo foro, mandou-lhe seguros, e privile-gios pera os poder arrecadar, assim como o fazia no tempo dos Gentios, e Mouros, por huma doação muito antiga, que os Reys de Cambaya disso lhe tinham feito.

E porque será bom darmos a conhècer este Rey Gentio, e declararmos que fóros eram estes, a que elles chamavam Choutos, porque nem todos o sabem, o faremos aqui, porque nos cabe muito bem. Pelo que se ha de faber, que ha mais de quatrocentos an-

### DEC. VII. LIV. VI. CAP. VI. 41

nos que descêram desse Sertão debaixo do Norte grandes exercitos de Gentios, chamados Resbutos, homens que professavam as armas, e por ellas se fizeram muitos tempos fenhores de todo o Turquestão, e da mór parte do Industão. Estes parece que vindo fogindo dos Tartaros, e Magores, quando descêram a conquistar aquellas Provincias, como no fim da IV. Decada dissemos no III. Capitulo do X. Livro, e parando naquella parte do Guzarate, que acháram povoada de Gentios Guzarates, que são os mais fracos, e affeminados de todos os do Oriente, houve pouco que fazer em os conquistar, e senhorear, e os lavradores de toda aquella Provincia se concertáram com elles, que os deixassem lavrar, e grangear suas terras pacificamente, que lhe pagariam de cada quarto hum: este foro em sua lingua se chama Choutá, e nos corruptamente lhe chamamos Choutos. E vindo depois os Mouros a conquistar o Reyno de Cambaya, (como nas nossas Decadas fica dito, ) repartíram por tempos suas terras aquelles Reys com alguns parentes seus, que lhe sicáram vassallos, e hum delles foi este Rey do Sarzeta, a cujos avós o pai de Soltão Bahdur deo aquellas terras do Sertão de Damão, que são montuosas, seccas, e escaldadas, de muitos matos de bambuaes asperissimos,

e da mais, e melhor madeira que no mundo ha, que he a teca, a fóra outras muitas fortes della, que tem sustentado a India até hoje, e sustentará sempre; porque todas as vasilhas de náos galeões, caravellas, galés, fustas, e todas as mais, assim de Mouros, como de Gentios, depois que entrámos na India até agora, tem sahido destes matos que são infacaveis. E o que he ainda mais pera espantar, que parte, em que córtão huma arvore de teca, nunca já mais nasce outra, porque logo se sécca a raiz; mas arrebentão outros filhos perto por outras partes, donde se póde inferir a grandeza de seus matos. E tornando a estes Reys do Sarzeta, que sempre foram Gentios, da posse destas terras, e destes fóros até Soltão Bahdur dar as terras de Baçaim ao Governador Nuno da Cunha, com condição que ficaria o Rey do Sarzeta comendo as terras, que lhe estavam dadas, com seus fóros. E não querendo o Viso-Rey innovar cousa alguma neste negocio, concertou-se com este Rey, que ficasse na posse em que estava; mas que se obrigaria a defender as terras da jurdição de Damão dos ladrões que as vinham a roubar.

Feito este concerto, começou o Viso-Rey a querer afforar as aldeas aos Portuguezes pera ficarem povoando aquella Cida-

## DEC. VII. LIV. VI. CAP. VI. 43

de, entrando nisto com grandes liberdades; mas como todos haviam que se não pode-riam aquellas terras sustentar sem grande risco, e trabalho, pela vizinhança que tinham com Surrate, donde lhe poderia cada dia correr gente, houveram o negocio por du-vidoso, e poucos houve que quizessem afforar as aldeas; e os que as acceitáram, foi com necessidade por serem casados pobres, a quem o Viso-Rey savoreceo nos sóros; e todavia poz-lhes obrigação de terem cavallos. E por serem poucos os Portuguezes que aqui quizeram acceitar aldeas, as afforou o Viso-Rey a Abexins Christãos, por sicarem alli pondo-lhes obrigação de terem espingar-das. E porque duas Parganas, ou Comarcas de Damão chamadas Poari, e Bauticer, que estavam mais chegadas a Baçaim, que eram das maiores, e melhores de todas, não era possivel arrendarem-se pera ElRey, não sen-do a Villa de Balsar sua, determinou por conselho de alguns de a ir tomar, e fazer nella huma fortaleza pera segurança de todas aquellas terras de Damão; e porque tambem por tempos se poderia dalli passar adi-ante, e lançar mão da fortaleza de Surrate, com que ficassem todas aquellas Comarcas debaixo de nossa chave. Com esta imaginação andava o Viso-Rey D. Constantino, quando chegou D. Pedro de Almeida com

cento e sincoenta de cavallo, que com o recado que lhe deram do Viso-Rey, começou a negociar sua partida, e logo se poz em campo com toda esta gente, e em sua companhia huns Gentios chamados os Posagis, que viviam em humas aldeas pegadas a Baçaim, que quando ElRey de Cambaya deo aquellas terras ao Governador Nuno da Cunha, se offerecêram a elle por vassallos, e elle lhes passou disso carta com obrigação que acudiriam com gente de cavallo todas as vezes que fossem necessarios pera defensão das terras de ElRey de Portugal, o que el-les sempre cumpriram muito bem. Estes acudíram com doze, ou quinze de cavallo, e muitos fervidores de pé com suas tendas de campo, achando-se sempre nelles muito amor, e lealdade.

Partido D. Pedro de Almeida de Baçaim por via de Manorá, foi recolhendo alguma gente da terra da que podia pelejar, e affim levou todos os Portuguezes que havia de pé, de que fez Capitão D. Luiz de Almeida feu irmão. Ao paffar do rio, que divide as terras de Baçaim das de Damão, que hiam vadeando com a agoa pelo giolho, indo diante hum Padre de S. Francisco com hum Crucifixo alevantado em huma hastea, sem se bullir, nem haver occasião alguma, cahio o Crucifixo de sima no meio

do

## DEC. VII. LIV. VI. CAP. VI. 45

do rio, ao que acudio o Capitão D. Pedro de Almeida; e o Padre muito alegre lhe disse: « Alegria, Senhor, que já estas aguas » ficam santificadas pera nellas se poder bau-» tizar toda esta gentilidade. » E assim foi, porque até então daquelle rio por diante não havia Christandade alguma, nem naquellas terras bravias tinha ainda chegado o arado de Christo; mas de então pera cá cresceo pela bondade de Deos tanto esta sementeira do grão do santo Evangelho, que ha hoje por todas aquellas terras mais de trinta mil Christãos. Aqui em Manorá fe foi offerecer a D. Pedro de Almeida hum irmão do Rey dos Colles, que vivia naquelle Sertão de Baçaim em matos mui fechados, e serras, e passos muito estreitos, e difficultofos, (de quem em outra parte daremos mais particular razão.) Este homem trazia dez, ou doze de cavallo, e perto de cem piaes, com que se vinha offerecer pera aquella jornada, ou fosse por temor, ou por interesse, porque por amor, e bondade nada disto ha nelles. D. Pedro de Almeida o agazalhou muito bem, e o levou comfigo até Damão, e o Viso-Rey recebeo bem a todos, fazendo-lhes muitas honras, e os mandou agazalhar fóra no campo: o que elles fizeram ao longo de hum formoso tanque, onde estiveram muito bem por causa dos

46 ASIA DE DIOGO DE COUTO dos cavallos, que tinham alli aguas, e pastos em abastança.

### CAPITULO VII.

De como o Viso-Rey D. Constantino mandou D. Pedro de Almeida a Balsar, e elle foi apôs elle, e do que lhe lá aconteceo: e da Armada que mandou ao Estreito, de que foi por Capitão mór D. Alvaro da Silveira: e das cousas em que mais proveo em Damão até se partir pera Goa.

Omo o Viso-Rey D. Constantino desejava de engrandecer a Cidade de Damão, e segurar todas suas aldeas, pera que
se pudessem arrecadar seus sóros pera a fazenda de ElRey, havendo (como atrás dissemos) que era pera isso necessario possuir
Balsar, que era seis leguas de Damão, e
haver alli hum forte com guarnição, pera
que os inimigos se não mettessem no meio,
tratou com os Capitaes do conselho sua determinação, e de alguns soi contrariada,
principalmente de D. Diogo de Noronha,
que affirmou « não se poder sustentar; por» que a parte, em que os Mouros tinham
» a sua fortaleza, era mais de huma legua
» do mar pelo Sertão dentro; e que a gen» te que nella sicasse sempre estaria arrisca» da, por não ser possível soccorrer-se por
» mar,

## DEC. VII. LIV. VI. CAP. VII. 47

» mar, nem por terra, e que não serviria » de mais, que de inquietação, risco, e des-» pezas. Que nem todas as cousas se faziam logo juntas, que o tempo as iria dispon do, pera que depois se lançasse mão, não
 só de Balsar, mas ainda de Surrate, e » que por entretanto se tratasse de sustentar » Damão, e as Tanadarias de sua jurdição, » que era cousa grande. » Mas por sima disto, e de outros inconvenientes que se apontáram, não desistio o Viso-Rey de sua opiniam; e lançando espias sobre os Abexins, foi avisado que eram espalhados pelo Reyno de Cambaya, e que Balsar estava com muito pouca gente. Com este recado despedio D. Pedro de Almeida com regimento, que partisse com sua gente pera Balsar, e se mettesse naquella fortaleza; e que como lá estivesse, o avisasse pera logo ser com elle. D. Pedro de Almeida se passo da gente que trouve de Basaim. da com só a gente que trouxe de Baçaim; e espalhada a nova daquella jornada pelos soldados, achando que seria de proveito, e honra, pelas prezas que houveram os que foram com Antonio Moniz Barreto, começáram-se a passar poucos e poucos, e so-ram-se pera D. Pedro de Almeida mais de quinhentos delles. Como D. Pedro de Al-meida não levava provimentos pera tanta gente, mandou recado ao Viso-Rey, que lo-

go se passou da outra banda, e se foi ver com elle, e assentou que fossem todos, e fez seu Capitão mór D. Luiz de Almeida, irmão do mesmo D. Pedro de Almeida, mandando-lhes trazer alguns provimentos; e despedindo-o logo, foi elle caminhando com muita regra na boca até chegarem a Balfar, sem acharem resistencia alguma; porque os da Villa, e fortaleza, tanto que tiveram as novas dos nossos, logo largáram tudo, e D. Pedro se metteo na fortaleza fem contradicção alguma, e despedio logo recado ao Viso-Rey do que era passado. E aquella mesma noite chegou huma fusta, que o Viso-Rey despedio carregada de mantimentos, que se repartíram por todos. Tanto que deram ao Viso-Rey recado de D. Pedro de Almeida, logo se poz ao caminho com os Capitaes, e gente que lhe pareceo bastavam, e no mesmo dia chegou a fortaleza, e nomeou por Capitão della Alvaro Gonçalves Pinto, irmão do Corregedor Manoel de Almeida, muito bom cavalleiro, e que tinha dado de si muitas mostras de ser este, e lhe deo cento e vinte soldados, e alguns piães da terra, e perto de vinte de cavallo, e deixou-lhe todas as munições, provimentos, e dinheiro necessario pera a paga dos foldados; e mandou renovar a fortaleza, que era de adobes, e guarneceo de

# DEC. VII. LIV. VI. CAP. VII. 49

de algumas peças de artilheria das que Antonio Moniz Barreto tomou aos Abexins.

Feito isto, partio-se o Viso-Rey pera Damão, e soi pelas Parganas, Bouticer, e Poari, onde mandou apregoar feguros Reaes, pera que seus naturaes as tornassem a povoar, e grangear, sem se lhes innovar cousa alguma em seus foraes. Chegado o Viso-Rey a Damão, e ordenadas as cousas daquella fortaleza, como lhe pareceo pera sua segurança, e quietar as terras, e seus moradores, (que começáram acudir ás fuas grangearias,) ordenou de mandar huma Armada ao Estreito de Meca, porque lhe vieram novas que em Mocá se faziam prestes as galés do Cafár pera sahirem fóra: e elegeo pera esta jornada D. Alvaro da Silveira, filho do Conde de Sortelha, e lhe nomeou dous galeões, e dezoito navios de remo, e o fez á vela a quinze de Fevereiro, dando-lhe por regimento « que trabalhasse » por queimar as galés que estavam em Mo-» cá, e que esperasse as náos do Achem, » e as tomasse; e que como se lhe acabasse » a monção, fosse invernar a Mascate, e » recolhesse as náos de Ormuz, que haviam » de partir em Outubro, e lhe viesse dando » guarda, porque se receava do Cossairo » Cafár. »

Os Capitaes, que foram nesta jornada, Couto. Tom. IV. P. II. D são

são os feguintes. Nos galedes, em hum foi o Capitão mór, e no outro Pero Peixoto da Silva. Das fustas foram Alvaro Pires de Tavora, D. Lourenço de Soufa, Jorge de Mello de Sampayo, o Pantufo, Jorge Pereira Coutinho, Diogo de Miranda de Azevedo, D. Vasco de Taíde, irmão de D. Luiz de Taíde, que depois foi Conde de Atouguia, e Viso-Rey da India, D. João Gonçalves, hum João de Mendoça da Ilha da Madeira, Ayres Gomes da Silva, irmão de Fernão Telles de Menezes, que foi Governador da India por morte de D. Luiz de Taíde, Bastião de Sousa de Abreu, Gil de Goes de Lacerda, Fernão Farto, Inofre do Soveral, e outros, a que não achámos os nomes; e dada á véla, foram feguindo sua jornada, de que adiante daremos razão. O Viso-Rey ficou dando ordem ás cousas da fortaleza de Damão, e nomeou por Capitão della a D. Diogo de Noronha, e lhe assignou mil e duzentos homens com sinco Capitaes pera lhes darem mezas. Estes foram Ruy Gonçalves da Camara, irmão do Capitão da Ilha da Madeira, Tristão Vaz da Veiga, André de Soufa de Arronches, João Lopes Leitão, e D. Diogo de Taíde.

E por ser a terra fronteira, e ganhada de novo, se offerecêram muitos Fidalgos a sicarem nella, o que elle estimou muito, · . .

# DEC. VII. LIV. VI. CAP. VII. 51

porque desejava de engrandecer aquella Cidade, pera nella conservar sua memoria. E porque pera a guarda das terras era ne-ceisaria gente de cavallo, comprou os mais dos que foram em companhia de D. Pedro de Almeida, e mandou a Ormuz trazer outros, com que aperfeiçoassem o numero de cento e sincoenta de cavallo, que todos se carregáram em receita sobre Diogo da Silva, que nomeou por Feitor, e Alcaide mór, hum cavalleiro muito honrado, que depois foi fogro de Manoel de Sousa Coutinho; Governador que foi da India. Estes cavallos repartio o Viso-Rey pelas pessoas que os quizeram, e alguns deo em soldos velhos, e em outras dividas; porque não pertendeo nesta primeira entrada mais que povoar bem esta Cidade, e ennobrecella. È porque já não tinha necessidade de D. Pedro de Almeida, Capitão de Baçaim, o despedio pera a sua fortaleza, e se foi por mar em navios que lhe deo pera isso. E porque se fazia tempo de se ir pera Goa a prover nas cousas do Sul, deo pressa á fortificação, e cousas pera a povoação da mesma Cidade de Damão, e traçou lugares pera os Mosteiros, e Igrejas, e assignou aos Religiosos que alli ficáram fuas ordinarias.

Feito isto tudo com muita ordem, se embarcou já em sim de Março, c em pou-D ii cos

cos dias chegou a Goa, onde foi mui bent recebido, e logo tratou dos provimentos das fortalezas de Ceilão, Malaca, e Maluco. E porque achou Pero de Taíde Inferno, que tinha alli vindo do negocio da povoação de S. Thomé, (de que em principio deste setimo Livro que vem daremos relação,) fabendo delle o que era fuccedido, fentio em extremo, e logo o tornou a despedir por Capitão daquella povoação; e escreveo aos moradores della huma carta chea de grandes reprehensões pelo modo com que se houveram com o Rama Rayo, encommendando-lhes muito a Pero de Taíde Inferno, e que trabalhassem todo o possivel por se cercarem, e segurarem: e juntamente despedio D. Jorge de Menezes Baroche pera Capitão de Ceilão, e mandou vir Asfonso Pereira de Lacerda, e com isto se cerrou o inverno.



# DECADA SETIMA. LIVRO VII.

Da Historia da India.

#### CAPITULO I.

De como Rama Rayo Rey de Bisnagá foi contra os moradores da povoação de S. Thomé, e cativou a todos, e depois os resgatou.

ORAM as cousas deste verão tantas, que não soi possível continuarmos com ellas por ordem, e por isso deixámos estas, que acontecêram em Outubro passado, pera este lugar pelas não misturarmos: e assim daremos conta das razões, por que Rama Rayo, Rey de Bisnagá, se moveo a vir em pessoa contra os moradores da povoação de S. Thomé, que foram estas.

Como as cousas da nossa Religião Christá hião cada vez em mór crescimento pelo

gran-

grande cuidado, e diligencia, que os Reys de Portugal tinham de sua dilatação, e os homens que isto mais sentiam eram os Bramenes, porque viam abatidos, e vituperados os feus falfos idolos; porque a qualquer parte que os nossos Religiosos chegavam pera prégar o fanto Evangelho, primeiro que levantassem Altar pera offerecerem ao Altissimo Deos seus sacrificios, derribavam, e punham por terra os templos que a cega, e bruta gentilidade tinha dedicados ao demonio, quebrando, e fazendo em pedaços as nojentas, abominaveis, e torpes figuras dos idolos de Baal. Isto tomáram todos elles tão mal, que sempre lhes ordenáram trabalhos, prizões, mortes, e grandissimos vituperios, sendo o que levou diante a bandeira da Cruz de Christo o glorioso, e Bemaventurado Apostolo S. Thomé, nestas partes, onde começou com seu sangue regar esta vinha do Senhor, que por sua bondade vai crescendo tanto, que mui cedo recolherá debaixo de sua sombra toda esta gentilidade. E como os Padres pobres da Ordem do glorioso Padre S. Francisco tinham tomado a sua centa toda aquella costa desde Negapatão até S. Thomé, (por ferem os primeiros que por ella começáram a femear a Ley do Sagrado Evangelho,) e por toda ella tinham levantado muitos Templos, e derri-

bado muitos Pagodes, (o que os Bramenes fentiam em extremo,) todos os annos se queixavam disto a Rama Rayo Rey de Bisnagá, cujos vassallos eram, pedindo-lhe que acudisse por honra de seus idolos; o que elle dissimulava, assim pelo permittir Deos nosso Senhor, como pelo proveito que tinha do nosso trato, e commercio, princi-palmente dos cavallos da Persia, e da Arapalmente dos cavalios da Ferna, e da Arabia, que não podia haver fenão por mãos, e trato dos Portuguezes. E como neste tempo, em que andamos hia este zelo da honra de Deos em maior crescimento, por terem entrado naquella terra os Padres da Companhia de Jesus, como outros soldados de Gedeon com tochas em huma mão, e trombetas na outra, a cujo som começáram a cahir os muros de Jericó, não consentindo Pagode algum em pé, alumiando com a vida, e espertando com sua prégação, e doutrina. O que soi causa dos Bramenes se accenderem em maior ira, e furor, porque de novo fizeram queixas a Rama Rayo, que por derradeiro era Gentio, e zeloso da honra de seus idolos. E juntamente com is-to succedeo na mesma conjunção hum certo homem casado na propria terra, Fidalgo no sangue, mas pessimo, vil, e máo nas cousas da alma, e consciencia, e indigno de se nomear em historia alguma, senão co-

mo outro Herostrato, que derribou o Templo de Diana, segundo as fabulas contão: este, ou por sua maldade, ou por vingança, ou por esperar algum galardão do Rama Rayo, (mas o mais certo he, porque entrou o diabo nelle,) lhe escreveo huma carta, em que o persuadia a vir contra a povoação de S. Thomé, que elle lhe assegurava mais de dous milhões de ouro, encarecendo-lhe muito a riqueza dos moradores

daquella povoação.

Com esta carta se moveo aquelle barba-ro, e se deixou entrar da cubiça; e os Bar-menes, que lha entendêram, assopráram de feição esta faisca, que lhe accendêram no coração huma grande labareda de odio, misturado com o interesse, com o que logo determinou de se abalar em pessoa. E mandou com muita pressa ajuntar seus exercitos, e com mais de quinhentos mil homens de armas, e huma muito grande recovagem, começou a marchar contra aquella povoação. Disto tiveram logo aviso os seus morado-res; e naquelle tempo se achou antre elles Pero de Taíde Inferno, (de quem no Capitulo atrás fallámos,) que tinha mandado fazer huma viagem de S. Thomé pera Malaca, e ficára alli pera se partir pera Goa. E como este Fidalgo era muito cavalleiro, e tinha muita pessoa, e grande conselho, tantanto que soube nova certa, e que o Rama Rayo estava duas jornadas daquella povoação, ajuntou-se em casa do Capitão, que era hum foão de Goes, e fez chamamento das pessoas principaes do povo, e os persuadio com huma falla muito grave a se fortificarem, e defenderem, offerecendo-se-lhe elle pera os ajudar a isso, dando-lhes muitas razões pera o poderem fazer: affirman-do-lhes que por muito grande poder que trouxesse o inimigo, não lhe poderia fazer damno; porque quaesquer tranqueiras bastavam pera se defenderem delle, por não trazer artilheria, e mais tendo elles o mar por seu, por onde podiam ser soccorridos, e

provídos do necessario.

Os moradores todos lhe agradecêram aquelles offerecimentos; mas refumiram-se em se não defenderem, antes sahirem ao caminho a receber o Rama Rayo, e levaremno á povoação por ruas juncadas, e janellas alcatifadas, e com outros serviços. E davam por razão que a terra era fua, e que não parecia razão deixarem de o receber no que era seu, porque nem elles tinham posse pera se desenderem, ainda que o quizessem sazer, nem lhe era licito sazello: e que bem entendiam todos, e estavam mui confiados, que tanto que o sahissem a receber, logo le haviá de abrandar, se vinha com alguma

má tenção. Vendo Pero de Taíde Inferno o proposito em que todos estavam, disselhes » que pois não queriam tomar seu conselho, » se ficassem embora, porque elle se embar- » cava logo, por lhe não ser licito esperar » que o Rama Rayo o viesse levar amarra- » do, como entendia que havia de fazer a » todos. » E sahindo-se dalli, se soi embarcar em huma naveta de hum Gaspar Pereira, que tinha vindo de Bengala, e nella se soi pera Goa, onde já achou o Viso-Rey D. Constantino, que tinha vindo de Damão, como atrás dissemos no sim do VI. Livro.

Os moradores da povoação, tanto que se determinaram no que tinham dito a Pero de Taíde Inferno, assentáram de mandar receber ao caminho o Rama Rayo com hum presente, que tiráram por todos, que valeria quatro mil cruzados, pouco mais, ou menos, e elegêram-se de antre todos quatro pessoas das principaes, que foram diante ao visitar, e dar-lhe os parabens de sua vinda, que lho leváram. Estes homens chegáram ao seu exercito, e lhe deram da parte de todos os moradores os parabens de fua vinda, certificando-lhe o alvoroço com que o esperavam pera o servirem. O Rama Rayo os recebeo bem, e os levou comfigo atéchegar á povoação de S. Thomé; e fóra della em huns campos muito largos assentou

feu

# DEC. VII. LIV. VII. CAP. I. 59

seu exercito, e despedio alguns Capitaes de confiança, pera que lhe trouxessem diante de si todos os moradores, mulheres, meninos, e escravos, sem lhes ficar na povoação cousa viva: o que logo se fez, e elle os mandou agazalhar em huma parte separada com guardas, e vigias, e mandou trazer diante de si toda a fazenda, que se lhes achou pelas casas até os pobres móveis; o que tudo se lhe aposentou diante, que não montaria cem mil pardaos. Vendo elle quão enganado fora naquelle negocio pela opinião que trazia das riquezas, que aquelle homem lhe escrevêra com mentira, movido por Deos, que não deixa cousa alguma sem castigo, determinou de o castigar, pelo fazer abalar com falsidades : o que o outro sentindo, ou arreceando, desappareceo logo do exercito, e se foi pera Caleturé, seis, ou sete leguas daquella povoação, donde o Rama Rayo o mandou trazer por alguns Capitaes; e diante de si, e de todos o mandou lançar aos Elefantes, que o espedaçáram á vista de todos: o que foi permisão Divina vir acabar daquella maneira por man-dado do inimigo, que elle convocou con-tra seus proprios naturaes, e em cujo poder queria entregar os divinos Templos, em que Deos nosso Senhor era cada dia tantas vezes venerado, pera nelles tornarem a levantar seus salsos idolos. Vendo Rama Rayo a humildade dos moradores, e o pouco que tinham, concertou-se com elles que lhe déssem cem mil pagodes, ametade logo, e a outra dahi a hum anno, e por elles lhe sicariam em resens sinco, ou seis dos prin-

cipaes daquella povoação.

Feitos os concertos, e pagos os fincoenta mil pagodes, soltou a todos, deixando finco dos que elle escolheo pera irem com elle, e lhes mandou tornar toda sua fazenda, o que se fez com tanta justiça, e pureza, que antre mais de duzentos moradores não faltou mais que huma colhér de prata, sobre que ElRey mandou fazer taes diligencias, que appareceo logo pelo chão, sem se saber quem a tinha; porque se o soubera, fora logo espedaçado. O Rama Rayo alevantou seu campo, e tornou a voltar pera seu Reyno. E neste caminho o serviram aquelles sinco moradores com tanta prudencia, e amor, que os largou, recebendo só delles seus conhecimentos, por que se obrigavam a pagar a quantia dos fincoenta mil pagodes, como depois lhe pagáram; e ainda dessa lhes fez huma grande quita. E certo que duvidamos achar-se esta humanidade, e justiça antre Christãos, que tem mais obrigação pera islo.

#### CAPITULO II.

Do que aconteceo a Luiz de Mello da Silva no Malavar: e de como destruio a Cidade de Mangalór: e da grande vito-ria que alcançou de huma Armada de Malavares, de que era Capitão hum Rume, que se chamava Odo Rabo.

D Eixámos as cousas de Cananor em guerra declarada, e Luiz de Mello da Silva, Capitão mór daquella costa, fazendo por ella todo o damno que podia, impedindo a navegação, e commercio aos Mou-ros, que era a mór guerra que se lhe podia fazer. E depois que lhe succedêram as cousas em Cananor, como atrás contámos, voltou pera o Norte. E chegando a Mangalor, foube que estava dentro naquelle rio hum Paguel de Mouros de Cananor varado na praia; e pondo-se na barra, mandou a Antonio Tavares, e a Gonçalo Sanches, Capitaes de dous navios, que lhe fossem lançar o Paguel ao mar, e que lho trouxessem. E andando estes Capitaes nesta obra, ajuntáram-se os Mouros do Paguel com outros da terra que appellidáram, e dando nelles, os fizeram embarcar com alguns escalavrados. Sabendo Luiz de Mello da Silva o caso, e que os da Cidade com estarem

de paz favorecêram os Mouros de Cananor, entrou pelo rio dentro, e desembarcando em terra, com muito boa ordem, pera fatisfazer, e castigar aquella desobediencia, foi commetter a Cidade, e a entrou com grande valor, e esforço, matando, e destruindo, e pondo á espada toda a cousa viva que achavam, de qualquer sexo, e idade que fosse, sem perdoarem a cousa alguma. E andando os foldados muito encarniçados nesta obra, (que foi assim necessario pera terror dos inimigos,) ficou o Capitão mór na entrada de huma rua com poucos dos seus, mandando pôr fogo á Cidade, porque os nossos se não desmandassem com as prezas. Quando víram arrebentar por aquella parte hum tropel de Mouros, que vinham fogindo do estrago, e destruição que os nossos faziam, e diante de todos vinha hum velho desgrenhado, com o cabello solto lançado sobre as costas, com huma adaga de dous palmos, e huma manopla de ferro, que lhe cubria até meio braço, (arma de que elles muito usam ) e dando de rosto com o Capitão mór, endireitou com elle, e lhe deo huma adagada por hum braço, e juntamente se liou com elle. Luiz de Mello da Silva lançou-lhe huma mão aos cabellos, e por elles o affastou de si, e o arremessou pera os soldados, dizendo-lhes: "To-

# DEC. VII. LIV. VII. CAP. II. 63

«Tomai lá esse diabo» que logo foi feito em pedaços, e o mesmo se fez a todos os mais que alli foram ter com elle. O sogo que o Capitão mór mandou pôr, foi-se apoderando da Cidade, que estava recheada de fazendas de todas as fortes, que ardêram bravissimamente com mui grande estrondo, e terremoto. Abrazou-se tambem hum muito grande, e fermolo Pagode, cujo tecto, e coruchéo era de latão, e cobre, formosissimamente lavrados, e dourados, de que os foldados houveram huma boa quantidade, que embarcáram nos navios. Tanto que o Capitão mór vio a Cidade toda entregue ao fogo, tocou a recolher, o que se fez com muito boa ordem; mas não sem alguma perda, porque no meio della lhe ficou morto Gonçalo Sanches, hum dos feus Capitaes, com alguns poucos companheiros, que primeiro que perdessem as vidas, as tiráram a muitos, e ao embarcar queimáram o Paguel da contenda, e alguns outros navios, e com aquella vitoria se sahio a nos-sa Armada do rio, e se deixou andar por alli esperando os Pagueis que haviam de vir de Cambaya.

Estava neste tempo em Calecut hum Rume, a que chamavam Odo Rabo, que se tinha vendido ao Camorim por muito grande cavalleiro; e como os Mouros víram o

que Luiz de Mello da Silva andava fazendo por aquella costa, chegáram as novas do successo de Mangalór, que sentíram em estremo. E querendo o Rume ganhar terra com o Camorim, se lhe foi offerecer pera ir pelejar com Luiz de Mello, dando-lhe doze, ou treze navios, promettendo-lhe de lho levar atado, e de lhe metter na sua bahia todos os feus navios. O Camorim lhe acceitou o offerecimento, e mandou negociar fete navios, porqué o Ade Rayo de Cananor tinha outros feis prestes, de que tinha feito Capitão mór hum Mouro chamado Cutimuçá, seu parente, pera se achar no feito, solicitado pelo mesmo Rume Odo Rabo; e ajuntando-se ambos com os treze navios muito possantes, e cheios de muita gente, que se affirma passarem de dous mil homens; e sabendo estar a nossa Armada em Mangalór, a foram buscar com determinação de pelejarem com ella: e chegando quasi huma legoa onde os nossos estavam, no lugar onde chamam a Palmerinha, houveram os nossos vista daquella Armada, de que já o Capitão mór tinha aviso por cartas de Cananor. Era isto hum dia pela manha, estando a nossa Armada surta a terra, e os inimigos vinham de mar em fóra demandar aquella paragem. O Capitão mór se preparou pera pelejar com os inimigos, despedin-

dindo Pero Godinho, por ser o seu navio muito ligeiro, pera que os fosse reconhecer; e que sendo aquelles os navios de que tinha avilo, the fizelle final com huma bombardada. O Rume, que vinha de frécha demandar a terra, tanto que vio ir aquelle navio, tomou o remo, e foi-se a elle, e Pero Godinho foi sempre adiante, até que o reconheceo muito bem, e quasi abarbado com elles, voltou, e tirou huma bombardada, que era o sinal que havia de fazer. Tanto que os inimigos o víram virar, arrancáram apôs elle, e o foram seguindo tres, ou quatro navios de Malavares muito ligeiros; mas o Pero Godinho, que era confiado no remo, se lhe foi sahindo muito á sua vontade.

Em Luiz de Mello da Silva ouvindo a bombardada, tirou as vélas aos navios, e mandou que as estendessem por sima dos bancos de poppa a proa, e que as baldeasfem, e molhassem muito bem com a agua do mar; porque as panellas de polvora, de que os Malavares usavam muito, lhes não cahissem dentro nos navios, e se assogassem logo nas vélas. E encadeando todos os seus navios huns nos outros, foi buscar os inimigos ao mar com grande determinação; porque não quiz que cuidassem, esperando-os á terra, onde estavam, que os temia; e não tinha áquelle tempo comsigo mais que sete Ceuto, Tom, IV. P. II.

navios, porque os mais da fua Armada os tinha despedidos por certas paragens. Hia Luiz de Mello na coxia da fua galeota, armado em huma cota de armas, com hum montante nas mãos, e a barba, que era muito comprida, feita em huma trança, e na ponta hum nó. O Rume com os seus navios vinha na mesma ordem; e chegando a tiro de camelete, deixou-se ficar hum pouco atrás o Cutimuçá, Capitão dos feis navios de Cananor, porque vio ir os nossos muito determinados. E vendo Luiz de Mello os navios do Rume já perto, brádou ao Condestabre (que era Framengo, e grande official) que desparasse o camelete; ao que lhe elle respondeo, que o deixasse fazer seu officio, que como visse tempo, elle teria cuidado. O Rume vinha demandando a galeota do Capitão mór em sima do seu baileo, vestido em huma Cabaya de escarlata, e huma touca na cabeça de muitas voltas, e aos pés hum casco, e hum formoso treçado, e na mão huma cana de bengala, com que hia ameaçando os marinheiros, e fazendo-os remar. E vindo assim com tenção de investir a galeota do Capitão mór pela proa, fendo já pouco mais de tiro de pedra, poz o Condestabre de Luiz de Mello fogo a hum camelete, que levava com hum cartuxo de feixos na boca; e tomando a galeota do Rume

me de proa a poppa, a foi axorando toda, e a virou logo com a quilha pera sima, não escapando della senão muito poucos, que os nossos passada a fumaça viram vivos apegados á quilha da galeota dos Mouros, cujo Capitão devia de acabar de mistura com os outros. Os mais Parós passáram ávante, e tres delles envestiram o Capitão mór, dous pela proa, e hum por huma das ilhargas, e logo lhe lançáram gente dentro com tamanho impeto, que fizeram retrahir os nossos, que estavam na proa, com morte de alguns, em que entráram D. João de Lima, e hum irmão de D. Braz de Almeida, a que deram huma fréchada pela testa, que lhe passou os miolos.

Vendo Luiz de Mello da Silva os inimigos dentro na fua galeota, e apoderados já da proa, acudio a ella com alguns Fidaigos, e cavalleiros, e deo nos Mouros com tamanho impeto, que os lançou fóra, recebendo elle em si algumas feridas, que pela fortaleza das armas o não matáram, e todavia ficou ferido em hum pé, que o tratou mal. Assim ficáram os noslos tão animosos daquelle successo, que sem recearem a multidão dos Mouros, fe lançáram com elles nos seus navios, onde á espada, e rodel·la fizeram nelles tal estrago, que lhes não es-capáram senão os que se langáram ao mar, E ii si-

ficando aquelles tres navios, que abordáram o Capitão mór, despejados de todo. Os mais Parós abalroáram os outros navios, e o que ferron de Manoel da Silva (que trazia huma galeota Latina) logo foi axorado, e rendido; e pondo a proa em outro, depois de grande referta, e muitos feridos, o desbaratou de todo. Gomes Eanes de Freitas abalroou outro Paró, e com grande valor o entrou, e metteo todos os Mouros á espada, e foi soccorrer o navio do Pimentel, que hum dos Parós o tinha axorado, e morto o seu Capitão com a mór parte dos foldados. E vendo aquelle estrago, poz-lhe a proa; e entrando naquelle navio, em que os Mouros andavam vitoriosos, fazendo grande carniçaria em os nossos, teve com elles huma muito aspera, e perigosa batalha. O Paró dos Mouros, que estava abordado ao navio do Pimentel, que não tinha em si mais que os marinheiros, vendo aquelle foccorro, e o estrago que os nossos começáram a fazer nos seus, alçando a véla, foram-se, deixando todos os Mouros as lans com os nossos, que logo foram mettidos á espada sem escapar hum só, ficando Gomes Eanes de Freitas com a mór parte dos feus foldados feridos, e queimados.

O Cutimuçá Capitão mór dos feis navios do Ade Rayo de Cananor, vendo ta-

# DEC. VII. LIV. VII. CAP. II. 69

manha destruição, deo á vela com todos os seus navios, e se soi acolhendo com tamanho medo do que víra, que assim á véla soi varar na praia do Bazar de Cananor, como se os nossos lhe fossem dando nas costas. Luiz de Mello da Silva recolheo os seis navios, que tomou aos Mouros, e por ter muitos feridos na Armada, se soi recolhendo pera Goa, deitando os mortos ao

mar, que passáram de trinta.

Aqui aconteceo hum caso memoravel, e que se notou por maravilhoso; e soi este. Entre os mortos, que se lançáram ao mar da galeota de Luiz de Mello da Silva, foi o irmão de D. Braz de Almeida, que matáram da fréchada pela testa, que foi amortalhado em huma colcha. Andou este corpo no mar finco, ou feis dias, e no cabo delles o encaminháram as aguas pelo rio de Chale dentro trinta e quatro leguas de Mangalor, onde foi lançado ao mar, e com a maré foi parar á porta do Mosteiro dos Frades de S. Domingos, tão inteiro, e sem corrupção, que parecia morto daquella hora; e tal, que foi conhecido de todos. E D. Jorge de Castro, que era Capitão daquella fortaleza, acudio á praia, e o mandou enterrar muito honradamente, sem se saber cousa alguma do que era passado, porque ainda a nova daquella batalha não

corria, que veio apôs elle, e começou a haver com ellas em todo o Malavar grandes prantos, e desconsolações, porque se perdêram naquelle successo perto de quatrocentos Mouros dos principaes; e sicou tal o mar daquelle estrago, que muito tempo não comêram os nossos por toda aquella costa peixe, nem ainda os Mouros, porque em Cananor acháram no bucho de hum cassão os dedos de hum homem, que causou grande nojo.

CAPITULO III.

De como Luiz de Mello da Silva chegou a Goa, e o Viso-Rey o prendeo, e depois o mandou invernar a Cananor: e da Armada que despedio pera Maluco: e da conjuração que todos os Mouros do Malavar fizeram contra a nossa fortaleza de Cananor: e do grande assalto que lhe deram: e dos casos que nelle acontecêram.

Hegado Luiz de Mello da Silva á barra de Goa, com esta vitoria, alguns dias andados de Abril, logo o Viso-Rey teve aviso disso; e como tinha cartas frescas de D. Payo de Noronha, Capitão de Cananor, em que lhe pedia soccorro, porque todos os Mouros do Malavar estavam conjurados contra aquella fortaleza, e que faziam grandes preparações pera a commetterem,

### DEC. VII. LIV. VII. CAP. III. 71

rem, tomou muito mal vir-se Luiz de Mello da Silva sem sua licença naquelle tempo, em que havia tamanha necessidade delle. Pelo que mandou logo ao Ouvidor geral, que o fosse prender no Castello de Pangim, e que detivesse a Armada fóra, porque que-ria logo eleger outro Capitão pera a tornar a mandar. E como o negocio importava tanto, como era soccorrer logo aquella for-taleza, tratou da eleição do Capitão que havia de mandar, e commetteo alguns Fi-dalgos pera isso, que se escusáram por causa de Luiz de Mello da Silva, cuja a jornada era, e assim o disseram todos ao Viso-Rey, e lhe pedíram que cessassem as paixões, e que se reconciliasse com elle, e o tornasse a mandar, porque era hum Fidalgo muito honrado, e muito necessario ao serviço de ElRey, que este era então o primor, e ver-dade dos Fidalgos daquelle tempo, que antes perderiam a vida, que hum pequeno ponto de sua opinião. E tanto guardavam isto huns com os outros, que cousa que fosse em damno, ou prejuizo de hum, a não acceitava outro, ainda que nisso estivesse todo o seu remedio; e tão aprimorada corria então esta praça, que nas entradas das fortalezas já mais aconteceo, ou muito poucas vezes, chegarem a juizo; porque bastava antre elles saber-se que hum era primeiro

provído, pera lhe não arguirem deseitos, e descubrirem insamias, que depois vieram allegar huns contra outros. E era tão puro este negocio, que o Fidalgo que levava a sua Patente ao Viso-Rey pera lhe pôr o cumpra-se, e tomar-lhe a menagem, e dar-lhe a posse da fortaleza, em que pertendia entrar, logo era despachado sem cartas de Editos, sem citações, e sem apregoarem, como em almoeda, se havia algum que delle quizesse alguma cousa; nem haver mister aderencias pera lhe pôrem o cumpra-se.

E tornando á nossa historia. Vendo o

E tornando á nossa historia. Vendo o Viso-Rey que todos os Fidalgos, e Capitães velhos lhe enjeitavam a jornada, e que lhe estranhavam a prizão de Luiz de Mello da Silva, metteo-se em humá manchua, e foi-se a Pangim ver com elle, e alli se reconciliáram, e lhe pedio, que tornasse pera Cananor, porque cumpria assim ao serviço de ElRey. Luiz de Mello da Silva, deixando aggravos, acceitou a jornada; e o Viso-Rey mandou logo pagar quinhentos homens, e nomeou seus Capitães pera lhes darem mezas todo o inverno; e na mesma Armada, em que Luiz de Mello da Silva veio, o despedio, e lhe deo muitos provimentos, e munições, e dinheiro pera as mezas, e pagas dos soldados, e fez mercês aos Capitães que aquelle verão andáram com el-

# DEC. VII. LIV. VII. CAP. III. 73

elle d'armada. Esta era a razão, por que o serviço de ElRey então luzia tanto, liberalidade da parte dos Viso-Reys, e da dos soldados zelo do seu serviço, e nenhuma cubiça nelle, porque estes são os dous eixos, sobre que os Imperios do mundo se sustentam; e faltando elles, deram com tudo através.

Partido Luiz de Mello da Silva pera Cananor, despachou o Viso-Rey os provimentos pera Maluco, e foi por Capitão daquella fortaleza Manoel de Vasconcellos, filho de Diogo de Vasconcellos, e de Dona Tareja da Gama, irmã do Conde da Vidigueira, que descubrio a India, e levou hum galeão em que foi, e mais duas caravelas, de que eram Capitães Henrique de Vasconcellos, e Diogo da Silveira, e alguns navios de remo, a cujos Capitães não achámos os nomes, porque quiz o Viso-Rey prover as necessidades de Maluco bastantemente. E escreveo áquelle Rey cartas muito honradas, e cheas de muitos mimos, affirmando-lhe, que D. Duarte Deça feria muito bem castigado pelos desserviços que lhe fizera; e na mesma companhia mandou muitos provimentos pera Malaca, e Ceilão.

Partida esta Armada, despachou o Viso-Rey alguns navios pera Damão, e Dio, com Capitães, e soldados, que foram in-

vernar áquellas fortalezas pera darem mezas aos foldados; porque naquelle tempo, e muitos annos depois, se davam mezas a mil e duzentos foldados em cada fortaleza fronteira, e a fóra isso lhes pagavam seus quarteis geraes, dous a cada foldado, fem fe Ihes ficar devendo cousa alguma; e o mesmo se fazia na Cidade de Goa, e não rendia a India então mais que setecentos mil pardaos. E depois disto veio tudo tanto a menos, que com crescer o rendimento tanto em dobro, cortáram aos pobres dos foldados tanto a ração, que lhes tiráram as mezas, e lhes não pagáram mais que hum quartel em todo o verão, e no inverno, aos que estavam assentados no rol dos ordenados, e limitados ás fortalezas. Sendo dantes tudo tão liberal, que todos os que invernavam, tinham certos seus dous quarteis, sem apresentarem certidões de titulos correntes, como hoje fazem; sem haver mezas, nem outras liberalidades, com que se os soldados sustentem. E esta he a razão, por que ha já tão poucos, que queiram ir a invernar ás fortalezas de ElRey, e tantos que se fazem chatins, e se vam quasi a morar aos Reynos de Pegú, e Bengala pera ajudarem aquelles Reys, que tem guerra huns contra ou-tros. E deixando isto, tornemos a Luiz de Mello da Silva, que deixámos partido de Goa,

DEC. VII. LIV. VII. CAP. III. 75

Goa, porque com estas Armadas cerrámos o verão.

Chegado este Capitão a Cananor, achou D. Payo de Noronha muito enfadado por ter novas certas que o Ade Rajao tinha convocados todos os Mouros daquella costa, pera lhe pôr hum muito rijo, e apertado cerco; porque de tudo o avisava hum Naire dos principaes da casa de ElRey, chamado Nicore Guaripo, Jangada da fortaleza; que era tão bom homem de sua natureza, e tão grande amigo dos Portuguezes, que com ElRey (que entrava nesta conjuração, e o Ade Rajao) trazerem o olho nelle, não deixava de avisar o Capitão, e de prover a fortaleza de noite de tudo o que tinha necessidade, com grande risco seu: no que o favorecia, e ajudava o Coge Cemaçadim, de quem muitas vezes temos fallado nas outras Decadas, que neste tempo eslava muito enfermo, e veio a morrer, e o seu thesouro fe lhe fumio, porque ElRey, e os Naires lho foram consumindo pouco a pouco. E isso que então poderia ter, lhe tomou a mulher, que estava amancebada com hum genro seu, casado com huma filha da outra mulher, que estando elle doente, fogíram com tudo o que puderam haver ás mãos, que ainda foi huma boa quantidade de ouro, e pedraria.

Tan-

Tanto que Luiz de Mello da Silva chegou á fortaleza, como diziamos, foi recebido com grande alvoroço, porque estavam todos muito attribulados com a nova da liga, e mandou varar a Armada á porta da fortaleza, e cubrilla por causa da invernada, e tomou posse das tranqueiras, que cercavam a povoação de fóra, que eram de taipas muito fracas, com alguns andaimos, e guaritas, e repartio por ellas todas os Capitaes de sua companhia, e que haviam de dar mezas aos foldados, que eram quatro. D. Antonio de Vilhena Manoel, Jeronymo de Sá, filho de Gaspar Gonçalves de Riba fria, Porteiro da Camara de ElRey, Manoel Travassos, e outro, a que não achámos o nome. Estes se agazalháram em casas pegadas ás suas estancias, e guaritas, pera nellas darem mezas a seus soldados, e Luiz de Mello da Silva ficou de fóra com fessenta soldados pera acudir aonde fosse necessario. E mandou logo reformar, e repairar as tranqueiras o melhor que pode ser, ficando D. Pavo de Noronha na fortaleza com alguns criados, e casados velhos. Nicore Guaripo , tanto que foube da chegada de Luiz de Mello da Silva , logo o mandou avisar, que estivesse preparado, porque muito cedo o haviam de commetter de noite, mandando-lhe offerecer tudo o de que tives-

#### DEC. VII. LIV. VII. CAP. III. 77

se necessidade. E assim de noite á formiga mettiam nas tranqueiras tudo o que lhe pediam, o que lhe Luiz de Mello da Silva foube mui bem agradecer, e pagar. O Ade Rajao cabeça desta liga, depois que sentio ElRey desgostos, e quasi affrontado do ruim modo que D. Payo de Noronha teve sempre com elle, não perdendo a occasião, o foi accender mais em ira contra os nosfos, promettendo-lhe de lhe entregar nas mãos aquella fortaleza com toda a artilhe-ria, homens, mulheres, e meninos, ornamentos, e prata dos Templos; e com a cubiça destas cousas se offereceo a entrar na liga, já que o Ade Rajao tinha mettido neila o Camorim, e quasi todos os Reys do Malavar, a quem peitou pera isso grossamente, porque estava muito rico; e assimilhe mandáram todos muita gente, e o ajudáram com petrechos, munições, e tudo o mais que lhe foi necessario pera a escala dadrente. quella fortaleza, porque determinava elle de levar por assalto as tranqueiras, pera depois baterem a fortaleza á sua vontade.

Estando já prestes de tudo, sendo quinze dias do mez de Maio, no quarto d'alva sahio da sua Cidade o Ade Rajao com toda a potencia dos Mouros, e Malavares, (que se affirma serem mais de cem mil Mouros, e Nayres, em que entrayam dez mil

ei-

espingardas,) e com todo aquelle poder rodeáram as tranqueiras desdo mar até o Mosteiro de S. Francisco, e arremettêram todos de tropel a ellas com tão espantosos gritos, huivos, e alaridos, que parecia a terra se fundia, arvorando por toda ella muitas escadas, por onde os mais atrevidos subíram, e se puzeram em sima, e as entravam pela parte em que pousava D. Antonio de Vilhena Manoel, e deram logo comfigo no quintal das suas casas pera sua destruição. Os nossos, que já estavam sobre aviso em silencio, ao terror daquellas vozes leváram as mãos ás armas, e acudíram a fuas estancias, onde acháram já os inimigos apossados dellas: o que tiveram por tamanha affronta, que sem recearem o poder, nem lhes causar espanto os grandes terremotos que ouviam, remettêram a elles, e traváram huma aspera batalha em sima das tranqueiras. Luiz de Mello da Silva acudio logo com a bandeira de Christo, e com a do Rume, que havia pouco tinha tomado, e desbaratado, (que era de tafetá verde muito grande, ) e as mandou pôr ambas em hum cubello, a de Christo arvorada, e a outra abatida, e lançada pera fóra pera quebrantar com ella os animos dos inimigos. E deixando aquelle cubello feguro, foi correr todas as tranqueiras, chamando, e nomeando os Capitães,

# DEC. VII. LIV. VII. CAP. III. 79

tães, e animando os foldados, que achou todos com tamanho furor, que muitos delles estavam detrás dos que pelejavam pelas se-teiras, por não caberem. E como aquelles desparavam suas espingardas no cardume dos Mouros, os outros lhes pediam por amor de Deos, que em quanto elles tornavam a carregar, lhes deixassem matar alguns daquelles inimigos. Mas estavam os outros tão soffregos, que nem esse pequeno tempo lhes queriam dar, porque não faziam mais que carregar, e descarregar pelas seteiras; e como davam na multidão dos Mouros, não havia pera que apontario porque para cardo descarregar pera cardo de havia pera que apontar; porque pera onde quer que fosse o pelouro, dava nos Mouros, e os hia derribando, e fazendo nelles grande estrago. D. Antonio de Vilhena Manoel, que ao primeiro rebate acudio á fua estancia, e deo com os seus quintaes cheios de Mouros, remettendo a elles com sincoenta foldados que tinha, travou huma muito cruel, e arrifcada batalha, em que elle, e todos os seus soldados pelejáram com tanto valor, e esforço, que passáram pelas espadas os mais dos inimigos, e não lhes escapáram senão poucos, que se lançáram das tranqueiras abaixo. Os Mouros, que estavam derredor das taipas, eram tantos, e ellas taes, que em partes lhes puzeram os hombros, e deram com ellas dentro, como fizeram na

estancia de Manoel Travassos, onde ficáram pelejando de barba a barba huns com os outros, fazendo os noslos façanhas muito pera notar, e invejar, e que nos não atrevemos a contar, nem engrandecer como merecem. E outras partes houve, em que os Mouros varáram as tranqueiras com as fuas lanças, que eram compridas, e tezas; de maneira, que se póde dizer, que antre os nossos quinhentos soldados, e cem mil dos Mouros, não havia cousa alguma, porque todos pelejavam á espada, e muitas vezes vinham a braços huns com os outros. A grita era tamanha, os alaridos taes, o terremoto das armas tão temerolo, o estrondo da espingardaria tão espantoso, que parecia que se acabava o mundo. E juntamente com isto as chammas, e labaredas das panellas de polvora de huma, e da outra parte tão grandes, e tão medonhas, que subiam ao Ceo, e assim alumiavam as tranqueiras, e dentro na fortaleza, como fe fora claro dia. O que tudo causava tamanho medo, e espanto, que andavam as mulheres pelas ruas descabelladas, e descalças, de Igreja em Igreja, pedindo a Deos misericordia, com os olhos feitos humas fontes de lagrimas. E os Religiosos de S. Francisco postos em oração diante do Santissimo, e Divino Sacramento com muitas lagrimas en-

#### DEC. VII. LIV. VII. CAP. III. 81

commendavam a Deos aquelle negocio; e affirma-se que hum delles víra em o tirante da Igreja o Espirito Santo em figura de Pomba, mui luzente, e resplandecente, e que áquella visão alevantára a voz, e chamára pelos Religiosos que a vissem. E dando com isto hum novo fervor a todos, movidos do Divino Espirito, alevantáram hum Crucifixo em huma hastea alta; e sahindo da fortaleza, se foram metter no meio da batalha, começando a esforçar, e animar os nossos, assirmando-lhes que o Espirito Santo andava antre elles em seu favor, e ajuda.

Vendo os foldados a figura de Christo crucificado alevantada no ar, e ouvindo todos o que os Religiosos diziam, dando-lhes huma nova furia, foram-se alguns ao Capitão mór, e pediram-lhe, que lhes desse licença pera sahirem das tranqueiras, e irem pelejar com os inimigos ao campo largo, pera mais á fua vontade, e fem impedimento se satisfazerem delles, pois tinham a Deos por si. Luiz de Mello da Silva lhes louvou muito aquelle animo com mui honradas palavras; mas pedio-lhes que se quietassem com as mercês de Deos, e com o grande estrago, que tinham feito nos Mouros. E tornando-se todos ás tranqueiras, puzeramfe ao encontro dos inimigos, em quem fize-ram tantas crueldades, que quali elles mes-Couto. Tom. IV. P. 11. F mos Couto. Tom. IV. P. 11.

mos se compadeciam delles; porque subidos muitos em sima das taipas, descubertos ás nuvens de fréchas, settas, e pelouros, lançavam fobre aquella multidão de Mouros tanto fogo, tantas pedras, e tantos outros instrumentos de morte que era espanto, abrazando, derribando, e espedaçando tantos, que tinham feito hum entulho de corpos mortos, quali tão alto como as taipas. Antre todos estes se assinalou mais hum Francisco Riscado, que sem temor de quantos tiros cahiam fobre os nosfos, andou sempre correndo por sima da taipa, appellidando o Apostolo Sant-Iago; e abrazando os Mou-ros com fogo de muitas panellas de polvo-ra, que sobre elles lançou, cujas labaredas fizeram nelles muito grandes estragos, e incendios.

Luiz de Mello da Silva mostrou bem neste dia os quilates de seu esforço, e o toque de sua grande prudencia; porque quantoque de sua grande prudencia; porque quando she era necessario pelejar, o sez como hum Cesar; e quando she convinha mandar, e governar, o sazia com tanta ordem, e quietação, que nada o perturbava, e nada saltava. Em sim por não contarmos tantos golpes, e tantas particularidades, e casos pera notar, que nós não sabemos engrandecer como merecem, passemos por todos, dizendo sómente que a briga durou desde as Mati-

# DEC. VII. LIV. VII. CAP. III. 83

nas, que era ás quatro horas de pela manhã, até as quatro da tarde, em que os Mouros se recolheram por já não poderem com tamanho estrago, e destruição, deixando o campo todo alastrado, semeado, e cheio de corpos espedaçados, e abrazados, a fóra muitos que leváram, e tinham recolhidos. Affirma-se perderem-se nesta batalha quinze mil Mouros; e não podiam ser menos, pelo estrago que seiscentas espingardas podiam fazer em doze horas, que sempre tiráram em roda viva, sem nunca perderem tiro; e muitos houve, em que se derribáram dous, e tres de hum só, a fóra mais de quinhentas panellas de polvora, e outros muitos generos de mortes, que todos se empregáram muito bem.

Recolhidos os Mouros, e desassombrados os nossos, (que sicáram todos banhados em sangue, e suor, e abrazados de mãos, pés, e rostos, de maneira que pareciam alarves,) ordenou o Capitão mór com os Padres de S. Francisco, que alli estavam com o Crucifixo arvorado, huma Procissão, em que se acháram todos, assim como sahíram da batalha, sem se quererem ir curar os seridos, e foram a nossa Senhora da Vitoria a dar-lhe graças por aquella tamanha, e tão admiravel, que lhes seu precioso Filho deo. E entrando pela fortaleza, acudíram as mu-

F ii

Iheres assim descalças, e descabelladas como andavam, e os velhos, e meninos; e os prantos que faziam, e as lagrimas que até então derramáram, com que pediam misericordia ao Senhor, as convertêram em Ladainhas, e em louvores de tamanha mercê, com tantas mais lagrimas, e soluços por se verem livres, que quasi interrompiam, e per-

vertiam a ordem das Ladainhas.

Passado isto, se tornou o Capitão mór ás tranqueiras, e mandou enterrar alguns mortos dos nossos, que não passáram de vinte e sinco, e sez logo renovar, e repai-rar as taipas, e guaritas o mais depressa que pode ser, sem despirem as armas; porque se os inimigos os tornassem accommetter, os não achassem tão desbaratados como ficáram, porque quasi tudo estava razo. Mas elles pelo grande estrago que viram em os seus, ficáram tão cortados de medo do nosfo ferro, que desfizeram logo a liga, e os hospedes se foram pera suas terras, choran-do sua triste sorte, e desaventura; porque não houve aldea em todo o Malavar, em que não houvesse prantos, e lagrimas do fentimento daquella perda. E tanto que hum Mouro da povoação de Chomomba, que tinha vindo áquella guerra com quatro filhos, todos perdeo naquelle combate; e primeiro que se embarcasse, foi ter com Ade

## DEC. VII. LIV. VII. CAP. III. 85

Rajao, e lhe fez huma breve falla, em que o persuadio a ter sempre paz com os Portuguezes, apontando-lhe muitos bens que della resultavam, e os grandes damnos que da guerra com elles succediam; de que lhe não dava mais exemplo, que em si proprio, porque chegára alli de sua terra com quatro silhos, e se recolhia sem nenhum delles, porque todos lhe matáram os Portuguezes, e que visse bem o que seria nos mais. Todavia a terra sicou assim de guerra, que o Ade Rajao soi sustentado todo o inverno; mas não houve em todo elle cousa notavel, de que possamos fazer memoria, passando todo em assaltos de pouco momento.

### CAPITULO IV.

Do que mais aconteceo por todo este verão na Ethiopia, nas guerras que aquelle Emperador tinha com os Mouros, e com huns Castres chamados Gallas: e de algumas praticas que o Emperador teve com o Bispo sobre as cousas da nossa Religião Christã.

Poucos dias depois dos nossos chegados à Corte, sem o Bispo ter entrado em negocio algum, chegáram novas, que o Baxá do Turco com cento de cavallo, e quatrocentos de pé, que deixámos em Maquá,

çuá, fora caminhando pera Baroá; e que em hum passo tivera huma batalha com o Barnagais, em que o Turco lhe matára muita gente, e hum irmão do Capitão Isaac chamado Agaba, (que fora muitos annos Barnagais,) e que com esta vitoria chegára o Turco a Baroá, e se lhe despejára a terra. Juntamente com estas novas chegáram outras, que os Cafres Gallas eram entrados pelas Provincias do Emperador, principalmente pela de Balé, e que andavam fazendo grandes damnos, e destruições. (Nesta Provincia Balé tem os Abexins por suas escrituras, que o Apostolo, e Evangelista S. Mattheus andára prégando o Evangelho) Todas estas novas entristecêram muito a todos, e logo tratou o Emperador de acudir em pessoa aos Gallas, despedindo com mui-ta pressa o Capitão Isaac, dando-lhe bandeira de General da empreza contra os Turcos, e lhe mandou que fosse sazendo toda a gente que pudesse pelas terras por onde passasse, a fóra a que lhe elle deo.

E porque o Emperador tratava de se partir logo pera a Provincia de Balé, e era entrada de Junho, em que o inverno começa naquellas partes, assentou « que sosse a mada fua mulher, e o Bispo com os » Portuguezes, invernar na Provincia chamada Hojé, por ser fertilissima, e onde

## DEC. VII. LIV. VII. CAP. IV. 87

» o Bispo tinha bons Paços, e jardins fres» quissimos; mandando a hum dos seus prin» cipaes, que se chamava Adiaes (que an» dára com a Rainha velha no campo de
» D. Christovão da Gama) pera que corres» se com o Bispo, e mais Portuguezes em
» suas despezas, e ordinarias, e pera lhes
» fazerem aposentos, como sizeram, e sicá» ram alli grande parte do inverno, mui
» quietos, e bem provídos de todas as cou» sas. »

Partida a Rainha, e o Bispo, logo o Emperador se poz a caminho com todo seu campo, levando em sua companhia sós estes Portuguezes: Gaspar de Sousa de Lima, Gonçalo Soares Cardim, Antonio de Sam-paio, João Gonçalves, Diogo da Fonseca Leite do Porto, Francisco Nogueira, João Alonfo, natural de Toledo, e Lopo de Almança Gallego. E assim foi caminhando por humas campinas larguissimas, e chegáram a hum lago de agua falobra de feis leguas em circuito, que tem em si huma Ilha, em que está hum Mosteiro de Frades, onde estam enterrados muitos dos Emperadores pafsados. Dalli foi o Emperador caminhando pera a Provincia Hadiau, que era de Mouros, que estavam rebelados. São estas gentes barbarissimas, e cavalgam em cavallos, como Gallegos em osfo, e traz cada hum fin-

finco, seis jargunchos, ou azagaias, com que tiram de arremesso, e fazem tamanhos

tiros que espantáram os nossos.

O Emperador entrou por esta Provincia, e fez nos Mouros grandes cruezas, e destruições, e dalli se passou a huma terra, que se chama Gazé, mais pera o Sertão, onde affirmam os que lá foram, que havia huma estrada muito corrente pera Melinde. Aqui passou o Emperador tres mezes do inverno, muito temperado, e em Agosto se levantou, e tornou a voltar pera sua casa, por serem já os Casres Gallas recolhidos, e alguns que achou foram espeçados, e mortos, e de passagem foram dar em outro lago, que será de tres leguas, que traz grande quantidade de peixes; e dia da Degollação de S. João Baptista chegáram á Provincia de Hojé, onde estavam a Rainha, e o Bispo, que com todos os Portuguezes os sahio a receber com grandes sessas, e elle se recolheo em seus Paços, onde esteve alguns dias encerrado, descançando do traba-Îho da jornada. E posto que o Bispo fora sempre bem provido, mandou ElRey, de-pois que veio, que lhe dessem hum marco de ouro cada mez pera fua pessoa, e pera cada soldado, e criado seu huma onça, porção muito bastante pera a barateza da terra, em que correm por moeda humas barras de fer-

## DEC. VII. LIV. VII. CAP. IV. 89

ferro de hum palmo e meio de comprido, e dous dedos e meio de largo, e furadas por huma cabeça, por onde se penduram, e sete destas valem hum pardao de ouro, e se so nesta Provincia correm. Mas a moeda mais corrente, com que se compra tudo nas mais das Provincias do Sertão, he o sal, que todo he em pedra, e huma de hum palmo de comprido, e tres dedos de largo, val hum Drimi, e por duas destas compra hum soldado trigo, que lhe basta pera hum mez, e por huma, cevada pera a mula, e por outra, carne, que o sustenta huma semana, e quatro, sinco, seis gallinhas por outras, e os ovos oitenta, noventa, e huma grande quantidade de manteiga, e muitos limões, peixe, choupas, e vinho o mais caro, oito canadas a pedra, e assim todas as mais cousas desta sorte.

E tornando ao Emperador. Depois de descançar alguns dias, mandou chamar o Bispo, que soi acompanhado dos Padres, e dos Portuguezes; e depois de alguma pequena conversação, mandou o Emperador despejar todos, até os Padres; e sicando só com o Bispo, tratáram sobre cousas da Eseritura, em que o Emperador era muito lido, e o que passáram não se soube, mais que sahir-se o Bispo mui apaixonado, e dizer contra os Padres: Grande herege he es-

te

## 90 ASIA DE Diogo DE Couro

te homem, e assim se recolhêram, e em cafa daria o Bispo relação de tudo o que pasfáram. Depois disto mandou o Emperador convidar o Bispo pera ver a sua Missa, e estar a suas ceremonias; o que elle fez, levando todos os Portuguezes comfigo, e foi á Igreja, (que era do Orago de S. Jorge,) onde estiveram ao Officio, o Bispo sempre de giolhos, e os Portuguezes sempre em pé, por lho elle mandar aisim, e defender que não fizessem adoração alguma, nem mostras de devoção. O Emperador disse a Epistola, tendo sempre huma cortina diante, porque o não vissem; do que o Bispo sicou triste, e descontente, por entender que teria traba-lho em o trazer aos costumes da Igreja Romana; nem o Emperador estava satisfeito do Bispo por sua liberdade; e assim pouco, e pouco veio a tomar algum aborrecimento aos Portuguezes, sem quem não podia dar hum passo.

Aqui estiveram até á entrada de Outubro, fazendo o Bispo muito bem seu ossicio, e apertando com o Emperador sobreas cousas da Religião Christa, desenganan-

do-o que vivia errado, e herege.

Vendo todavia o Bispo a contumacia do Emperador, mandou publicar huma carta de excommunhão contra todos os Portuguezes que o servissem, pelo haver por scisma-

ti-

### DEC. VII. LIV. VII. CAP. IV. 91

tico, e maldito: do que se elle indignou tanto, que logo alevantou o campo, dizendo, que hia buscar os Turcos, ficando alli o Bispo com os que vieram com elle da India. O Emperador se passou ao lugar de Como, onde a Rainha sua mai se foi ver com elle, que havia muitos tempos que andava arrufada do filho por humas terras, que elle tinha tomado a hum Senhor chamado Xumo Cafalou, casado com huma irma da Rainha chamada Ithiezama, Senhora muito formosa, e que se prezava de fallar bem Portuguez, que andou sempre na companhia da irmã, no exercito de D. Christovão da Gama. Trazia a Rainha comfigo outro filho mais moço que o Emperador, chamado Minas, que havia de succeder no Reyno, por seu irmão não ter filhos. E todavia posto que o Emperador sez grande recebimento á māi, ella fe não quiz reconciliar com elle.

Aqui chegáram novas, que o Isaac, que o Emperador tinha despedido contra os Turcos, que estava em Baroá, alcançára huma grande vitoria de huma Senhora Moura chamada Gahoa. Este Isaac, depois que o Emperador o despedio contra os Turcos, foi ajuntando a gente que lhe pareceo necesfaria; e antes de chegar a Baroá, teve por novas, que hum sobrinho desta Senhora cha-

mado Habem Dilabo lhe entrára por suas terras com duzentos cavallos em companhia de alguns Turcos, que lhe o Baxá mandou, pelo que lhe foi necessario acudir lá; e encontrando-se com os inimigos, que traziam grande preza junto de hum formoso rio chamado Tagazé, e sentindo turvação em os seus, e que mostravam medo, desceo-se do cavallo, e tomando huma adarga, e dous dardos; disse aos seus « que quem o quizes-» se seguir o podia fazer, porque elle se » hia metter antre os inimigos. » E assim endireitou pera elles; e alguns Portuguezes, que foram em sua companhia, o foram seguindo, e o mesino fizeram todos os Abexins. E chegando o Isaac aos inimigos, disfe aos Turcos que hiam diante: « Ah per-» ros, hoje he dia, em que hei de tomar » satisfação da morte de meu irmão que ma-» tastes, ou tambem o haveis de fazer a » mim; mas sabei que vos hei de custar ca-» ro; » e despedindo os dardos, atraveslou alguns, e os nossos, que hiam a cavallo, romperam em os Turcos, acompanhados de alguns Abexins, e daquelle primeiro encontro derribáram dezoito de cavallo, em que entrou Habem Dilabo, Capitão da gente da Moura, de que atrás fallámos, e os mais fe puzeram em desbarato, deixando a preza nas mãos do Ifaac, que logo virou as ban-

## DEC. VII. LIV. VII. CAP. IV. 93

bandeiras contra as terras da Moura, que o esperou com muita gente. Mas como os Abexins hiam já com o medo perdido, logo a desbaratáram com morte da mor parte dos seus, e ella se foi fogindo pera Baroá, onde o Baxá a recebeo bem, e lhe prometteo ajuda, e vingança. O Isaac sicou senhoreando as terras, em que o deixaremos por

tornarmos ao Bispo.

Vendo elle o modo daquelle Emperador, determinou de mandar recado á India, pera o que se lhe offereceo hum Micer Bartholomeu Neapolitano, grande Medico, pera fazer aquella jornada por Zeilá, e levou por guia hum Mouro, que tinha alli sua mulher, e silhos, e por elle escreveo o Bispo ao Governador, e Patriarca tudo o que lhe tinha succedido. Chegado este homem a Zeilá, o descubrio o mesmo Mouro áquelle Rey, que o mandou levar diante de si, e o persuadio que se fizesse Mouro, offerecendolhe grandes partidos de terras, e honras, que elle engeitou como Catholico Christão que era: pelo que lhe mandou ElRey cortar a cabeça, fazendo sua ditosa alma outra mui differente viagem, da que elle commet-tia, que foi ir-se apresentar diante de Deos, banhada no fresco sangue, sinal, e prenda de seu glorioso martyrio. O Mouro depois que commetteo esta maldade, tornou-se pe-

ra

ra onde o Bispo estava; e tomando a mulher, e silhos em muito segredo, os levou pera Zeilá.

### CAPITULO V.

De como deo huma gravissima enfermidade nos Turcos, de que morrêram todos: e de como o Bispo tratou de se partir pera a India pelas poucas esperanças que tinha da conversão daquelle Emperador: e de como se deixou sicar a rogo dos Portuguezes.

Eixámos atrás no ultimo Capitulo do V. Livro as cousas da Ethiopia no cunhado do Baxá do Turco, desembarcado em Maçuá, com aquelle foccorro, com que se foi logo ajuntar ao cunhado, que deixámos em Baroá, com aquella vitoria que alcançou do Barnagais, com que ficou tão foberbo, que determinou de passar adiante a buscar o Emperador; e se o fizera, sem dúvida fe fenhoreára de todo aquelle Imperio, e que se acabáram os nossos que lá andavam, e as esperanças daquella Christandade. Mas como Deos nosso Senhor parece que a tem guardada pera ainda a metter debaixo do gremio de sua Igreja Catholica, e que os tenros filhos dos Portuguezes (que passavam de mil e duzentos) não viessem a

## DEC. VII. LIV. VII. CAP. V. 95

ser Janissaros do Turco, antes se fossem sustentando com o leite da Fé, permittio que a soberba, e intentos do Baxá se acabassem de todo; e soi desta maneira.

Atrás démos conta no Capitulo VII. do IV. Livro, como aquella Senhora Moura chamada Gahoa, que o Barnagais desbaratou, ficou de todo quebrada, e sem remedio, pelo que houve seu conselho a se valer do Baxá do Turco, e pedir-lhe favor, e ajuda, como fez, promettendo-lhe ella grandes thesouros, affirmando-lhe, que em huma Villa sua tinha enterrado huma gran-de somma de ouro, com que se podia fa-zer a despeza da conquista daquelle Imperio. O Baxá movido, e levado da cubiça de tanto ouro, se lhe offereceo a mettella de posfe das suas terras, pera onde logo se fez prestes, elhe pedio pessoas, que sabiam do thesouro, pera o encaminharem; porque por se não fiar della, a deixou na fortaleza em guarda de quinhentos Turcos, e elle com toda a mais gente se poz a caminho. E porque havia de passar pelas terras de huns Ca-fres muito bellicosos, lhes mandou diante recado, que lhe não impedissem a passagem, porque não queria com elles fenão paz, e amizade, o que lhes elles acceitáram; e chegando ás terras da Moura, achou o Baxá o thesouro que hia buscar. E como isto era

em Abril, que o Sol hia pera o Tropico de Cancro, e os raios começáram a escal-dar a terra, e com isso os Turcos por natureza comilões, e desarranjados em tudo, mettéram-se naquellas carnes, e leites, de que a terra era muito abastada, e abundante, de sorte que deram nelles as febres tão rijas, que em tres dias os matava, e em poucos morrêram mais de quinhentos delles, com o que o Baxá se vio tão assombrado, que se poz em fogida, indo já tocado de mal contagioso, e todos os seus, que pelos caminhos lhe foram ficando poucos, e poucos ás sombras das arvores, on-de se desciam, e aspiravam, e os cavallos hiam fogindo por esses desertos, como desatinados. E chegou o mal a tanto, que de todos não ficáram com o Baxá mais de cem Turcos, e esses que pareciam mortos. Pelo que receando-se que se tornasse pela terra dos Cafres, o matassem pelo roubar, deo volta pera o caminho de Suaquem, aonde chegou mal, e com muito poucos. Estas novas chegáram a Baroá ao cunhado do Baxá, que lhas deo hum peão, que pera lá foi fogindo; e poz-lhe isto tão grande medo, que largando tudo, se acolhêram todos com o que puderam levar de mão, deixando toda a artilheria, munições, e thesouros que tinham, que eram muitos; e como hiam fem

# DEC. VII. LIV. VII. CAP. V. 97

fem ordem, deram nelles os da terra, e mettêram todos á espada, sem escapar mais que o Capitão em hum cavallo ruço muito formoso; e foi o despojo, e riqueza tanta, que se assirma passar de tres milhões de ouro; e dizem que huma mulher Abexim, indo por hum caminho, achára huma azemala solta, que ficou da companhia dos Tur-cos, e tinha dous alforges grandes, hum cheio de ouro, e outro de prata, e huma Cabaya carmesim forrada de martas, e huma elpada com toda sua guarnição de prata; e que assim como estava a dera a hum peregrino, que a levou ao Barnagais, e que tomára ella o ouro, e as peças, e a prata toda dera ao peregrino. Os da terra acháram muito ouro pelas cintas dos mortos, que ha-via pelos campos; e hum Frade Abexim passando hum rio pequeno a váo, deo com os pés em hum caldeirão, que estava cheio de ouro, quanto elle podia alevantar.

Com esta mercê de Deos tão grande tornáram as cousas daquelle Reyno a melhor estado: e esta era a gente sem nome, que os Aurispices disseram ao Emperador que havia de desbaratar os Turcos; mas na verdade não soi senão a poderosa mão de Deos, que pelas orações do Bispo, e mais Religiosos quiz elle atalhar a tantos damnos,

quantos se esperavam. Couto. Tom, IV. P. 11.

Estas novas chegáram á Corte, com o que houve grandes festas, e o Bispo, e Padres offerecéram ao altissimo Deos solemnes sacrificios, e orações por tão grande mercê. E como o Bispo andava muito descontente do Emperador, vendo agora os caminhos desimpedidos, e o pouco fruito que fazia naquella terra, tratou de se partir pera a India, porque havia que sem dúvida lhe mandaria o Governador navios, como lhe tinha promettido: queixando-se publicamente de Gaspar de Sousa, Capitão dos Portuguezes, entendendo que por sua culpa deixava o Em-perador de se fazer Catholico; ou ao menos se lho não estorvava, não achava o Bispo nelle a ajuda que queria. E querendo pôr em effeito esta sua ida, acudiram os principaes Portuguezes de todos, e estes foram Gonçalo Ferreira, Simão do Soveral, Christovão Nunes, Antonio Vaz, Juzarte Madeira, João Gonçalves, Jorge Nogueira, Pero Leão, e todos se lhe lançáram aos pés, e lhe pediram com muitas lagrimas que os não defamparasse, porque estavam com suas mulheres, e filhos, e suas familias, e ficariam todos (se se elle fosse) arriscados a perderem as almas, e apostatarem; e que ainda que não fizera naquella terra mais, que sustentar aquella pequena Christandade, havia de haver por bem empregado seu trabalho.

# DEC. VII. LIV. VII. CAP. V. 99

Tantas cousas lhe disseram sobre isto, e tantos protestos lhe fizeram, que o movêram a compaixão, e desistio da jornada. Ainda que todavia de enfadado do Emperador, determinou de se apartar delle, e se foi pera o lugar do Decomo, onde Pero Leão o levou, e fez á sua custa huma devota Igreja em huma rócha viva, que o Bispo benzeo, e dedicou ao Apostolo S. Pedro, onde concorriam todos os Catholicos aos Domingos, e Santos a ouvir Missa, e á doutrina, e de muito longe vinham alguns naturaes Catholicos com seus presentes ao Bispo, que pela devoção, que via nelles, havia por bem empregada sua estada; e andava com isto tão consolado que estava determinado de se deixar alli ficar toda fua vida: pelo que começou a ordenar casas pera seu recolhimento, e não andar mais inquieto. Aqui o deixaremos por hum pouco.

### CAPITULO VI.

Do que aconteceo a D. Alvaro da Silveira no Estreito: e das cousas que mais succedêram na Ethiopia: e das guerras que se levantáram, em que o Emperador foi morto: e do que mais succedeo no Imperio.

I E necessario continuarmos com D. Al-🗖 varo da Silveira, que deixámos partido de Damão, no Capitulo VII. do VI. Livro, porque parece que nos hiamos já descuidando delle; mas não pode ser menos pelas muitas cousas que succedêram. Partido este Capitão de Damão, (como atrás temos dito, ) foi atravessando o golfo com tempo tão rijo, que se abrio a fusta de Sebastião de Sousa de Abreu, a quem D. Alvaro acudio, e lhe tomou a gente, e a fusta com os marinheiros tornou a voltar pera Goa. A mais Armada foi seguindo seu caminho até haver vista da costa de Arabia, e de longo della foi demandar a boca do Estreito, por onde entrou; e de algumas gelvas, que os navios de remo tomáram, foube o Capitão mór que no porto de Mo-cá ficavam quatro galés, que eram as que o Cafár tinha pera fahir fóra do Estreito ás prezas, e que estavam já em o Canal pres-tes, e negociadas pera fazer viagem. Sa-

### DEC. VII. LIV. VII. CAP. VI. 101

- Sabidas estas novas, mandou D. Alvaro da Silveira chamar os Capitaes a conselho, e lhes mostrou o regimento do Viso-Rey, em que lhe mandava, que trabalhasse por queimar aquellas galés, ainda que estivessem varadas, e que fosse necessario entrar naquelle porto. E depois de se praticar sobre isso, e se apontarem os inconvenientes que havia, se assentou, que se cumprisse o regimento, e que entrassem a pelejar com as galés; porque segundo a informação dos das gelvas, o poderiam fazer muito facilmente, porque traziam Pilotos daquelles Canaes. E ainda foram alguns de parecer, que tomando as galés, fossem desembarcar naquella Cidade, e lhe puzessem fogo, porque pela informação que della tinham, não havia nella poder pera lho defenderem.

Assentado isto, fizeram-se todos preses, e foram demandar o porto de Mocá, aonde chegáram com alguns navios menos, por se apartarem com temporaes, que ordinariamente se acham dentro naquelle Estreito; e sem embargo disso, determinou D. Alvaro da Silveira de entrar logo os Canaes, e pera isso se mudou com toda a gente dos galeões aos navios de remo, e batéis, e soi passando por todas aquellas voltas, baixos, e restingas. E indo já no meio á vista das gales, que estavam bem dentro, lhe atiráram

ellas algumas bombardadas, com que lhes desapparelháram alguns navios, e no seu lhe feríram alguns homens, e matáram sinco, ou seis marinheiros. E vendo D. Alvaro da Silveira o modo em que as galés estavam, e que não podiam ser commettidas senão pela proa, e com os navios a fio pela estreiteza dos Canaes, receando-se que o desbaratassem de todo, primeiro que chegasse a ellas, tornou a voltar pera fóra, e foi surgir junto dos galeões. É vendo que alli não tinha que fazer, determinou de ir esperar as náos de Meca fóra das portas do Estreito, porque andar por dentro delle era perigoso, e levou logo ancora, e foi-se sahindo pera a boca do Estreito, e despedio os navios de Alvaro Pires de Tavora, Fernão Farto, e Gil de Goes, e lhes deo a cada hum feu Abexim, que lhe o Viso-Rey D. Constantino entregou em Damão, pera que os deitassem em Maçuá com cartas pera o Bispo, e pera o Emperador do Preste, e lhes deo por regimento, que se tornassem a ajuntar com elle fóra das portas do Estreito, onde havia de estar até todo o mez de Março.

Partidos estes navios, sahio-se a Armada pera sóra do Estreito, e elles foram atravessando até a costa do Abexim, e chegáram a Maçuá, onde sem impedimento deitáram os Abexins, e tornáram a voltar pera D.

Al-

## DEC. VII. LIV. VII. CAP. VI. 103

Alvaro da Silveira, que esteve naquella paragem até quinze de Abril, sem lhe ir não alguma cahir nas mãos; e fendo o tempo gastado, deram á véla pera Mascate; e antes de chegarem ao Cabo de Rosalgate lhes deo hum tempo tão rijo, que lhes foi forçado correrem em poppa com muito risco, e perigo: e o navio de Alvaro Pires de Tavora, ou fosse por culpa do seu Piloto, ou por mais não poder, foi correndo tão largo com o vento, (que era Ponente,) que em poucos dias foi haver vista da costa da India antre Chaul, e Dabul, já meado Maio, e dalli foi tomar Goa. Os mais navios foram soffrendo mais os mares, e correndo com menos véla; e depois que a tormenta ceffou, acháram-se do Cabo de Rosalgate pera dentro, e foram tomar Mascate, onde a Armada se desapparelhou, e o Capitão mór se aposentou em terra, e ordenou mezas aos soldados, e lhes sez pagas, porque pera tudo lhe mandou D. Antão de Noronha, que estava por Capitão em Ormuz, muito dinheiro.

Agora daremos razão das cousas succedidas na Abassia, por nos não sahirmos dellas, já que as temos antre mãos. Neste Capitulo atrás deixámos o Bispo na terra do Decomo, na sua quietação, que lhe não durou muito tempo, porque logo chegáram

no-

novas mui apressadas, que o Rey dos Malasaes (Mouro, que vizinhava com as terras do Emperador) tinha mandado hum bom exercito com hum Capitão feu a lhe conquiftar as terras de suas fronteiras, e que vinha com tenção de vir buscar o Emperador, que estava na Provincia de Hojé, e dar-lhe ba-talha; o que metteo os nossos em tamanha revolta, que acudíram ao Bispo, e o leváram pera lugares seguros, e depois foram buscar o Emperador, que estava na Provincia de Hojé pera o acompanharem, porque souberam que se fazia prestes pera ir buscar os Mouros. E vendo os nossos o pouco poder que tinha, pelo ter espalhado pelas Provincias, lhe aconfelháram, que se recolhesse a algumas serras fortes, até lhe acudirem feus vassallos, o que elle não quiz fazer, antes com o poder que se lhe ajuntou, soi buscar os inimigos, de quem daremos agora relação.

Este Rey de Malasaes, que era Mouro, sempre soi inimigo dos Abexins, e seus antepassados tiveram com aquelles Emperadores contínua guerra; e vendo agora este aquelle Imperio tão perdido, e fraco por causa das guerras tão contínuas, que havia tantos annos tinha, determinou de o mandar conquistar. E pera isto despedio os exercitos, que atrás dissemos, que entráram pelas fronteiras

da-

### DEC. VII. LIV. VII. CAP. VI. 105

daquelle Imperio, onde o Emperador tinha Abiticon Malahamal com muita gente de cavallo, que vendo o grosso poder do inimigo, se lhe desviou, por se não atrever a pegar com elle, e os inimigos foram entrando pelas terras, e senhoreando tudo sem con-

tradicção alguma.

O Abiticon como era sagaz, e grande cavalleiro, tanto que vio os Capitaes dos Malasaes entrados pelas Provincias com tamanho poder, entendendo que aquelle Rey ficava no Reyno com pouco poder, e descuidado de lhe poder succeder desgraça alguma, ajuntando a mais gente que pode, entrou como hum raio pelo Reyno do ini-migo, e o foi buscar á sua Cidade; e tomando-o de fobresalto, o houve ás mãos, e o matou, e fez nos seus grandes cruezas, mettendo a terra a ferro, e a fogo, e assim se recolheo carregado de despojos. E como isto era muito distante, não puderam chegar estas novas ao Emperador, antes de se ver com os inimigos; porque como hia com aquelle impeto, chegou á vista delles, e assentou seu campo no melhor sitio que achou, e começou a haver antre elles escaramuças, em que se assinaláram os nossos Portuguezes de cavallo, que eram Gonçalo Ferreira, Simão do Soveral, Affonso de França Moniz, Luiz Pardo, Diogo Pimen-

ta, Antonio Vaz, Alvaro Fernandes, Chriftovão Nunes, Juzarte Madeira, Alvaro da Costa de Covilhã, Pero Leão, Gaspar de Sousa. E os de pé foram Luiz Custodio, Cosmo Correa, Fernão Sangane, Fidalgo Gallego, Jorge Nogueira, Diogo Rodrigues, Gaspar Fernandes, Antonio Pires, Manoel Pereira, Antonio de Sampaio, Gonçalo de Moraes, Antonio Martins, Alvaro Dias, Jorge Capado, Mathias de Salaman-

ca, e Gaspar Bautista.

Os Capitaes principaes, que estavam com o Emperador, eram Xumo Cafalou, Gradeho Cafo, Honão, Hobidilifai, Mochael Ase, Jorges Ase, Ahaique Colo, e Choge Cata, cunhado do Emperador, que como estava determinado de dar batalha aos inimigos, e não gastar o tempo em escaramuças, mandou fazer todos prestes, e tomou os Portuguezes apar de si. E quinta feira de Endoenças pela manhã, que foi aos vinte e tres de Março da era de mil quinhentos fincoenta e nove, fahio de seus exercitos com suas bandeiras desenroladas, e foi demandar os inimigos, que tambem já estavam em campo; e o primeiro que rompeo nelles foi Gonçalo de Moraes, que se adiantou com huma lança de fogo, com que se metteo antre os inimigos, onde se dessez, e abrazou a muitos; mas elle foi derribado 6 :05 com

## DEC. VII. LIV. VII. CAP. VI. 107

com hum tiro de arremesso. O Emperador também rompeo em os Mouros, nos dian-

teiros, cercado dos nosfos.

Mas quiz a desaventura que com os estouros das espingardas se espantasse o seu cavallo de feição, que sem dar pelo freio, se foi metter no meio dos Mouros, onde o Emperador foi alanceado, e morto. Os nosfos o foram seguindo até se misturarem com os Mouros, onde fizeram maravilhas nas armas, matando, e espedaçando a quantos acháram diante, como se foram leoes serozes; mas como as novas da morte do Emperador se espalháram pelo exercito, descorçoando os Abexins, le puzeram logo em desbarato, ficando só os Portuguezes baralhados com os inimigos em huma batalha muito cruel, acompanhados tambem de alguns dos Capitães Abexins, que como víram o seu Emperador morto, não se quizeram salvar. Mas como os nossos eram tão poucos, e os inimigos andavam já senhores do campo, e com a mão folgada com a morte do Emperador, carregáram fobre elles, e com perda da mór parte ficáram fenhores do campo; e alguns dos nossos, que puderam escapar, se acolhêram pera onde estava o Bispo, e com elle se foram a partes seguras. Alcançada a vitoria, pera mais se gloriarem os Mouros della, cortáram a

cabeça ao Emperador, e aos nossos, e as mandáram ao seu Rey, não sabendo que tambem estava já sem ella. E sem sazerem detença alguma, foram passando pera a Provincia de Hojé, onde a Rainha estava com seu filho Minas, pera os haverem ás mãos; mas ella tendo primeiro a triste nova, se recolheo a huma serra forte, e os inimigos chegáram aos seus Paços, os derribáram, abrazáram, e destruíram a terra, deixandofe ficar nella devagar, como senhores de tudo. Os Abexins, que escapáram da batalha, sabendo logo como os inimigos eram passados pera Hojé, ajuntando-se hum corpo delles, acudíram ao campo, e leváram o corpo do Emperador, e lhe foram dar sepultura. Os corpos dos noslos ficáram no campo, e dalli a tres mezes os acháram hum Alvaro Fernandes, e Antonio de Goes, inteiros, e fem corrupção alguma, fómente lhes faltava o membro genital, que lhes cortáram os Mouros, ou Cafres.

Neste tempo estava o Padre Reitor da Companhia quatro jornadas de Baroá, e o Padre Gualtamas, e com elles Francisco Dias Machado, Antonio Lopes da Silveira, e Pero Dorta de Oliveira, que foram esperar o Patriarca, cuidando que viesse pera o receberem, e acompanharem, e alli foram ter com elles os tres Abexins, que atrás disse-

### DEC. VII. LIV. VII. CAP. VI. 109

mos, que os navios deitáram em Maçoá, e lhes deram as cartas do Viso-Rey D. Constantino pera o Bispo, e souberam todas as novas da India, e de como o Patriarca sicava em Goa. Com estas novas voltáram pera o Bispo, que acháram em casa de hum Portuguez natural do Crato, que se chamava Vasco Pires do Crato, que foi da Condessa velha, mulher do Conde da Vidigueira D. Francisco da Gama, que o recolheo, indo elle sogindo do desbarato do Emperador,) que os agazalhou. E sabendo o Bispo não vir o Patriarca, sicou muito desconsolado, e deixou-se sicar naquella parte até ver em que paravam as cousas daquelle Imperio.

### CAPITULO VII.

De como os Turcos foram sobre a fortaleza de Baharem, e lhe puzeram cerco: e da Armada que D. Antão de Noronha lhe mandou de soccorro: e de como avisou D. Alvaro da Silveira pera que a soccorresse.

Uitas vezes temos dito pelo decurso de nossas Decadas, do muito que o Turco desejava de se fazer Senhor de todos os portos da Arabia da banda do Estreito Persico; e como os seus lhe entendiam este desejo, huns se lhe offereciam pera huma cousa, e outros pera outra; mas tudo se lhe desego.

desarmava em vão; porque das emprezas que commettêram, sempre sahíram escalavrados das nossas mãos. Agora este verão, em que andamos, se lhe foi offerecer hum Capitão, que foi de Lacá, Turco de nação, pera lhe tomar a fortaleza de Baharem, que era a principal da costa da Arabia, tirando Baçorá, e a quem elles desejavam mais que todas, por ficar mais vizinha á Ilha de Órmuz, em que elle tinha os olhos. E fez-lhe este Turco a cousa tão facil, que lhe accei-tou o Turco os offerecimentos, e mandou ao Baxá de Baçorá que lhe negociasse as cousas necessarias pera aquella jornada : o que elle fez muito bem, e lhe deo duas galés, e setenta terradas, e terranquins, e hum bargantim de dez bancos, em cujas vasilhas embarcou mil e duzentos Turcos, e Janissaros, e muitos mantimentos, e munições, e petrechos de guerra; e se lhe ajuntou mais pera o acompanhar nesta jornada Mir Soltão Ali, Parseo de nação, Capitão que soi de Catifa, que escandalizado de alguns aggravos que teve do Xá, cujo vassallo era, se passou pera o Turco, e pelo desservir se quiz achar neste feito, porque tambem era em damno do Estado da Persia, tudo o que por aquelle Reyno fe conquistasse. Chegada esta Armada a Baharem, lan-

Chegada esta Armada a Baharem, lançáram os Turcos toda a gente em terra, e

plan-

#### DEC. VII. LIV. VII. CAP. VII. III

plantáram suas estancias ao redor da fortaleza, e as guarnecêram de artilheria muito grossa pera a bateria, que determinavam dar. Era Guazil de Baharem Rax Morado, (casado com huma filha de Rax Nordin Guazil de Ormuz,) homem Parseo muito prudente, grande Capitão, e o melhor homem de cavallo que havia em toda Persia, que tanto que teve vista da Armada, recolheo dentro na fortaleza todos os mantimentos que na terra havia, e quatrocentos homens etcolhidos, com quatro, ou finco Portugue-zes criados de D. Antão de Noronha Capitão de Ormuz, que alli estavam fazendo seus negocios: antre estes entrava Henrique de Mello, que hoje vive, e he Capitão do Castello de Pangim, e Antonio de Campos, neto da boa velha de Dio, Isabel Fernandes; e assim despedio logo o Guazil huma terrada muito ligeira com cartas pera ElRey de Ormuz, e pera o Capitão, em que lhes dava conta do negocio, e lhes pedia o soccorressem, ficando-se fortificando o melhor que pode: pera o que teve pouco tempo, porque os Turcos logo começáram a dar grandes baterias, com que fizeram algumas ruinas pelos altos dos muros, que logo foram repairados dos de dentro, que tambem lhes responderam com suas salvas, de que elles recebêram bem de damno.

Ven-

### 112 ASIA DE Diogo DE Couto

Vendo os Turcos que os muros eram fortes, e que os de dentro se defendiam tão bem, e os tratavam mal, tratáram de entulhar a cava, que cercava a fortaleza, pera a commetterem por assalto, pera o que começáram a fazer ruas por baixo do chão, pera os officiaes poderem trabalhar, o que lhes custou muito caro, e muito trabalho, porque era toda aquella parte de arêa, que lhe fogia, e acudiam-lhe com grandes repairos pera sustentar as paredes da rua, porque não arrunhassem. E em quanto estão occupados nesta obra, daremos razão do recado que chegou a Ormuz, e do que fez o Ca-

pitão.

Dadas as cartas a ElRey, e ao Capitão D. Antão de Noronha, logo começáram a preparar gente, e a armar navios, que logo se puzeram dez no mar, alguns dos da companhia de D. Alvaro da Silveira, que alli foram invernar, de que eram Capitaes Gil de Goes, Diogo Ferreira, Collaço do Principe D. João, e hum foão de Mello, e os mais que alli havia da obrigação da fortaleza, e de todos fez Capitão mór D. João de Noronha seu sobrinho, irmão de D. Antonio de Noronha Capitão de Cochim. Os mais eram João de Quadros, e hum mance-bo Fidalgo do appellido dos Mellos, irmão do outro assima, e Jeronymo de Sousa, com quem

## DEC. VII. LIV. VII. CAP. VII. 113

quem se embarcáram por parentes. Alexanadre de Sousa, que soi Capitão de Chaul, e Francisco de Sousa Tavares o manco, que hoje vive em Aveiro, e outros, que D. Antão de Noronha despedio muito apressadamente, mui bem apercebidos de gente, munições, e mantimentos. E ao despedir o D. João seu sobrinho, que hia por Capitão mori, o apartou, e lhe disse « que se lem-» brasse que era filho de hum Clerigo, e » que não tinha mais honra que aquella, » que por seu braço ganhasse; que elle lhe » dava pera isso aquella empreza, que era » das honradas da India; que fosse, e lhe » tomasse, ou queimasse aquellas galés, ou morresse, e perdesse sobre isso todos aquel-» les navios, porque naquillo estava ser mui-» to honrado, ou muito abatido; e que » queimando as galés, se deixasse sicar com » os navios guardando a Ilha, porque os » Turcos fe não fahissem della, porque lo-» go apôs elle feria lá D. Alvaro da Silvei-» ra com toda fua Armada.»

Embarcado D. João de Noronha, despedio D. Antão de Noronha huma embarcação ligeira com huma carta pera D. Alvaro da Silveira, em que lhe dava conta daquelle negocio, e lhe pedia « se apreson fasse, e acudisse áquelle seito, porque se ria grande perda, e quebra do Estado ga-Couto. Tom. IV. P. 11. H

» nharem os Turcos aquella fortaleza; e que » se viera a buscar galés, alli as tinha, em » parte que lhe não podiam escapar; e que » le fe pejasse de vir a Ormuz, (porque es-» tavam quebrados, ) ou não tivesse gosto » disso, que fosse á Ilha de Angão, e que » lá lhe mandaria todos os provimentos, e » dinheiro que lhe fosse necessario pera a » Armada. » D. Alvaro da Silveira entendendo a importancia do negocio, lhe respondeo « que logo se partia pera Angão, por lhe » parecer assim melhor; porque se tomasse » Ormuz, feria muito grande trabalho tor-» nar a recolher os foldados, e que mandaf-» se os provimentos pera a Armada, porque » se não detivesse em esperar por elles. » Com este recado despedio logo D. Antão de Noronha a Francisco Jacome, Escrivão da fazenda, com dinheiro, arroz, manteigas, biscouto, peixe, munições, plouros, e todas as mais cousas em abastança. E não tardou muito que não chegasse D. Alvaro da Silveira com os mais navios de remo, e a caravela de Pero Peixoto da Silva, e tomando os provimentos, deo á véla pera Baharem; e em quanto lá não chega, tornemos a D. João de Noronha, que deixámos partido de Ormuz, pera darmos conta do que lhe aconteceo nesta jornada.

#### CAPITULO VIII.

Do que aconteceo a D. João de Noronha até Baharem: e de como as galés lhe corrêram: e do risco em que os nossos navios se viram de ser tomados: e de como D. Alvaro da Silveira chegou a Baharem, e tomou as galés, e cercou os Turcos na Ilha.

D Artido D. João de Noronha de Ormuz, I foi seguindo sua jornada até a Ilha Samaim duas leguas de Baharem, onde se deixou ficar esperando por hum navio, que lhe ficava atrás, que era de hum daquelles dous irmãos, os Mellos, que partio depois delle, e ao outro dia foi demandar Baharem, cuidando que a nossa Armada estava já lá; (porque quiz a pouca dita de D. João que assim succedesse pera perder huma tamanha honra) e chegando á vista da Ilha, vendo os que estavam nas galés aquelle navio só, sahíram apôs elle como hum trovão, e elle lhes foi fogindo pera a banda da Ilha Samaim, onde os nossos estavam como em emboscada. D. João de Noronha, que estava com os mais navios surto da outra banda da Ilha, vendo por sima da Ilha os pennões das duas galés, com grande alvoroço de todos tomáram as armas, e lhes sahiram H ii

ao encontro com o remo em punho, mui furiosa, e determinadamente. Os Turcos dando de rosto com os navios, e como vinham determinados com aquella pressa, e de parte, de que se elles não temiam, viráram, e foram-se recolhendo pera Baharem, e os nossos apôs elles atropelando-os bem. Mas como ellas levavam a vantagem de quem foge, e eram muito ligeiras, fahiram-se delles, e chegando a Baharem, furgíram no seu porto. O que visto por D. João de Noronha, surgio hum pouco affastado, e alli tomou conselho com os Capitaes sobre o que faria; e foram a mór parte delles de parecer, que esperassem pela manha, (porque hia já anoitecendo, ) é que as fossem commetter; o que elle fez, deixando-se ficar alli toda a noite: no que se perdeo como mancebo sem experiencia; porque se quando foi feguindo as galés as abalroára logo em ellas furgindo, fem dúvida as tomára; porque levavam os Turcos tamanho medo, que em surgindo, se baldeáram em terra, deixando as galés como perdidas. E a perda de huma tão honrada occasião não se póde lançar á conta da fortuna, senão ao que ella disse naquella fabula, que se della conta, quando acordou hum menino, que dormia fobre a borda de hum poço, que não queria que cahisse em baixo, porque lhe não

### DEC. VII. LIV. VII. CAP. VIII. 117

não puzessem a ella a culpa, sendo toda da ignorancia do menino. Ém fim, tornando aos nosfos, que deixámos furtos esperando pela manha, que tanto que veio mostrando seus dourados raios, víram vir as galés a elles; porque o Baxá vendo o termo que os nosfos fizeram em se deixarem ficar, entendendo ser receio, mandou metter em cada galé cento e sincoenta Turcos, e lhes mandou que fossem pelejar com os nossos navios. D. João de Noronha em vendo as galés, estando já em armas, perguntou aos Capitaes o que faria? Alguns lhe disseram, que o bom feria irem-se retrahindo, porque as galés na pressa que traziam, mostravam vir mui guarnecidas. E outros foram de parecer, que se lhes fossem sahindo, como que fogiam dellas; e que como as tivessem alongadas de Baharem, pelejassem com ellas, onde não fossem vistas da terra, por não ferem soccorridas pelas terradas. Este parecer acceitou mais D. João de Noronha, e assim se foi recolhendo com todos os seus navios juntos, e elles mui prestes pera pelejarem, quando fosse tempo.

As galés vendo ir os navios daquella maneira, apertáram mais o remo, e os foram feguindo, e esbombardeando pera embaraçar os marinheiros; e não lhes fahio em vão este desenho, porque como as peças de proa

eram

eram Esperas, e Salvagens, hiam os pelouros dar antre os nossos navios; o que foi em alguns cousa de tamanho medo, que começáram a dar á véla, e a defmandar-fe. O que visto pelos mais, que hiam alli muitos amigos de ganhar honra, vendo-se sós, tambem se foram recolhendo por onde cada hum mais pode. E só João de Quadros, como homem prático naquelle Estreito, se foi desviando dos mais navios; e tomando outro rumo, se lançou pera a banda de Catifa. As galés foram seguindo as mais fustas tão rijamente, que foi forçado aos nossos alijarem ao mar tudo o que puderam, pera ficarem mais leves, e ligeiros. E todavia a galé Capitânia, que era muito ligeira, foi alcançando a fusta de Diogo Ferreira Vellez, que era mais pezada que as outras, com quem hia embarcado por foldado D. João de Castellobranco; e tanto a entrou, que lhe ficou debaixo da appellação. Os Turcos com o defejo de os tomarem vivos a todos, não os quizeram metter no fundo, e lhes disseram em Italiano, que não houvessem medo, e que se entregassem, que os tratariam muito bem. E dizendo-lhe elles que si, se foi á galé, desviando pela não metter no fundo. Diogo Ferreira, e D. João de Castello-branco, que eram homens de mais animo, e estavam com as armas nas mãos pera pelejar,

ven-

## DEC. VII. LIV. VII. CAP. VIII. 119

vendo desviar a galé, foram mettendo de ló por ella lhes ficar a gilavento; e como levavam posta huma varredeira por baixo da vela, pera andarem mais, a fizeram molhar, promettendo aos marinheiros muito dinheiro, que trabalháram muito bem; e indo-se já sahindo da galé, e tornando ella a preparar apôs elles, que hiam mui negociados, vendo pela proa hum baixo, por se desviarem da galé, endireitáram com elle, e foram assim á véla varando por sima. É quiz Deos nosso Senhor que aquella parte por onde tomáram fosse o mais alto delle, e de arêa; e roçando ainda a quilha por elle, foi passando á outra parte até darem em fundo, ficando muito alongados da galé, que como hia com aquella furia, foi tambem roçando pelo baixo apôs a fusta, e esteve de todo perdida nelle, e tornou a virar com muito trabalho, ficando-lhe a fusta da outra parte tão longe, que pera a ir buscar lhe era necessario rodear todo o baixo, que era mui grande, pelo que foi voltando pera a costa de Catisa, onde encontrou com a susta de João de Quadros, que cuidava estar já livre das galés; e em a vendo, deo á véla, e lhe foi fogindo tudo o que pode; mas como a galé (que era a Capitânia) era muito ligeira, a foi entrando, e calcanhando tanto, que lhe foi forçado alijar ao mar tudo o que

que levava, até os berços, e falcão; e ainda assim não pudera escapar, se senão reco-Ihêra a outra restinga, como fez Diogo Ferreira Vellez, porque aquelle Estreito he todo cheio dellas, e de baixos, e assim escapou á galé, que com medo de dar em fecco se foi desviando. Durou esta pressa até a noite, em que as galés se recolhêram pera Baharem, e os nossos foram até a Ilha de Caes, onde se ajuntáram, e deixáram ficar até vir recado de Ormuz, que como lá chegou del-te successo, ficou D. Antão de Noronha em extremo apaixonado contra D. João de Noronha seu sobrinho por perder as galés por seu descuido. E estando elles aqui em Caes, foi ter com elles D. Alvaro da Silveira; e fabendo o fuccesso das galés, o sentio muito pelo credito do Estado; mas por outra parte não lhe pezou, porque havia que aquella boa ventura se guardava pera elle.

E tomando todos os navios comfigo, foi surgir na Ilha das Romans, que está defronte de Catisa hum tiro de espingarda. Isto foi ardil seu, porque em Angão foi avistado, que os Turcos esperavam por mais terradas, e gente de Baçorá. Pelo que lhe pareceo melhor tomar tanto dentro, que vendo-o os Turcos vir da banda de Baçorá, cuidassem que eram as embarcações que esperavam, e os tomaria assim descuidados.

Da-

#### DEC. VII. LIV. VII. CAP. VIII. 121

Daqui da Ilha das Romans se fez D. Alvaro da Silveira á véla, hum dia de grande cerração, e foi demandar Baharem, sem serem vistos, por razão do nevoeiro; e chegando as galés, que estavam bem descuidadas, logo lhe poz as proas com todos os navios; e o primeiro que se lançou em huma das gales foi Rafael Gomes Viegas, filho de Galvão Viegas, Alcaide mór da Cidade de Goa. Entrados os nossos, acháram poucos nas galés, que foram logo mortos, e ellas tomadas, e D. Alvaro da Silveira as mandou logo tirar pera fóra, e com ellas foi surgir defronte da fortaleza, que salvou com toda a artilheria, e depois o fez ao arraial dos Turcos, onde lançáram muitos pelouros, que lhes fizeram muito damno. O Baxá conhecendo as galés, e vendo-as perdidas, esbravejava de pezar de seu descuido, e logo se houve por perdido, porque bem entendia que aquella Armada lhes havia de impedir, e tomar todos os foccorros que lhe viessem, e os havia de pôr em grande aperto, e necessidade, porque na Ilha não tinham mantimentos; e por lhe não ficar já outro remedio, senão a fortaleza, em que se poderiam salvar, determinou de amiudar a bateria, e ver se a podia tomar por hum assalto, pera o que se começou logo a preparar.

#### CAPITULO IX.

De como o Guazil de Baharem se vio com D. Alvaro da Silveira: e do que assentáram sobre o negocio dos Turcos: e do alvoroço, e motim que hoave antre os nossos, por não querer D. Alvaro da Silveira dar batalha: e de como de desconsiado sahio aos Turcos: e da muito grande, e cruel batalha que tiveram, em que D. Alvaro da Silveira soi morto, e desbaratado.

C Urta a Armada defronte da fortaleza, Ologo se embarcou o Guazil de Baharem em hum terranquim, e se foi ver com o Capitão mór, que o recebeo com muitas honras, e agazalhados. Logo alli foram chamados os Capitães a confelho fobre a guerra que se havia de fazer aos Turcos; e sendo o Guazil o primeiro que fallou, disse « que » a maior que se lhe podia fazer, era cer-» car a Ilha toda com todos os navios, e » se lhe defendesse a entrada, e sahida, por-» que se não pudessem prover de mantimen-» tos, nem mandarem pedir soccorro a Ba-» çorá; e que assim os poriam em tanto » aperto, e necessidade, que ou se entrega-» riam, ou morreriam á some; e que se lhe » não désse batalha, porque nenhuma outra ) cou-

## DEC. VII. LIV. VII. CAP. IX. 123

» cousa elles mais desejavam. » Deste parecer foi João de Quadros, como homem que entendia bem a terra, affirmando, que os Turcos se desbaratariam por si, sem risco algum nosso; e assim o tiveram outros Capitães pera si, ainda que alguns foram doutro parecer.

A D. Alvaro da Silveira, parecendo-lhe melhor o primeiro, repartio logo os navios ao derredor da Ilha, que traziam tamanha vigia, que nem huma pequena almadia puderam os Turcos lançar de nenhuma parte pera lhes levar novas a Baçorá, o que os Turcos fentíram muito, e o Baxá acabou com isto de ver sua perdição. E por não mostrarem covardia, tornáram a bater a fortaleza com grande importunação, e de dentro tambem lhe respondiam ao mesmo som, fazendo-lhes mais damno do que recebiam. fazendo-lhes mais damno do que recebiam, porque a bateria não fazia mais que derribar-lhes alguns altos do muro, que logo eram repairados, ainda que com trabalho, e cansaço dos corpos, porque toda a noite gastavam nisso. Era já isto no mez de Setembro, e os nossos se enfadavam de esperar tanto, porque receavam que os tomassem alli aquellas febres malignas, que sempre entram com os Levantes, que ordinariamen-te começam a cursar na entrada de Outubro, que (como já algumas vezes dissemos) são hum

hum terror, e espanto a todos pela grande destruição que tem feito em nossas Armadas, com o que se começáram a motinar, e a requerer a D. Alvaro da Silveira « que » désse batalha aos Turcos, porque antes » queriam morrer pelejando com as espadas » nas mãos, que das sebres que se espera-» vam, de que poucos haviam de escapar, » se lhes dessem. » E como quasi todos os da Armada entravam neste alvoroço, e gritavam por batalha, dando a D. Alvaro da Silveira a desconfiança, lhes disse « que se » quietassem, que elle os satisfaria, ainda » que contra seu parecer, e obrigação, e » que se fizessem prestes pera o outro dia » seguinte, e que permittisse Deos se não » arrependessem » dando também recado ao Guazil, que ordenasse sua gente, e que em pessoa se achasse com elle na batalha. Tudo o que restou do dia, e a mór parte da noite gastáram em se preparar, e alimpar suas armas, e fazer pelouros, e a voltas disso deram grandes matracas a João de Quadros, chamando-lhe fraco, e covarde, porque fora de parecer que se não désse a batalha, e ao Guazil, que era hum Mouro falso, e traidor, e que queria tirar aquella honra das mãos dos Portuguezes, e dalla aos Mouros como elle, e outros desatinos como estes.

Ao outro dia pela manha se ajuntaram

### DEC. VII. LIV. VII. CAP. IX. 125

todos postos em armas, e começáram a gritar por batalha, o que D. Alvaro da Silveira não pode remediar; e contra seu parecer, e muito pejadamente se poz no cam-po junto da fortaleza, e esperou pelo Gua-zil que sahisse de dentro, que logo veio com trezentos Persas mui bem armados, em que entravam muitos de cavallo, e mandou dar alguns muito formosos a D. Alvaro da Silveira, de que tomou dous pera sua pessoa, e os mais repartio por Fidalgos, que lhe parecêram mais pera isso; e posto em hum formoso esquadrão, e o Guazil com toda a sua gente a huma parte delle, soi abalando em busca dos Turcos, que se tinham recolhido pera hum palmar perto da fortaleza, onde o Bayá asogran es postos a toda a funda o Bayá asogran es postos a toda a funda o Bayá asogran es postos a toda a funda o Bayá asogran es postos a toda a funda o Bayá asogran es postos a toda a funda o Bayá asogran es postos a toda a funda o Bayá asogran es postos a toda a funda o Bayá asogran es postos a toda a funda o Bayá asogran es postos a toda a funda o Bayá asogran es postos a toda a funda o Bayá asogran es postos a toda a funda o sua constante de la constante onde o Baxá esperou os nossos, e toda a sua gente de cavallo tinha lançada em filiada no cabo do campo detrás de huns cardaes, pera tomarem os nossos no meio. Chegando a dianteira dos nosfos aos inimigos, descarregou nelles aquella primeira falva de arcabuzaria, com que derribáram alguns Turcos, e depois deo Sant-lago. E como os nossos hiam com aquelle furor, e desejo, de tal maneira apertáram com elles, que os lançáram fóra do Palmar, que de industria se deixáram levar por todo aquelle campo, até metterem os nossos na sillada, e todavia matando nelles á sua yontade. Os de caval-

lo, que estavam detrás do cardal, tanto que os víram estendidos pelo campo, arrebentáram com grande furia, e deram nelles com tão grande impeto, que logo os desordenáram, e os foram levando até os tornar a metter pelo palmar, ficando no campo já

alguns atropellados.

D. Alvaro da Silveira, vendo tamanho desarranjo, ajuntou os de cavallo, que sempre o acompanháram; e o Guazil com os seus, que nunca o deixou, foi sustentando o pezo da batalha, e tendo o encontro aos inimigos, porque o não acabassem de desbaratar de todo; e nestas voltas teve com elles huma muito arrifcada batalha, em que os que o seguião mostráram bem seu esforço; e o mesmo fez o Guazil, que se mostrou mais leal, do que os foldados lhe chamáram na matraca. Aqui ficou a batalha fuspensa, porque os nosfos tornáram a voltar pera onde víram D. Alvaro da Silveira, e os Mouros fe tornáram a refrear daquelle impeto com que vinham, cuidando que levavam já a vitoria nas mãos. E fegundo D. Alvaro da Silveira aqui fe mostrou Capitão, e cavalleiro, e todos os mais que lhe acudíram esforçados, sem dúvida que os Turcos se perdêram. Mas quiz a desaventura que dessem a D. Alvaro da Silveira huma espingardada por huma virilha, de que se sentio muito; mas

### DEC. VII. LIV. VII. CAP. IX. 127

mas nem por isso deixou o furor com que pelejava, nem quiz que os feus foldados entendessem que estava ferido, por não acon-tecer algum desastre. Mas como elle tinha alli seu termo acabado, andando no mór conflicto da batalha, lhe deram outra espingardada pelo pescoço, de que logo cahio mortal; e os que andavam junto delle pelejando com muito valor, que eram Ruy Barreto, filho mais velho de Nuno Rodrigues Barreto, Alcaide mór de Farão, e de Dona Leonor de Milão, Ayres Gomes da Silva, D. João Gonçalves de Taíde, Francisco de Toar, Francisco de Sousa Tavares, Alexandre de Sousa, D. Vasco de Taíde, Bastião de Sousa de Abreu, Francisco de Faria, hum homem Fidalgo muito conhecido em Portugal, Antonio Luiz o Mulato da Rainha, Ayres de Miranda, Francisco de Mello, irmão do Monteiro mór, D. João de Castello-branco, Diogo de Miranda, Jorge Pereira Coutinho, João de Quadros, e outros muitos Fidalgos, e cavalleiros, vendo cahido o seu Capitão, trabalháram pelo salvar, fobre quem carregáram todos os Turcos, e antre todos se renovou outra batalha muito cruel, em que houve muitas mortes, e damnos de ambas as partes; e os nossos como touros ciosos defendêram D. Alvaro da Silveira daquella multidão de Turcos mui-

muito espaço, que Ruy Barreto, D. João Gonçalves de Taíde, e Bastião de Sousa de Abreu, que estavam mais chegados a D. Alvaro da Silveira, pegáram delle pera o levarem, e salvarem, e assim sobraçado o foram levando hum pouco espaço já mortal: mas como era homem muito grande, e pezado, e os Mouros vinham já de tropel carregando fobre elle, cahio D. Alvaro; e os Turcos, que traziam o olho nelle, o rodeáram logo, e alanceáram a mór parte dos que o defendiam, fazendo elles tambem muito bem seu officio, e satisfazendo-se das feridas que traziam muito honradamente. Mas como a mais gente era posta em desbarato, e os Mouros andavam fenhorés do campo, foram-fe recolhendo o melhor que puderam, porque se não acabassem de perder todos. Aqui cahio D. Vasco de Taíde, atravessado de huma lançada; e hum foldado filho da India, por nome Jorge Dias o Pedinte, lhe acudio, e o falvou com muito trabalho. Francisco de Faria, e o Mulato da Rainha foram aqui cercados dos Turcos, e como dous leões bravos famintos fizeram nelles tal estrago, que não ousavam a lhe chegar, tendo a este tempo já o Mulato huma perna cortada; e por se não poder ter nella, se poz de giolhos, e assim se fez temer de feição, que com tiros de arremeço

# DEC. VII. LIV. VII. CAP. IX. 129

ó acabáram de matar, e o mesmo fizeram a Francisco de Faria, deixando elle primeiro

fua morte beni vingada.

Ruy Barreto, e D. João Gonçalves de Taíde, e Bassião de Sousa, que estavam pelejando sobre D. Alvaro da Silveira, depois de lhe cahir, vendo tudo perdido, e elles sós, e feridos, e que os Turcos recresciam, foram-se recolhendo, depois de terem feito cousas muito pera serem invejadas de todos; e porque os feguiam alguns Turcos, nunca lhes viráram as costas, e sempre foram pelejando valorosamente. E indo neste transe, em que hum muito bom cavalleiro não podia ter mais tento que em si, vio D. João Gonçalves de Taíde que os Turcos cortavam a cabeça a D. Alvaro da Silveira, e lhe tiravam huma cadeia do pescoço; e dando-lhe os estimulos da honra, olhando pera Bastião de Sousa, e Ruy Barreto, lhes disse: » Ah senhores, pera que he viver vida tão » deshonrada, como he ver matar diante de » nós, e cortar a cabeça ao nosso Capitão, » e não lhe valermos? Vamos a morrer com » elle, porque o morrer desta sorte saz toda » a vida gloriosa. » Ruy Barreto, e Bastião de Sousa, que eram Fidalgos valorosos, e mancebos, desejosos de honra, voltáram pera onde estava D. Alvaro da Silveira, dizendo: « Vamos, e acabemos em nosso offi-Couto, Tom. IV. P. II. » cio. » T

» cio. » E com este animo, e furor arremettêram todos tres pera aquella parte; e antes de chegarem ao corpo do seu Capitão mór, deram a Bastião de Sousa huma espingardada por huma perna, de que se sentio tal, que não pode passar ávante, e tornou-se a recolher o melhor que pode. E sentindo enfraquecer-se-lhe a perna de maneira, que não podia dar passo, recolheo-se a huma casa de palha, onde vio entrar alguns dos nossos, que hiam já em desbarato. D. João Gonçalves de Taíde, e Ruy Barreto passáram adiante por meio dos Turcos até chegarem a D. Alvaro da Silveira, em quem os Mouros estavam fazendo aquella notomia; e dando nelles, matáram alguns, e fizeram terreiro até se pôrem em cima daquelle corpo já sem cabeça, e alli pelejáram como huns ledes bravos, até que matáram D. João Gonçalves de Taíde, depois de ter feito por seu braço muito grande estrago nos Turcos, accrescentando ao seu illustrissimo appellido huma fama, que sempre durará antre elles. (Foi este Fidalgo silho natural de D. Martim Gonçalves de Taíde, Senhor da Casa de Atouguia, que o houve em huma mulher nobre.) E deram a Ruy Barreto quatorze feridas, de que tres foram mui perigofas, e mortaes, porque lhe deram em hum hombro com huma massa de ferro, com que lhe

# DEC. VII. LIV. VII. CAP. IX. 131

impedíram poder usar daquelle braço, e o feríram na mão direita, de que andou muitos tempos aleijado della, sem poder endireitar os dedos, nem ainda com trazer pera isso hum pezo de chumbo; e a outra, que o tratou peior que todas, soi, tirarem-lhe com hum zarguncho de arremesso, que lhe atravesso huma perna, donde nunca o pode tirar por ser de farpão; e com os movimentos que sez na peleja, se lhe sahio por si, rasgando-lhe, e essarrapando-lhe a perna; e todas as mais lhe deram em seu corpo, tendo bem mostrado o valor, e essorço

do sangue donde procedia.

O Guazil de Baharem, que este dia mostrou bem os quilates de sua pessoa, e esforço, e sidelidade, vendo já tudo perdido, e desbaratado, soi recolhendo os nossos, que andavam pelo palmar defarranjados, e os soi emparando, e guardando, e defendendo dos Turcos até os metter na fortaleza. Os Turcos que os seguiam, alguns delles que víram recolher-se Bastião de Sousa naquella casa, onde tambem o sizeram outros, chegáram a ella pera a entrarem; e sentindo dentro muitos dos nossos, não a ousando accommetter, bradáram por sogo; e receando-se os nossos que os abrazassem, se entregáram aos Turcos.

Morrêram dos nossos setenta, em que

entráram aquelles dous valorofos mancebos, D. João Gonçalves de Taíde, e Bastião de Sousa, Antonio Luiz o Mulato da Rainha, Francisco de Faria, e o Capitão mór D. Alvaro da Silveira, que era hum Fidalgo muito valoroso, e tinha já acabado seus serviços, pelo que estava despachado com a Capitanía de Ormuz. Foram cativos perto de trinta; e aos que pudemos saber os nomes, são os seguintes: Ayres Gomes da Silva, que logo morreo das feridas, que lhe deram na batalha; Jeronymo de Sousa, que tambem morreo no cativeiro, Gil de Goes de Lacerda, D. João de Castello-branco, e outros, que nos não lembram.

Desbaratada a batalha, abrio Pero Peixoto hum regimento do Viso-Rey, em que vinha elle nomeado por Capitão mór daquella Armada, em defeito de D. Alvaro da Silveira, de que tomou logo posse por conselho dos Capitães, e Guazil, e assentou, que D. João de Noronha com a gente de Ormuz se mettesse na fortaleza, e que os navios da Armada de D. Alvaro da Silveira continuassem na guarda da Ilha, como dantes, pera que não pudessem entrar provimentos, nem soccorro aos Turcos: e que os navios da obrigação de Ormuz com as galés se fossem pera D. Antão de Noronha, pera se elle quizesse vir em pessoa, ou mandar mais

DEC. VII. LIV. VII. CAP. IX. 133

mais soccorro, tivesse pera isso embarcações; e nestes navios se foi D. Vasco de Taíde, e alguns feridos pera se curarem em Ormuz.

Feito isto, foi Pero Peixoto continuando na guarda da Ilha, e de tal maneira lhes defendeo as entradas, e sahidas, que poz os Turcos em grande desesperação pela falta dos mantimentos; e chegáram a tanto extremo, que já antre elles valia huma mão de arroz (que são quatro arrates) quarenta Xaes, que são oito cruzados, e á falta delles deixáram de bater a fortaleza, e andavam todos espalhados pela Ilha, buscando hervas, e raizes pera comerem, que os começáram a corromper, e matar. Mir Soltão Alli, Capitão que foi de Catifa, que os alli trouxe, vendo o miseravel estado em que aquelle negocio estava, entendendo que o Capitão de Ormuz havia de acudir, e que os Turcos se perderiam, lá teve modo com que houve huma mui pequena embarcação, em que se passou á terra firme, com muito trabalho, e risco de sua pessoa, e se foi pera Catifa a esperar o sim daquelle negocio.

Vendo-se os Turcos em tão grande aperto, começáram a correr com recados a Pero Peixoto sobre pazes, a que lhes elle deo orelhas, e lhes mandou dizer, que lhe enviassem hum dos cativos pera assentarem antre elles os partidos. O Turco lhe mandou

Gil

Gil de Goes de Lacerda, por quem todos os mais cativos ficáram, que veio a Pero Peixoto, e tornou ao Baxá muitas vezes, até antre elles se concluir, que lhes désse embarcações pera se passarem a Catifa, e que deixariam a Ilha, e entregariam todos os cativos. Assentado isto, como Pero Peixoto era Gallego, e estava magoado dos Turcos, e sabía sua pouca fé, determinou de tanto que se embarcassem, mandar dar nelles lá junto de Catifa, e metter todos á espada, ainda que nisso arriscasse a sé Portugueza. Estando assim esperando embarcações pera os passar, chegou áquella Ilha hum navio de Ormuz com recado de D. Antão, como adiante se verá.

#### CAPITULO X.

De como com as novas que chegáram a Ormuz, se fez prestes D. Antão de Noronha, e despedio diante Aleixo Carvalho com recado a Baharem, e elle se partio apôs elle: e do que aconteceo a Aleixo Carvalho: e como se vio com o Baxá, e do que ambos tratáram.

I M poucos dias chegáram as novas da defaventura de Baharem a Ormuz, que fizeram em todos mui grande abalo, e D. Antão de Noronha o fentio em extremo,

## DEC. VII. LIV. VII. CAP. X. 135

e foi desembarcar D. Vasco de Taíde, e os mais Fidalgos que hiam feridos, e os levou comfigo, mandando os mais repartir por casas, e curar com muito resguardo. E vendo que o remedio de Baharem não estava em sentimento, senão na pressa; nem em lagrimas, fenão no foccorro, despedio logo com muita pressa Aleixo Carvalho em hum Catur ligeiro cheio de munições, elhe deo cartas pera Pero Peixoto, em que lhe affirmava, que apôs elle chegaria, e lhe encommendava muito lhe tornasse a enviar logo Aleixo Carvalho com recado do modo em que as cousas estavam, pera ir advertido de algumas, quando lá chegasse. Despedido este homem, mandou D. Antão de Noronha com muita pressa concertar huma das galés dos Turcos pera sua pessoa, e preparar os navios de remo, que lhe foram, e embarcar muitos mantimentos, e munições, porque determinava de não tornar sem tomar vingança da morte de tantos Fidalgos.

E porque aquelle negocio tocava tanto a ElRey de Ormuz, assentou com elle, que fosse em sua companhia Rax Nordin Guazil, e que de caminho fizesse gente Parsea pela costa do Verdestan, e Vidican; e mandou pera isso negociar muitos terranquins, e mantimentos em abundancia pera toda a jornada. E sendo tudo prestes, se embarcou

D. Antão de Noronha, em alguns dias de Setembro já andados, e com elle D. Vasco de Taíde ainda ferido, porque não quiz ficar em Ormuz, por se achar na vingança que se esperava tomar de tantos Fidalgos mortos, parentes, e amigos; e deixou entregue aquella fortaleza ao Alcaide mór, com alguns casados, porque toda a mais gente se embarcou áquelle soccorro; e chegando á costa do Verdestan, se deteve nella alguns dias, em quanto o Guazil fazia a gente. E aqui o deixaremos por continuarmos com Aleixo Carvalho, que deixámos

partido pera Baharem.

Chegado este homem áquella Ilha em poucos dias, deo as cartas que levava de ElRey, e Capitão pera o Guazil, e pera Pero Peixoto, em que lhe pedia D. Antão de Noronha, que se deixasse estar assim na guarda da Ilha até elle chegar, e que lhe tornasse a mandar Aleixo Carvalho com a informação do que lhe pedia; e em quanto o não despacháram pera se tornar, desejou de ir ao arraial dos Turcos, e pedio ao Guazil que lhe houvesse licença pera isso; porque como era muito pratico em todas as cousas, e fallava melhor a lingua Persa, poderia muito bem notar o estado em que os Turcos estavam, e saber dos cativos, e dos que eram vivos sua determinação. O Guazil

zil por parecer assim bem a todos, mandou pedir licença, e seguro ao Baxá pera poder ir hum Portuguez a visitar os cativos que lá estavam, e pera lhes levar algumas cousas de que estariam faltos, o que o Baxá lhe concedeo; e Aleixo Carvalho foi logo ao exercito com muitas cousas, que antre todos se ajuntáram pera os cativos, assim pera veltirem, como pera comerem, pela necessidade em que haviam de estar. O Baxá recebeo bem este homem, e o deixou fallar com os cativos, com quem esteve muito devagar; e em algumas praticas que teve com o Baxá, lhe fez grandes promessas, e offerecimentos pera em Ormuz metter a mão antre elle, e o Capitão fobre concerto de pazes, e que determinava de se partir logo, e fazer com o Capitão que se não abalasse de Ormuz, pois elle estava já sobre concertos com Pero Peixoto. O Baxá lhe deo huma formosa cabaia, e dizem que lhe promettêra huma pancada de dinheiro, se lhe trouxesse recado do concerto que tinha feito com Pero Peixoto, e se estorvasse ao Capitão a jornada. E despedindo-se do Baxá, se tornou pera a fortaleza; e tomando cartas do Guazil, e Pero Peixoto, se embarcou pera Ormuz, e naquella pressa deo muito que suspeitar a todos, porque lhes pareceo que fora pera tomar ainda o Capitão, primeiro que par-

tisse, pera o embaraçar. E sendo tanto ávante como a Ilha de Angão, encontrou toda a Armada, que já vinha fua derrota, porque com os terranquins do Guazil (em que trazia quatrocentos Parseos, que sez por aquella costa) fazia huma arrezoada frota. E indo demandar a galé do Capitão, lhe deo conta de tudo o que tinha passado com o Guazil, e do estado em que as cousas estavain, e do aperto, e desesperação que havia antre os Turcos por falta de mantimentos. D. Antão de Noronha estimou muito as novas, e muito mais estarem os cativos sãos, e bem dispostos; e que com o pouco que Aleixo Carvalho lhes tinha levado se poderiam remediar alguns dias; e apresfando-se o mais que pode, foi surgir defron-te daquella fortaleza com huma frota, que espantou os Turcos. E logo chegáram á galé do Capitão o Guazil, e D. João de Noronha, de quem soube muito devagar o estado das cousas, e mandou recado a Pero Peixoto, que se não bullisse donde estava, e profeguisse na guarda da Ilha com grande cuidado, e vigilancia.

Ao outro dia chamou os Guazis ambos, e as pessoas principaes da Armada, e tratou sobre o modo que se teria naquella guerra, e o que seria bom sazer-se, porque elle não vinha alli senão pera tomar satisfação de

# DEC. VII. LIV. VII. CAP. X. 139

tanta morte, e affronta. E debatida a causa antre todos, assentáram « que se continuasse » na guarda da Ilha, pera que não fahisse, » nem lhe entrasse cousa alguma, e que des-» ta maneira se matassem os Turcos a pura » fome, sem se arriscar huma só pessoa, » porque totalmente lhes hia faltando tudo; » e que não tratassem de lhes dar batalha, » porque isso era o que elles desejavam, pe-» la desesperação em que estavam de soc-» corro ; e que chegando a commetterem » partidos, fe lhes fizessem de maneira que » lhes parecesse, e que fosse mais credito, » e honra do Estado. » Assentado isto, tornou D. Antão de Noronha a encommendar a guarda da Ilha ao Capitão mór Pero Peixoto, e lhe deo todas as embarcações ligeiras até os terranquins, porque de todo lhes impedissem a serventia, como se fez.

Vendo os Turcos o Capitão de Ormuz com tanto poder, e que não tratava de os commetter por batalha, fenão fazer-lhes guerra com fome, defendendo-lhes tudo, e que estavam em estado que comiam hervas peçonhentas, de que morriam muitos, fem fe faberem dar a conselho, e andavam em magotes, dizendo que aquillo era desesperação, ver que morriam todos sem os matar alguem, culpavam o Baxa de já não mandar commetter todos os partidos, que os

Portuguezes quizessem pera salvarem as vidas, nem o Baxá estava longe disso; mas não ousava a ser o primeiro que fallasse nisfo com medo dos Janissaros. Mir Soltão Ali Capitão de Catifa, que foi desejando de se sanear com ElRey de Ormuz, e com os Portuguezes, pela culpa em que tinha cahido, mandou visitar D. Antão de Noronha, e fazer-lhe grandes offerecimentos. Era a este tempo Capitão em Catifa Mamede Bec, Turco de nação, e grande inimigo dos Portuguezes, que sabendo das pessoas que Mir Soltão Ali mandava a D. Antão de Noronha, escreveo por huma dellas em muito segredo huma carta ao Baxá dos Turcos, em que lhe lembrava, que eram vassallos do grão Scnhor, e que estivesse forte, e confiado, porque o foccorro de Baçorá não podia tardar. Estes Inviados de Mir Soltão recebeo D. Antão bem, e os despedio com resposta de grandes agradecimentos; e antes que se partissem, teve o que levava a carta de Mamede Bec, modo pera se dar ao Baxá, e foi por via dos Parseos mesmos, por alguma cousa que lhes deo. Com esta carta, que o Baxá mostrou aos Turcos, se animáram todos, e cessáram alguns recados, que já andavam em segredo antre elles, e os nossos, do que D. Antão de Noronha se começou a enfadar, porque era já entrada

### DEC. VII. LIV. VII. CAP. X. 141

de Outubro, em que os Levantes começavam naquelle Estreito, e com elles entravam de continuo aquellas febres malignas, de que ninguem escapa. E vendo que os Turcos, sem lhes entrar cousa alguma de fóra, se sustentavam tanto, e que não fallavam em partidos, quasi que lhe entravam desconfianças daquelle negocio, que entendidas pe-los Guazis de Ormuz, e Baharem, aconselháram a D. Antão de Noronha que desembarcasse em terra; porque os Turcos, segundo estavam desesperados pela falta que tinham de tudo, deixavam de se lhe entregar por elle estar no mar, e cuidarem que se poderia enfadar, e tornar. Com isto delembarcou elle, e poz suas estancias ao redor da fortaleza, e os Guazis com os Parseos a huma parte separada.

E como estes eram Mouros, como os outros, e vencidos tambem do grande interesse, lá tinham maneira com que de noite lhes vendiam alguns mantimentos, que elles compravam mui bem, com o que começáram a cobrar mais algum alento. D. Antão de Noronha, como era sagaz, e prudente, não deixou de se recear daquelle negocio; e deitando muitas guardas, e vigias, houveram ás mãos alguns destes, que logo mandou enforcar á vista do exercito. E todavia vendo D. Antão de Noronha que se hia gas-

tando o tempo, e que os Turcos não davam cousa alguma de si, nem commettiam partidos, determinou de lhes dar batalha, pera o que mandou fazer preparações; e hum Inofre de Carvalho Portuguez, grande Arquitecto (que ElRey D. Sebastião tinha mandado a reformar a fortaleza de Ormuz) ordenou huma máquina de madeira fobre rodas altas, pera de sima pelejarem alguns homens, e lhe poz algumas peças de artilhe-ria, porque determinava D. Antão de Noronha de levar diante esta máquina, pera nella quebrarem os Turcos a primeira furia de sua arcabuzaria. E andando occupado nesta obra, morreo o Baxá dos Turcos das feridas, que lhe deram na batalha de D. Alvaro da Silveira, e os Turcos elegêram outro mais esforçado, e de melhor entendimento que o morto, que era hum Sangiaco, que se chamava Mahamede. Com esta mudança a começou tambem de haver nos Turcos, e alguns se carteáram com os Parseos da nossa parte, que parece que de medo dos que víram enforcar, foram logo dar conta a D. Antão de Noronha que lhes disse: « Que lhes respondessem, que enten-» diam delle que se lhe pedissem misericor-» dia, a usaria com elles. » E tornando os Turcos a segundar, (o que havia de ser por ordem do seu Baxá,) tornáram-lhe os Parfeas 0 :

# DEC. VII. LIV. VII. CAP. X. 143

feos a responder, como já tinham seito; e declarando-lhes mais: « Que lhes parecia que » lhes não concederia o Capitão partidos, » sem primeiro lhe serem entregues os cati- » vos, e as armas. » Do que se alteráram muito os que nisto andavam, dizendo « que » nas armas não haviam de fallar aos Janis- » saros, que lhas fossem os nossos lá pedir, » porque elles lhas dariam pelo preço com » que o costumavam a fazer » e com isto

paráram alguns dias os recados.

Succedeo nesta conjunção atravessar-se Mir Soltão Ali a metter mão neste negocio, e escreveo esta sua tenção a D. Antão de Noronha ; e pelas pessoas que a isto mandou, escreveo huma carta ao Baxá do Turco « em que lhe dava o peza-me de seus tra-» balhos; e á volta de outras cousas lhe » aconselhava que entrasse em algum parti-» do honesto com os Portuguezes, porque » eram homens, que não defistiam do que » começavam, e que vingavam bem suas » affrontas; e que ainda que todo o Estado » da India se arriscasse naquelle negocio, o » haviam de levar ávante, e que se não ha-» viam de apartar de sobre aquella Ilha sem » os matarem a todos. » Esta carta abalou muito o Baxá; e por confelho de poucos, de quem se siou, mandou visitar D. Antão de Noronha com hum formoso Ginete de

presente, mas não lhe mandou tocar em outra coufa alguma. D. Antão de Noronha lhe respondeo á visita muito bem; mas não lhe acceitou o cavallo, porque na guerra não era licito acceitar presentes dos inimigos. Estando as cousas neste estado, offereceo-se Aleixo Carvalho pera se ir ver com o Baxá, de quem ficára grande amigo daquella ida que lá fez, pera a voltas de o visitar, ver, e notar o que se praticava antre os Turcos; e D. Antão de Noronha lhe deo huma instrucção das cousas, que havia de tratar com o Baxá. Foi este homem lá muito bem recebido, e ficou no exercito dous dias, em que fallon algumas vezes em fegredo com o Baxá fobre partidos, sem concluirem cousa alguma; porque parece que lhe não chegava ás condições, que levava por apontamento, com o que se tornou. E como os Janissaros andavam ciosos do Baxá, e souberam que fallára em segredo com Aleixo Carvalho, imaginando que os queria trahir, a troco de se elle salvar, deram todos na sua tenda, e o prendêram, e lhe puzeram grandes guardas, mas não o defapossáram, antes lhe disseram « que corresse » com seu cargo, porque todos lhe obede-» ceriam nas cousas justas, pois não que-» riam mais que segurallo » e assim sicou o Baxá reteudo, sem os Janissaros deixarem

## DEC. VII. LIV. VII. CAP. XI. 145

entrar com elle pessoa alguma de suspeita; e por esta razão cessáram os recados, e não houve mais fallar-se em cousa alguma.

### CAPITULO XI.

De como por ordem de Coge Ocem Camal, Parseo, mandáram os Turcos os Portuguezes cativos a D. Antão de Noronha: e dos recados que passáram antre Mir Soltão Ali, e elle: e de como D. Antão de Noronha por ordem sua mandou matar Mamede Bec, Capitão de Catifa, que foi a Baharem sobre concertos de pazes: e dos partidos que os nossos fizeram com os Turcos: e da descripção da Ilha Baharem.

R Icando as cousas assim paradas alguns dias, como todos estavam com o receio das febres, e desejavam de concluir aquelle negocio depressa, quiz metter mão nelle hum Parseo, que tinha vindo em companhia do Guazil de Ormuz, chamado Coge Ocem Camal, homem mui prudente, e de grande conselho, e muito conhecido dos Janissaros. Este pedio licença a D. Antão de Noronha pera se ir ver com o Baxá, porque elle esperava em Deos ser esta sua ida sá de muito esfeito; e dando-lha, se soi ao exerciso dos Turcos, que o recebêram bem, e sicou Couto. Tom. IV. P. 11.

todo aquelle dia com o Baxá, praticando fempre diante dos que o guardavam, com muitas honras; e nesta conversação não praticáram em coufa alguma, fenão diante dos Janissaros. E estando todos assim em conversação fallando daquella guerra, lhes estranhou muito Coge Ocem o máo modo que tinha levado em suas cousas, e no remedio de sua salvação: no que bem parecia que não tinha conhecimento da condição, e natureza dos Portuguezes, nem do modo de negociar com elles « que lhe affirmava que » todos eram tão robustos por natureza, e » de animos tão determinados, e tão dese-» josos, e solícitos de vingar suas affrontas, » que imaginava que se não haviam de apar-» tar daquella Ilha, ainda que todos mor-» reslem, sem concluir aquelle negocio: que » não esperassem remirem-se por armas, por-» que o que os Portuguezes podiam fazer » a seu salvo, o não haviam de commetter » com perigo, fenão quando já não tivessem » outro remedio; porque tambem se sabia » delles que nunca engeitáram batalha, quan-» do lhes foi necessario: mas que elles ha-» viam por ora de escusar de a dar, porque » fabiam muito bem o estado em que elles » estavam, e que não tratavam de mais, que » de os consumir á some. Que se espantava » muito delle, e dos Janissaros, sendo vas-» fal-

# DEC. VII. LIV. VII. CAP. XI. 147

» fallos do grão Senhor, mandar visitar o » Capitão de Ormuz com hum cavallo de » presente, que era cousa, que se dava aos » foldados: que houvera de ter naquillo ou-» tro modo. » E perguntando-lhe o Baxá, qual? lhe disse « que lhe houvera de man-» dar de presente todos os Portuguezes ca-» tivos, e duas, ou tres peças de artilheria, » que na batalha tomára, porque isso não » lhe montava cousa alguma, e o Capitão » o estimára muito, e fizera muito ao caso » pera fuas coufas pararem em bem. » Ouvindo o Baxá, e os Janislaros aquellas palavras, e levados da razão dellas, houveram que era conselho de amigo, e que fallava como homem prudente; e logo lhe pediram « que quizesse elle ser o que levasse » a visitação, entregando-lhe logo todos os » Portuguezes cativos, e a artilheria com » muitos servidores pera a levarem. » Com tudo isto chegou Coge Ocem Camal a D. Antão de Noronha, e lho apresentou da parte do Baxá, contando-lhe o modo que tivera naquelle negocio. D. Antão de Noronha estimou muito os cativos, porque entravam nelles Fidalgos muito honrados, e delles tomou alguns por hospedes; os outros leváram comfigo outros parentes, e amigos; e aos fervidores, que vieram salhando a artilheria, fez muitas mercês, e mandou ao Kii

Baxá os agradecimentos daquelle presente, misturados com muitas peças, e brincos ricos, e curiofos, e o Coge Ocem Camal não ficou descontente de fazer aquelle serviço a D. Antão de Noronha, e a todos os mais. Daqui ficou o caminho aberto pera tratarem de concertos, e começou de haver praticas sobre isso de parte a parte; e sempre se concluiram, senão fora Mamede Bec, Capitão de Catifa, que se carteava a miudo com o Baxá, requerendo-lhe não fizesse cou-fa alguma de si, até lhe não vir soccorro de Baçorá, que não tardaria muito. O Mir Soltão Ali, que era fagaz, e prudente, e entendia o odio que o Mamede Bec tinha aos Portuguezes, desejando de ficar desta jornada acreditado com elles, tendo algumas praticas com o Mamede Bec fobre os Turcos, lhe aconselhou « que fosse a Baharem » a tratar com o Capitão de Ormuz con-» certo com os Turcos, por estarem sem » remedio, e que este escreveria ao Capi-» tão, e ao Baxá por elle, e que confiava » com isto acabarem as cousas em bem. » O Mamede Bec parecendo-lhe aquillo bem, embarcou fe logo em terranquins, levando cartas de Mir So tão Ali, em que perfuadia ao Baxá a fazer todos os concertos, de maneira que poupassem todos as vidas, porque tudo o mais se remediaria com ellas. E em fua

# DEC. VII. LIV. VII. CAP. XI. 149

fua companhia mandou hum criado seu, homem de grande consiança, por quem escreveo em muito segredo a D. Antão de Noronha a maldade, e malicia do Mamede Bec, affirmando-lhe « que elle era occasão » de os Turcos se não terem já entregues, » e que o mór inimigo que os Portuguezes » tinham, era elle: que ahi lhe sicava tempo » pera lho pagar. » D. Antão de Noronha sez muitas honras a Mamede Bec, e lhe deo licença pera ir ao exercito dos Turcos a fallar com o Baxá, porque elle mesmo se offereceo acabar aquellas cousas muito a seu gosto.

Aquelle dia esteve aquelle Mouro com o Baxá; e o que ambos praticáram não se sabe, sómente tornar ao outro dia, e tratar com D. Antão de Noronha sobre concertos de pazes, e commetter-lhe muitos partidos da parte do Baxá, no em que se lhe elle mostrou facil; mas disse-lhe « que era neces-» fario tornar-se a Catifa com humas cartas » pera Mir Soltão Ali, e que com a respos-» ta dellas se resumiria » mandando-o logo embarcar em hum terranquim ligeiro, e com elle Aleixo Carvalho, e dous foldados valentes homens, chamados Mannel Coelho, (que depois foi muitos annos Alcaide em Goa, ) e Sagramor Gonçalves, natural do Algarve, que hiam já enfuiados do que haviam de fazer.

Partidos estes homens, e affastados de Baharem meia legua, deo Aleixo Carvalho de olho aos outros, com o que ambos a hum mesmo tempo arremettêram ao Mamede Bec, cada hum delles com seu golpe, pera o matarem; mas não pode fer ilto tão depressa, que elle o não sentisse, e tivesse tempo pera se desviar. E abalando-se a huma banda, (como era homem muito grosso, e o terranquim pequeno,) tanto que aquelle pezo ficou todo fobre ella, logo fe virou, e ficáram todos no mar, e acertou de fer sobre hum baixo, que dava pelos peitos. Manoel Coelho, que teve tento no Mouro, arremetteo a elle assim dentro na agua, e deo-lhe huma estocada, que o varou logo de parte a parte; e o mesmo sizeram a dous, ou tres criados que levava, porque se não descubrisse o caso.

Feito isto, endireitáram o terranquim, e se terranquim pera Baharem. Este negocio não pode ser seito com tanto segredo, que os Turcos o não viessem logo a saber, (que devia de ser por algum marinheiro do terranquim,) do que elles sicáram tão escandalizados, que tornáram a cessar os recados. E como os Levantes já eram entrados, deo o mal em os nossos tão fortemente, que de huma terça seira até a sesta seguinte cahíram duzentos homens daquellas sebres, que sicá-

#### DEC. VII. LIV. VII. CAP. XI. 151

ram como mortaes, e estirados pela arêa, sem se poderem mover. E como o mal era geral, não ficáram os Turcos fóra delle, que tambem cahiram a mór parte delles; e como lhes faltavam todos os remedios, e regimento que nelles não ha, começáram a morrer muitos, e dos nossos boa parte; e foi isto em tanto crescimento, que em todo o nosfo exercito não ficáram mais de quarenta sãos, e ainda estes com tamanho medo de lhes dar o mal, que andavam como pasmados. D. Antão de Noronha sentio muito aquella desaventura, e receou que lhe morressem todos, e que ainda elle não escapasse, porque andava já muito achacoso, e quasi com ameaços do mal. Os Turcos vendose tambem naquelle estado, e faitos de tudo, tornáram a puxar por concertos rijamente. E como da nossa parte não era menor a necessidade, vieram-se a concluir aquellas cousas com estas condições:

« Que elles entregassem as armas, e ca-» vallos, e doze mil cruzados pera as des-» pezas daquella Armada, e que se fossem » pera Baçorá com suas pessoas, pera o que » lhes dariam embarcações bastantes pera os » pôrem da outra banda » o que se logo fez, e D. Antão de Noronha se embarcou logo depois de tomar entrega de tudo, e deixou o Guazil, e Gil de Goes de Lacer-

da, e Inofre do Soveral com os seus navios pera darem ordem á passagem dos Turcos, que se fez nos terranquins do Guazil, em que os passaram á outra banda da terra firme, e por via de Catisa se foram pera Baçorá, tão coitados, desbaratados, e enfermos, que não escapáram de todos mais de duzentos. E os nossos se não foram louvando, porque os mais dos que adoecêram, morrêram; e os que em Baharem escapáram ás febres, adoecêram em Ormuz, e ainda desses morrêram alguns.

# Descripção da Ilha de Baharem.

He esta Ilha de Baharem de doze leguas, muito prospera de palmares, e de criação de gados: tem no meio huma ferra com algumas fontes de agua muito boa, donde procedem algumas ribeiras, que descem aos valles, e os retalham todos; e esta agua como desce abaixo, vai correndo por hervas tão roins, que a fazem malissima, e peçonhenta. Cria esta Ilha muito boa casta de ginetes, e formosas eguas: ha por toda ella muitas romans, e figos de Portugal. Pescãofe ao redor della as mais formosas, e ricas perolas, que ha em todo o mundo, e a estas chamam as verdadeiras Orientaes; porque posto que em muitas partes as ha, como no mar do Pégu, na Pescaria, antre

## DEC. VII. LIV. VII. CAP. XI. 153

Manar, e a terra firme, na grande, e muito formosa Ilha de Aiñão, na Ilha de Ceilão, e a terra firme, e em muitas partes da China, todavia não se podem comparar com aquellas. Ao derredor desta Ilha, no mar salgado, dentro nelle arrebentão muitos olhos de agua excellentissima, que sahem debaixo da mesma arêa, com tamanho impeto, que saz hum rugido tão grande que se ouve sóra. Aqui nestes olhos, e borbotões de agua fazem os nossos navios sua agua-

da desta maneira.

Vão dous mergulhadores, e hum delles leva hum grande odre, e hum cano de barro de grossura que possa caber no pernil; e como chegão abaixo, mettem este cano no olho de agua até o enterrarem na arêa, e a boca de sima a encaixão no pernil do odre; e como esta agua em baixo arrebenta com suria, vai pelo cano assima até encher o odre em pouco espaço. E porque tanto que o odre se começa a encher, começa a suspender pera sima o que o tem, serve o companheiro, que com este vai, de se lhe pôr nas costas por pezo, pera o odre o não alevantar; e como está cheio, alarga, e o mesmo odre o traz assima. E ha mergulhadores destes tão destros, e exercitados nestas aguadas, que enchem muitos odres, sem lhes entrar gotta de agua salgada. He esta Ilha mui-

muito doentia, como distemos, por causa dos roins vapores, de que sempre está cuberta; e o homem a que sur sebres tocão, toda a vida lhe sicão os sinaes dellas, se escapa.

### CAPITULO XII.

Das cousas que mais acontecêram na Abassia: e das disputas que o Pispo teve com o Emperador sobre pontos da Fé por escrito, que os interpretes lhe falsificáram: e das paixões que tiveram por lhe o Bispo não querer entregar dous Frades Abexins, que fogiram pera elle.

D Eixámos atrás o Emperador apartado do Bispo na terra do Decomo, com tenção de se deixar estar devagar; mas logo o inquietáram humas novas que lhe chegáram, que lhe tornáram os Casres Gallas a entrar pelas terras, e que andavam fazendo outra mór destruição. Pelo que mandou ao Belamal seu primo com irmão, que acudisse áquelle negocio, e lhe deo muita gente da sua ordinaria; e disse a Gaspar de Sousa que o acompanhasse naquella jornada com todos os Portuguezes: do que se elle escusou com lhe dizer, que elles não haviam de acompanhar senão sua propria pessoa; e que se elle queria que sos senão mandasse o Belamal, porque elle só com os Portuguezes.

## DEC. VII. LIV. VII. CAP. XII. 155

guezes lhe iriam deitar os Cafres fóra das terras fem outro algum cabedal; ao que se o Emperador calou, e despedio o Belamal. Alguns dos nossos, que foram com o Bispo, desejando de se acharem em alguma cousa, de sua propria vontade se foram com elle; e chegando ás terras, onde os Cafres andavam, souberam que depois de se tenhorearem de tudo, se dividíram em magotes, e que andavam levando boa vida. Pelo que entrando apressadamente pelas terras, primeiro que se tornassem a ajuntar, soram dando em huns, e outros, e sizeram nelles grandes carniçarias; e os que escapáram se foram sóra das terras, deixando as prezas que tinham seito.

Concluido isto, tornou-se o Belamal a recolher; e em fahindo das terras, encontráram com o Emperador, que hia de soccorro, só por obrigar aos nossos a se acharem naquella jornada, porque pela experiencia que delles tinha, havia que sem elles nada se faria; e sabendo elle a vitoria que tinham alcançado, sestejou muito ao Belamal, e sez muitas honras aos nossos que se acháram com elle, que foram Francisco Jacome, Diogo de Alvellos, Antonio de Sampaio, e Gonçalo Soares Cardim, que a cavallo sizeram cousas muito notaveis.

O Emperador com este alvoroço se tor-

nou pera onde ficou a Rainha sua mãi com o Bispo, com quem se reconciliou, e tornáram a correr em amizade, e o Bitpo com fua obrigação, trabalhando tudo quanto podia pelo tirar das heressas em que vivia; porque sabia mui bem que como lhe désse a elle a conhecer a verdade, nos seus havia pouco que fazer; porque nas praticas que teve com muitos, entendeo que de medo deixavam de confessar, e obedecer á Igreja Romana. E como o Emperador se prezava de Letrado, e de truito visto na Escritura, queria sustentar suas opinioes com authoridades sem sundamento, sobre o que teve com o Bispo grandes disputas por escrito, por-que sogia de se ver com elle o mais que podia, o que elle entendia mui bem, mas dissimulava. E porque hum dos seus principaes erros, e que elle trabalhava por sustentar, era, que a humanidade de Christo era igual á sua Divindade, sobre o que mandou ao Bispo hum grande arrezoado; e querendo-lhe o Bispo responder tambem por escrito, nem elle, nem seus companheiros sabiam a sua lingua Latina, nem os Portuguezes, que la andavam, tinham della algum conhecimento, senão hum Assonso de França, que por certos delictos soi posto em huma Ilha, que estava no meio de hum lago, que se chamava Ohay, que será de

huma legua em roda, onde estava hum muito fresco Mosteiro de Frades, com quem elle aprendêra as letras Abexins, e a escritura; porque costumão elles, tanto que passão o A, B, C, ensinarem-lha logo a ler. Pelo que sabendo o Bispo que este Affonso de França tinha disso algum conhecimento, o chamou pera responder á questão do Emperador; e querendo sazer outro arrezoado no mesmo Latim dos Abexins, não o soube escrever o Affonso de França: pelo que chamou pera isso hum Frade muito grande seu amigo pera escrever o arrezoado do Bispo, que lhe foi lendo, e o França declarando na lingua Abexim, e o Frade escrevendo. E como elle tambem era herege, foi falsificando a opinião do Bispo, e concedendo a igualdade de ambas as naturezas em Christo, assim como o Emperador a sustentava. E levando os escritos ao Emperador, que vio o que o Bispo lhe concedia, fez grandes festas, e muitas mercês ao Frade, e logo fez trasladar os escritos por muitas vias, e os mandou repartir por todos os Mosteiros de seus Estados, jactando-se que vencêra o Bispo dos Portuguezes: o que elle logo veio a saber, e sicou muito apaixonado contra Assonso de França, que não teve culpa na velhacaria do Frade, e logo lhe mandou que fosse dizer ao Emperador

que o Frade falsificára o que lhe mandára escrever, e que negava a sua proposição. Mas como o Emperador era herege, e asferrado á sua opinião, respondeo que já naquillo não havia que fazer, com entender muito bem que a falsidade nascêra do seu Frade, do que o Bispo, e Padres sicáram mui desconsolados, e trabalháram logo dalli em diante por aprender a ler, e escrever a letra da terra, que o P. Gonçalo Galtamas em breve tempo veio a saber, o que

bastava pera se declarar.

Pelo que com mais affoiteza escrevêram contra aquella opinião muito doutamente, e espalháram os escritos pelos Frades Letrados, e ainda fizeram livros contra todos os erros dos Abexins, que fundíram a muitos, que de medo não ouláram de se retractar. É assim fizeram mais outros livrinhos devotos, huns dos ditos dos Padres antigos fobre a Fé Catholica, e outros da vida, e milagres de nossa Senhora, que os grandes trazem comfigo, e estimam muito, e lhe chamam Myster Mariam, que he o mesmo que mi-lagres, ou Mysterios de Maria. Com isto tornou a falsidade do Frade a ficar clara, e vituperada, do que pezou muito ao Emperador, que andava affombrado com o Bifpo, e Padres. E como elle costumava a cavalgar ás vezes, e as mais dellas mandar

mulas ao Bispo, e Padres pera o acompanharem, hum dia, depois de terem argumentos sobre a Circumcisão, a reprovou o Bispo com muitas authoridades da Escritura, de que se o Emperador resentio tanto, que indo ao outro dia pera o campo, virou pera o Bispo, que hia hum pouco atrás, e lhe disse: « Sabes, Bispo, porque me cir-» cumciso? por limpeza. » Ao que o Bispo respondeo: « Pois com essa limpeza te has

» de ir ao inferno. »

Disto ficou o Emperador tomado do Bispo, e tão aborrecido dalli em diante dos Portuguezes todos, que mandou prender huns leões ás portas dos seus pateos, pera que lhe não chegassem a elles, como costumavam. Mas com tudo o Bispo não deixava de o reprender em público, e em secreto; e nas prégações persuadia aos Portuguezes a que não servissem aquelle Emperador, que era herege, e pertinaz, (o que elle logo sabia, porque alguns dos Portuguezes, que de quando em quando mandava chamar, lhe contavam tudo,) o que o acabou de escandalizar, e indignar mais contra o Bispo.

Succedeo neste tempo fogirem dous Frades de hum Mosteiro, e se foram lançar aos pés do Bispo, dizendo, que queriam ser Catholicos, e salvar suas almas; e elle

os recebeo, e agazalhou com muita caridade. Mas em o sabendo o seu Maioral, lhos mandou pedir: o Bispo lhe mandou dizer « que » se todos quantos tinha no seu Mosteiro se » viessem pera elle, todos receberia de mui » boa vontade, e com muita alegria. » Do que indignado o Maioral, se foi queixar ao Émperador, que logo mandou chamar o Bispo, que foi acompanhado de trinta Portuguezes. E em chegando, lhe pedio os Frades seccamente. O Bispo lhe respondeo « que elle não viera a seu Reyno pera des-» servir a Deos, senão pera lhe fazer muitos » ferviços: que os Frades estavam Catholi-» cos, porque sabiam que pera se salvarem » lhes era assim necessario, que se deixasse » disso, porque lhos não havia de dar. » Vendo o Emperador aquella isenção do Bispo, começou a esbravejar, e passear pela casa; e depois de dar algumas voltas, tornou-se a virar ao Bispo, e lhe pedio os Frades; ao que o Bispo respondeo, que lhos não havia de dar. Não? disse o Emperador; e tornando a virar com passeio muito inquieto, e indignado, sez querena de arremetter ao Bispo. O que visto por elle, entendendolhe o animo, despio a loba, e poz-se de giolhos com grande animo pera receber o martyrio, cuidando que o queria o Emperador matar. Os nossos, que víram aquillo,

começaram-se a revolver, e a concertar as armas com tenção de o defenderem. E vendo o Emperador o Bispo daquella maneira, deo algumas palmadas com ira; e virandofe pera elle, lhe disse: « Cuidas que has de » morrer martyr ás minhas mãos? ora não » te quero dar essa gloria: vai-te, e leva » os Frades, dá-lhe ovos á sesta feira, e » serás Bispo de dous Frades. E desenga-» no-te, que não digo eu, mas todos os » que me succederem, te não hão de dar » a obediencia, nem mudar seus costumes. » E virando-se pera os Portuguezes, lhes disse: » Ide-vos: vós vedes o homem que me cá » mandou ElRey de Portugal meu irmão? » faltava-lhe lá hum Portuguez?» O Bispo com os Portuguezes se foram sahindo pera fóra, e o leváram á sua pousada. E receando-se que o Emperador lhe mandasse tomar os Frades, os mandou em segredo a Gonçalo Ferreira, (que era muito bom homem, pera que lhos tivesse sem o ninguem saber, como fez.) Passado isto, dahi a pouco mais de hum mez foi o Bispo visitar o Emperador; e depois de algumas praticas, lhe pedio licença pera mandar fazer huma Igreja na Provincia Mará; o que elle facilmente lhe concedeo, que o Bispo logo determinou de mandar levantar pera os Christãos Catholicos que alli havia. DE-Couto. Tom. IV. P. II.



# DECADA SETIMA. LIVRO VIII.

Da Historia da India.

## CAPITULO I.

Da viagem que fizeram as náos, que partíram pera o Reyno no anno de 1559: e de
como não passáram mais que a Rainha,
o Tigre, e o Castello; e Francisco Barreto, e João Rodrigues de Carvalho arribáram a Moçambique: e da perdição
da náo N. Senbora da Barca, de que era
Capitão mór D. Luiz Fernandes de Vasconcellos: e de como se salvou no seu batel com sessenta pessoas: e do que mais lhe
succedeo até tornar á India.

O Cap. III. do VI. Livro desta VII. Decada deixámos Francisco Barreto partido de Goa na não Aguia pera o Reyno a vinte de Janeiro, e D. Luiz Fer-

nan-

nandes de Vasconcellos de Cochim na Gallega, com as mais náos da mesma conserva, que partiram quasi no sim de Janeiro. Agora he necessario continuarmos com ellas, e darmos conta do que lhes aconteceo na viagem. Todas estas náos, assim a de D. Luiz Fernandes de Vasconcellos, como a em que hia Francisco Barreto, e as mais, que partiram de Cochim, foram seguindo fua derrota com tempos Levantes até dobrarem a Ilha de S. Lourenço, e irem demandar a terra do Natal. E chegando á primeira ponta della, que está em trinta e hum gráos da banda do Sul, duzentas e trinta leguas do Cabo de Boa Esperança, pouco mais, ou menos, lhes deo huma tormenta geral, e mui rija, que as abrangeo a todas, e as tratou de maneira, que foi a total causa de as mais dellas se perderem, humas mais de pressa, outras mais de vagar, conforme ao menor, ou maior impeto com que as alcançou, sem estarem á vista humas das outras. Ficaram desta tempestade (que dissemos) os ventos tão rijos, e contrarios, e os mares tão grossos, empolados, e cruzados, que as fez andar ás voltas com grande trabalho, e perigo; e o que as tratou peior foram os muitos dias de pairo que tiveram, que as deixou abertas, e desgovernadas, com curvas quebradas, cavilhas torcidas, e

entremichas arrebentadas, como aconteceo á náo de Francisco Barreto, de quem logo trataremos. Gastáram estas náos em demanda do Cabo de Boa Esperança todo o mez

de Março.

As náos Tigre, Castello, e Rainha, que eram da conserva de D. Constantino, parece que se souberam seus Pilotos melhor governar; ou foram tão bem affortunados, que lhes deo Deos tempo, com que dobráram o Cabo de Boa Esperança, e foram a Portugal; mas as outras, que eram do anno atrás da Armada de D. Luiz Fernandes de Vasconcellos, que todas invernáram, todas se vieram a perder em differentes paragens. A não Framenga, de que era Capitão Antonio Mendes de Castro, ainda que passou o Cabo de Boa Esperança, sicou tão destroçada, que se foi perder em S. Thomé. A Graça, que era da Armada do Viso-Rey D. Constantino, de que era Capitão João Rodrigues de Carvalho, teve muitos contrastes, e muitos dias de pairo, em que se lhe passou o tempo de dobrar o Cabo; e por fazer muita agua, e lhes faltar a que haviam de beber os que hiam nella, foi forçado arribar a Moçambique, como fez.

A Patifa, em que hia o Governador Francisco Barreto, teve muitos ventos contrarios, com que esteve a arvore secca de-

zoito dias, antre humas ondas de mares cruzados, que pareciam altissimos montes, de cujos cumes a não fe via cahir muitas vezes em huns valles, que parecia não poder mais apparecer; e com os grandes balanços que dava de huma parte a outra, lhe arrebentáram trinta e seis curvas pelas gargantas, e trocêram mais de quarenta cavilhas tão grof-fas, como o collo de hum braço, que pren-dia as curvas á náo, e quebráram dezoito entremichas, que cingiam as curvas, que junto tudo isto á velhice, e podridão da náo, a fez abrir por tantas partes, que se fora muito facilmente ao fundo, se faltára o valor, e diligencia com que Francisco Barreto fazia acudir ás bombas, e lançar fóra agua, qué entrava nella por muitas partes, que estavam abertas. A estes trabalhos acudíram com muita vigilancia, e diligencia os Fidalgos que nella vinham, fendo Francisco Barreto o primeiro, com cuja presença, e exemplo andavam todos tão animados, que parecia que não estimavam hum trabalho, que so Portuguezes puderam aturar, pera remedio do mal que soffriam, sem largarem os aldropes das bombas das mãos, de dia, nem de noite; e foi necessario accrescentar-se outro, de baldearem a pimenta de huns paioes em outros, pera se tomar a agua que a náo fazia por elles, porque (e

se receava outro, que fora a total perdição da náo, que era ir a pimenta ás bombas, e ficarem com isto entupidas de maneira, que não pudessem laborar, nem tirar fruto deste tão excessivo trabalho, e tudo fosse em vão, por se não poder lançar a agua fóra, que crescia de maneira que com darem continuamente a ellas, a não podiam acabar de vedar, e seccar; antes era tanta a agua, que entrava pelas abertas da não, que hum muito pequeno espaço, que deixavam de dar á bomba, achavam nella mais de tres, e quatro palmos de agua de vantagem da costumada. Neste trabalho passou a não quatro dias continuos, sem se largarem os aldropes das mãos de dia, nem de noite; e porque Iho ficava fazendo maior o fumo do fogão, que os cegava, por ainda naquelle tempo vir debaixo do convés, houveram os Fidalgos, e criados de ElRey, que davam á bomba, por menos mal não comerem cousa, que houvesse de ser feita ao sogo, que sazer-se de comer com tão grande contrapezo, como era o do fumo, pera o que pedíram a Francisco Barreto mandasse prover naquillo doutro modo, porque se não atreviam a dar á bomba, com o fogão estar accezo. O que elle fez com mandar scrrar duas pipas pelo meio, de que se fizeram quatro celhas, que se puzeram no convés da não, cheias de

vinho, agua, e biscouto, e algumas conservas, de que se sustentáram tres dias, em que se não comeo cousa, que se houvesse de fazer com fogo. Achadas as aguas que a não fazia, que foram sincoenta e quatro, tratáram os officiaes della, calafates carpinteiros, de as tomarem por dentro da não, que por fóra não era possivel, e assim as foram tomando com se cortarem algumas curvas, liames, e entremichas; que ainda que desta maneira ficou a não fazendo menos agua, ficava todavia mais fraca, por caufa dos liames que lhe cortaram ; e assim qualquer balanço que dava, a fazia jogar toda tão desengonçada, que cuidáram os que hiam nella, ser cada hora a derradeira em que se havia de abrir, e elles acabarem todos miseravelmente. Pelo que foi necessario daremlhe hum cabo de proa, e outro de poppa, virados, e apertados com o cabrestante, pera que não abrisse de todo, e se dividisse em muitas partes; e como a não com todas estas ajudas, e remedios não deixava de fazer tanta agua, que não faziam outra cousa todos os Fidalgos, e cavalleiros, que hiam nella, senão dar continuamente a ambas as bombas, sem a poderem vencer, e esgctar, mandou Francisco Barreto por conselho dos officiaes della juramentados, alijar ao mar muitas fazendas de mercadores, como eram

be-

bejuim, de que se lançáram ao mar muitos quintaes, e muitos fardos de anil, e algumas caixas de sedas, e muitas cousas da Chi-

na muito ricas, e curiofas.

Aconteceo neste mesmo tempo, em que se lançáram ao mar estas fazendas, irem dar os trabalhadores com huns fardos de anil de hum alvitre, de que ElRey D. João sazia cada anno esmola, e mercê pera as obras da Igreja do Convento de N. Senhora da Graça de Lisboa; e perguntando a Francisco Barreto se havia tambem aquelle anil de ser lançado ao mar, como foram as mais fazendas a que o tinham seito, respondeo pue não, que quando não houveste outro remedio pera se salvar, senão lançar-se a sua propria delle, que essa lançasse, porque ás costas havia de salvar a fazenda de N. Senhora, em cujo favor conmitava estar o remedio, e salvação daquella não. »

Indo o trabalho da agua, que a não fazia, por diante, e não bastando dar-se continuamente a ambas as bombas, pera deixar de ser maior a quantidade da que entrava, que a da que deitavam sóra com as bombas; e arreceando-se o Piloto (que se chamava André Lopes) que quando menos cuidasfem, se lhe sosse a não ao fundo, por quão rota, e aberta hia, ordenou com consentimen-

to de Francisco Barreto, encaminhar a não a demandar a primeira terra que pudessem asferrar, que era pouco mais, ou menos a do Natal, (onde se perdera Manoel de Sou-fa de Sepulveda no galeão S. João a vinte e quatro de Junho do anno de 1552, em trinta e hum gráos da banda do Sul, ) havendo por melhor sorte acabarem em terra as vidas, que comerem-nos os peixes no mar. E indo assim com a proa em terra, de que estariam sincoenta leguas, pouco mais, ou menos, chamou Francisco Barreto a conselho o Piloto, Mestre, Contra-mestre, Sotapiloto, e todos os mais Officiaes da náo; e dando-lhes juramento sobre hum Missal, e hum Crucifixo, em que todos puzeram a mão, lhes mandou que cada hum delles difselse pelo juramento que tomára, o que entendiam do estado em que a não estava, e o que lhes parecia bem que se fizesse. Ao que o Piloto, como pessoa principal, re-spondeo primeiro, dizendo « que elle havia » sincoenta annos que andava no mar, e » tinha passado aquella carreira muitas ve-» zes, onde se vira em grandes perigos; » mas que nunca se vira em algum tamanho » como aquelle, em que então se via, pelo » estado em que a não estava de podre, e » muita agua que por estar aberta fazia; e » que se nosso Senhor por sua misericordia

» os levasse a haver vista de terra, que hiam » demandar, era a mór mercê que podiam » desejar homens, que andassem no mar, » e se vissem em tamanhos perigos, como » eram os em que se elles viam. » O mesmo voto so do Mestre, e de todos os mais Officiaes, sem discreparem huns dos outros.

Vendo Francisco Barreto o estado em que estavam, sez a todos os da não huma breve falla, nascida de hum animo, a quem nem trabalhos cansavam, nem perigos atemorizavam, pera perder hum muito pequeno ponto delle, (como a outra que Eneas sez a seus companheiros, quando escapáram da destruição de Troia, andando pelo mar Mediterraneo, buscando alguma parte de Italia, onde fundasse povoação, pelos ver tristes, e descoraçoados, como Virgilio conta no seu primeiro livro das Eneidas,) dizendo:

« Senhores Fidalgos, e Cavalleiros, ami» gos, e companheiros, não deveis de vos
» entriflecer, e melancolizar com irmos de» mandar a terra, aonde levamos posta a
» proa, porque póde ser que nos leve Deos
» a terra, onde possamos conquistar outro
» novo mundo, descubrir outra India maior,
» que a que está descuberta, pois levo aqui
» Fidalgos, e Cavalleiros por companhei» ros, com quem me atrevo, a commetter

» todas as conquistas, e emprezas do mun-» do, por arduas, e difficultosas que sejão; » porque o que a experiencia de muitos que » aqui vão nesta companhia me tem mos-» trado, me assegura, e dá consiança pera » não haver cousa no mundo, que possa

» temer, nem recear. »

Estas palavras disse Francisco Barreto com o rosto tão alegre, e desassombrado, como se se estivera recreando nas hortas do valle de Enxobregas, e não posto a varar na terra da mais bruta, e barbara gente, que o mundo tem. E todavia accrescentou com ellas a todos os daquella companhia novas forças, e deo-lhes novos espiritos pera poderem continuar, e levar ávante o pezo do trabalho, com que hiam, que era

assás grande.

Indo assim determinados a varar na terra do Natal, como as mercês que Deos costuma fazer aos necessitados do remedio, são mostrar-lhes que na mór força da desesperação delle ahi lho concede, assim o usou com estes trabalhados, e assigidos navegantes, fazendo-lhes mercê de lhes abrandar os ventos, e abonançar os mares, (que até então eram muito grossos, e empolados,) que soi causa de a não sicar com menos trabalho, dando menos balanços, e de fazer menos agua. Vendo o Piloto, e mais Officiaes

da

da náo ser menor o perigo, foram de parecer, que mudassem o rumo, e sizessem seu caminho pera Moçambique, onde esperavam em Deos os havia de levar a salvamento. E assim soi, que com os tempos galernos, e brandos, que dalli por diante sempre tiveram, soi a náo sazendo sua viagem. Mas os Fidalgos, e passageiros foram sempre com os aldropes das bombas nas mãos, sem os tirarem dellas hum só momento; porque por breve que sosse o intervallo que houvesse de se deixar de dar a ambas as bombas, logo a agua crescia muitos palmos, e os vencia; e porque não sossem vencidos della, hiam dando a ambas as bombas continuamente.

E querendo Francisco Barreto alliviar este tão grande, e continuo trabalho aos Fidalgos, chamou hum Capitão dos Cafres, que vinha na não, que os fazia trabalhar, e era seu presidente, e lhe prometteo cem cruzados, se elle com seus companheiros esgottassem as bombas; o que elles acceitáram. E pondo os peitos ao trabalho, e o olho no que se lhe tinha promettido, em hum dia que trabalháram esgottáram as bombas. Foi tamanho o contentamento de todos, que se deo boa viagem pela não, como se passaram o Cabo de Boa Esperança, ou entráram pela barra de Lisboa: e

af-

assim foram até Moçambique, aonde chegáram na entrada de Abril do anno de 1559, e acháram a náo Garça de João Rodrigues de Carvalho, que chegára o dia dantes destroçada, pera invernar alli. E aqui o deixaremos, até tornarmos a elles, por tratarmos do que aconteceo á náo de D. Luiz Fernandes de Vasconcellos, que deixámos partida de Cochim no sim de Janeiro do mesmo anno.

Esta não, que (como já dissemos) se chamava N. Senhora da Barca, passou muito maior trabalho que todas, porque parece que a tomou a tormenta mais em descuberto, e mais perto, e a abrangeo com mór furia: teve tantos contrastes, os ventos tão rijos, e os mares tão grossos, e cruzados, que com o pairar, e trapear, abrio por muitas partes, e começou a fazer grandes aguas, pelo que foram sempre dando ás bombas, sem nunca as largare:n das mãos de dia, nem de noite, nem ella se poder estancar, nem vencer com ellas; antes foi a agua crefcendo tanto, que lhe cubrio a primeira cuberta assima do porão, o que causou em todos os da não grande temor, e desconsiança. Os Officiaes acudiram todos a trabalhar pela lançar fóra com muitos barrís, que vasavam de dous em dous, por andaimes que fizeram. nas escotilhas, a que todos os da ກລຸດ

náo fe foram revezando, fendo D. Luiz o primeiro, que acudia a todo trabalho, fent descançarem hum momento, nem comerem fenão com os aldropes, e cordas nas mãos, mal, e pouco; e foi tamanho o trabalho, que vencia já a todos de maneira, que quasi não tinham mãos, nem braços pera o aturarem. Vendo-se os Officiaes naquelle miseravel estado, houveram por seu conselho arribarem, e irem varar aonde melhor pudessem; e assim viráram a poppa com aquelle trabalho, e desconsolação, havendo-se todos por perdidos, fazendo conta com Deos, e com suas almas. Aqui suppríram alguns Religiosos que alli hiam da Ordem do glorioso Padre S. Francisco, que naquelle transe confessáram, e consoláram a todos com muita caridade, obrigando-os em consciencia a trabalharem por se salvar, e a não se deixarem vencer do trabalho.

D. Luiz Fernandes mostrou neste perigo muito grande animo, e foi a principal occasão de todos se animarem; porque ao que cansava acudia logo com alguma refeição, e lhe tomava o aldrope, com que trabalhava até o outro tomar alento. E assim por este modo corria todos os andaimes, tendo elle só igual o trabalho com todos; e assim se mostrou este Fidalgo alegre, e consiado, e assim alegrava, e fazia consiar a todos,

que já trabalhavam com mais alegria que tristeza, tendo elle sempre provído o convés da náo de celhas de agua, vinho, de biscouto, e doces pera refeição dos que trabalhavam, não dando algum hum ai, a que elle logo não acudiste, e consolaste, sem em todo este tempo entrar na camara, nem faltar antre todos elles hum pequeno momento.

O Piloto da náo foi demandar a Ilha de S. Lourenço por mais perto, indo já a náo quasi adornada, com mais de vinte palmos de agua, e em tal estado, que nem governava, nem dava pelo leme cousa alguma, pelo pezo da agua que cada vez crescia mais. Vendo-se os Officiaes perdidos, disseram em segredo a D. Luiz Fernandes que já não havia remedio, que elles se sa ziam doze, ou quinze leguas da terra da primeira ponta da Ilha de S. Lourenço da banda do Ponente, que o bom seria tratarem de se salvar no batel, os que pudessem, que a náo já não podia compsigo.»

Estas novas ouvio D. Luiz Fernandes com muito grande animo; e sem mostrar tristeza alguma, fez logo lançar o batel ao mar, e metter-lhe masto, verga, véla, e remos; e soi tanta a pressa que a náo lhe deo, (porque se lhe hia sogindo debaixo dos pés,)

que não tiveram mais tempo que pera lançar dentro seis pessoas com hum barril de agua, e hum facco de biscouto, e duas, ou tres caixas de marmelada. D. Luiz Fernandes de Vasconcellos, depois de ser no batel, fez eleição das pessoas que havia de recolher, estando affastado da não, porque se lhe não lançassem todos dentro, porque seria causa de sua perdição; e tendo já ses-senta, lhe requerêram os Officiaes que não tomasse mais, porque o batel já não podia comfigo, pelo que lhe foi forçado affastar-se. E vendo que lhe ficava o Padre Fr. Fernando de Castro, de nobre geração, confessando a gente, se foi chegando á não pera o recolher, mandando-lhe dizer que se não havia de ir sem elle.

Mas o Padre movido mais da caridade dos proximos, que do desejo da vida, lhe respondeo « que se fosse á paz de Deos, » que elle havia de ficar naquella náo con» fessando, e consolando todos aquelles ir» mãos; porque mais importava a salvação » das almas de duzentas pessoas, ou mais, » que na náo ficavam, que a da sua vida » delle. » Vendo D. Luiz Fernandes aquella tão grande caridade, e amor dos proximos, lhe pedio que os encommendasse a Deos; e assassando se or prantos, lagrimas, e gri-

tos,

tos, que feriam esses ares, pedindo misericordia, de que então só Deos podia usar. E indo ainda á vista da não, viram todos sorvella o mar, e recolhella em suas entranhas, que soi hum espectaculo de gravisti-

ma dor, e mágoa.

Encommendando-se a Deos, foram seu caminho pera onde o Piloto melhor lhe pareceo, e ao outro dia houveram vista de terra em vinte gráos e meio escassos adiante da Bahia de Sant-Iago pera o Ponente, e de longo da costa pela banda de sóra da Ilha a foram rodeando, sustentando-se com o pouco que no batel se metteo, que se lhes dava por tanta regra, quanto bastava muito piedosamente pera se sustentarem, sem D. Luiz Fernandes de Vasconcellos tomar pera si mais cousa alguma, do que se dava aos outros, mostrando-se em toda esta viagem tão familiar, e humano a todos, que hiam consolados, e animados com o verem.

Por esta costa foram tomando alguns portos, e Bahias, a que acudíram alguns da terra, e sem desembarcarem resgatavam algumas gallinhas, que D. Luiz Fernandes mandou guardar pera alguns enfermos, sem elle querer comer huma só, rogando-lho, e pedindo-lho todos. O principal de que se foram sustentando soi de marisco, e peixe, que hiam tomando pelas praias a que chega
Couto. Tom. IV. P. 11. M yam,

vam, ainda que alguns comiam cobras de agua, e outras coufas nojentas. Por algumas Bahias destas acháram algumas pessoas que pareciam Jáos: por onde vieram a cuidar que já fora aquella costa pela banda de fóra povoada de Jáos, porque fallavam a fua lingua; mas quanto a nós neste particular, por mais certo temos que ficáram estas pelsoas, que foram encontrando, de algumas náos que se alli perdêram, ou que nascêra destas; porque se fora do tempo dos Jáos, já se Íhes não houvera de entender a lingua, nem os que delles procedem tão bassos, porque tudo se havia de perder com a communicação, e ajuntamento dos naturaes: não negando porém que esta costa deixasse de fer conquistada, e povoada dos Jáos, segundo a opinião de muitos.

Assim foram os do batel até o Cabo da Ilha da banda do Levante; e em huma enfeada, que está em altura de treze gráos, acháram hum galeoto, que tinha partido da India pera Moçambique, que por ter os tempos contrarios foi tomar aquella Bahia, que he muito grande, e formosa; e sendo elle visto dos do batel, foi pera todos huma cousa de grande alegria, e alvoroço, e o foram demandar. O Capitão delle, que era hum homem Fidalgo, (a quem não pudemos saber o nome,) vendo os do batel,

e conhecendo D. Luiz Fernandes de Vasconcellos, foi tambem seu alvoroço grande, e o recebeo a elle, e a todos mui bem, e delles soube sua perdição, e trabalhos, que fentio em extremo. Alli os recolheo a todos comfigo, e ficáram invernando naquella enfeada, esperando pelos Ponentes, com que haviam de ir pera Moçambique, tomando D. Luiz Fernandes as fazendas, e roupas que lhe parecêram bastantes pera vestir, e fustentar os da sua companhia, o que sez todo aquelle tempo até chegar a Goa, resgatando com os da terra todos os mantimentos que lhes eram necessarios: e aqui os deixaremos até tornarmos a elles, por continuarmos com outras coulas, que estão puxando por nós.

## CAPITULO II.

De como ElRey D. Sebastião supplicou ao Summo Pontifice Paulo IV. fizesse a Sé de Santa Catharina de Goa Arcebispado: e as Igrejas Santa Cruz de Cochim, e N. Senhora da Assumpção de Malaca, Bispados: e da Armada que este anno de 1559 partio do Reyno, de que era Capitão mór Pero Vaz de Siqueira.

Q Uerendo a Rainha Dona Catharina de gloriofa memoria, e o Cardeal Dom Henrique, tutores do Rey menino Sebaf-M ii tião,

tião, que elle imitasse ao bom Rey D. João seu avô no zelo da honra, e gloria de Deos nosso Senhor, e na dilatação de sua santa Fé: vendo que nestas partes da India hia em tamanha multiplicação, pareceo-lhes bem ajudarem, e favorecerem isto com Prelados Evangelicos, ainda que fosse a custa de grandes despezas de sua fazenda, porque não faltassem ministros pera obra tão santa. E considerando quão estendido era o Estado da India, e quão distantes muitas partes delle da Metropolitana de Goa, e que hum só Bispo não podia visitar, e consolar todos os Christãos, supplicáram ao Summo Pontifice, que então presidia na Igreja de Deos, que era Paulo IV. « lhes quizesse conceder » fazer Santa Catharina de Góa Arcebispa-» do, (que até então era Bispado annexo ao » Arcebispado do Funchal, ) e que as Igre-» jas Santa Cruz de Cochim, e N. Senho-» ra da Assumpção da Cidade de Malaca » fossem feitas Bispados, suffraganeos ao » Arcebispado de Goa, applicando-lhes lo-» go de suas rendas seus dotes, e ordinarias » pera todas as Dignidades, Conegos, Be-» neficiados, Curas, Vigairos, e que estes » Bispados fossem annexos ao direito da » Metropolitana de Goa, constituindo-lhes » termos, e limites, e os districtos delles. » Commetteo o Papa ao Arcebispo de Lisboa

D. Fernando de Menezes de Vasconcellos, que tomando nisso resolução, limitou ao Arcebispo de Goa, desdo Cabo de Boa Esperança até Ormuz, e dahi até Cananor, com todas as Ilhas adjacentes a ellas, em que houvesse Christãos. E ao Bispado de Cochim assinou desde Cananor até Bengala, e Pegú, com toda a costa da Pescaria, Negapatão, e S. Thomé, com a grande, e formosa Ilha de Ceilão, com todas as mais circumvizinhas a ellas, e a toda a costa, separando-lhe a grande, e estendida Christandade que jaz no Sertão de Cochim, Cranganor, e Coulão, e pelas serras do Malavar, que era regida, e governada por Arcebispos, e Bispos Armenios, que seguiam a falsa seita do Heresiarca Nestor, (como no principio desta Decada fica dito,) que a fazia seguir com todos aquelles subditos, debaixo de cuja jurdição andava toda aquella Christandade. Estes Bispos eram provídos pelo Patriarca de Babylonia, cabeça dos Nestorianos: e assim durou esta seita naquella Christandade até o anno de 1599, em que D. Fr. Aleixo de Menezes, Religioso da Ordem de Santo Agostinho, Arcebispo de Goa, por ordem do Papa Clemente VIII. que pera isfo lhe mandou grandes Breves, por morte do derradeiro Arcebispo Armenio, antes de vir outro de Babylonia, foi em pessoa visitar

toda aquella Christandade com grande zelo. e caridade; e depois de passar muitos, e mui varios perigos, e trabalhos, por elles no principio não quererem obedecer, com tudo prégando-lhes por todas suas Igrejas, os rendeo, e ajuntou Synodo Diecesano com todos seus Sacerdotes, (a que elles chamão Cassanares, ) onde elles, e todos os póvos deram a obediencia á Santa Igreja Romana, e abjuráram todas as hercítas de Nestor, dando o Arcebispo ordem a todas as cousas daquella Igreja, de que temos dado de tudo isto relação copiosa no principio desta VII. Decada no II. Cap. do I. Liv. (e a daremos muito mais particularmente, quando escrevermos o tempo do Cónde da Vidigueira Almirante) por ser huma das mais heroicas obras, que em materia de Christandade se fizeram neste Estado.

E tornando ao fio de nossa historia. Ao de Malaca constituio seus limites desde Pegú aré a grande Região China, com todos aquelles Archipelagos de Solor, Timor, Amboino, Banda, Moro, e Maluco, em que incluem grande multidão de Ilhas, em que ha mais de trezentos mil Christãos naturaes, e depois pelo tempo em diante se fizeram Bispados distintos á China, e Japão, como em seus tempos se dirá. Isto tudo concedeo o Summo Pontissee por suas Bullas Apos-

Apostolicas, com privilegio pera os Reis de Portugal poderem apresentar os Arcebispos, e Bispos, e todas as mais dignidades, como Meltres que cram da Ordem da Cavallaria de nosso Senhor Jesus Christo. Por virtude destas Bullas apresentou ElRey pera Arcebispo de Goa ao Padre Mestre Gaspar, (que foi Conego, e depois huma das principaes Dignidades da Sé de Evora,) varão douto em Theologia, e de vida muito approvada, e por tal tão amado, e querido do Cardeal, e Rey D. Henrique. E pera Bispos de Cochim, e Malaca apresentou ElRey a D. Jorge de Santa Luzia, e a D. Jorge Themudo, da Ordem de S. Domingos, varões doutos, e de vida Apostolica, e que depois vieram a morrer com sinaes de santidade.

Estas Dignidades foram sagradas em Lisboa com grandes ceremonias, e ordenáram os tutores de ElRey que os Bispos sossem pera a India na Armada, que se negociava este anno de sincoenta e nove, que era de seis náos, cuja Capitanía mór levava Pero Vaz de Siqueira, hum Fidalgo velho, muito honrado, de que algumas vezes temos sallado nas nossas Decadas; e o Arcebispo quizeram que sicasse pera o anno seguinte de 1560.

Prestes esta Armada, deo toda junta á véla em Março deste anno de sincoenta e

nove, em que andamos, onde foram embarcados perto de tres mil homens de armas, gente mui lustrosa, e escolhida, em que entravam muitos, e mui honrados Fidalgos, e Cavalleiros. O Capitão mór Pero Vaz de Siqueira escolheo pera si a não Flor de la mar, em que se embarcou o Bispo D. Fr. Jorge Themudo, que hia por Bispo de Cochim, com quem eu passei tambem á India, moço de quinze annos, tendo destes gastado dous em serviço de ElRey D. João o III. de seu moço da Camara; e todos os mais até esta era de feiscentos e tres, em que escrevemos esta Decada, em outros serviços de mais riscos, e perigos, e neste de tanto trabalho, e inquietação pera á velhice com tão poucos favores neste estado, que muitas vezes me cahia a penna da mão com desgosto; e se a ergui, foi por me fazerem força as muitas instancias, com que ElRey D. Filippe de gloriosa memoria, e depois El-Rey nosso Senhor seu silho, me mandavam todos os annos por fuas cartas (como fe ve-rão impressas nos principios de nostas De-cadas) profeguiste, e continuaste esta obra, com palavras de Principes mui Catholicos, e que desejavam de não ficarem em esque-cimento os seitos dos Portuguezes nossos na-turaes, posto que os deste tempo tanto se esquecessem disso em muitas cousas. Os Ca-

pitaes das mais náos eram Francisco de Sousa, da Algaravia aonde hia embarcado D. Fr. Jorge de Santa Luzia Bispo de Malaca, Pero de Goes em Santo Antonio, Luiz Alvares de Sousa em S. Gião, Lisuarte Peres de Andrade na Conceição, Ruy de Mello da Camara em S. Paulo. Destas seis náos a de S. Paulo por má navegação foi haver vista da terra do Brazil, e dahi tornou a arribar ao Reyno. Todas as mais foram á India. Só a Conceição, por chegar tarde a Moçambique, se deixou ahi ficar.

#### CAPITULO III.

Da Armada que o Viso-Rey D. Constantino mandou ao Malavar: e dos navios que foram de soccorro a Baharem: e do que lhes succedeo na viagem: e da guerra que Luiz de Mello da Silva fez por toda a costa do Malavar.

Om a vinda das náos do Reyno ficou a India prospera, e rica, pela muita gente, dinheiro, e fazendas que nellas vieram; e porque a soldadesca era muita, e enchia a Cidade de Goa, ordenou o Viso-Rey D. Constantino huma boa Armada pera mandar ao Malavar a Luiz de Mello da Silva, que já tinha sahido de Cananor na entrada de Setembro com os navios, que lá inver-

náram, pera continuar na guerra dos Mouros; e mandou o Viso-Rey pagar seiscentos homens, que mandou embarcar em tres caravelas, duas galés, e alguns navios de remo, pera lá poder tomar as bocas dos rios; assim pera os inimigos se não proverem de mantimentos, como pera os Cossairos não fahirem a roubar, por ter o Viso-Rey avifo que no inverno le armáram muitos Parós em disferentes partes: e estava assentado em confelho por todos os Capitães velhos, e de muita experiencia « que se não fizesse aos » Mouros daquella costa outra guerra, mais » que tomar-lhes os portos; e que quando » a houvesse com os Mouros de Cananor, » a fizessem tambem ao Çamorim, pera as-» sim se não poderem prover huns aos ou-» tros por seus rios » o que costumavam a fazer, e por isso lhes dava pouco de que-brarem as pazes, por muito pequena occasão que se offerecesse, porque não deixavam de mandar suas fazendas pera Meca, nem partirem suas náos, porque as mandavam embarcar no Reyno, que estava de paz, e nelle se tornavam a recolher, e por seus rios se proviam de arroz, e ansião, que he o seu principal mantimento, sem quem não podiam viver : e assim engrossavam no trato por rios alheios, e pelos feus nas prezas, que faziam com fuas Armadas, que eram muiDEC. VII. LIV. VIII. CAP. III. 187 muito prejudiciaes, e faziam muitos damnos.

Pelo que o Viso-Rey D. Constantino man-dou por regimento a Luiz de Mello da Silva, que não fizesse guerra de outra mancira a todos os Reys do Malavar; porque com lhes tomar as barras, e não lhes deixar fa-hir fuas nãos pera Meca, nem lhes entrarem mantimentos de fóra, os podiam pôr em tanto aperto em dous annos, que chegassem os Naires a tanta desesperação, por causa da fome, que se levantassem contra os Mouros, e os mettessem á espada, como já algumas vezes estiveram pera o fazer, porque estes nem se embarcão, nem negoceam pelo mar, e só da substancia que na terra tem, se sustentam pobremente, e a vendem aos mercadores que vam a feus rios, pera que lha commutem em arroz, que naquelles Reynos não ha. E andando o Viso-Rey D. Constantino despachando esta Armada, chegáram de Ormuz as novas do desbarato de D. Alvaro da Silveira, e de como D. Antão de Noronha era partido áquelle negocio pera Baharem; o que o Viso-Rey sentio muito, e logo se foi pôr na ribeira das Armadas, e mandou deitar ao mar treze, ou quatorze navios de remo, pera despedir de foccorro, em quanto se preparava outra maior Armada, que se determinava mandar,

com o primeiro recado que lhe chegasse, de D. Antão de Noronha, se lhe fosse necessario.

Estas novas se espalháram logo pela Cidade, que toda se metteo em revolta, por ferem os mais dos Fidalgos que nella estavam parentes de D. Alvaro da Silveira, e de D. Antão de Noronha, e dos mortos, e cativos, e com muita pressa acudíram a se offerecerem ao Viso-Rey, e tomáram navios pera se partirem. E foi tamanha a brevidade com que se negociáram, e tão grande a vontade que tinham de se acharem naquelle seito, que assim como hum se aviava, dava á véla, sem esperar por companhia; e o primeiro que se partio foi Vicente Dias de Villalobos, tio de D. Antão de Noronha, irmão de sua mãi, que ao terceiro dia das novas fahio pela barra fóra em hum formofo navio com trinta Fidalgos, e cavalleiros, e foldados principaes: e logo apôs elle poucos dias se fizeram á véla os mais navios cheios da melhor foldadesca que então havia, que folgáram de acompanhar aquelles Capitaes naquella jornada. È dos que nos lembram os nomes são os seguintes: D. Pedro de Castro, filho de D. Diogo de Castro de Evora; Ruy Gonçalves da Camara, filho do Capitão da Ilha da Madeira; Tristão de Sousa, filho natural de Martim Affonso de Sousa; Balthazar da Costa cavalleiro honra-

do,

do, e o melhor Catureiro que na India ha-

via, e outros muitos.

Deo Deos a estes todos tão boa viagem, que em breves dias chegáram a Ormuz, depois de D. Antão de Noronha ter já chegado áquella fortaleza com a vitoria de Baharem: e o primeiro que chegou foi Vicente Dias de Villalobos, que se apressou tanto, que passou por Ormuz, antes que D. Antão de Noronha viesse de Baharem; e sem se deter, o foi buscar, e no caminho se desencontráram hum do outro, porque ao passar da Ilha de Lara, hum soi por dentro, e outro veio por fóra; e chegando a Baharem, tanto que soube ser partido, tornou a voltar, e foi ter a Ormuz, quasi com os que partíram de Goa: D. Antão de Noronha recebeo a todos com muitas honras. E porque alli não tinham já que fazer, tomáram seus provimentos, e se tornáram pera Goa todos juntos, elegendo por Capitão de toda aquella Armada a Balthazar da Costa, a que seguiram até áquella Cidade, onde já havia dias eram chegadas as novas da vitoria. O Viso-Rey recebeo aquelles Capitães muito bem, e lhes fez mercês pelo zelo, e presteza com que acudíram ao serviço de ElRey, e aos foldados mandou pagar seus quarteis. Démos assim brevemente relação desta jornada, porque não houve nella que

que contar, mais que a presteza com que estes navios partíram, chegáram, e tornáram, pera que se saiba o zelo, amor, e sidelidade, com que neste tempo se acudia aos trabalhos do estado. O que depois se veio a perder tanto, que chegáram os peccados da India a mandarem homens forçados aos soccorros edas fortalezas em alguns trabalhos, em que tiveram necessidade delles.

Despedidos estes navios de Goa, deo o Viso-Rey D. Constantino pressa á Armada do Malavar, e a deitou sóra por sim de Outubro, e chea de muita, e lustrosa soldadesca; e os Capitães, que foram nesta jornada, são os seguintes: D. Filippe de Menezes, irmão de D. João Tello, em huma galé; D Paulo de Lima, em outra; Gonçalo Pires de Alvellos, Alvaro Reinel, e Miguel Rodrigues Coutinho Fios Seccos. Tres Cidadões principaes, e ricos nas tres caravellas. As sustas eram oito, ou dez, de cujos Capitães nos não lembram os nomes.

Chegada esta Armada ao Malavar, a repartio Luiz de Mello da Silva pelos rios, por esta maneira. D. Filippe de Menezes com a sua galé, e duas, ou tres sustas, no rio de Marabia, do Reyno de Cananor, onde ElRey residia; D. Paulo de Lima, com outras tantas em outro rio; Gonçalo Pires de Alvellos, com a sua caravella, e

duas

duas fustas, no rio de Maim; Alvaro Reinel com outras duas pera o serviço de sua caravella, no rio Canharoto; Miguel Rodrigues Coutinho Fios Seccos, com o mesmo, no de Pudepatão; Manoel da Silva em huma galeota Latina, e tres sustas, no Ilheo de Tremapatão: e o Capitão mór com os mais navios ligeiros, que seriam perto de vinte, sicou solto pera correr toda a costa do Malavar, pera huma, e outra parte, pera ver, e prover no que lhe sosse necessario.

Desta maneira andou fazendo toda a guerra que pode, dando de supito nas povoações daquella costa, queimando-as, abrazando-as, e destruindo-as de todo; cortando-lhes muitos palmares, e matando-lhes muitos dos seus moradores, tomando-lhes todas as suas embarcações, pondo toda aquella costa em temores, espantos, prantos, e necessidades, por lhes terem todos os portos tão fechados, que não podia sahir, nem entrar huma pequena almadia. E tal ordem tinha, que hoje amanhecia defronte de hum lugar, e ao outro dia delle a finco feis leguas; e onde menos se temiam, alli dava de sobresalto, destruindo, e abrazando tudo, e á noite estava já dalli a sinco leguas, e a seis e sete: e de tal maneira os trazia inquietos, fem lhes valer a grande vigia que traziam

fobre a Armada, e os muitos fogos que toda a noite faziam por toda a costa, pera por elles darem aviso onde ella estava, e pera onde se fazia á véla; mas nenhuma cousa des-

tas lhes aproveitava.

Com esta ordem cursou todo este verão; que foi o com que mais atormentou todo este Malavar, que todos os daquelles tempos; porque não houve povoação, que não fentisse a ira, e o açoute Portuguez, e assim os necessitou de tudo, que se determináram de arriscar a morrer, e ir buscar provimentos, antes que perecerem em terra á mingua: pera o que se carteáram todos os que havia pelos rios, pera em huma noite, e maré certa fahirem pelos rios, onde os nossos navios estavam, ainda que fosse a todo o risco, e perigo, como fizeram. Mas como os nossos, que estavam sobre os rios, por onde elles haviam de fahir, traziam muito grande vigia, não deixáram de fer fentidos ao fahir, ao menos no rio de Maim, onde estava Gonçalo Pires de Alvellos com a sua caravella surto perto da terra, (com quem en estava embarcado, sendo moço, que costumava mandar todas as noites os navios de remo a vigiar a boca do rio, pera não sahirem os ladrões, ) e neste com quem se tinham carteado todos, estavam prestes oito Paraos, que desemmasteados com

DEC. VII. LIV. VIII. CAP. III. 193

a vasante da maré a voga surda, foram sahin-

do de longo da arêa.

E pera fazerem affastar os nossos navios, puzeram em terra algumas bombardas, com que começáram a esbombardear, o que os espertou mais; porque entendendo o que podia ser, tomáram armas, e leváram ancora, e com o remo na mão estiveram esperando, (que tão animados, e contentes andavam então os homens, que com dous navios não receavam de commetter seis, e sete Paraos tão grandes, e possantes, como depois houve.) Cuidando os Paraos que tinham embaraçados os nossos navios com as bombardadas, apontando na boca da barra, apertáram o remo, e foram passando por antre os nossos como hum trovão.

E todavia como os nossos estavam espertos, sentindo-os logo ao sahir, desparáram nelles os falcões; e tomando hum de proa a poppa, o axoráram todo, e elle anhoto soi dar á costa, e os mais prepassando por antre os nossos navios lhes langáram dentro huma somma de panellas de polvora, e os nossos fizeram o mesmo, com que lhe abrazáram muitos Malavares. Mas quiz a desaventura que na susta, de que era Capitão hum soão Leitão, cahio da mão a hum soldado huma panella de polvora em sima de outras, que quebráram logo; e tomando to-Couto. Tom. IV. P. 11.

das fogo, refináram por esses a todos os que estavam na fusta, e o baileo em claro com todas as armas que nelle estavam, e o navio sicou ardendo em chammas. O Capitão do outro, que se nos não lembra mal, era hum Antonio Tavares, vendo assim o navio, deo-lhe huma toa, e se foi recolhendo pera a caravella, que tinha já levado a amarra, e dado o traquete pera lhe acudir, despedindo o batel com vinte soldados, que foram recolhendo pelo mar

a mór parte dos queimados.

Os Paraos não fe quizeram embaraçar com cousa alguma, antes em se affastando arvoráram mastos, e deram as vélas á sua vontade, ficando a nossa caravella recolhendo a fusta, e os abrazados, de que morrêram muitos, que ella com todos os mais mandou pera Cananor em companhia do outro navio. A caravella fe fez á véla apôs os Paraos, e ao outro dia pela manha encontrámos a caravella de Alvaro Reinel, de quem se soube que tambem do seu rio sahíram outros Paraos, apôs quem tambem dera á véla; e havendo ambos por tempo perdido andarem em sua caça, se tornáram pera seus pousos, e mandáram avisar o Capitão mór do que passava. E assim os deixaremos hum pouco, por continuarmos com as cousas de Damão.

CA-

#### CAPITULO IV.

De como os Capitães Abexins corrêram até
Balfar, e lhes fahio Alvaro Gonçalves
Pinto, e lhes deo batalha, em que foi
morto com a mór parte dos feus: e de
como o Capitão de Damão D. Diogo de
Noronha mandou foccorrer os nossos, que
ficáram de cerco na fortaleza.

Bofatá, e Cide Rana víram recolhido pera Goa o Viso-Rey D. Constantino, tornáram a voltar fobre as terras de Balfar com seiscentos de cavallo, e muita peonagem, e andáram por ellas fazendo muito damno, e comendo aquellas aldeas; e tanto que o verão entrou, e que as aguas do inverno lhe deram lugar, determináram de ir commetter a fortaleza de Balfar, e tomarem-na pera nella se fortificarem, e comerem todas aquellas Parganas: e assim ajuntando toda a gente que tinham, assim de pé, como de cavallo, a foram demandar; e Alvaro Gonçalves Pinto Capitão de Balsar foi logo avisado de sua vinda, e logo se fez prestes pera os ir esperar no campo, porque não quiz que o tomassem encurralado: e assim os esperou fóra com cento e vinte Portuguezes, em que entravam quinze, ou vinte de caval-Nii

lo, e quinhentos peões da terra, deixando na fortaleza hum Capitão chamado João Gomes da Silva, homem de humilde geração, mas muito bom foldado, e com elle dez companheiros; e vindo-fe os inimigos chegando, os foi demandar pera lhes dar batalha, cuidando que eram menos, e chegou á vista delles, que estavam em huma aldea chamada as Ferrarias, duas leguas da fortaleza, e os achou em campo, porque já estavam avisados da sua ida. Alvaro Gonçalves Pinto vendo o grande poder que ti-nham, posto que era muito bom cavalleiro, duvidou commettellos, e quizera-se recolher, porque o pudera fazer sem descredito de seu esforço; mas os feus foldados começáram a alterar-se, e a se descompôr, querendo arremetter, e dar batalha sem ordem do seu Capitão, e ainda foltando-se em palavras. Vendo Alvaro Gonçalves Pinto aquelle qua-fi motim, e defattento, virando-le pera to-dos, disse-lhes: « Ora já que assim quereis, » Sant-Iago; » e arremeçando o cavallo, foi ferir em os inimigos com tanta força, que daquelle encontro derribou o em que poz a lança, e logo outro. E os foldados daquella primeira carga da espingardaria lhe derribáram mais de sincoenta, ficando todos baralhados em batalha, que foi aspera, e cruel, em que Alvaro Gonçalves Pinto, e

# DEC. VII. LIV. VIII. CAP. IV. 197

todos os nosios pelejáram mui valorosamente. Mas como os inimigos eram feiscentos de cavallo, e o campo grande, rodeáram os nossos por todas as partes, que logo se puzeram em desbarato, e ás lançadas os foram matando, tendo-o já feito a Álvaro Gonçalves Pinto, que primeiro que o matassem vendeo a vida a troco de muitas, que tirou a muitos, pelejando em meio de todos, como hum leão bravo, sem querer virar as costas. Dos nossos, que hiam em desbarato, escapáram poucos, e ainda esses se espalháram, e não foram demandar a fortaleza senão finco, ou feis, ficando mortos fetenta e dous, e cento e sincoenta pedes, e os mais como fabiam a terra, escapáram pelas aldeas.

Vendo os inimigos a vitoria, que tinham alcançado dos nossos, foram com aquella furia commetter a fortaleza, cuidando que a levassem logo nas mãos, e cercáram-na á roda, commettendo-a por todas as partes com grande determinação. Mas João Gomes da Silva, que nella ficou com os companheiros que dissemos, se poz á defensão com suas espingardas, com que fizeram em os inimigos mui grande destruição; porque como davam no cardume delles, que estavam ao redor dos muros, nenhum tiro se perdia, levando as espingardas de dous em dous

pelouros, cessando nunca de tirar, nem o seu Capitão de os esforçar, e animar, e por huma parte pelejar com a sua espingarda, e por outra com muitas panellas de polvora, que se hiam desfazer sobre os inimigos, correndo elle o muro (que era pequeno) todo á roda pera ver os que pelejavam nas partes, que lhes tinha encommendadas, e em todas os inimigos o viam de quando em quando bem em teu damno. Alguns pedes dos que escapáram da batalha tomáram o caminho mui apressadamente pera Damão, aonde chegáram a horas de meio dia, porque a batalha foi ás oito de pela manhã, e deram a D. Diogo de Noronha as novas do que passava, affirmando-lhe, que se a fortaleza não fosse já perdida, estária em grande trabalho, e risco. O Capitão D. Diogo de Noronha fentio aquella perda em extremo, e logo se foi pôr na ribeira, e em espaço de huma hora negociou dez navios cheios de muito lustrosa soldadesca, que despedio em foccorro, e não achámos a certeza de quem foi por Capitão mór. Sómente temos por informação que hia naquella companhia Triffão Vaz da Veiga pera ficar por Capitão naquella fortaleza até elle a prover, ordenando-lhe cem homens, que havia de tomar da Armada.

Estes navios chegáram á boca da barra de

# DEC. VII. LIV. VIII. CAP. IV. 199

de Balfar ás quatro horas da tarde, fendo meia maré chea; e porque não fabiam o que hia na fortaleza, deitou o Capitão mór huma espia fóra, que logo tornou, e affirmou, que a fortaleza estava por nós; mas que os inimigos eram muitos, e que a tinham de cerco. E logo apôs esta espia chegou hum peão muito apressado com hum escrito de João Gomes da Silva, em que elle, e todos os companheiros vinham assinados, em que lhe pedia os soccorresse logo, porque estavam em grande trabalho, e aperto; porque parece que tiveram aviso da Armada. Com parece que tiveram avilo da Armada. Com este escrito ajuntou o Capitão mór os Capitães dos navios a conselho, e praticou com elles sobre o modo que teriam em os soccorrer: sobre o que houve differentes pareceres; porque huns disseram, que era necesfario soccorrellos logo; outros, que parecia aquillo estratagema dos inimigos, que teriam ganhada a fortaleza, e os Portuguezes em seu poder, e que lhe fariam escrever aquelle escrito pelos colher lá. Vendo elle que os mais dos Capitães eram os que apontavam os mais dos Capitáes eram os que apontavam os inconvenientes, resumio-se em soccorrer a fortaleza, e mandou-os pera os seus na-vios, e sez levar a amarra ao seu, e soi entrando o rio, dizendo, que quem o quizesse seguir o sizesse, o que todos sizeram negociados, e postos em armas.

Sa-

Sabendo os Abexins que a Armada hia entrando o rio, que era estreito, acudíram a lhe defender a passagem com algumas espingardas, e grandes nuvens de fréchas, de que lhe empenáram todos os navios, e alguns companheiros; mas tambem elles foram mui bem hospedados com a artilheria dos navios, e com a arcabuzaria de feição, que depois de muito escalavrados se recolhêrain, e se passáram da outra banda do rio. Os nossos chegáram á fortaleza, e desembarcáram nella postos em armas; e entrando dentro, acháram aquelles poucos homens abrazados em fogo, tifnados da polvora, e banhados em seu proprio sangue, que todo aquelle dia não comêram, nem bebêram, fenão cousa muito pouca, e com as armas nas mãos, com que tinham feito nos Mouros grande estrago. E com terem passado tanto, e tão immenso trabalho, e estarem todos empenados das fettas dos inimigos, os acháram os que hiam de foccorro tão inteiros, tão esforçados, e tão animofos, como se não tiveram feito nada.

O Capitão mór levou nos braços a João Gomes da Silva, e lhe disse muitas palavras dignas de seu animo, e assim abraçou a todos os mais companheiros, e os soldados da Armada os leváram muitas vezes nos ares com o alvoroço de os verem daquella ma-

nei-

#### DEC. VII. LIV. VIII. CAP. IV. 201

neira: e nós tambem o tiveramos bem gran-. de de lhes saber os nomes, pera os festejarmos com os deixarmos nomeados nesta nosfa historia; mas o tempo, e o descuido Portuguez os deixou em esquecimento, tendo elles feito obras merecedoras de serem eternizadas. O Capitão mór deteve-se na fortaleza dous, ou tres dias, mandando curar os feridos com grande resguardo; e passados elles, entregou a fortaleza a Tristão Vaz da Veiga, e deo-lhe cem homens pera quem D. Diogo de Noronha mandou muitos provimentos; e não tendo alli que fazer, voltou pera Damão. Os Abexins deixáram-se andar por aquellas terras, comendo suas aldeas, e inquietando os nossos, que sempre trouxeram sobre elles grandes vigias.

### CAPITULO V.

De como os Abexins tornáram sobre Balsar, onde já estava por Capitão Affonso Dias Pereira: e de como elle lhe sahio, e soi morto por desastre: e D. Diogo de Noronha soccorreo aquella fortaleza, e a largou por lho mandar assim o Viso-Rey D. Constantino.

Avendo perto de dous mezes que Triftão Vaz da Veiga estava em Balsar, mandou pedir licença a D. Diogo de No-

ronha Capitão de Damão pera se ir, que lhe elle deo, e mandou em seu lugar Affonfo Dias Percira, hum cavalleiro honrado de fua obrigação. Este havendo poucos dias que estava naquella fortaleza, tornáram os Capitaes Abexins a entrar por aquellas terras com tenção de accommetterem outra vez a fortaleza, e não se alevantarem de sobre ella sem a tomarem. Affonso Dias Pereira teve logo rebate de sua entrada; e sabendo que se vinham chegando, mandou dous homens em cavallos ligeiros (e se fez prestes pera os esperar) pera descubrirem o campo, e notarem a gente que os inimigos traziam: e hum destes se chamava Diogo Pereira, (que depois cegou, ) e o outro era hum Africano, a que não achámos o nome. Estes homens se alongáram tanto da fortaleza, que chegáram os Abexins á vista della, sem elles os verem. Affonso Dias Pereira tanto que vio os inimigos, sahio-se fóra da fortaleza, e os esperou com trinta de cavallo, e sessenta espingardas, deixando dentro nella Vicente Carvalho com alguns companheiros. E vendo os inimigos tão perto, como estava com as costas na fortaleza, com que lhe ficavam seguras, remetteo de tropel a elles, appellidando Sant-Iago, rompendo nos dianteiros com tanta furia, e força que os fez virar, ficando-lhes alguns no campo

ei-

# DEC. VII. LIV. VIII. CAP. V. 203

estirados; e como foram com aquelle impeto, sicáram os nossos, e os Mouros todos baralhados em huma aspera batalha; e posto que da nossa parte era o numero tão inferior, todavia pelejáram com tanto valor, que fizeram muito os Abexins em se livratem das suas mãos.

Andando assim todos misturados nesta pressa, chegáram os dous companheiros, que foram eipiar os inimigos; e vendo a afsereza da batalha, e a revolta de todos, como não podiam passar pera a fortaleza, senão por meio dos inimigos, determináramse ambos com as lanças nos ristes, e puzeram as pernas aos cavallos com tamanha furia, que foram rompendo pelo meio dos Mouros, derribando alguns; e foi sua ventura tal, que passáram por todos, até chegarem onde os nossos andavam accezos em batalha, mas com seis, ou sete feridas muito grandes cada hum, de que não perigáram; e hum delles, sendo já destoutra parte, perdeo o cavallo, porque por hum desastre cahio delle; mas salvou-se na fortaleza, onde se recolheo pera o curarem.

Affonso Dias Pereira, Capitão que andava na força da batalha pelejando como hum touro bravo, quiz a desaventura que se lhe empinasse o cavallo com o estrondo da arcabuzaria de feição, que deo com elle

no chão. O que visto pelos Mouros, carregáram fobre elle, e o lanceáram fem lhe poderem valer; e vendo-o morto, foram-se recolhendo pera a fortaleza, e os Abexins apôs elles, e tão perto, que ao entrar da porta foram todos misturados; e foi tanta a pressa, que alguns dos nossos não puderam tomar a fortaleza, e varáram adiante, e a espora sicta foram caminhando pera Damão, aonde chegaram em menos de tres horas, e deram rebate a D. Diogo de Noronha do que era acontecido, que com muita pressa mandou negociar dez navios, que logo despedio em seu soccorro com muita gente. Os nossos, que se recolheram a fortaleza, foi com tanta pressa, que deixáram no pateo os cavallos, e subiram assima, deixando as portas abertas pelas não poderem fechar, porque os inimigos (como hiamos dizendo) entraram misturados com elles. Vicente Carvalho, que ficou na fortaleza, acudio com os companheiros ás escadas, huns, e outros á cerca pera defenderem a subida aos muros, e a entrada da porta, o que já não pode fer, porque ficáram fenhores dos baixos, e de todos os cavallos, que logo foram tomados.

Os Abexins trabalháram tudo que puderam por subirem as escadas, que lhes foram defendidas dos nossos com muito valor, e

ef-

## DEC. VII. LIV. VIII. CAP. V. 205

esforço, e com grande perda, e damno dos inimigos, que desenganados de entrarem á força de armas, ajuntáram muita palha, e lenha, e mettêram tudo debaixo de huma guarita pera lhes darem sogo, e queimarem os nossos, que estavam em sima pelejando pera sóra com os inimigos, sem saberem o perigo que se lhes ordenava. Mas quiz Deos que lançasse hum soldado o corpo por huma janella, que hia cahir sobre o pateo, e vio andarem os Mouros mui solícitos em ajuntar aquelles materiaes pera o sogo; e tomando huma panella de polvora, a lançou antre elles; e quiz sua boa fortuna que se quebrasse em o meio dos Mouros; e dando-lhes as labaredas, os abrazou de seição, que deixáram o que faziam, e foram sogindo pela porta sóra.

Os nossos, que pelejavam de sima naquella revolta, fizeram em os Mouros huma cruel carniçaria, assim com a artilheria, como com a arcabuzaria. Senão quanto se affirma que Callisto de Siqueira o Mulato, meio irmão de Francisco de Siqueira, Escrivão da cosinha que soi de ElRey D. João, derribára á sua parte com sua espingarda mais de vinte, porque era o mór espingardeiro que havia na India. Os Mouros sicáram todo aquelle dia derredor da fortaleza por cansarem aos nossos, e assim os combatiam de-

bai-

baixo com tão grande numero de fréchas, que as portas, janellas, ameas, e ainda as paredes estava tudo empenado, apertando tanto com os nossos, que lhes não deram vagar pera tomarem mais refeição, que alguma agua pera matarem a seccura do grande

trabalho, que todo o dia passáram.

Estando já sobre a tarde em hum grande extremo, e muitas desconfianças, por já não poderem comfigo, ouvíram muitas bombardadas pelo rio assima, que era a Armada, que D. Diogo de Noronha tinha mandado, que tanto que foi sentida dos inimigos, largáram tudo, e passáram-se da outra banda do rio. O Capitão mór, que era Luiz Alvares de Tavora, filho de Bernaldim de Tavora, poz a proa junto da fortaleza, e desembarcou em terra com todos os seus postos em armas, e foi demandar a fortaleza; e vendo de fóra aquelle espectaculo da encravadura dos muros, e portas, da multidão das fréchas, e os nossos das ameas appellidando vitoria, vitoria, foi sua alegria tamanha, ou (pera melhor dizer) fua inveja tal, que qualquer delles trocara por se acharem alli todos os thefouros do mundo, fe os tivera em seu poder; e subindo assima, acháram aquelles poucos homens tão encarvoiçados da polvora, e taes do cansaço do dia, que pareciam alarves, e homens do

## DEC. VII. LIV. VIII. CAP. V. 207

mato; e levando-os todos nos braços, rofsáram-se por elles, pera que se lhes pegasse alguma cousa das muitas que nelles invejáram. O Capitão mór os fez defarmar, e curar alguns feridos, e lhes mandou dar de comer do que levava. Alli ficáram estes navios aquella noite, lançando o Capitão mór espias sobre os inimigos, que já eram recolhidos pera longe; e ao outro dia recolheo o Capitão mór toda a gente, artilheria, munições, e mais cousas da fortaleza, e deixando-a despejada de tudo pelo mandar assim o Viso-Rey a D. Diogo de Noronha, que pera isso deo regimento ao Capitão mór: e aquelle mesmo dia chegáram a Damão, e leváram a cabeça de Affonso Dias Pereira, a quem deram muito honrada sepultura. Os Abexins foram logo avisados do despejo da fortaleza; e voltando, a acháram só: e não se querendo pejar com ella, a derribáram por terra, deixando-se andar no campo, comendo as aldeas, e salteando as terras de Damão.

#### CAPITULO VI.

De como os Abexins corrêram as Tanadarias de Damão, S. Gens, e Tarapor, e do que lhe nellas succedeo.

P Assadas estas cousas, entráram os Capi-tães Abexins pelas terras de Damão, e foram fazendo por suas aldeas todos os damnos que puderam, e passáram até á fortaleza de S. Gens, e lhe deram huma formosa vista, e assalto, de que sahíram tambem escalavrados, porque os de dentro os fostigáram bem com sua arcabuzaria, com que os sizeram affastar, e foram de passagem destruindo suas aldeas, e roubando tudo o que acháram. Daqui se passáram ás terras de Danú, em que tambem fizeram assás de damno. Vadeando o rio a outra banda, dormíram aquella noite em algumas aldeas, e no quarto dalva se alevantáram com tenção de irem dar de supito na tranqueira de Tarapor, e ver se a podiam levar nas mãos.

Estava esta tranqueira sobre hum rio, que de baxa mar se passa a partes a pé enxuto, e era feita de palmeiras bravas, mettidas muito na terra, e muito juntas, forradas por dentro com seus esteirões de bambús grossos, com alguns andaimes, e guaritas; e tinha D. Diogo posto nella por Capitão Mar-

## DEC. VII. LIV. VIII. CAP. VI. 259

Martim Lopes de Faria, cavalleiro mui honrado, de sua obrigação, com quarenta soldados pera guarda daquella Pargana, que he das melhores, e mais prosperas de todas as daquella jurdição. E estando os nossos bem descuidados de tal sobresalto, dormindo bem descançadamente, sem se temerem de cousa alguma, a meio quarto dalva chegáram os Abexins á tranqueira, e logo arrimáram a ella algumas escadas, por onde começáram a subir. Mas quiz nosso Senhor que ao mesmo tempo se alevantasse hum soldado a alguma necessidade, e sentindo o rebolliço, brádou alto Mouros, Mouros. A esta voz acudio o Capitão Martim Lopes de Faria, e brádando por armas, as tomáram logo todos os feus foldados, e acudiram ás guaritas, e andaimes a tempo que já os Abexins os hiam cavalgando; e dando nelles, lançáram abaixo alguns mortos, e outros maltratados. E como os inimigos estavam apinhoados ao pé da tranqueira, e pegados ás palmeiras, não faziam mais os nossos soldados, que metter as lanças por antre os páos, e ensopar nelles á sua vontade; e outros, que de sima não faziam mais que botar-lhes muitas panellas de polvora, com que fizeram nelles tal lavor, que parecia que ardia em baixo algum forno de cal.

E conta-se de hum soldado Reinol da-Couto. Tom. IV. P. II. O quel-

quelle anno, que mettendo a fua lança por antre os páos pera tambem matar o seu, lhe pegára della hum Abexim, e trabalhára por lha arrancar da mão; e o foldado fem a foltar gritára alto, dizendo: « Cão, perro, » larga-me a minha lança » em fim elle defendeo a sua lança, e offendeo alguns, que matou com ella. A briga durou até que amanheceo, em que os Abexins se affastáram tão escalavrados, que não paráram dalli a duas leguas, o que não foi tanto a seu salvo, que lhes não matassem o seu Capitão Martim Lopes de Faria de huma espingardada, e que não sicassem muitos feridos. Os soldados das tranqueiras elegêram logo por seu Capitão a Antonio de Sampaio, homem muito honrado, e muito bom cavalleiro, que naquelle dia lançou suas espias sobre os inimigos, que se recolhèram pera hum tanque grande, onde enterráram muitos mortos, que leváram comfigo, e se curáram muitos, que hiam feridos.

E porque se receou que tornassem a commetter as tranqueiras, as guarneceo mui bem, e com muita pressa, e toda a noite seguinte esteve com grande vigia, e com as armas nas mãos. Ao outro dia na maré da tarde entrou por aquelle rio hum navio ligeiro, de que era Capitão Diogo Nunes Pedroso, que trazia trinta bons soldados, e muitas

### DEC. VII. LIV. VIII. CAP. VII. 211

munições, que D. Diogo de Noronha mandava de foccorro, (porque logo teve avifo do assalto que os Abexins deram naquella tranqueira.) Com este foccorro, de que os inimigos tiveram logo aviso, se alevantáram, e se mettêram pela terra dentro a roubar, e destruir as aldeas por onde passavam, e o navio se tornou logo pera Damão, e levou comsigo Martim Lopes de Faria, que ainda estava vivo; mas chegando a Damão, logo morreo em casa do Capitão, que o amava muito, e o sentio em extremo.

### CAPITULO VII.

De como D. Diogo de Noronha foi buscar os Abexins, e lhes deo batalha, em que os desbaratou.

Epois que os Abexins andáram por aquellas terras destruindo, e roubando o que acháram, passáram-se ás de Damão, onde se veio ajuntar com elles Carnabec Turco, homem soberbo, e arrogante, de que já outra vez fallámos, e todos assentáram de ir cercar a Cidade de Damão, pera onde logo partíram, sazendo suas preparações, e se foram pôr da outra banda na aldea de Couleca, onde ajuntáram todas as mais gentes que puderam. D. Diogo de Noronha, que trazia antre elles suas vigias, foi O ii

logo avisado de sua determinação: e como era sagaz, e prevenido, tratou de os emba-raçar, porque lhe não chegassem a pôr cerco, porque estava a Cidade aberta, e lhe poderiam dar trabalho. E assim o dia que lhe deram recado, que eram chegados a Couleca, se fez logo prestes com toda a gente, assim de pé, como de cavallo, deitando fama que queria ir buscar os inimigos, sem descubrir a pessoa viva sua determinação, porque sabia que dentro na Cidade andavam espias suas, que logo os haviam de avisar a todo aquella dia gostou em prede avisar; e todo aquelle dia gastou em preparações pera ir buscar os Abexins, e em mandar ter prestes embarcações pera passar a gente á outra banda. E no quarto da prima rendido, fe partio da Cidade com fuas bandeiras desenroladas, com grandes estrondos, e carrancas, dando a entender que queria passar em busca dos inimigos, do que logo os Abexins foram avisados pelas espias, que traziam antre os nossos, que lhes certificáram que o Capitão começava a passar em busca delles, o que os metteo em gran-de revolta, e confusão, pondo-se logo em armas, e fortificando-se o melhor que puderam, ficando toda a noite desvelados, sem dormirem, nem repousarem. D. Diogo de Noronha esteve em campo até o quarto da modorra; e sem dizer a alguem o que de-

## DEC. VII. LIV. VIII. CAP. VII. 213

terminava, tornou a voltar pera a Cidade, e repousou o que restava da noite até pela manha: e ao outro dia á tarde se tornou a pôr em campo da mesma maneira, pondo em parecer dos Capitaes se seria melhor passar o rio á outra parte em embarcações, ou irem buscar a váo: e assentou-se que melhor era passassem todos juntos pelo váo por ser menos trabalho. E assim como foi noite, começou a marchar pera onde haviam de passar, do que tambem os Mouros tiveram rebate, e se tornáram a metter em revolta, não deixando de haver antre os seus muito grandes receios. Mas como D. Diogo de Noronha não tinha por então pensamento de passar, tanto que o quarto da modorra entrou, tornou a voltar pera a fortaleza; e o mesmo fez outras duas, ou tres noites, com o que os nossos andavam tão embaraçados, sem entenderem aquellas arremettidas do Capitão, que não se sabiam determinar: e o mesmo fizeram os inimigos, que andavam quebrantados de tantas noites não despirem as armas, e tambem não se sabiam dar a conselho, porque bem entendiam que não deixava D. Diogo de Noronha de passar por receio que tivesse delles, mas não sabiam o sim pera que sizera aquellas sahi-das tantas vezes. E como D. Diogo de Noronha não teve outro intento naquellas idas,

e vindas mais que não lhes dar bico pera elles o virem cercar, e com isso os quebrantar com aquelles rebates, como foi avisado que já o estavam de feição, que não podiam comfigo, fez então a passagem de verdade, e se poz da outra banda sobre a tarde, onde fez alardo da gente que levava, e achou trezentos e sincoenta soldados de pé, e delles a mór parte de espingardas, e cento e sincoenta de cavallo bem armados, em que entravam muitos, e mui honrados Fidalgos, e cavalleiros; e dos que pudemos saber os nomes, são os seguintes. André de Sousa de Arronches, D. Francisco Henriques, Jeronymo da Veiga, D. Tristão de Menezes, Ayres de Saldanha, que levava dous cavallos, e este inverno deo mezas á fua culta a sessenta, ou setenta soldados. Luiz Alvares de Tavora, João Lopes Lei-. tão, D. Alvaro de Taíde, Jorge Pereira Coutinho, e outros muitos Fidalgos, e cavalleiros.

Feito alardo, fez D. Diogo de Noronha da gente de pé tres bandeiras de cento e dezesete cada huma, de que deo as Capitanías a André de Sousa de Arronches, a D. Francisco Henriques, e a Jeronymo da Veiga, ficando elle com toda a gente de cavallo; e tanto que anoiteceo, se passou da outra banda pelo passo de sima, e em

# DEC. VII.-LIV. VIII. CAP. VII. 215

muito boa ordem começou a marchar pera a aldea Vaipim, onde tinha aviso estarem os Abexins; e despedio diante Coge Abrahão Judeo, e Manoel Dias Picoto em cavallos ligeiros pera irem descubrir o campo, indo D. Diogo de Noronha sempre muito ordenado, porque esperava de encontrar lo-

go os inimigos.

Chegando a Couleca, que he huma legua de Damão, lhe sahio ao caminho hum Patel (que he como Juiz, e cabeça das aldeas) e deo a D. Diogo de Noronha huma carta em Parseo, que os Abexins lhe deixáram pera elle; porque tanto que D. Diogo de Noronha se passou da outra banda, estavam todos naquella aldea; e tendo rebate que os hia buscar, se sahíram della, e se foram pera a de Vaipim, deixando aquella carta na mão daquelle Patel, pera que lha désse tanto que alli chegasse. D. Diogo de Noronha a abrio, e achou escrita em Parseo, e a deo a Coge Abrahão, pera que lha lesse, e nella diziam os Capitaes Abexins » que bem sabiam que os hia buscar, que » o não esperavam naquella aldea, porque » o campo della não era bom pera batalha, » que adiante em outra os acharia. » D. Diogo de Noronha bem entendeo que aquillo eram roncas do Carnabec, que era Turco, e soberbo; e disse pera os que hiam pega-

dos com elle: « Vamos adiante, e ensaque-» mos esta soberba, porque nem onde dizem

» os havemos de achar. »

E passando na mesma ordem, em que hiam, chegáram á outra aldea chamada Pirão, onde deram a D. Diogo de Noronha outra carta do mesmo theor, em que lhe affirmavam, que adiante no campo da aldea Vaipim os acharia. Do que se D. Diogo de Noronha rio, e disse: « Nem alli será, por » isso descancemos hum pouco » e assim o fizeram por irem cançados. E no quarto dal-va tornáram a marchar até chegarem aos campos de Vaipim; e em rompendo a luz da manha, que os descubridores do campo, que hiam diante, voltáram a D. Diogo de Noronha, e lhe disseram que alli os tinham. E virando-se D. Diogo pera os seus, lhes disse: « Al Senhores, aqui os temos, por » isso vinguemo-nos do trabalho que nos » deram de os vir buscar tão longe. » E pondo logo a sua gente em ordem de batalha, deo a dianteira a André de Sousa, e fez de toda a de pé hum esquadrão muito formoso, e nas fileiras antre pique e pique huma espingarda. E a gente de cavallo repartio em duas partes pelas ilhargas do es-quadrão de pé: huma dellas tomou pera si, e a outra deo a Duarte Paim de Mello, e a Manoel Dias Picoto. Nesta ordem chegou

## DEC. VII. LIV. VIII. CAP. VII. 217

D. Diogo de Noronha ao campo, onde os inimigos o estavam esperando no cabo delle, e parou pera notar a ordem em que estavam, que o numero bem sabia que eram seiscentos de cavallo, e dous mil de pé. E vio que estavam com as costas em hum formoso tanque de agua, e por sima delle se alevantava o Sol tão formoso, que alegrou a todos. D. Diogo de Noronha, depois que vio, e notou bem tudo, ajuntou os seus a si, e pondo-se no meio delles, lhes sez esta breve falla:

« A qui temos, valorosos companheiros, » Senhores, Fidalgos, Capitáes, e Caval» leiros, os inimigos, que com tanto alvo» roço buscavamos, ponde os olhos nelles,
» e em vosto valor, e esforço, e vereis quão
» poucos são pera o que o coração de cada
» hum desejava. Tudo hoje vos savorece,
» e promette huma grande vitoria. Ponde-os
» primeiro que tudo em Deos nosto Senhor,
» por cuja sé, e lei somos obrigados a mor» rer: que parece que na formosura daquel» le Sol, que lá se vai alevantando, nos
» dá hum seguro sinal de terdes certa a vi» toria; porque parece que vejo naquella
» diversidade de raios, que já vem scintilan» do settas contra vostos inimigos. Por isso,
» coração em Deos, consança em vostos
» valorosos braços, olho nas obrigações de
» Chri-

Christão, e amor no serviço de vosto Rey,
 e demos nelles com o favor do Bemaven turado Apostolo Sant-Iago, que a vitoria

» está certa. »

Acabada a falla, começou a marchar, levando diante hum Religioso da Ordem de S. Domingos hum devoto Crucifixo arvorado no ar, e foram cingindo o campo com tenção de ir tomar o Sol aos inimigos, ou ao menos a não lhes ficar tanto pelos olhos, mandando aos seus que se não desordenasfem, nem delmandassem. Mas como o furor dos nossos era grande, e já desejavam de se ver ás mãos com os inimigos, adiantáram-fe quatro, ou finco Fidalgos, a que não soubemos os nomes, mais que Ayres de Saldanha, que sendo vistos por D. Diogo de Noronha, mandou dous criados seus de cavallo, que fossem a elles; e como os vio juntos, remetteo a elles com a lança fobraçada pera lhes dar, dizendo-lhes palavras agastadas, com que os fez logo recoiher, mas sem os escandalizar.

Os Abexins vendo a determinação de D. Diogo de Noronha, arrebentaram donde estavam, e com grandes gritos, e alaridos foram commetter os nossos, desparando primeiro nelles huma somma de bombas de sogo mui furiosas, que milagrosamente se foram desfazer no meio dos nossos, sem lhes

fa-

## DEC. VII. LIV. VIII. CAP. VII. 219

fazer damno algum. E huma que tomou João Lopes Leitão pelo arção dianteiro, dando nelle a pancada, resvelou pera a outra parte sem o offender. D. Diogo de Noronha, que vio aquillo, cuidando que João Lopes Leitão ficava férido, remetteo a elle, e lhe perguntou o que era; ao que elle muito rifonho respondeo: « Senhor, não he nada. » Disse então D. Diogo de Noronha: Pois Sant-Iago. E pondo as pernas ao cavallo, remetteo aos inimigos, e daquelle primeiro encontro, e carga derribáram os nossos mais de sessenta, ficando todos baralhados em huma aspera batalha , em que D. Diogo de Noronha sez o officio de bom Capitão , rodeando os seus, e animando-os com palavras de muita honra; e quando lhe era necessario, fazia tambem o de bom cavalleiro; e onde punha a lança, levava tudo a terra, trabalhando muito por se encontrar com alguns dos Capitaes, do que se elles desviavam, e tambem faziam seu dever muito arrezoadamente.

E andando a cousa assim baraihada, parece que hum Abexim conheceo o Capitão, que andava com a lança toda ensanguentada, e o vio derribar alguns com ella: enristando a sua, rompeo nelle o encontro por detrás; mas como as armas eram sortes, resvelou o encontro, e soi parar junto de hum Diogo

Nu-

Nunes Pedroso, da obrigação do mesmo D. Diogo de Noronha, e tão perto, que teve o Diogo Nunes tempo pera serrar delle; e liando-se ambos, cahiram dos cavallos no chão, onde ficáram perneando. D. Alvaro de Taíde, e D. Tristão de Menezes, e outros, que se acháram perto, acudíram a salvar o Diogo Nunes, porque chegavam já outros Mouros a favorecer o com que elle andava a braços; e foi aqui tal a referta, que acudiram de parte a parte muitos: mas por fim Diogo Nunes foi salvo, e o Mouro morto com alguns companheiros, o que não foi tambem sem custo de algumas feridas, que os nossos recebêram, principalmente D. Tristão de Menezes, que levou huma cutilada por huma mão, de que sicou sempre aleijado. A nossa espingardaria (que era muita) sez tal estrago nos inimigos, que houveram por seu partido largarem o campo, e irem-se recolhendo pera as aldeas, ao que lhe D. Diogo de Noronha não deo lugar; porque em os entendendo, apertou com elles de feição, que os fez desordenar, e pôr em fogida, deixando o arraial com a mór parte das mulheres, e todo o recheio, (que era huma cousa muito grossa,) porque lhe sicou toda aroupa, muitos cavallos, armas, provimentos, munições, e mantimentos, muita moeda de cobre, e alguma de prata, de

que

#### DEC. VII. LIV. VIII. CAP. VII. 221

que os nossos soldados de pé se apoderáram, e leváram á vontade, porque os de cavallo soram seguindo o alcance aos Mouros, em quem fizeram grande estrago, até chegarem a huma ribeira, que logo passáram, e ainda naquella pressa se perdêram bem delles. E havendo-se D. Diogo de Noronha por contente da vitoria, se tornáram pera o tanque, onde os Abexins tinham seu exercito, e nelle se aposentáram, e descançáram do trabalho passado. Não achámos que da nossa parte houvesse mortos; mas se os houve, soram tão poucos, que nem lembráram, por serem sem nome (porque he tal nossa miseria, que estes por muitas saçanhas, e cavallerias que sação, com a morte se lhes acaba tudo; e assim se passa por suas cousas, como se o esforço não tivera merecimento mais que nos illustres.)

Feridos houve antre os nossos muitos, e alguns, a que matáram os cavallos. A D. Diogo de Noronha matáram dous, que lhes lanceáram debaixo das pernas, de que tambem elle pelas armas sahio bem assinalado. A Jorge Pereira Coutinho, a Gonçalo Rodrigues de Araujo, a Adrião Fernandes, a João Ferrão, a Diogo Pereira, a Duarte Pinto, a Christovão da Costa, a Diogo Masão, e a Coge Abrahão Judeo matáram dous cavallos, que o Viso-Rey D. Constantino

de-

depois lhe mandou pagar, fegundo vimos pela conta de Simão Vaz Tello, que fuccedeo na Feitoria de Damão a Diogo da Silva.

Aquelle dia, e o outro se deteve D. Diogo de Noronha naquelle lugar em mandar recolher os despojos, e em se espiarem os inimigos, que se deixáram ficar da outra parte do rio. E não havendo alli mais que fazer, alevantou o campo, e foi marchando pera Damão na mesina ordem que levára, deixando Duarte Paim de Mello, e Manoel Dias Picoto, e com o seu esquadrão de gente de cavallo na retaguarda. Os Abexins fendo avifados que os nosfos hiam já caminhando, tornáram a passar a ribeira, e vieram ladrando apôs elles, pera ver se lhes podiam tomar a bagagem, em que as suas mulheres vinham, que cativáram. D. Diogo de Noronha, receando-se de algum desarranjo, mandou dizer aos da retaguarda, que não bullissem comsigo, nem se desordenasfem, por muito que os inimigos os perfeguissem, porque quando fosse tempo elle voltaria a elles. O Carnabec, que aqui governava este dia tudo, vendo o soffrimento, e confiança de D. Diogo de Noronha, bem entendeo que hia esperando conjunção pera pegar com elle; e não oufando ao esperar, desparou de longe algumas bombas de fo-

# DEC. VII. LIV. VIII. CAP. VII. 223

go, e se soi recolhendo pera os matos. D. Diogo de Noronha fazendo pouco caso disto, se deixou ir, lançando-lhes espias, e ao outro dia chegou a Damão, onde soi recebido com procissão, e muitas sestas.

### CAPITULO VIII.

De como o Viso-Rey D. Constantino mandou Christovão Pereira Homem a lançar em Maçuá o irmão Fulgencio Freire da Companhia de Jesus, com recado ao Bispo: e de como encontrou quatro galés de Turcos, e o tomáram.

Endo o Viso-Rey D. Constantino pelas L cartas do Bispo, que estava na Ethiopia, novas das poucas esperanças que havia daquelle Emperador dar a obediencia á Igreja Romana, assentou em conselho geral de todos « que se não mandasse o Patriarca, pois » se esperava tão pouco fruto de sua ida, e » das muitas despezas que nella se haviam » de fazer; mas que todavia se mandasse » huma pessoa com certas cousas, que o » Bispo, e Padres mandavam pedir pera o » culto Divino, como era vinho pera as » Missas, pedras de Ara, Calices, Missaes, » e outras muitas cousas semelhantes a estas.» Pera illo elegêram os Padres da Companhia ao irmão Fulgencio Freire, que já lá tinha

andado, por ser pessoa de muita virtude; e consiança, e o Viso-Rey mandou armar tres navios pera esta jornada, de que deo a Capitanía a Christovão Pereira Homem, Fidal-

go honrado, e mui bom cavalleiro.

Em quanto estes navios se faziam prestes, despachou o Viso-Rey as náos do Reyno pera irem tomar a carga a Cochim, e todas chegáram a falvamento a Lisboa. No mesmo tempo despachou tambem a Pantaleão de Sá pera ir entrar nas Capitanías de Cofala, e Moçambique, por acabar seu tempo Bastião de Sá seu irmão que lá estava, porque ambos foram despachados hum após o outro. Despachadas estas cousas, o fez o Viso-Rey tambem a Christovão Pereira Homem, já na entrada de Fevereiro deste anno de sessenta, com os tres navios que dissemos, de que a fóra elle eram Capitaes Roque Pinheiro, e Luiz Castanho, e com os Levantes foram sua derrota até haverem vista da costa de Arabia, e della atravessáram a Sacotorá, onde se provêram de algumas cousas, e alimpáram os navios. Dalli foram demandar a boca do Estreito da banda do Abexim, por onde entráram, e chegáram á vista de Maçuá; e pera tomarem falla do que hia na terra, andáram bordeando, esperando por recado, porque se receavam que houvesse Turcos. O Baxá, que estava em Ma-

## DEC. VII. LIV. VIII. CAP. VIII. 225

Maçuá, vendo os navios, despedio huma embarcação pequena com hum Mouro, por quem mandou dizer ao Capitão mór «que » elle era amigo dos Portuguezes; que se » queria agua, ou mantimentos, que tudo » lhe mandaria dar, e de muito boa von- » tade, e assim tudo o mais de que tivesse » necessidade. » Christovão Pereira lhe respondeo com outros offerecimentos, não lhe acceitando os seus; e commetteo ao Mouro que lhe trouxe o recado, se lhe queria levar huma carta sua em segredo pera no porto de Arquicó a dar a algum Portuguez, ou Christão, (que forçado havia de haver alli algum,) e por isso lhe deo não sei quantos cruzados; e escrevêram ao Bispo, elle, e o irmão Fulgencio Freire, novas de tudo o que era passado, e ao que vinha com aquelles navios. Estas cartas levou o Mouro com muito segredo na touca; e depois de dar o recado ao Baxá, se passou a Arquicó, e deo a carta a alguns moços de Portuguezes, que alli estavam esperando por novas da India.

Christovão Pereira Homem, vendo o porto occupado dos Turcos, determinou de se passar á Ilha de Camarão a fazer aguada, e tomar falla de galés, sem querer lançar em terra o irmão Fulgencio Freire, (que lhe requereo, dizendo « que pela necessidade que Couto. Tom. IV. P. 11. P. » ha-

» havia na Ethiopia das cousas que levava, » fe queria arrifcar a tudo, ) porque não » levava ordem do Viso-Rey pera isso; an-» tes o seu regimento lhe dizia, que não » entregasse o irmão, senão a gente do Bar-» nagais.» E apartando-se de terra pera atravessar o Camarão, deo-lhe hum tempo muito grosso, com que corrêram todo aquelle dia, e a noite seguinte; e ao outro se acháram antre humas Ilhas, que chamam Malfadadas, onde furgíram já com o tempo brando. Estando aqui , houveram vista de huma embarcação, que lhe pareceo ter gavea, e assim o affirmáram os Gajeiros, com o que todos se alvorogáram, cuidando seria alguma do Achem, por haverem que tinham nella as prezas certas; e tomando o remo, a foram demandar postos em armas; e indoie chegando, víram mais outros tres mastos muito longe, sem poderem fazer differença do que seria. Estas vélas eram as quatro galés do Cafar, com que tinha fahido de Mo-cá, pera ir esperar as náos de Ormuz, que por ter já aviso daquelles navios, estava alli lançado em cillada: e por não ser conhecida a sua galé, lhe tinha alevantadas grandes arrombadas de esteiras, e sobre o masto feito huma gavea pera parecer não, e as outras tres galés tinha mandado affastar de si; e como andava em grande vigia, vio vir as fus-

# DEC. VII. LIV. VIII. CAP. VIII. 227

tas, e a tiro de camello deo com as arrombadas ao mar; e tomando o remo em punho, arrancou como hum trovão a demandallas. Os nossos tanto que viram a galé, e conheceram as outras tres, que tambem o eram, viráram em outro bordo; e largando as vélas, foram correndo pera a banda do Abexim, por lhes ser pera lá o vento prospero. Cafar tambem metteo o bastardo, e o mesmo fizeram as mais galés, e os foram feguindo muito apertadamente, indo a galé Capitaina atropelando a fusta do Pinheiro, que lhe ficou fó a huma parte de feição, que a houveram os nossos por perdida, de que Christovão Pereira hia muito magoado. Vicente Carvalho, que era Capitão do seu navio, homem pratico, experto nas cousas do mar, lhe disse « que era de » parecer, que elle com outro navio fizessem » volta áquella galé, (porque as mais vi-» nham longe,) e que a embaraçassem, por-» que sabiam a muita vantagem que lhe ti-» nham na véla, e que com isso teria o Pi-» nheiro tempo de se fazer em outra volta, » e lhe poder escapar. » Parecendo bem aquelle conselho a Christovão Pereira, o disse ao outro Capitão do navio; e tomando as armas, viráram sobre a galé assim á véla, e o Vicente Carvalho por chegar a ella foi mettendo tanto de ló, que fez do penão P ii goes: goes:

goes: o que visto pelo Cafar, deixou o navio que seguia, e voltou a elles, com o que o Pinheiro teve tempo de se fazer noutra volta, e de lhe escapar. Os outros dous navios chegáram á galé a tiro de falcão, e desparou nella algumas falcoadas, e tornáram a voltar como ginetes, e se foram affastando della á sua vontade, e o Cafar os feguio até anoitecer, que lhe furtáram o rumo, e foram seu caminho até desembocarem as portas do Estreito pela banda do Abexim; e como se víram fóra, havendo-se por feguros, deram folga aos marinheiros, e deixáram-se ficar descançando o que restava da noite: e em amanhecendo, houveram vista de huma véla, que logo conhecêram ser a fusta do Pinheiro, do que huns, e outros se alegráram muito, e assim mui contentes foram demandar a costa de Arabia, cuidando que hiam muito feguros.

Mas como não ha fugir á mão de Deos, quando cuidavam que hiam mais fóra do perigo, e contentes, então fe lhes mudou tudo em dobrada dor, e trifleza, porque víram a galé do Cafar apparecer-lhe por proa; porque como era Coslairo, entendeo que os nossos haviam de sahir o Estreito fóra; e sem tomar descanço de noite, o desembocou tambem pela banda de Arabia, e sóra delle se deixou andar ás voltas; e tanto que so

de

# DEC. VII. LIV. VIII. CAP. VIII. 229

de dia, havendo vista dos nossos navios, logo os foi demandar. Christovão Pereira fallando com os outros Capitaes, assentáram, que lhe fugissem á véla, porque já sabiam que nella lhe tinham vantagem, e assim o fizeram; mas logo lhes acalmou o vento, pelo que lhes foi forçado tomar o remo, e com elle se lhes foram escoando muito bem. E certo que se se aquelle Capitão determinára, e fiára dos outros companheiros, que se entende que se todos voltáram sobre a galé, que a rendêram, porque nos tres navios hiam perto de oitenta homens, em que entravam muitos Fidalgos, e Cavalleiros amigos de honra, porque a determinação he começo da vitoria. O Cafar vendo acalmar o vento, tomou tambem o remo, e foi seguindo os navios com toda a furia que pode, e elles alongando-se-lhes, principalmente o do Castanho, que hia mais leve, e levava menos gente, e o que hia mais pezado do remo era o do Capitão mór, que levava o navio mui carregado; pelo que vendo-se tão arrifcado, assentou com os seus, que se mudassem alguns ao navio do Castanho que hia leve, e que assim ficariam com-passados; e capeando-lhe, esperou até elles chegarem, e logo se baldeou nelle o Capi-tão mór, porque estava assentado que elle com sete, ou oito mais se passassem a elle.

Mas os mais sem terem respeito a cousa alguma, se arremeçáram tambem ao navio com tanta pressa, e desordem, que foi espanto, e alli onde cuidavam que hiam buscar remedio, se lhes occasionou sua perdição; porque como o navio teve em si tanta gente, e o pezo lhe ficou por fima, foi-se baldeando a hum, e a outro bordo; e todavia como era ligeiro do remo, se foi sahindo. E vendo aquillo hum daquelles soldados, (e não cuido que foi dos melhores, que sempre ha alguns, que querem ganhar terra,) vendo a pressa com que o navio se hia fahindo, disse alto, como por galanteria, muito fugimos; o que ouvido por Christovão Pereira Homem, dando-lhe a desconfiança, mandou ao do leme que voltasse á galé, e poz a elle hum homem de sua obrigação, » e vós, senhores, determinai-vos, que » dentro naquella galé havemos de ir buscar » nossa salvação, por isso cada hum se en-» commende a Deos, e a seu braço. » E fazendo voltar o navio, como a galé hia pera elle com furia, na volta que fez se encontráram; e pondo a nossa fusta a proa na galé, pelo primeiro remo fe lançou logo dentro Christovão Pereira com quatorze, ou quinze homens mais, que o acompanháram, e como ledes famintos remettêram com os Turcos, e tiveram na coxia huma muito as-

### DEC. VII. LIV. VIII. CAP. VIII. 231

pera batalha, em que o Christovão Pereira Homem, e Thomaz Botelho, irmão de Diogo Botelho, e Henrique da Gama, parente da caía da Vidigueira, foram matando, e espedaçando muitos dos Turcos; e como homens determinados a morrer, ou se salvarem por seus braços, fizeram tal estrago nos inimigos, que pasinou o Casar, e desejou de os cativar pera os levar de presente ao Grão Turco, o que elles não queriam senão morrer, e vingar primeiro fua morte. E como os Turcos eram mais de cento e sincoenta, e os nossos trinta, quasi atassalhados cahíram os mais delles já sem vida, sem se quererem dar a prizão, deixando de si huma assinalada memoria antre os Turcos, e assim a devem de ter no Ceo, pois morrêram por honra de seu Deos, e de seu Rey. O irmão Fulgencio Freire foi cativo com alguns, que ficáram na fusta, e levados ao Cairo. Depois foi o irmão resgatado por ordem dos Padres da Companhia por via de Italia. Os dous navios de Vicente Carvalho, e o de Roque Pinheiro víram tudo de fóra sem ousarem de os soccorrer, antes foram seguindo seu caminho, e chegáram a Goa no fim de Abril; e fabendo o Viso-Rey D. Constantino a desaventura, os mandou prender no tronco, e os castigou mui bem.

CA-

#### CAPITULO IX.

Do que succedeo em todo este verão na Ethiopia depois da morte do Emperador Claudio, ou Athena Sagad: e de como os Grandes alevantáram por Emperador seu irmão Adamas Sagad, que perseguio o Bispo até o prender.

Eixámos o defaventurado, e herege Emperador Claudio, e por outro nome Athena Sagad, morto naquella batalha, que teve com os Capitães do Rey dos Malasais, que foram logo á Provincia de Hojé pera tomarem a Rainha, e seu filho ás mãos; mas não puderam. E andando com tenção de se apoderarem do Imperio, lhes chegáram novas de como o Abiticon Malahamal entrára por seu Reyno, e matára o seu Rey; e que depois de se elle recolher, entráram por aquellas terras os Cafres Gallas, e as andavam assolando, e destruindo; e largando tudo, acudíram logo lá, deixando as cousas da Ethiopia com algum folego, pera poderem tratar da eleição do Emperador. E pera isso se ajuntáram todos os Grandes, e foram buscar a Rainha, que estava recolhida em huma serra forte com o filho na Provincia Gorame, e junto alli choráram a morte do Emperador, e lhe fizeram suas exe-

## DEC. VII. LIV. VIII. CAP. IX. 233

exequias, pera o que até então não tiveram lugar, rapando-se todos por dó, e com elles os Portuguezes, por ser assim o costume dos Abexins em seus nojos. Feito isto, alevantáram por Emperador o irmão do morto, Adamas Sagad, com suas pompas acosto. tumadas: e a primeira cousa que sez soi fazer logo Capitão dos Portuguezes a Francisco Jacome, contra vontade de todos, e despedio logo seu primo Abiticon Malahamal com hum arrazoado exercito pera ir tomar vingança da morte do Emperador seu irmão; e elle com outro exercito, e todos os Portuguezes foi contra a serra do Judeo, e por vezes accommetteo entrar; mas como os Judeos estavam muito fortificados, de todas ellas sahio sempre desbaratado, e quebrado: pelo que houve por seu conselho tornar-se pera a terra de Garagará, onde começou a usar de sua má natureza, e desfez a mór parte dos Grandes do Reyno, e fez outros de novo, com que se fez odiado, e aborrecido de todos.

Dalli mandou hum dos Grandes que fosfe buscar o Bispo, que se foi com elle receoso, porque já sabia sua má inclinação; e chegando a elle, a primeira cousa que lhe disse em o vendo soi « que não prégas-» se mais em seus Reynos, nem inquietasse » os seus vassallos. » Mas o Bispo muito

conf-

constante, e inteiro lhe respondeo « que is» so não havia elle de deixar de fazer, por» que seu officio era prégar a Lei de Chri» sto antre os Mouros, e Judeos, até morrer
» por ella; e que em quanto tivesse lingua,
» o havia de fazer alli-, sem temor de cou» sa alguma, naquelle Reyno em que havia
» tantos. » O Emperador vendo aquella liberdade, she disse « que she entregasse logo
» as mulheres Abexins, que tinha converti» das. » Ao que she elle respondeo « que
» ellas estavam em poder de seus pais, e
» maridos, que com elles se aviesse. »

Vendo o Emperador aquella liberdade, mandou que lhas levassem logo todas, o que os seus fizeram, e apertou com ellas muito que se tornassem ao antigo costume dos Abexins, e que deixassem as ceremonias que o Bispo lhes ensinava. Ao que huma (que era casada com Alvaro da Costa) respondeo « que elle era Senhor do seu corpo, » mas não de sua alma; que ella, e todas » aquellas suas companheiras estavam muito » contentes de terem deixado os roins costa tumes dos Abexins, e de viverem conforme aos Santos, e bons da Igreja Cathon lica Romana. » Ouvindo o Emperador aquella tão santa, e christa resposta, lhe disse com muito grande ira « que a mandaria » lançar aos leões » ao que ella muito se

## DEC. VII. LIV. VIII. CAP. IX. 235

gura lhe respondeo « que elle podia fazer » o que quizesse, que seria pera todas a » mór mercê do mundo, porque alcança» riam assim a gloriosa coroa do martyrio, » pera o que estavam muito prestes, e alvo» roçadas. » Vendo elle aquella constancia, as mandou todas prezas pera casa de hum seu criado, a quem encommendou as tratasse mal, como elle sez; mas ellas sossirâram tudo com grande animo, e coração, sem nunca tornarem atrás do que tinham dito.

Vendo a mãi do Emperador tamanha femrazão do filho, lhe foi á mão áquellas cousas, lembrando-lhe « que os Portuguezes » lhe deram, e defendêram aquelle Imperio » aos Mouros por muitas vezes; e que em » quanto os tivesse comsigo, podia viver se-» guro, por isso que lhes fizesse mercês, e » mimos, e não affrontas, e escandalos.» Com isto desistio elle de sua furia, e mandou foltar aquellas boas mulheres, dignas de ferem muito invejadas de todas as da Europa. Mas ao Bispo mandou levar prezo com o P. Francisco Lopes pera huma terra, que se chama o Agé, e o entregou a hum silho do Capitão Rabel, que se achou na companhia de D. Christovão da Gama, que os teve sem ferros, e os tratou muito bem, por ser mais humano que o seu Rey. Dalli escreveo o Bispo aos Padres Reitor, e outros.

tros, de suas cousas, e lhes pedio estivessem consolados, e o encommendassem a Deos; porque posto que estava reteudo, todavia muito bem tratado, e consolado com Deos.

Estando neste estado, lhe deram as cartas, que Christovão Pereira Homem, e o irmão Fulgencio Freire lhe escrevêram do mar por aquelle Mouro, que lhe levou o recado do Baxá, como atrás dissemos, por quem souberam os Padres como chegáram alli, e que não oufáram a defembarcar por caufa dos Turcos, e que o Patriarca ficava em Goa, e não hia áquelle Imperio pelas poucas esperanças que tinha daquelle Emperador se converter. O que elles sentíram muito, e mandáram o traslado das cartas ao Bispo, que ficou desconsolado do estorvo que o demonio punha pera a conversão daquelle Imperio: e ficou assim em sua desconsolação, até ver em que as cousas paravam. Os grandes que o Emperador tinha lançados fóra, ajuntando-se antre si, por algumas vezes tratá-ram de como se satisfariam do Emperador da affronta, e justiça que lhes fizera, (que islo ganham os tyrannos, e crueis, serem aborrecidos de todos, e tratarem contra elles traições, como estes fizeram,) que assentáram de o mandar matar, pera o que tive-ram praticas com hum seu privado chamado Bellorada; e tantas promessas lhe fizeram,

que

## DEC. VII. LIV. VIII. CAP. IX. 237

que se lhes offereceo ao matar de noite, estando dormindo; o que commetteo temerariamente, e sem consideração; porque a noite que determinava de o fazer, entrou na camara, e indo pera lhe dar, com o assodamento errou o golpe, e deo na cama; ao que acordando o Emperador brádou alto, sem saber o que era, e o Bellorada soi so-

gindo pera fóra.

O Emperador foi-se alevantando, e chamando por Bellorada, sem saber, nem poder cuidar que era elle o author daquelle malescio; e acudindo-lhe alguns criados, mandou-lhe tomar todas as portas, e que todo o que fahisse pera fóra lho trouxessem, e que se fizesse com muito segredo, e quietação. E mandou espiar as portas dos Portuguezes pera ver se ouviam antre elles algum rebulliço; e acháram todos tão quietos, como homens, que se não temiam de cousa alguma. E dando busca aos Paços, acháram menos o Bellorada, que deo roim suspeita; pelo que mandou o Emperador que logo se buscasse com muita diligencia, e lho levas-sem, e ao outro dia lhe soi trazido; e seitas perguntas do caso, consessou que era verdade que hia pera o matar, mas não descubrio algum dos da conjuração, pelo que o Emperador o mandou matar. E por experimentar a lealdade dos Portuguezes, quan-

do lhe trouxeram o Bellorada prezo, mandou dizer a todos, que já tinha seu inimigo em seu poder, do que elles mostráram tamanho alvoroço, que ajuntáram peças, que deram de alviçaras a quem lhes levou o recado, o que o Emperador estimou mui-

to, quando o soube.

Todavia os da conjuração receando-se que em algum tempo pudessem vir a ser descubertos, apartáram-se da Corte, e fizeram cabeça daquelle bando ao Capitão Isac. E vendo que o Emperador procedia em sua má natureza, consultáram antre si de sazerem outro Rey, e assim alevantáram a Goya Me-nagais primo com irmão do Emperador, a quem acudio muita parte das gentes das Provincias. E o Isac grangeou alguns Portuguezes pera aquelle negocio, de que era cabeça Francisco Jacome; e o Bispo, e Padres favoreciam esta parte tudo o que podiam, mas em muito segredo. O Emperador teve logo aviso daquelle negocio; e vendo que lhe era necessario acudir a elle primeiro, que os conjurados adquirissem maior poder, se sahio de sua Corte com todas as gentes que pode ajuntar, e soi huscar os inimigos pera lhes dar batalha. E deixando casos, que succedêram antes de chegarem a ella, depois dos exercitos estarem á vista hum do outro, rompêram batalha, levando de huma, e outra par-

## DEC. VII. LIV. VIII. CAP. IX. 239

parte os Portuguezes a dianteira, (que não se quizeram encontrar huns com os outros,) mas rompendo nos Abexins, fizeram todos nelles grandes estragos, e crueldades. E como o poder do Emperador era maior, e a justiça sua, os tyrannos foram desbaratados de todo, e o Isac se soi acolhendo com alguns a unha de cavallo, ficando cativos o Goya Menagais, que se intitulava Rey, e o Infante D. João seu primo, e o Xumo Cafalou, a quem o Emperador mandou lo-go cortar a cabeça, e aos mais que fossem mettidos em serras muito asperas, donde nunca sahissem. Da parte dos conjurados soram sete Portuguezes mortos, e dezenove cativos, que o Emperador dava a Affonso de França, e elle os não quiz acceitar por lhe não ficar suspeitoso, e foram levados a outra serra, onde os tratáram mal: e não houve Portuguez algum daquelles, que seguiram a parte do Emperador, que quizesse agazalhar mulheres, filhos, nem cousa outra alguma dos que seguíram a parte contraria, pelos haverem por traidores. Com esta vitoria ficou o Emperador prospero, e desalivado, e mandou soltar o Bispo, e o trouxe dalli por diante comfigo no exercito, muito bem tratado, porque por alli quiz ganhar a vontade aos Portuguezes, pelo muito que lhes vio fazer em sua defensão:

e nós deixaremos agora estas cousas no estado em que estam por hum pouco, porque nos chamam outras, com que he necessario continuar até ser tempo de tornarmos a ellas.

#### CAPITULO X.

Do que aconteceo a Luiz de Mello da Silva na costa do Malavar todo o mais resto do verão: e de como morreo o Veador da fazenda Aleixo de Sousa Chichorro.

Eixámos Luiz de Mello da Silva no Cap. III. deste VIII. Liv. na costa do Malavar, sem mais podermos tornar a elle, pelas muitas coufas que neste verão succedêram; agora concluiremos neste Capitulo com todas as mais que no resto delle lhe acontecêram. Deixámos atrás no mesmo Cap. III. sahidos os Paraos dos rios, em que estavam as caravelas de Gonçalo Pires de Alvelos, e Alvaro Reinel, que se lançáram pera o cabo Comorim a buscar prezas, porque até então se não apartáram da sua costa, nem se desavergonhavam a passar á do Norte, como depois fizeram por nosso descuido, onde tem feitos os móres damnos, e roubos que se podem imaginar. Destes, andando finco delles ao mar desde Calecut até Cochim, deram de noite com dous navios, que hiam

### DEC. VII. LIV. VIII. CAP. X. 241

hiam pera aquella Cidade; hum de que era Capitao hum foão Manhoz, ou Manhans, que levava mais de vinte mil cruzados pera a carga da pimenta das náos do Reyno; e o outro era hum fustarrão grande, cheio de fazendas de partes pera as mesmas náos, que estavam em Cochim; e sendo vistos por estes Paraos, os foram commetter com grande determinação. O Manhoz, que era muito bom cavalleiro, atracou-se ao fustarrão; e como em ambos havia mais de fincoenta homens, defendêram-se dos Mouros com muito valor, e esforço, deitando-lhes em os navios muitas panellas de polvora, com que abrazáram muitos Mouros. A noite era escura, e as panellas ao quebrar alevantáram tão grandes chammas, e labaredas, que foram vistas de hum navio da Armada, de que era Capitão Antonio Tavares, (em que nós andavamos então embarcados,) e logo se entendeo que aquelle fogo era briga ao mar; e dando á véla, e tomando as armas, foram demandar as chammas; e chegando perto, com a claridade dellas vimos os sinco navios abordados aos dous, e os Malavares trabalharem pelos entrar, e os Portuguezes por lhes defender a entrada com grande animo, tendo fobre isso mortos muitos Mouros; ainda que tambem elles tinham perdidos alguns companheiros, e antre elles Couto, Tom. IV. P. 11,

o Capitão no navio grande. Antonio Tavares vendo-se alli, disse aos companheiros » que lhe parecia bem foccorrer aquelles na-» vios, e chegar a elles com grande estron-» do, porque como a noite era escura, po-» deriam cuidar que o soccorro era de mais » navios, e que pela ventura os largariam; » e quando o não fizessem, ajudariam aos » defender.» E parecendo bem a todos, tomou cada foldado huma panella de polvora; e chegando por huma quadra, por onde estavam tres dos navios, sem os elles verem pela escuridão, lançáram-lhe dentro a hum tempo as panellas de polvora com que abrazáram muitos, e depois com grandes gritas começáram a appellidar Sant-Iago, pera que os dos outros navios os ouvissem. Os Malavares, que estavam embebidos na preza; que cuidavam ter nas mãos, vendo-se abrazados, e por outra parte ouvindo a vozaria, cuidando que dava fobre elles toda a Armada, affastáram-se pera fóra; e dando á véla, se foram acolhendo pera o mar, quasi destroçados, e com muita gente morta. Os nossos vendo-se livres, deram tambem á véla, e o nosso navio os acompanhou toda a noite até o outro dia, que houveram vista de Cochim, onde entráram, levando elle muitos feridos, se alguns mortos, en que entrava o Capitão do fustarrão. É certo to 3

# DEC. VII. LIV. VIII. CAP. X. 243

to que não sei que animo dava Deos então aos foldados da India, que com fó irmos naquelle navio dezoito homens, tão seguros, e affoutos commettemos sinco Paraos, como se nós foramos outros tantos. Devia de ser alguma cousa, de que Deos então se satisfizesse dos Portuguezes, e esta não podia ser senão a verdade, e justiça que então havia; que como se foi diminuindo neste Estado, foi logo faltando tanto o animo aos homens, que muito duvidosamente vieram a se commetter com igual partido. E he abusão dizer-se, que os inimigos então não eram tão esforçados, nem andavam tão adestrados, nem os navios eram tão possantes, porque tudo tinham tanto, e melhor que hoje; mas não temos nós o que os homens daquelle tempo tinham. E tornando a nosso sio, deixados os navios em Cochim, tornámo-nos pera a Armada, que achámos a Monte Deli, por causa dos grandes Noroestes.

Pouco depois chegou alli o galeão, em que Aleixo de Sousa Chichorro vinha de Cochim de fazer a carga ás náos; e surgindo, tirou algumas bombardadas, a que Luiz de Mello da Silva mandou acudir hum navio, pera saber o que queria, e achou que áquella hora acabára de salecer Aleixo de Sousa Chichorro, que se embarcou doente; e os sinos, que se dobráram no seu salecimento.

foram aquellas bombardadas. E Luiz de Mello acudio logo ao galeão, e mandou embarcar seu corpo em hum navio ligeiro pera o levarem a enterrar: não nos lembra fe a Goa, fe a Cananor, que era mais perto. Por sua morte provêo o Viso-Rey D. Constantino do cargo de Veador da fazenda a Belchior Serrão, que era Secretario, e o seu officio deo a Bartholomeu Chanoca, que servia o cargo de Escrivão da matricula geral. Luiz de Mello da Silva se deixou alli ficar a Monte Deli, com dez, ou doze navios, onde foi avisado por olas de hum Naire de hum daquelles rios, que o Camorim, e o Rey de Cananor tinham prestes huma Armada de mais de sessenta navios pera mandarem pelejar com elle, por serem avisados que tinha sua Armada espalhada; e que os navios fe armavam em differentes rios, e que estavam esperando por alguns, que andavam por fóra ás prezas, pera fe lhe virem tambem ajuntar.

Com estas novas se alvoroçou Luiz de Mello da Silva, e mandou chamar alguns navios dos que tinha divididos, porque determinou de pelejar com elles; e estando assim esperando pela mais Armada, víram hum dia em amanhecendo de sima do masto da sua galeota vir huma grande Armada de mar em sóra a demandar a terra naquella

par-

# DEC. VII. LIV. VIII. CAP. X. 245

parte. E parecendo-lhe a Luiz de Mello da Silva que aquella era a Armada de que estava avisado, chamou os Capitaes á sua galeota, e lhes perguntou o que faria; eantre todos houve differentes pareceres: huns diziam, que haviam de dar á véla pera Cananor, (por ventar Noroeste,) porque a Armada que apparecia era grande, e elles não estavam alli mais que doze navios, e que lhe attribuiriam a temeridade querer esperallos; outros, que se fossem pera o rio de Marabia, onde estava a galé de D. Filippe de Menezes, que era grande, e tinha muita gente, e que com ella se podia desender; outros diziam outras cousas. Mas Luiz de Mello da Silva, porque via vir-se já chegando aquella Armada, e a toda a mudança que dalli se fizesse lhe haviam de pôr nome de fogida, e mais tanto á vista dos inimigos, lhes disse « que se negociassem, » e sizessem prestes, porque aquella bandei-» ra da milicia de Christo, que tinha pela » quadra, não havia de fogir a cousa algu-» ma: e que não fó lhes não havia de fo-» gir, mas que ainda os havia de ir receber » fóra, pera lhes mostrar o pouco que os » receava » e com isto tomou as armas, e encadeou os navios a si, ficando elle em meio de todos; e com a artilheria prestes, e cevada, foi com o remo em punho fahin-

do fóra da enseada, porque os navios, que viam, traziam nella a proa; e indo os nosfos com esta determinação, chegáram-se huns navios aos outros, e conhecêram logo que eram pagueis do Reyno de Tanor, que hiam carregados de copra, areca, cardamomo, cocos, e outras fazendas pera Cambaya, e levavam cartazes do Capitão da fortaleza de Chale; e passando por elles Luiz de Mello da Silva, sem fazerem caso, soi correndo a costa do Malavar, pera que os inimigos vissem que andava por ella, e que o achariam, se o buscassem: e assim soi ajuntando alguns navios mais; porque se os inimigos delle quizessem alguma cousa, o não tomassem desapercebido.

Os inimigos houveram seu conselho, e dessizeram a liga, porque receáram muito os nossos, que neste tempo traziam tão perdido o medo aos Malavares, que qualquer navio da Armada não receava commetter dous, tres seus, que muito facilmente desbaratavam: e com tudo não negamos que andavam então menos exercitados que hoje, porque a continuação da guerra os tem feito muito destros, e assoutos. E por não particularizarmos as miudezas deste verão, Luiz de Mello sez por toda aquella costa a mór guerra que podia ser; porque além de lhe tolher a navegação, lhes queimou quasi to-

## DEC. VII. LIV. VIII. CAP. X. 247

das as povoações de longo da agua, e lhes cortou seus palmares, e destruio seus portos, e navios, com que os poz em extrema necessidade, e por sim de Março despedio as caravellas pera Goa, por ser já tarde, e elle com os navios de remo ficou guardando a costa, até recolher a si as náos da China, Maluco, Malaca, Bengala, S. Thomé, Negapatão, e de todas as mais partes, com o que se recolheo pera Goa no sim de Abril, deixando em Cananor, e Chale navios, e Capitaes pera darem no inverno mezas aos foldados; e chegando a Goa, despedio logo o Viso-Rey a D. Antonio de Vilhena, a Fernão de Castro, e a Manoel Travassos com trezentos homens pera invernarem em Cananor, por causa da guerra, que ainda ficava em aberto, e proveo aquella fortaleza, e a de Chale de muitos mantimentos, munições, e dinheiro pera as mezas, e pagas dos foldados.

E cerrando-se o inverno, gastou-o em reformar a matricula geral, e fazer outra de novo, pera tirar della todos os officiaes mecanicos, que venciam soldo de ElRey, que era huma grande quantidade, no que aproveitou ao Estado huma boa somma de dinheiro, e atalhou huma excessiva quantidade de soldos velhos, que sempre se pagavam ou por adherencias, ou por peitas;

e juntamente mandou concertar toda a Armada, e ajuntar muitos mantimentos, e munições, porque determinava de passar a Cei-lão contra o Rey de Jasanapatão, que fica na ponta da Ilha da banda do Norte; porque lhe encommendava ElRey muito (em huma instrucção) que trabalhasse pelo destruir, e tomar o Reyno, porque estava alli feito hum cossairo, e mandava saltear as náos, e embarcações dos Portuguezes, que passavam por sua costa, e usava de ardís pera as fazer dar á costa, e rouballas, mandando-lhes de noite cortar as amarras, com o que tinha feito grandes roubos, e destruições: e que trabalhasse todo o possivel por mudar pera aquella parte os moradores da povoação S. Thomé, por não estarem sujeitos ás injurias, e affrontas, que lhes quizesse fazer o Rey de Bisnagá, porque já El-Rey tinha novas das que lhes fez, quando cativou a todos: e estas instrucções não pudemos achar em todo este Estado, por ser tudo perdido, de que muitas vezes nos temos queixado; mas achámos estas informações nos homens velhos, e antigos.

#### CAPITULO XI.

De como o Bisminaique, Senhor de toda a costa da Pescaria, veio com grande poder sobre a fortaleza de Punicalle, de que era Capitão Manoel Rodrigues Coutinho: e de como o desbaratou, e tomou aquella fortaleza.

TA no Cap. IX. do X. Livro da VI. Decada démos conta de como o Bisminaique Senhor daquella costa da Pescaria cativou Manoel Rodrigues Coutinho, e depois o resgatou por huma quantidade de dinheiro, de que lhe ficou a dever huns tantos mil fanoes. E como este Gentio era muito cubiçoso, e os Christãos, e pescadores daquella costa lhe davam de pareas hum dia de Chipo, que he hum dia de pescaria do aljofar, e tudo o que se pescasse aquelle dia fosse pera elle, que ordinariamente montaria oito, dez mil pardaos, fegundo sua fortuna; e querendo alterar isto, mandou commetter os Christãos, e pescadores, que lhe déssem dous dias daquelles, do que se elles sempre escusáram. Vendo elle que lhe negavam aquillo, determinou de lho fazer dar por força, e vingar-se delles, pelo não terem servido como elle queria.

E tomando occasião do dinheiro, que

Manoel Rodrigues Coutinho lhe ficára a dever do seu resgate, lançando sama que o hia arrecadar, se partio com dez mil homens, com tenção de dar em Punicalle, e roubar todos aquelles moradores, e pescadores do aljofar, e pôr-lhes os tributos que quizesse. E hum dia de madrugada deo na povoação muito de supito, mandando diante hum Capitão Decanij, chamado Melrao, que entrou queimando, e assolando tudo por onde passou. Succedeo estar neste tempo hum Fidalgo chamado D. Duarte de Menezes, de alcunha o Narigão, da casa de Penella, que tinha alli chegado com huma susta chea de muitos soldados, que vinha a savorecer a pescaria, pelo mandar a isso o Viso-Rey D. Constantino, porque pagavam por isso a El-Rey de Portugal huns tantos mil pardaos de pareas, de que adiante diremos mais èm particular. E estando este Fidalgo na sua fusta com a proa em terra, fentindo o rebolliço na povoação, saltou em terra com quarenta soldados que tinha, e quiz Deos que se encontrasse logo com o Melrao, com quem travou huma muito aspera batalha, e o deteve tanto, que tiveram os moradores tempo de se acolherem com suas mulheres, e filhos pera hum forte de terra, que estava fobre o rio, só com suas pessoas, e algumas joias de mão: o que não pudera ser, se D.

### DEC. VII. LIV. VIII. CAP. XI. 251

Duarte de Menezes se não encontrára aquella hora com o Melrao, antes todos ficáram cativos, e roubados. Manoel Rodrigues Coutinho, que era o Capitão, acudio fora acom-panhado de Antonio Pereira de Vasconcellos, e Vasco Rodrigues de Mogemes, e de outros cavalleiros muito honrados; e encontrando-se com hum esquadrão dos inimigos, pelejáram muito valorosamente, até que amanheceo. D. Duarte de Menezes na parte em que pelejava com o Melrao esteve cercado, e arrifcado a se perder de todo, porque carregou alli a mór força dos inimigos; e sem-pre se perderam, se Deos não ordenára que dessem huma espingardada no Melrao, de que cahio; e D. Duarte de Menezes, que este dia pelejou mui bem, o acabou de matar ás lançadas. E porque já vinha chegan-do o poder de Bisminaique, que tanto que amanheceo, entrou pela povoação, se foi D. Duarte recolhendo pera a sua fusta, muito perseguido dos inimigos, e com alguns companheiros já mortos, e es mais quafi todos feridos. Manoel Rodrigues Coutinho, que pelejava fóra do forte, com muito va-lor, e esforço, tendo aviso que o Bisminaique era já entrado, se foi recolhendo com trabalho por carregarem os inimigos fobre elle; e nas voltas que fez pera os deter, lhe deram huma espingardada, que lhe atraves-

fou as pernas, e ficára alli, fe não fora levado pelos companheiros, que fe arrifcáram ao Ialvar; e o Bifminaique ficou fenhor da povoação, em que fez grandes roubos, e

destruições.

Vendo-se Manoel Rodrigues Coutinho na fortaleza, com tanta gente, mulheres, e meninos, sem agua, sem mantimentos, e o Bisminaique com todo o poder sobre elle, fez embarcar todas as mulheres, meninos, e homens velhos em champanas, e com ellas sua mulher, e filhos; o que pode fazer com a maré chea, por ficar o forte sobre o rio; e depois de despejado disto, tomou parecer sobre o que fariam, e assentáram que largasse o forte, que era hum curral de taipas, porque não havia com que o defendesse. E estas casas (ou não sei como lhes chamemos, a que alguns poem nome de fortaleza) deshonram muitas vezes o Estado, e abatem muito na reputação delle; porque largando-se hum curral, como este, se diz logo por todo o Oriente antre os Reys Mouros, e Gentios, que tomáram huma fortaleza aos Portuguezes, com o que todos cobram bico, e alevantam cabeça: por onde, quanto menos disto houver, mais segura, e engrandecida está nossa reputação; e deixan-do esta materia, posto que não he de pequena consideração, tornemos a nosso fio.

Af-

# DEC. VII. LIV. VIII. CAP. XI. 253

Assentado antre todos que se largasse aquelle sorte, preparou-se o Capitão pera isso; e porque a gente que estava embarcada nas champanas era muita, e não tinham arroz, nem agua, e os gritos, e prantos das mulheres, e meninos chegavam ao Ceo, mandou Manoel Rodrigues Coutinho requerer a hum Pero Tavares, que alli era chegado de Cochim, e hia pera Bengala em huma naveta sua, que recolhesse aquella gente toda, e a levasse pera Cochim, sob pena de perdimento da fazenda. O Pero Fernandes como era homem nobre, compadecido mais das miserias que vio passar áquellas gentes, (que eram pera commover, e enternecer as pedras,) que do medo das penas com que o ameaçáram, recolheo todos, os que estavam nas champanas, na sua naveta, que antre homens, mulheres, e meninos seriam perto de quinhentos, e se soi pera a das Ilhas das Lebres, onde esperou a mon-ção pera se ir pera Cochim, padecendo toda esta gente nesta jornada infinitos trabalhos de fomes, sedes, e outras muitas necessidades: e chegou a cousa a tanto, que houve darem a meninos de colo, á falta de agua, a beber ourina; e ainda hoje nesta Cidade de Goa estam duas irmans mulheres bem honradas Portuguezas, e nobres de pai, e de mai a quem a deram. Manoel Rodrigues Cou-

Coutinho, depois que embarcou toda a gente, largou o forte, e se embarcou em huma fusta; e houve nisto tal detença, que vasou maré, e sicou o navio em secco. O Bisminaique, que estava já sobre o forte com todo o poder, acudio áquella parte; e vendo o navio encalhado, o rodeou; e posto que os nossos se defendêram mui bem, todavia foram todos tomados ás mãos, e cativos, e o forte, e a povoação entrada, e roubada de tudo o que nella sicou, em que tomáram a mór parte da substancia daquelles

moradores.

Manoel Rodrigues Coutinho, depois de estar prezo quinze dias, tratou de seu resgate, e de todos os que com elle estavám, e assentáram de lhe darem cem mil fandes, que lhe mandariam de Tutucori, pera onde determinavam de se ir, e deixariam em refens hum Padre da Companhia, chamado João de Mesquita, que se pera isso offereceo, e foi tambem alli cativo, homem virtuoso, e de bom exemplo. Assentado isto, largáram a todos, e se foram pera Tutucori, onde Manoel Rodrigues Coutinho começou a ajuntar o resgate, que quiz tirar pelos Christãos, sobre o que os começou a vexar, e tratar mal; e foi a cousa de feição, que sabendo-o o Padre João de Mesquita, (que estava em refens, ) lhe escreveo

## DEC. VII. LIV. VIII. CAP. XI. 255

huma carta, em que lhe pedia muito que não avexasse aquelles homens, e que se leinbrasse que eram Christãos, e pobres, e que lhe não desse cousa alguma de seu cativeiro, porque elle estava nelle mui consolado, (onde deo mui grandes mostras de sua virtude, na paciencia, e soffrimento delle;) mas ficon com poucas esperanças de sahir tão cedo do poder daquelles gentios. Mas como Deos nosso Senhor não desampara seus servos, se lhe offereceo ao Padre hum Christão pera o tirar dalli, se lhe desse quinhentos fances, o que elle acceitou, e lhe deo logo alguns que tinha, e outros que negociou; e tomando-o huma noite com os trajos mudados, (porque estava solto, e sem ferros,) o levou por caminhos escusos, e com tanta pressa, que ao outro dia chegáram a Conduturé, que eram doze leguas de Punicalle, e alli tomáram hum charatone, em que se passáram a Tutucori, onde os nossos esta-vam, que festejáram muito o Padre; e logo negociáram os fanões, que ficou devendo ao que o trouxe, de que logo foi pago.

#### CAPITULO XII.

De como Francisco Barreto, e João Rodrigues de Carvalho invernáram em Moçambique: e do que Francisco Barreto fez todo o tempo da invernada: e de como mandou concertar a sua não, e a de João Rodrigues de Carvalho, e dahi se partio pera o Reyno: e da perdição da não Garça, de que era Capitão João Rodrigues de Carvalho: e de como Francisco Barreto Salvou toda a gente della, e tornou arribar a Moçambique.

fastio a quem os lê, faremos dous, e neste daremos conta do que succedeo a Francisco Barreto em todo o tempo que invernou em Moçambique, até que tornou a elle da segunda arribada. No primeiro Capitulo deste Liv. VIII. deixámos Francisco Barreto embarcado na não Patisa, e João Rodrigues de Carvalho na Garça, e arribados a Moçambique, por acharem os tempos contrarios, e as nãos se irem ao fundo com a agua, como sica dito no Cap. III. do VI. Livro. Agora nos cabe darmos conta do que Francisco Barreto sez o tempo que esteve invernando em Moçambique, onde tanto que chegou tratou do concerto da sua não, e da de

# DEC. VII. LIV. VIII. CAP. XII. 257

de João Rodrigues de Carvalho; o que fez com muito cuidado, e diligencia, e com muito grande despeza de sua fazenda, (cousa, que já nem os Capitaes, nem os Governadores, e Viso-Reys querem fazer nos tempos presentes.) O cuidado do concerto das náos não foi causa de o deixar de ter mui particular dos Fidalgos, que hiam em fua companhia, e dos mais passageiros, e gente do mar de ambas as náos; porque todo o tempo que esteve em Moçambique (que foram mais de sete mezes e meio) proveo, e acudio a todos mui liberalmente com o dinheiro necessario, conforme a qualidade, e gastos de cada hum, por lho pedir assim fua condição, e ser hum dos mais liberaes Fidalgos daquelle tempo. E por ver que se o não fizesse assim, baviam todos aquelles homens de passar muitos trabalhos, e necessidades, por estarem em parte que não tinham quem lhas remediasse, nem de quem fe pudessem valer, senão desbaratando a pobreza que traziani, que fora pera elles outro segundo naufragio, por quem tantas vezes os navegantes arrifcam as vidas. E com esta liberdade, e largueza, de que usou com esta gente, fez dous bens, remedialla a ella, e a si proprio; porque de tal maneira lhes grangeou as vontades com os remediar, que lempre, os achou comfigo nos móres traba-Couto. Tom. IV. P. 11. R lhos

lhos em que se vio, que foram muitos, e mui grandes, com cuja ajuda o livrou nosso Senhor de todos os perigos que teve em toda esta viagem. E assim gastou nella, no concerto das náos, e nas invernadas, mais de dezoito mil cruzados, como nos disseram pessoas muito verdadeiras, e dignas de muita fé, que se acháram presentes em todas estas cousas, e nos deram todas estas informações. De maneira, que querendo Francisco Barreto concertar as náos, em que havia de vir pera o Reyno, começou a dar ordem, e dinheiro pera isso, com ajuda de Bastião de Sá, (que então era Capitão de Cofala, e estava em Moçambique,) que mandou logo muitos officiaes, carpinteiros, e marinheiros a terra firme a cortar a madeira necessaria pera o concerto dellas, donde a trouxeram muito boa, e no rio lhes deram pendor muito grande, e foram mui bem concertadas, quanto humanamente po-dia ser, sem virem a monte; o que tambem se lhes fizera, se o lugar fora capaz diffo.

Depois das náos estarem muito bem concertadas, e apparelhadas, foram fazendo sua aguada, e mettendo os mantimentos necessarios pera a jornada que haviam de fazer. E chegando-se o tempo de partir, se fizeram ambas á véla com a monção dos Levantes

hu-

# DEC. VII. LIV. VIII. CAP. XII. 259

huma segunda feira aos dezesete de Novembro do anno de 1559., ficando os Capitaes ambos concertados de irem sempre hum á vista do outro, e nunca se apartarem, pera se ajudarem em qualquer trabalho, e perigo que lhes acontecesse. Ao terceiro dia depois de partidos da barra, donde poderiam estar obra de sincoenta leguas, pouco mais, ou menos, começou a não de Francisco Barreto a fazer muita agua, e por causa della deram aquelle dia sinco vezes a ambas as bombas, e de noite outras tantas; e ao outro dia fazia já a náo tanta, que a não podiam efgottar, com darem continuamente a ellas: pelo que mandou Francisco Barreto pôr fogo a hum falcão, e fazer final á outra não, pera que arribasse sobre elle. E chegados á falla, mandou dizer por hum marinheiro ao Capitão da outra não « que » elle hia com muito trabalho, por razão » da fua não fazer muita agua, que lhe pe-» dia muito por mercê o não desamparasse, » porque hia arribando na volta das Ilhas » do Bazaruto, que estam junto á costa de » Cofala, e com ventos escassos hiam for-» cando a não, por não poder tornar a to-» mar Moçambique, por ser já entrada a » monção dos Levantes com que de lá par-» tiram. »

Indo assim a náo nesta volta, fez-lhe R ii Deos

Deos mercê de vencerem a agua da bomba, com o que pareceo bem a todos tornarem a voltar, e fazerem sua viagem pera o Cabo de Boa Esperança. Continuáram com este trabalho dous, ou tres dias, em que chegáram tanto ávante, como o Cabo das correntes, defronte da derradeira ponta da Ilha de S. Lourenço, que está em vinte e sinco gráos da banda do Sul, quasi duzentas leguas de Moçambique : foi a náo fazendo tanta agua, que havia já nella tres, ou quatro palmos della, sem se poder vencer. Pelo que forçado Francisco Barreto da necessidade presente, e receoso do perigo futuro, mandou pôr fogo a hum falcão, e fazer final á outra náo de João Rodrigues de Carvalho, pera que arribasse sobre elle, que hia já outra vez na volta das Ilhas do Bazaruto. O que ouvido pelo Capitão della, mandou ao Piloto, e Mestre « que seguissem » aquella bandeira de ElRey nosso Senhor, » pois aquella náo era fua, e hia em tão » grande trabalho, e perigo tão evidente, » pois não havia mais que oito dias que » eram partidos, e já arribára duas vezes. »

A este mandado do Capitão João Rodrigues de Carvalho não quizeram o Piloto, nem o Mestre, e mais Officiaes obedecer, antes lhe fizeram grandes protestos, e requerimentos « que fizesse sua viagem pera Por-

### DEC. VII. LIV. VIII. CAP. XII. 261

» tugal, porque aquelloutra náo se hia a » perder, e que já não tinha remedio; e que » não era razão que tambem elles se per- » dessem com ella, que menor mal era per- » der-se huma náo, que ambas. » E como o Capitão era só, e os outros muitos, venceo a força á razão. E seguindo elles a sua, sem darem pelo que lhes o Capitão mandava, se foram caminho do Reyno, deixando a outra náo, em que hia Francisco Barreto, com tenção de se não tornarem mais a ver.

Ao outro dia feguinte tornáram os da náo de Francisco Barreto a vencer a agua; e com esta melhoria, que sentiram na não, fez volta, e tornáram accommetter a jornada do Cabo de Boa Esperança, tendo-a posta só em Deos, com confiança que lhes faria mercê de continuar com aquella, que lhe começára a fazer. E fabendo que naquella monção são os ventos brandos no Cabo, e os tempos menos tempestuosos, iriam (ainda que com trabalho) dando fem-pre á bomba até os Deos levar á Ilha de Santa Helena, onde esperariam as náos da viagem, e ahi tomariam huma, ou duas, em que se mettessem com a sazenda que pudessem salvar nellas, e a artilheria da não, e ella fazer alli a offada. Indo esta não de Francisco Barreto com estes intentos, seguindo o rumo da Garça, que a tinha deixado com

com tanta deshumanidade, sem culpa do Capitão, como a não Patifa era muito veleira, foi alcançando a outra; que com tambem o ser muito, ordenou Deos que a alcançasse a não de Francisco Barreto, pois havia de ser o meio, e o instrumento da salvação dos que hiam na Garça, que se ha-

via de perder.

Tanto que a não Garça teve vista da outra não, amainou os traquetinhos, e foi esperando por ella até chegarem á falla, que feria alli ás tres horas depois do meio dia. E chegando á não, mandou Francisco Barreto fazer hum requerimento ao Capitão, e aos mais Officiaes « em que lhes requeria da » parte de ElRey nosso Senhor, que seguis-» sem aquella não, e a não desamparassem; » sob pena de os haver por trédos, e ale-» vantados contra ElRey, e lhes encampa-» va toda a fazenda, que hia nella pera El-Rey haver a sua pela delle Capitão, e de » todos os mais Officiaes, de que logo man-» dou fazer hum auto. » A isto responderam os da não Garça, que elles feguiriam a não, e não fariam outra coufa.

Indo assim as nãos ambas á vista huma da outra, logo ao outro dia depois de feito o protesto, quasi a horas de vespera, tirou a não Garça hum tiro, fazendo sinal que the acudissem, o que Francisco Barreto lo-

## DEC. VII. LIV. VIII. CAP. XII. 263

go fez, mandando lançar huma manchua ao mar; e por elle não estar pera poder acudir em pelloa, (por estar sangrado daquella manha,) mandou Jeronymo Barreto Rolim em seu lugar, a quem deo poderes, pera que se houvesse algumas controversias, ou dissensoes antre o Piloto, ou Mestre c'o Capitão, elle com fua prudencia os compuzesse; e sendo outra cousa, a remediasse conforme o negocio o pedisse, e requeresse. Chegado Jeronymo Barreto Rolim á não, vio a todos muito attribulados, e trabalhados, e assás desgostosos, revolvendo os paioes da pimenta em busca de huma agua, que a náo fazia, de que estavam todos mui inquietos, por temerem que fosse má de tomar, e que lhes désse ao diante muito trabalho, como deo, pois ella foi a causa total de se perder a não. Com esta nova se tornou Jeronymo Barreto Rolim pera a náo de Fran-cisco Barreto, a quem deo conta do que passava na Garça, que toda a noite passou com grande vigia, sem nunca deixarem de dar a ambas as bombas. Tanto que foi manhã, lançou a náo Garça huma manchua ao mar com quatro marinheiros, e o Escrivão da náo, que se chamava João Rodrigues Paes, e veio á náo de Francisco Barreto com hum escrito do Capitão pera elle, que dizia asfim:

« Senhor, cumpre muito ao serviço de » Deos, e de ElRey nosso Senhor chegar » V. S. cá, e pela brevidade desta veja o » que cá vai. Beijo as mãos a V. S.»

Visto o escrito por Francisco Barreto; metteo-se logo na sua manchua com alguns Fidalgos da sua náo, e foi á outra, que já estava muito trabalhada, por causa da muita agua que fazia, andando os Officiaes, e marinheiros baldeando a pimenta dos paioes de huma parte pera a outra em busca da agua; no que se gastou todo aquelle dia, e Francisco Barreto se tornou pera a sua não com os Fidalgos que com elle foram, todos muito tristes por verem o miseravel estado, em que a outra sicava. E em entrando Francisco Barreto na sua, disse a todos os Fidalgos, e Cavalleiros, que nella estavam: « Se-» nhores, aquella não está em muito traba-» lho, e corre muito perigo de se perder, » encommendemo-la a nosso Senhor, que » por sua misericordia a queira salvar. » E assim passáram todos aquella noite sem dormirem, pelo estado, e perigo em que am-bas as náos estavam, pela muita agua que tambem a de Francisco Barreto fazia, que não bastava pera lha diminuir, lançarem della ao mar muita fazenda de partes, pimenta de ElRey, e dous mil quintaes de páo preto, com que vinha assás carregada de

## DEC. VII. LIV. VIII. CAP. XII. 265

Moçambique, (que he a total destruição das náos, que alli invernam, o que se houvera de atalhar com grandes desezas.) Ao outro dia pela manhã fizeram sinal da Garça com hum tiro pera lhe acudirem, o que Francisco Barreto não esperou; porque quando atiráram, já elle hia bem affastado da sua não acudir á outra com alguns Fidalgos, e soldados, que pudessem ajudar aos da não, que já os de lá estavam sem esperanças de salvação, por fazer muita agua por parte que se lhe não podia tomar, nem vedar, porque era pelo delgado de poppa, a que chamam picas, lugar irremediavel.

Chamam picas, lugar irremediavel.

Vendo Francisco Barreto com o Capitão da não, e todos os mais Officiaes o estado em que ella estava, e que nenhum remedio tinha senão deixalla, assentáram « que se re- » colhessem á outra as mulheres, meninos; » e toda a mais gente, que não sosse proder trabalhar, primeiro que tudo, e » após isso os mantimentos, que na não ha- » via pera remedio dos perdidos; porque » os que vinham na de Francisco Barreto » não podiam abastar pera tanta gente. » Pera isso lançáram logo o batel grande sóra, pera que com as duas manchuas, que já andavam no mar, se despejasse a não mais de pressa, assim da gente, como dos mantimentos, que logo começáram a leyar, biscouto;

ar-

arroz, carnes, e alguns barrís de vinho, o que se fez em tres dias, que sempre Francisco Barreto esteve na não Garça, por atalhar a confusão que sempre ha em casos semelhantes, e dar ordem a se trabalhar nella, porque se não fosse ao fundo, até que se tirasse della o que fosse necessario pera a viagem, que haviam de fazer. E em quanto se despejava, esteve sempre Francisco Barreto no convés della com huma espada nua na mão, sem consentir passageiro algum levar pera a outra mais, que o que cada hum pudesse metter na manga, ou algibeira, pela não carregar, que tambem se estava indo ao fundo com a muita agua que fazia. E pera isto se poder fazer com a facilidade com que se fez, usou Deos com esta gente de huma grande misericordia, que foi em todo este tempo estar o mar tão brando, como se fora hum rio de agua doce sem ondas; que a não fer assim, ou todos se perdêram, ou os que se salváram, o fizeram com muita disficuldade.

Assim que despejada a não dos mantimentos necessarios, mandou Francisco Barreto recolher toda a gente, sicando elle ainda na Garça pera se ir na derradeira batelada, em que soi a gente do mar, que seriam oitenta homens, por estar quasi cheia de agua até a cuberta do cabrestante. E sen-

do

## DEC. VII. LIV. VIII. CAP. XII. 267

do já apartados della hum tiro de pedra, víram do batel vir hum bogio, que todo aquelle tempo em que se a náo despejou, esteve na gavea sem vir abaixo, senão quando se vio só, então se desceo pela enxarcea, e se foi a bordo, como que pedia aos que hiam no batel, que o tomassem. O que vendo Francisco Barreto, não pode acabar comfigo apartar-fe da não sem salvar tudo o que tivesse vida; e logo disse aos que hiam remando o batel duas vezes « que tornassem » á náo, e tomassem aquelle bogio, porque » se diga em Portugal, e onde quer que se » fallar deste naufragio, que não sicou cousa » viva nella, que não salvassemos.» Ao que » viva nena, que nao fatvanemos. » Ao que todos respondêram « que lhe requeriam da » parte de ElRey nosso Senhor, que não » quizesse chegar á não, porque estava já » quasi mettida no fundo; e que quando se » sobmergisse, com o redemuinho que sizes- » se levaria o batel comsigo; » o que pareceo bem a todos, e assim se affastáram da náo, ficando fó o bogio nella. Quando se apartáram de todo della pera a deixarem, poderia ser ás tres horas depois de meio dia, pouco mais, ou menos, e ainda á boca da noite se via, sem se ter ido ao fundo. Recolhido Francisco Barreto com estes homens do mar, e o Capitão da Garça João Rodrigues de Carvalho, com muita tristeza, e

lagrimas de verem perder-se assim huma não sem tormenta, sendo a maior, e mais rica que até aquelle tempo houvera na carreira da India; e tanto foi o seu pezar, e tristeza pela perda da fazenda daquella gente, que foi necessario consolarem-no, como se a perda toda fora só delle. Depois de recolhida a gente della, fez Francisco Barreto hum escrito, em que dizia estas palavras:

« A não Garça se perdeo tanto ávante, » como o cabo das correntes, em altura de » vinte e finco gráos da banda do Sul, e » foi-se ao fundo por fazer muita agua. Eu » com os Fidalgos, e mais gente que levava na minha não, lhe salvei a sua toda, e » imos fazendo nossa viagem pera Portugal » com o mesmo trabalho. Pedimos por amor » de Deos a todos os sieis Christãos, que » disto tiverem noticia, indo ter este batel » aonde houver Portuguezes, que nos en-» commendem a nosso Senhor em suas ora-» ções, nos dê boa viagem, e nos leve a » salvamento a Portugal.»

Este escrito se metteo em hum canudo; e o tapáram, e breáram muito bem, e fizeram huma cruzeta alta no batel, aonde o atáram, porque lhe não chegasse a agua, e deixaram o batel, que o levassem as aguas aonde quizessem. Foi Deos servido, que fosse ter dentro a Cofala, onde estava Bastião

de

DEC. VII. LIV. VIII. CAP. XII. 269

de Sá por Capitão, como depois se soube, quando Francisco Barreto tornou a invernar

a segunda vez a Moçambique.

Depois disto feito, e recolhida a gente da não Garça, quiz Francisco Barreto fazer alardo da que tinha na sua pera a accommodar, e lhes ordenar como fosse melhor agazalhada; e achou antre Fidalgos, soldados, gente do mar, escravos, mulheres, e meninos, mil e cento e trinta e sete almas, e com toda esta gente commetteo o caminho do Cabo de Boa Esperança, por ventarem os Levantes, que só servem pera ir a Portugal. Indo a não fazendo muita agua, e navegando, como digo, pera o Cabo de Boa Esperança, com tempo brando, e ventos galernos, lhe deo supitamente pela proa hum Ponente tão rijo, e furioso, que lhe rompeo a véla grande por muitas partes; pelo que foi necessario dar com a verga em baixo, pera a cozerem, e remendarem, e ficar a náo arvore secca ao pairo, de que os Pilotos, e mais Officiaes dambas as náos fe espantáram muito, por verem que em monção de Levantes ventáram Ponentes, o que lhes pareceo não duraria mais que aquelle fó dia; mas enganáram-se, porque ventáram outros dous mais. Visto isto pelos Pilotos, e mais Officiaes das duas náos, se foram a Francisco Barreto, e lhe fizeram huma falla, em que lhe disseram : » Que

« Que elles havia muitos annos que cur-» savam aquella carreira, (principalmente Ayres Fernandes, que era o Piloto da náo Garça, que D. Constantino trouxe comsigo, com lhe fazerem muitas honras, e vantagens, por fer já muito velho, e estar aposentado, e tinha passado o Cabo de Boa Esperança e tinha pallado o Cabo de Boa Esperança trinta e quatro vezes) « e que se não lembra» vam em tempo de Levantes ventarem tres
» dias continuos Ponentes, que aquillo pa» recia mais permisão Divina, que curso
» natural: que parece que queria nosso Se» nhor mostrar-lhes que não era servido de
» se perder aquella não, e tantas almas quan» tas levava. E que commetterem aquella
» viagem da maneira que a não hia, era
» temeridade, e que parecia mais tentar a
» Deos, que esperar nelle. Pelo que reque-» Deos, que esperar nelle. Pelo que reque-» riam a sua Senhoria da parte de nosso Se-» nhor, que quizesse arribar a Moçambique, » e dahi lhe daria por sua misericordia re-» medio pera se salvarem, ou faria o de que » elle fosse mais servido. » O que visto por Francisco Barreto, e ouvidos os pareceres de todos, se foi com elles; e mandou fazer hum auto disto, que se assentou, assinado por todos os Officiaes de ambas as nãos. E affim fez volta, e foi nosso Senhor servido de os levar a Moçambique; mas fempre com as mãos nas bombas, e com muito trabalho,

DEC. VII. LIV. VIII. CAP. XII. 271

que não fora possivel poder-se aturar, senão

que não fora possivel poder-se aturar, senão fora tanta a gente por quem se repartia.

Indo a não já perto de Moçambique, she aconteceo outro desastre, não menos perigoso que o da agua que fazia: e foi, que estando sincoenta leguas de Moçambique, pouco mais, ou menos, e dez, ou doze da terra, costeando-a com vento de todas as vélas, indo hum silho do Piloto pescando do chapiteo de poppa, deo hum grande grito, repetindo duas vezes: « Pai, bra-» ca e meia, braca e meia, » A este tempo » ça e meia, braça e meia. » A este tempo estava Francisco Barreto na sua varanda, donde ouvio o que dissera o filho do Piloto: fahio muito depressa pera a tolda, e achou huma revolta, e traquinada, que havia em toda a não, sem ninguem se saber dar a confelho, nem sabiam o que fizessem, por não saberem a causa de tão grande confusão, e borborinho como havia. Nesta conjunção deo a não huma pancada, com que tremeo toda, e com ella ficou a gente em tão grande filencio, como fe não estivera nella pes-foa viva. Vendo o Piloto isto, subio muito de que se desviasse, que todas hiam dadas, ) e assim mandou ir a não á orça por se affastar da terra, que logo foi

per-

perdendo de vilta. A causa da pancada que a náo deo, he que naquella costa de Mocambique, dez, quinze, vinté leguas ao mar ha huns penedos, que o mar cobre, com braça e meia, duas, e tres de agua, que se não vem, que se chamam Alfaques: parece que prepassando a não por junto de algum destes, tocou com alguma das ilhargas, e foi causa daquelle abalo que sez, que le acertara de dar com a proa, ou com a quilha, alli fizera a offada, e a gente toda se affogára sem remedio algum. Perdida a terra de vista, foram demandar a de Moçambique, onde entráram a dezesete de Dezembro de 1559, e assim puzeram nesta viagem hum mez des do dia que partiram daquelle porto até que tornáram a entrar nelle.

#### CAPITULO XIII.

Que trata de como Francisco Barreto, depois de chezar a Moçambique da segunda arribada, partio pera Goa pela costa
de Melinde: e do que lhe aconteceo por
ella: e de quando chegou a Goa, e de lá
partio pera o Reyno na não S. Gião: e
de como a não Patifa se perdeo em Mombaça, indo nella Bastião de Sá, que acabára de ser Capitão de Cosala: e de como
D. Luiz Fernandes de Vasconcellos chegou a Goa, depois de se perder na não
Gallega: e de como se foi pera o Reyno
na não de Francisco Barreto.

Anto que Francisco Barreto chegou a Moçambique da segunda arribada, determinou logo de se ir caminho da India a invernar em Goa, por não estar alli outros tantos mezes, como esteve da primeira invernada; e por estar muito despezo, e ter gastado muito de sua fazenda, e não ter dinheiro pera cumprir com as obrigações de quem era, e com o que she pedia a nobreza de sua condição, que era muito largo, e liberal, o que em Goa poderia fazer com mais facilidade, e a menos custo de sua fazenda. E como não havia naquella fortaleza mais embarcações, em que se pudesse ir, Couto. Tom. IV. P. 11.

que huma fusta velha de ElRey, e desconcertada, soi avisado que na costa de Melinde tinha hum homem Chatim huma susta boa, a mandou logo com muita pressa comprar a cuja era. Chegada a susta, a mandou logo varar, cisar, e concertar, mandando sazer o mesmo á velha, que alli estava de ElRey. Depois de estarem já as sustas concertadas, tomou huma pera si, e a outra deo a Jeronymo Barreto Rolim seu primo, pera irem nellas pela costa de Melinde, e atravessarem a Goa da Ilha de Sacotorá, o que não teve esseito, porque o sez de Pate.

Embarcados nas fustas os mantimentos, e andando-se fazendo aguada pera partirem, parece que desejando João Rodrigues de Carvalho (Capitão que fora da não Garça, que se perdeo) de passar á India naquella companhia, pedio a Jeronymo Barreto Rolim o quizesse levar na sua fusta. Imaginou-se o Jeronymo Barreto já perdido, por se assombrar com João Rodrigues de Carvalho, por ser muito mal escançado no mar, e tão pouco ditoso nelle, que não se sabe embarcar-se vez alguma, que não se perdesse a embarcação, em que elle fosse. Respondeolhe Jeronymo Barreto Rolim, que o não podia levar. Parece que lhe disse algumas palavras, de que João Rodrigues de Carvalho inferio que o deixava de levar em sua

## DEC. VII. LIV. VIII. CAP. XIII. 275

companhia por sua má fortuna, e pouca dita. Cuidando João Rodrigues de Carvalho nisto, fez nelle tanta impressão o não o quererem levar por aquelle respeito, que disto se lhe gerou a morte; porque aquella noite feguinte, estando elle na cama em casa de Pero Mendes Moreira, (que era Feitor, e Alcaide mor de Moçambique, com quem pousava,) começou a gemer, e dar muitos ais. Disseram-lhe dous filhinhos de Pero Mendes Moreira, que tinha comfigo na cama meninos, hum de tres, outro de quatro annos: « Tio, (porque assim lhe chamavam » os meninos,) vós não dormis, e gemeis, » porque perdestes a vossa não? » De tal maneira sentio, e o entráram as lembranças, que os innocentes lhe fizeram, que foi a causa de sua morte, porque amanheceo morto na cama, sem haver outra causa, a que a morte se lhe pudesse attribuir. Tanta força, e efficacia tem a paixão, e tristeza, que foi bastante pera se lhe cerrarem os espiritos vitaes, e morrer.

Acabada de fazer a aguada das fultas, fe embarcou Francisco Barreto na sua, e Jeronymo Barreto Rolim na outra, e na entrada de Março de 1560. se partiram de Moçambique caminho da costa de Melinde na monção pequena, (chamam-lhe pequena, por razão das muitas calmarias que então

S ii ha.)

ha.) Os Fidalgos, que Francisco Barreto levava na sua fusta, eram Manoel de Anhaia Coutinho, Pedralvares de Mancellos, Francisco Alvares Provedor mór dos defuntos, Francisco de Gouvea, e hum foão de Araujo, a fóra outros muitos homens, que eram da obrigação de Francisco Barreto, porque os mais Fidalgos ficáram em Moçambique pera se virem na monção grande, que he em Agosto, na não Patifa. Foi Francisco Barreto tomando os portos que havia pela costa de Melinde, onde se refazia de agua, e mantimentos. Ó primeiro que tomou foi Quiloa, que está em seis gráos da banda do Sul, cento e fincoenta leguas de Moçambique. Nesta Cidade (que mostrava nos edificios que tinha fer maior, e mais habitada do que então era) esteve quatro dias surto, com quem o Rey della nunca se quiz ver. Teve Francisco Barreto noticia de huns dous monstros que alli havia, filhos de hum bogio, e de huma negra, que se dizia ser mulher de hum Xeque. Trabalhou Francisco Barreto todo o possivel pelos haver, e levar a ElRey D. Sebastião; mas como eram de ElRey de Quiloa, não os quiz resgatar. Determinou então Francisco Barreto de os mandar furtar; mas como isto não esteve tanto em segredo, que se não aventasse, sabendo-o o Rey, mandou que os puzessem em DEC. VII. LIV. VIII. CAP. XIII. 277 cobro, até que Francisco Barreto se fos-se.

Partido daqui desta Cidade, foi tomar a de Mombaça, onde esteve oito dias espalmando, e concertando as fustas. Aqui foi (quando logo chegou) visitado do Rey com hum grande presente de refresco de vacas, carneiros, gallinhas, mel, manteiga, tama-ras, limões, cidras, e laranjas, de que a Ilha (que será de sete leguas em roda) he mui abastada, e fertil. Respondeo-lhe Francisco Barreto com outro de muitos brincos, e peças ricas, e curiofas, que já levava pera islo, em que mostrava quão liberal, e grandioso era; porque, como já dissemos, era o mais liberal Fidalgo que havia naquelle tempo. Tanto, que bem se verificava nelle aquelle dito de D. Antão de Noronha, que foi Viso-Rey da India, que dizia, « que » não se podia sustentar a India com pros-» peridade, senão havendo nella Capitães » doudos, que sahissem ricos de suas forta-» lezas, e tornassem a gastar com soldados » tudo o que dellas tirassem. » O que aconteceo a Francisco Barreto, que tirando da fortaleza de Baçaim (de que foi Capitão) oitenta mil pardaos, assim os gastou em serviço de ElRey com soldados, que quando entrou na governança da India já devia vinte e oito mil pardaos. Daqui podemos mui-

to bem inferir, e do estado em que a India agora está, quantos sezudos tem.

E tornando a continuar com a viagem de Francisco Barreto, depois que partio de Mombaça, foi tomando todos os mais portos, e Ilhas, que havia pela costa de Melinde, donde se vio com ElRey, que por ser muito amigo do de Portugal, e dos Portuguezes, o foi visitar a terra, e lhe mandou hum muito rico presente. Partido dagui, foi ter á Ilha de Pate, onde achou hum navio de huma gavea, que era de hum Chatim, e estava carregado pera se partir pera Chaul. E como Francisco Barreto hia na fusta muito apertado por razão da muita gente que levava, fretou o navio a cujo era, e se pasfou a elle com a mór parte da gente que levava na sua fusta, e dalli (que está esta Cidade em tres gráos da banda do Norte, e seiscentas leguas da barra de Goa) se fez á véla, e poz na viagem quarenta dias, fendo ella de vinte e sinco, donde passou muito trabalho neste golfo, de sedes por razão das muitas, e grandes calmarias que teve; que se tardáram dous dias mais, sem tomarem a costa da India, todos houveram de perecer á sede, por não levarem já hum almude de agua, e haver muitos dias que se não comia arroz, por não haver agua com que o cozer, nem biscouto; so comiam taDEC. VII. LIV. VIII. CAP. XIII. 279

maras, e cocos, e algumas poucas vezes carne assada de huns poucos de carneiros, que

vinham no batel do navio.

Indo assim neste trabalho, houveram huma manha vista de terra da costa da India, e naquella tarde sahio de hum rio daquella costa o catur de Roque Pinheiro, que vinha do Estreito de Meca, onde o Viso-Rey D. Constantino o mandára, em companhia de Christovão Pereira Homem, a lançar em Maçuá o irmão Fulgencio Freire da Companhia de Jesus com recado ao Bispo que estava na Abassia, como dissemos no Cap. VIII. deste VIII. Livro.

Vendo Roque Pinheiro aquelle navio. se foi a elle; e sabendo que hia nelle Francisco Barreto, entrou nelle, lançando-se a seus pés com muitas lagrimas, pelo ver naquellas partes em outro estado havia pouco bem differente daquelle em que o então vio. Depois de lhe dar conta de como o Cossairo Cafar tomára o navio de Christovão Pereira Homem, provêo o navio de Francisco Barreto de agua, dando-lhe toda a que trazia, e tornou a terra com muita pressa a buscar mais, com que acabou de dar vida aos pobres, que já a não traziam; que se acertáram de não topar aquelle navio então, póde muito bem ser que aquelle fora o derradeiro dia de seus trabalhos. Ao outro pela

manha, que foi huma sesta feira dezesete de Maio de quinhentos e sessenta, chegou á barra de Goa já com as mãos nos cabellos, bem temeroso, e receoso das primeiras ameaças do inverno, que entra mui furioso naquella costa, e com a espada na mão, como logo aconteceo. Ao outro dia feguinte, que foi fabbado , depois de todos estarem já desembarcados , e Francisco Barreto no Mosteiro dos Reys Magos da Ordem de S. Francisco, que está em Bardes na barra de Goa, fez huma tão grande tempestade de chuva, e vento, que parecia acabar-se o mundo, e soverter-se a terra com outro se-

gundo diluvio.

Tanto que se soube em Goa da chegada de Francisco Barreto á barra, foi logo vi-sitado de todos os Fidalgos, e casados de Goa, e elle se embarcou em hum catur ligeiro, e se foi caminho da Cidade vilitar o Viso-Rey D. Constantino, acompanhado de toda a fidalguia, e Cidadãos, e tanta mais gente, que enchia desdo caes até á fortaleza, e todo o seu terreiro. E rompendo por aquella multidão de gente, chegou a elle, que o estava já esperando, com muito grande alvoroço, e cortezias, e se foram pera dentro; onde depois de descançar, e dar conta do que lhe acontecêra na jornada; se foram cear com alguns Fidalgos parentes

#### DEC. VII. LIV. VIII. CAP. MIII. 281

de ambos, e alli dormio aquella noite. Ao outro dia pela manha fe tornou Francisco Barreto a embarcar pera ir aos Reys Magos a cumprir huma Novena, que tinha promettido no seu naufragio; e foi acompanhado de tanta fidalguia; e nobreza, que parecia despejar-se a Cidade. Vendo o Viso-Rey D. Constantino o grande concurso dos Fidalgos, e casados de Goa, que o acompanhavam, disse aos que estavam presentes: » Quantas graças deve dar Francisco Barreto » a Deos pelo sazer tão bem quisto. »

Depois de Francisco Barreto estar no Mosteiro dos Reys Magos cumprindo sua Novena, o mandou visitar o Viso-Rey, e lhe mandou quatro mil pardaos, de que lhe fazia mercê em nome de ElRey pera ajuda das despezas do inverno. Acabada a Novena da romaria, se foi Francisco Barreto aposentar além de Santa Luzia nas casas de hum casado de Goa, que se chamava Fernão Nunes, onde esteve até meado Dezembro, correndo sempre com o Viso-Rey muito bem, que o tornou a mandar visitar, e lhe mandou dous muito formolos ginetes, que elle logo deo, hum a Luiz de Mello da Silva, seu parente, e outro a D. Filippe de Menezes seu sobrinho, filho de sua irma Dona Brites de Vilhena, por fobrenome a Perigosa, e de D. Henrique de Menezes. E como Fran-

Francisco Barreto não tinha náo, em que se viesse pera o Reyno, lhe deo o Viso-Rey a náo S. Gião, que invernára em Goa, e estava varada em Panelim, onde se concertou muito bem pera elle vir nella, satisfazendo a Antonio de Sousa de Lamego a

Capitanía da náo.

Em quanto elle inverna, e a não em que ha de partir pera o Reyno se concerta, daremos razão da Patisa, que sicou em Mocambique, invernando da fegunda arribada, que por vir muito destroçada, a mandou Bassião de Sá, Capitão que acabava de ser de Cosala, concertar muito bem, pera se ir nella pera Goa na monção grande, que he a de Agosto, em companhia das que haviam de vir do Reyno. E como esteve concertada, mandou Baslião de Sá embarcar nella agua, e mantimentos, e toda sua fazenda; e como foi tempo, embarcou-se nella com todos feus criados, e os Fidalgos, que vieram nella em companhia de Francisco Barreto, que ficáram invernando em Moçambique, donde se fez á véla a onze de Agosto. Ao dia seguinte começou a fazer tanta agua, que se hia ao fundo; e como não podia tornar a arribar a Moçambique, foi forçado ir demandar a barra de Mombaça, onde varou em terra, e se desfez, salvandose tudo o que levaya, assim de ElRey, como

DEC. VII. LIV. VIII. CAP. XIII. 283

mo de partes; e Bastião de Sá se embarcou em hum navio, em que foi á India, e não me souberam dizer se a invernar, se depois en Setembro.

Tornemos a Francisco Barreto, que estava invernando em Goa, e concertando a náo S. Gião, em que se havia de embarcar; que depois de a ter concertada, e começando de a carregar, chegáram á barra de Goa finco náos do Reyno: em huma dellas vinha D. Luiz Fernandes de Vasconcellos, que veio ter a Moçambique, depois de se perder o anno passado na náo Gallega, e sicar invernando na Ilha de S. Lourenço, aonde foi ter no batel da náo, em que se tinha salvado com sessenta pessoas.

Tanto que o Viso-Rey soube de sua chegada, logo o mandou visitar com dous mil pardaos, e hum cavallo, e hum quartáo, correndo muito bem alguns dias que esteve em Goa com o Viso-Rey, até se em-barcar pera o Reyno na náo de Francisco Barreto, por ser casado com Dona Branca de Vilhena, sua sobrinha, filha de Diogo Lopes de Siqueira, que foi Governador da India, e de Dona Maria de Vilhena sua irmã.

Estando já a náo S. Gião prestes, apparelhada, e carregada, e com os mantimentos, e agua embarcados, se fez Francisco Barreto á véla a vinte de Dezembro, tendo

mui-

muito prospera viagem, e dando em toda ella meza aos Fidalgos, que foram em sua companhia, que eram D. Luiz Fernandes de Vasconcellos, D. João Pereira, irmão do Conde da Feira, D. Duarte de Menezes, o Narigão, que era dos da cafa de Penella, de quem já fallámos no Cap. XI. deste VIII. Liv., que se achou em Punicale, quando o Bisminaique tomou a Manoel Rodrigues Coutinho a fortaleza da Pescaria, e a destruio; Garcia Moniz Barreto, natural da Ilha da Madeira, Manoel de Anhaia Coutinho, e outros, a que não foubemos os nomes. Chegou a Lisboa hum Domingo a treze de Junho de 1561., onde foi recebido de toda a fidalguia com muito alvoroço, e contentamento, pelo terem por morto, por haver tres annos que partira da India a primeira vez; e acompanhado de toda ella, o leváram a beijar a mão á Rainha Dona Catharina, que então governava o Reyno por ElRey D. Sebastião seu neto, que seria de sete annos de idade. Foi recebido della com muitas honras, assim pela qualidade, e valor de sua pessoa, como pelos muitos serviços que tinha feito aos Reys de Portugal na India, e em Africa.

#### CAPITULO XIV.

Das grandes guerras, que se alevantáram antre ElRey de Cranganor, e o de Cochim: e da causa porque: e do grande temor, e respeito, que todos os Malavares tem ao Bemaventurado Apostolo S. Thomé: e das soberbas, e custojas festas que lhe fazem.

O principio da V. Decada no Cap. I. temos dado larga relação dos grandes odios, e bandos, que se ateáram antre todos os Reys Malavares, e dos appellidos que tomáram os Reys de Cochim, e Calecut, que eram cabeças delles, chamando-se os de huma parte Jogerecuros, e os da outra Paidericuros, pera por elles serem conhecidos. E destes o Rey de Cranganor soi lançado a parte do Camorim; porque por hum muito antigo costume, ou lei, eram obrigados os Camorins, e Emperadores do Malavar a casar com as Princezas de Cranganor, por cuja razão ficavam havidos por pais dos Reys de Calecut, o que nunca se quebrou, e assim elles os favoreciam em tudo como esses. Ora assim por este antigo odio, como por outros biquinhos, o Rey de Cranganor, que neste tempo reinava, fez muito cruel guerra, em quanto viveo, ao de Cochim,

que foi continuando muitos annos, com proposito de o destruir de todo, porque era rico, e tinha muitas rendas por causa de hum Pagode chamado Parui, que estava em suas terras, da mais antiga, e continuada roma-gem de todas as do Malavar, que lhe rendia cada anno huma muito grande somma de ouro, porque de todas as partes da India concorria toda a gentilidade della a se offerecer a este Pagode. E toda esta renda gastava nesta guerra, e em solicitar, e peitar os Senhores do Malavar, e ainda os vassallos de ElRey de Cochim, (por cuja causa se lhe rebelláram muitos, e se passáram á parte de Cranganor,) não achando nunca aquelle Rey, senão os Portugúezes, e os Capitães de Cochim, que sempre o acompanháram nas guerras; e com seu braço, e poder lhe entrou muitas vezes por fuas ter-ras, e lhas destruio, e queimou, e a elle poz em tal estado, que lhe foi necessario mandar a Portugal offerecer-se por vassallo de ElRey D. João, a sim de os Portuguezes o não perseguirem. ElRey she mandou passar huma larga carta de vassallagem, que alguns moradores antigos de Cochim nos disseram que víram, de que hoje nos parece que não ha já memoria; porque nem na Secretaria, nem em alguma outra parte a pudemos achar pera lançar o traslado della na Tor-

## DEC. VII. LIV. VIII. CAP. XIV. 287

Torre do Tombo, de que temos cuidado, e somos Guarda mór; porque estas cousas, e outras muitas desta qualidade são perdidas, e acabadas pela pouca conta que neste Estado se faz de tudo o que não são drogas, e fazendas.

E proseguindo este Rey nas guerras, e odios contra o de Cochim, e querendo o de Cochim por algumas vezes destruillo de todo, faltáram-lhe as ajudas que os Portuguezes lhe costumavam a dar, por ser contra vassallo de ElRey de Portugal; e assim sicáram neutraes, sem favorecerem a hum, nem a outro, fazendo-se elles todos os damnos que podiam; mas sempre o Rey de Cranganor o recebia maior, porque o de Cochim era o mais poderoso. E como o odio era por natureza, e entranhavel, andou o Rey de Cranganor traçando, e fantaziando todos os modos, e ardís que pode pera destruir estoutro, até dar em hum, que foi o mais prejudicial assim áquelle Rey, como ao Estado da India, que todos os que o demonio lhe podia offerecer, e foi.

Tinha este Rey de Cranganor dous sobrinhos filhos de sua irma, que haviam de ser herdeiros do Reyno, (porque costumavam estes Reys do Malavar crearem sempre dous Principes pera esta herança, e trazerempos em Corte, pera verem, e saberem o

modo do governo; porque se morresse hum, puzelsem logo o outro em seu lugar, e asfistiam nos confelhos pera se ensinarem.) Deftes dous, que este Rey de Cranganor tinha, o segundo se chamava o Principe Branco, que era muito asseiçoado aos Portuguezes, e grande amigo do Rey de Cochim, com quem se communicava por recados. Succedeo agora neste anno em que andamos, morrer o Principe mais velho, e ficar sendo o Branco o principal, e verdadeiro herdeiro do Reyno; o que aquelle Rey sentio em extremo, pela grande amizade que tinha com o de Cochim seu inimigo. E andando fantaziando, e traçando o que faria naquelle negocio, cahio em hum ardil do maior prejuizo que podia ser, que soi concertar-se com o Camorim, que mandasse crear em Cranganor os fobrinhos, que lhe haviam de herdar o Reyno, e que elle mandaria crear a Calecut os seus herdeiros; e assim sizeram logo esta troca, e o de Cranganor mandou pera Calecut outros dous fobrinhos filhos de outra irmã, pera lá se crearem, com tenção de desherdar o Principe Branco, pelo sentir affeiçoado aos Portuguezes. Esta inclinação, e maldade foi entendida de todos; e João Pereira, que era Capitão de Cranganor, o fentio muito, porque bem vio que lhe haviam aquellas coufas de dar muito trabalho,

## DEC. VII. LIV. VIII. CAP. XIV. 289

e que se lhe hia ordenando huma guerra, que poderia ser em grande damno, e risco daquella fortaleza. Pelo que logo mandou fazer ao redor della vallos, e tranqueiras muito fortes, e cortar os matos, que por alli havia ao derredor, o que encarregou a João Alvares Pereira seu genro, mandandolhe que não travasse guerra com a gente de Cranganor, sem de lá primeiro a não sazerem. E andando elle nesta obra, acudio a gente daquelle Rey a lha defender, e o começou a espingardear, sem o João Alvares Pereira bulir comfigo; antes lhes mandou requerer « que se affastassem, porque não » queriam romper com os vassallos de El-» Rey de Portugal; e que antes haviam de » favorecer em tudo o Rey de Cranganor, » porque o mandava assim o Viso-Rey da » India. » O que não bastou pera elles deixarem de continuar em seus intentos. Vendo isto João Pereira, mandou pedir gente a Cochim, e com a que tinha deo na de El-Rey de Cranganor, que estava da outra banda do rio, e desbaratou, e lançou fóra dalli. Por aqui ficou a guerra declarada, e começou a haver entradas de parte a parte, e ajuntarem aquelles Reys seu poder; e o de Cochim acudio, e trabalhou muito por tomar o Pagode Parui, assim por enfraquecer o inimigo na renda, como pera elle ficar Couto. Tom. IV. P. II. T fe-

fenhor daquella romagem, que elle em extremo sentia estar em poder daquelle Rey; que como se ciava delle, tinham mui bem

fortificado, e provído de guarda. E porque na festa deste Pagode succede tambem huma, que elles fazem ao Bemaventurado Apostolo S. Thomé, nos pareceo bem darmos aqui relação della, por ser em muito louvor, e gloria sua, e que pela ventura antre Christãos se lhe não faz outra tão folemne : pelo que se ha de saber que este Pagode, que assima dissemos, que se chama Parui, he tão antigo, que já muito antes da vinda de Christo era hum dos de maior romagem, e concurso de gente, que todos os destas partes, a quem costumam fazer fuas festas na Lua de Março, a que acode a mór parte dos Gentios dos Reynos vizinhos; e na maré da noite da conjunção hiam por aquelle rio assima tantas embarcações, que o entulhavam, carregadas de Romeiros; e chegando ao Pagode, (que he pelo rio de Cranganor assima, perto de quatro leguas,) fazem suas festas, e ceremonias, e offerecem suas offertas, que rendem tanto, que pelo que montavam áquelle Rey se te-ve sempre pelo mais rico de todos os do Malavar. E depois que o Bemaventurado Apostolo S. Thomé passou a estas partes da India, andando por ella prégando a Lei da

## DEC. VII. LIV. VIII. CAP. XIV. 291

Graça, a que converteo tanto numero de Gentios, chegou tambem a este Reyno de Cranganor, onde fez mui grande fruto, e baptizou a mór parte dos Gentios, de que ainda hoje ha huma boa quantidade, que procedêram delles, e fundou naquella ponta (onde depois a tantas centenas de annos se fez a nossa fortaleza) hum Templo, que hoje se vê dentro della: que tanto que alli foi alevantado, passando os Romeiros por alli o dia da sua festa, em emparelhando com a Igreja, levantava-se supitamente hum vento, e alagava-lhes a mór parte das embarcações, e lhes affogava muita gente; porque parece que o permittia Deos assim, porque não passassem pela porta do seu Templo as offertas pera o demonio, e queria que se prostrassem diante da Arca do Testamento os idolos de Baal : o que succedeo muitos annos arreio, pera Deos mostrar que a obra era mais sua, que acontecida acaso.

Vendo aquella bruta gentilidade aquelles naufragios tão continuos daquelles annos pera cá, não lhes succedendo tantas centenas de annos atrás algum, nem perigando naquella passagem embarcação alguma, houveram que era castigo do Santo Apostolo, que estava irado contra elles de passarem por defronte da sua casa pera se irem offerecer ao seu Pagode; e querendo-o aplacar, ortinides

denáram sobre grandes torres formosos cas-tellos de madeira mui bem lavrados, de dous, quatro, seis, oito até onze sobrados, de que se já víram alguns, segundo a posse dos que os fazem, e do primeiro sobrado até o derradeiro, cercados em roda, e cheios de muitas luminarias; e os Romeiros, que vam dentro, vestidos de roupas novas, e limpas, com muitos tangeres, e bailos. Assim desta maneira vam pelo rio assima todos calados; e em emparelhando com a Igreja do Santo Apostolo, accendem as luminarias todas, e começão os tangeres, e bailos com tanto alvoroço, festa, e estrondo, que pare-ce que se desfaz o rio, e a terra em gritos; e tanto que dobram a ponta, em que dantes perigavam, cessam os tangeres, e bailos, e se apagam as luminarias, e não querem chegar com ellas accezas ao Pagode por não offenderem o Santo Apostolo. E se acerta algum de não poder passar naquella maré da noite, (como já aconteceo,) ao outro dia ao fahir do Sol commette a passagem, e no cume do castello vai hum homem em pé com huma faca na mão, e em emparelhando com a Igreja do Bemaventurado Apostolo, fazhuma ferida no dedo, e promette ao Santo de pera o anno lhe fazer outro castello de mais vantagem, se o deixar passar; e assim o fazem, e mostram nelle mór magestade,.

## DEC. VII. LIV. VIII. CAP. XIV. 293

e grandeza, porque realmente crem que o Santo os não deixou passar com os outros

por estar delles offendido.

E como os Reys de Cochim desejáram sempre de mudar esta romagem pera suas terras, pelo proveito que disso esperavam, trabalháram todos muito nisso, até succeder ElRey Ramará, que fallando-se com os Bra-manes em segredo, lhes sez crer que o idolo Parui lhe apparecera, e lhe dissera que elle estava muito enfadado das guerras de Cranganor, e que lhe mandava mudasse sua romagem pera o lugar de Palurte, (que era hum Pagode, que estava adiante de Cochim de sima, junto dos fornos da cal.) E logo mandou fazer ao derredor do Pagode hum formoso tanque pera os Romeiros se lava-rem; e começou no mesmo dia, que em Cranganor se faziam as festas, a celebrar outras muito folemnes, em que mandou publicar pelos seus Bramanes o apparecimento do idolo Parui. E como aquelle Rey na Religião he havido por cabeça de todo o Malavar, como Bramane mór, todos lhe deram credito; e começou-se aquella romagem a se passar pouco, e pouco pera Cochim, e a crescerem as rendas daquelle Rey, e irem faltando muito ao de Cranganor, com o que veio a cahir em pobreza.

#### CAPITULO XV.

De como Bajazeto filho de Solimão Emperador dos Turcos fogio pera a Persia: e dos tratos que teve pera matar aquelle Rey: e de como elle o entregou a seu irmão Cilim.

C Empre seguirei esta ordem de contar as O cousas, que succederem na Persia, porque todas prejudicáram á nossa fortaleza de Ormuz, e lhe deram muito trabalho; como tambem o farei das que succederem a todos os mais Reys vizinhos a todas as mais fortalezas, e agora estas tomarei a cousa de seu principio pera se entender melhor. Pelo que se ha de saber que Solimão filho de Cilim, estando já em idade decrepita, tinha em seu animo de deixar nomeado em seus Imperios a Cilim seu filho segundo, tendo o mais velho chamado Bajazeto de mais partes, e mais pera governar tamanho Imperio, que o outro, e sós estes dous lhe ficárão de muitos que teve. E como he costume da casa Otomana, tinha Solimão estes dous filhos separados, Cilim, a quem elle queria dar o Reino em Asia menor na Cidade de Manencia; e ao Bajazeto em Cutea tambem em Asia menor, mas apartado algumas jornadas donde o outro estava, e residia. É como o ve-

## DEC. VII. LIV. VIII. CAP. XV. 295

lho do pai o tinha cego a affeição, e amor do filho segundo, parece que disse algumas vezes que elle herdara aquelle Imperio de Cilim, e que o havia de deixar a outro Cilim. Chegou isto ás orelhas do Bajazeto, que por conselho de Recestan Baxá, que o favorecia, escreveo ao pai huma carta com grande submissão, em que lhe pedia » que não quizesse » tirar-lhe o seu direito, pois em idade, e » partes precedia a seu irmão; e que não » fosse occasião de chegarem ambos os ir-» mãos a estado de averiguar sua justiça pe-» las armas, porque ficaria no mundo com » aquella infamia de injusto, e daria conta » a Deos dos damnos que disso resultassem. » Com esta carta sicou o Turco mui apaixonado, e lhe respondeo mal; com o que determinou logo de pôr o direito nas armas, e ajuntou a mais gente que pode pera ir bulcar o irmão, de que o irmão foi logo avisado, e fez seus ajuntamentos, e o pai o mesmo pera o ajudar. E entendendo o Bajazeto que na diligencia estava a vitoria, determinou de dar no Cilim, primeiro que ajuntasse o poder, porque o seu havia de ser maior pelo savor que tinha no pai; e assim partio contra elle com dezoito mil cavallos, e huma tarde appareceo nos campos de An-gona, onde o Cilim estava, e alojou seu exercito em campo largo, e aberto, onde

lhe fahíram alguns de cavallo, que o irmão mandou, pera que o não deixassem alojar á sua vontade. O Bajazeto despedio hum de cavallo com recado ao irmão, que tambem estava sóra em campo, em que lhe dizia, pue pera que era desaccommodallo, e traba tar de escaramuças, que o deixasse alojar, e que ao outro dia entrassem os exercitos ambos em batalha; e que dos damnos que della resultassem daria seu pai conta, pois por sua maldade chegou seus silhos áquelle estado, e lhe queria tirar o Reyno tão inpussamente contra todas as leis naturaes. Cilim lhe mandou dizer que era muito contente, e que ao outro dia se verião, porque estava consiado no poder que tinha, por ter comsigo a mór parte dos Janiçaros.

Ao outro dia em rompendo a manha se preparara o pera a batalha, pondo a de Cilim em ordem Mustafa Baxá, que o pai lhe deo por conselheiro, e o de Bajazeto Mustam Baxá, e fizeram de sua gente dous esquadrões na melhor ordem que souberão, levando diante sua artilheria, que ao tempo de romper sez seu officio com tanto estrondo, terremoto, e damno, que dambas as partes sicárão muitos espedaçados, e logo as batalhas se travárão; e Bajazeto sabendo que no corno esquerdo de Cilim hia toda a gente nova, que se ajuntou pelos póvos de dere

## DEC. VII. LIV. VIII. CAP. XV. 297

derredor, pouco exercitada, o foi investir, e o desbaratou logo, e rompeo, e o poz em fugida; e indo-o foccorrer o corno direito de Cilim, onde elle não estava, foi commettido do esquerdo do Bajazeto, e antre elles se travou huma aspera batalha, em que o Bajazeto fez tambem tanta destruição, que o obrigou a se recolher até onde Cilim estava com a mór força do exercito sem se bulir : o que visto por Mustafa Baxá, lhe requereo que entrasse na batalha, senão que tudo se perderia. E posto que outros lhe aconfelháram que se recolhesse, que tudo era perdido, todavia elle rompeo com a sua batalha, e investio os inimigos com tanta força, que lhe fez perder terra, com o que foi necessario a Bajazeto acudir com sua batalha, e assim se misturárão todos com grande crueldade, durando o conflicto della quasi nove horas. E quiz a pouca ventura de Ba-jazeto que lhe dessem neste tempo (em que a cousa estava suspensa) huma espingardada por hum braço, que o obrigou a se sahir da batalha, com o que o seu exercito se perdeo de todo, e dos seus ficáram mais de dez mil mortos, e da parte de Cilim mais de quinze mil. Bajazeto fe recolheo a Licaonia; e alli recolheo as reliquias do exercito, e se lhe ajuntáram outros de novo; e todavia desconfiado de sua ventura, se passou á Perfia

sia com tres filhos, o maior de dezoito annos, deixando a mulher prenhe com algumas filhas, e naquelle Reyno foi recebido não com boa graça, porque se receou de fe quebrarem as pazes com o Turco por aquelle respeito : e todavia mandou-o agazalhar, e ao seu exercito, que era de mais de vinte mil homens. Dizem alguns que em satisfação desta hospedaria o aconselhára hum Baxá dos seus, que não sei se soi Raitan, que hum dia dissimuladamente matasse aquelle Rey, e que pela ventura lhe abriria sua fortuna caminho pera ser Rey da Persia, do que aquelle Rey fora avisado; e dando conta disso a seus Soltões, lhe aconselháram que o matasse elle primeiro: o que não quiz consentir, dizendo que isso não entrava nas leis da hospedagem; mas por se não ficar temendo delle, o prendêra a elle, e aos fi-lhos, e todos os Turcos que com elle fo-ram, e poucos, e poucos os mandára matar. Cilim, o que ficava já com direito do Reyno adquirido, assim por vontade do pai, como pelas armas, mandou Embaixadores ao Persa, por quem lhe mandava pedir seu irmão, offerecendo-lhe por isso huma grande somma de ouro: ao que o Persa não deo orelhas, porque soi a embaixada da parte do pai Solimão. Tanto, que o Solimão despedio Embaixadores, e por elles lhe mandou

## DEC. VII. LIV. VIII. CAP. XV. 299

pedir seu filho, e que se lho não désse, protestava de lhe fazer cruelissima guerra a fo-go, e a sangue: e apôs os Embaixadores despedio Portan Baxá com hum muito grosso, e poderoso exercito pera entrar pelos confins da Persia. A estes Embaixadores respondeo logo o Persa melhor, e lhe entregou o Principe Bajazeto, e seus filhos por huma grande somma de dinheiro com voz de pagar o Turco o que o Persa gastára com seu filho, e netos filhos do Bajazeto. Entregues os pobres Principes aos Embaixadores, os foram affogando, ou atossigando pelo caminho, e o mesmo mandou o Turco Solimão que se fizesse ás filhas, que lhe ficáram, e ainda á que pario a mulher: pelo que com razão se póde dizer, que he melhor ser porco do Turco, que seu filho. Em quanto estas cousas duráram, a nossa fortaleza de Ormuz o sentio, porque lhe faltáram Cafilas, que he o remedio daquella fortaleza.



# DECADA SETIMA. LIVRO IX.

Da Historia da India.

#### CAPITULO I.

Da grande Armada, com que o Viso-Rey D. Constantino partio pera Jafanapatão: e do que lhe succedeo até chegar lá.

ODO o inverno gastou o Viso-Rey D. Constantino em concertar a Armada, que havia de levar a Jafanapatão, e em ajuntar os petrechos pera aquella jornada; e na entrada de Agosto poz no mar todos os navios prestes, e apparelhados, e os proveo de mantimentos, e munições, e começou a fazer paga geral a todos. E já quando entrou Setembro estava tudo tão prestes, que se embarcou o Viso-Rey; e entregando primeiro o governo a D. Pedro de Menezes o Ruivo, que era Capitão de Goa, deixou . .

#### DEC. VII. LIV. IX. CAP. I. 301

regimento ao Licenciado Belchior Serrão, Veador da fazenda, pera ir fazer a carga das náos a Cochim, e lhe deixou todos os poderes na fazenda pera tudo o que se offerecesse.

E porque a Cidade de Damão era ganhada de pouco, e elle hia pera longe, receando-fe que os Abexins, como o vissem apartado, a quizessem commetter, e inquietar, despachou alguns Capitães com soldados pera irem residir naquella fortaleza. E dos que pudemos saber os nomes foram, D. João da Costa, Luiz Alvares de Tavora, Alvaro Dias de Sousa de Arronches, João Nunes, Estevão Fernandes, e outros, que ficáram negociando pera com seus soldados se sous de Cartalas.

se irem metter naquella fortaleza.

Estando o Viso-Rey já na barra despachando as derradeiras cousas pera dar á véla, sendo quatro de Setembro, chegou a não Conceição, que o anno passado sicou invernando em Moçambique, e logo ao outro dia chegáram dez, ou doze navios de Chaul, e Baçaim pera o acompanharem naquella jornada. Antre estes vinha D. Pedro de Almeida Capitão de Baçaim, que deixou a fortaleza entregue a Manoel da Veiga, Feitor, e Alcaide mór. Vinha mais D. Luiz de Almeida seu irmão, e Ayres de Saldanha, e outros Fidalgos. E sabendo o Viso-

Rey vir alli D. Pedro de Almeida, e que deixára a fua fortaleza, (fobre outros bicos, que eram passados, de que o Viso-Rey D. Constantino estava arrufado,) o não quiz ver, antes lhe mandou tomar a menagem pelo Ouvidor geral, e que se fosse prezo pera hum dos Paços da Ilha; e os navios, que tinham vindo nesta companhia, mandou armar de novo, e os repartio por Ayres de Saldanha, e outros. E vespera de nossa Senhora a sete de Setembro se fez á véla com huma formosa Armada de doze galés, e dez galeotas, e setenta navios de remo, antre sustas e catures.

Os Capitaes das galés eram, o Viso-Rey da galé Real; D. Antonio de Noronha Catarraz, da galé Sant-Iago; Bastião de Sá, da galé S. Luiz; Martim Assonso de Miranda, da galé S. Miguel; André de Sousa, filho do Veador do Cardeal D. Henrique, da galé Vitoria; Fernão de Sousa de Castello-branco, da galé Conceição; Gonçalo Falcão, da galé Chagas; Leonel de Sousa, da galé Monserrate; D. Leoniz Pereira, e

Ayres Falcão em outras duas.

Os das galeotas eram, Duarte do Soveral, que o Viso-Rey levava pera se passar a ella, sendo necessario; D. Antonio Manoel, Francisco de Mello irmão do Monteiro mór, D. Jorge de Menezes, que depois soi Al-

# DEC. VII. LIV. IX. CAP. I. 303

feres mór do Reyno; Ayres de Saldanha, Martim Affonso de Mello, de alcunha Hombrinhos; Jorge de Moura, Fernão Gomes Cordovil, Lourenço Pimentel, em huma ga-

leota, que foi de Rumes, e outros.

Das fustas eram Capitães, D. João de Castello-branco, filho de D. Pedro de Castello-branco, que foi Capitão de Ormuz, e irmão do Conde de Villa-nova, Henrique de Sá, Francisco de Sousa Tavares o Coxo, Garcia Rodrigues de Tavora, D. Francisco de Almeida, que depois foi Capitão de Tangere, D. Filippe de Menezes, irmão de D. João Tello, que depois foi hum dos Governadores do Reyno, Alvaro de Mendoça, Pero de Mesquita, Pero Peixoto da Silva, Nuno de Mendoça, D. Paulo de Lima, Nuno Furtado de Mendoça, D. Payo de Noronha, Fernão de Castro, Tristão de Sousa, filho do Governador Martim Affonso de Sousa, Fernão de Miranda de Azevedo, filho de Antonio de Miranda, que foi Capitão mór do mar da India no tempo das differenças de Pero Mascarenhas com Lopo Vaz de Sampaio, D. Pedro de Castro, filho de D. Diogo de Castro, Alcaide mór de Evora, João Lopes Leitão, Manoel de Mendanha, Affonso Pereira de Lacerda, Gil de Goes, Martim Affonso de Sousa, Pero de Mendoça, a quem chamayam Larim,

por

por ser muito magro, filho de Tristão de Mendoça, Bastião de Rezende, filho natural de Garcia de Rezende, o que fez a Chronica de ElRey D. João o II. Antonio Ferrão casado com huma filha bastarda de Nuno da Cunha, Agostinho Nunes, filho de Leonardo Nunes, Fysico mór de ElRey D. João, Bartholomeu Chanoca, Secretario do Estado, Vicente Carvalho, Francisco da Cunha, Luiz de Aguiar, Pollinario de Valdarrama, Estribeiro do Viso-Rey, que levava os seus cavallos, Mancel da Silveira, André de Villalobos, Antonio Nunes de Cananor, Christovão de Faria, Pero Semxemos, Duarte Ferreira, Diogo Madeira, Jeronymo de Magalhães, e outros muitos, a quem não achámos os nomes.

E seguindo o Viso-Rey sua viagem com toda esta frota, sendo tanto ávante como os Ilheos de Onor, lhe deo hum tempo da banda do Sudueste tão rijo, que soi forçado a toda a Armada virar-lhe as poppas; e com muito trabalho foram ferrar os Ilheos de Angediva, onde se detiveram quatro, ou sinco dias, até cessar o vento, que tornáram a seu caminho, e em poucos dias chegáram a Cochim, onde o Viso-Rey entrou pera dar ordem a muitas cousas, e a Cidade lhe sez hum muito grande recebimento; mas não quiz tomar casas, e na sua

# DEC. VII. LIV. IX. CAP. I. 305

galé esteve despachando muitos negocios, e despedio Fernão Gomes Cordovil pera ir á povoação de S. Thomé, e fazer passar aquelles moradores pera Jafanapatão, a quem escreveo cartas muito honradas, em que os perfuadia a isso; porque nem ao credito Portuguez, nem a elles lhes convinha ficarem naquella povoação, offerecidos ás affrontas; e injurias, que cada vez que os Canarás quizellem, lhes poderiam fazer. E que o Reyno de Jafanapatão era de muitos, e bons portos, onde poderiam ter por mar seus tratos, e mercadorias; e que a terra era muito fertil, e abastada de tudo; e que elle partiria com todos de feição, que ficassem vi-vendo nella mais abastados, e com menos fobresaltos; e que estivessem prestes pera quando lhes elle mandasse embarcações pera se passarem nellas. E ordenou sicar Bastião de Sá na costa do Malavar com a sua galé; e seis navios mais, de que eram Capitaes Luiz Freire de Andrade, que foi Capitão de Chaul, naquelle memoravel, e admiravel cerco, que lhe poz o Nizamoxá, sendo Viso-Rey da India D. Luiz de Tasde; Gomes Eannes de Freitas, Gonçalo Lopes de Carvalho, Luiz Tavares de Carvalho, Do. mingos de Coimbra, e Diogo Lourenço.

Dada ordem a todas as cousas, se sahio o Viso-Rey pera sóra, e em sua companhia Couto. Tom. IV. P. 11.

o Bispo de Cochim D. Jorge Themudo em huma galeota, que o quiz acompanhar naquella jornada, por ser da sua jurdição aquella Ilha, e sinco, ou seis navios mais, que se armáram naquella Cidade. Com toda esta Armada passou o Cabo Comorim, e soi até os baixos de Chilao; e pelos não poderem passar as galés, as despedio pera Cochim, entregues a Vicente Correa, Patrão mór da India, e o Viso-Rey se passou á galeota de Inofre do Soveral, e os Capitáes das outras galés a outros navios de remo, e só Ayres Falcão foi passando na sua galeota; e indo todos no meio dos baixos, só elle encalhou nelles á véla; e dando-lhe hum mar por poppa mui grande, que vinha encapellando, a tornou a alevantar, e com aquella furia os passou da outra banda sem perigar, e dalli foi com toda a Armada surgir sobre Jasanapatão.

#### CAPITULO II.

Do conselho que o Viso-Rey D. Constantino teve sobre o modo da desembarcação: e de como sahio em terra, e ganhou a Cidade: e das cousas, que na entrada della passaram.

C Urto o Viso-Rey sobre a Cidade de Ja-I fanapatão, se deteve dous dias em tomar conselho no modo que se teria na desembarcação, fobre o que houve antre os Capitaes differentes pareceres, etodos votáram conforme as informações, que tinham tomado de homens que sabiam a terra « que affir-» mavam não ter a Cidade mais que duas » partes por onde se podia desembarcar. » A primeira, e mais commua, que se cha-» ma o caes dos Elefantes, que fica na en-» trada da Cidade, assim como está o caes » da pedra em Lisboa, ou o caes da Al-» fandega em Goa, que aquelle Rey tinha » mui fortificada com tranqueiras, e artilhe-» ria. A outra era dalli a meia legua affas-» tada da Cidade, que ainda que fosse de » mór trabalho, que seria de menos risco, » porque não se receava della aquelle Rey. » Por esta parte votáram os mais do conselho, que se havia de desembarcar.

Assentado em ser por esta parte, deo o V ii Vi-

Viso-Rey ordem á desembarcação, e fez alardo de toda a gente, e não achou mais que mil e duzentos homens, recebendo soldo em Goa mais de quatro mil, (por ser costume, quando os Viso-Reys se embarcavam, pagarem geralmente a todos até os Officiaes Portuguezes, e casados, e embarcarem-se os que quizessem; porque com esta largueza, e liberalidade se engrandeceo, e sustentou sempre este Estado.) De toda esta gente fez o Viso-Rey D. Constantino sinco ban-deiras de duzentos homens cada huma, de que fez Capitaes Luiz de Mello da Silva, a que tinha dado a dianteira daquella jornada, D. Antonio de Noronha o Catarraz, Martim Affonso de Miranda, Gonçalo Falcão, e Fernão de Sousa de Castello-branco, e o Viso-Rey sicou pera ir na reta-guarda com a bandeira de Christo, com todos os Fidalgos aventureiros, e gente da fua ordinaria, que fazia hum muito arrezoado corpo.

Posto tudo em ordem, mandou o Viso-Rey armar hum Altar em huma Ilheta, que alli estava, em que se disse huma mui devota Missa a nossa Senhora, em que elle, e a mór parte dos Fidalgos, e gente da Armada commungáram com muita devoção, e o Bispo de Cochim os absolveo geralmente, e concedeo os grandes, e plenarios ju-

bi-

bi'eos, que os Summos Pontifices passáram á instancia de ElRey D. Manoel pera todos os que na India fossem mortos na guerra, pelejando pela Fé de Christo. Acabado este fanto, e divino acto, jantáram, e das duas horas por diante commettéram a desembarcação; e ao pôr dos pés em terra, lhes veio o Principe herdeiro do Reyno dar vista com dous mil homens, e elle se conheceo diante com hum escudo todo branco, fazendo suas algazaras, e roncas, como homens, que se punhão em som de defender a desembarcação. Mas em os navios pondo as proas em terra, os varejáram com os falcões de feição, que largáram o campo, e se foram recolhendo pera os matos, fem apparecer mais hum só, e os nossos tiveram tempo de se pôrem em terra muito á sua vontade; e o primeiro Capitão, que saltou nella, foi Gonçalo Falcão, por huma desconfiança com que ficou de certas palavras, que no conselho teve com o Viso-Rey sobre a desembarcação.

Postos todos os nossos em terra, ordenáram suas bandeiras, e diante de todas se alevantou no ar a de Christo crucificado, que hum Padre de S. Domingos levava em huma comprida hastea, pera que sosse vista de todos os que á sombra della haviam de pelejar, e alli soi adorado de todos, e accelamado com geraes vozes. Logo começou

Luiz

Luiz de Mello da Silva, que tinha a dianteira, a marchar pera a Cidade, guiado da gente que sabia o caminho, e logo apôs elle D. Antonio de Noronha o Catarraz, que se foi desviando, e atravessando huns matos; de maneira, que quando tornou a sahir ao campo, se achou diante de Luiz de Mello da Silva; e parando, she mandou dizer « que » passasse é avante, porque elle se hia detenmaté haver vista da Cidade, que tinha pera aquella parte huma formosa rua, e no meio della estavam duas peças de artilheria grossas com folhas de palmeira pera os nossos as não verem.

E commettendo Luiz de Mello da Silva a rua, lhe disse D. Fernando de Menezes o Narigão (que hia diante) « que visse como » hia, porque aquillo que apparecia, era armilheria. » E ainda não tinha acabado de o dizer, quando se desparou huma das peças: e quiz nosso Senhor que sobrelevasse, porque lhe puzeram o ponto alto, e soi passando por sima, sem fazer damno. Vendo Luiz de Mello da Silva aquillo, mandou dizer a todos que se encostassem ás casas de huma, e outra banda, que todas tinham grandes alpendres lançados pera sóra, e debaixo delles se foram acolhendo, o que não pode ser tão apressado, que não viesse pela

rua

# DEC. VII. LIV. IX. CAP. II. 311

rua abaixo o outro pelouro com grande ef-trondo, e terremoto; e como vinha mais rasteiro, tomou o Alferes da bandeira de Luiz de Mello da Silva (que era hum foão Sardinha) pelas pernas, e lhas quebrou, cahindo logo alli morto, e de passagem levou outras duas pessoas, em que entrava hum Castelhano; e parece que alguma pequena de ferrugem alcançou a Luiz de Mello da Silva pela maçã do rosto, que lhe fez huma pequena ferida, de que lhe corria muito sangue pelas formosas, e compridas barbas, que o fazia mais formoso, e gentil-homem. Ao mesmo tempo que o Alferes cahio com a bandeira, acudio João Pessoa, filho de Antonio Pessoa, que hia alli perto, e alevantou logo a bandeira no ar, e começou a marchar pela rua adiante, até a pôr fobre as peças da artilheria; e todavia primeiro veio o outro pelouro, que levou quatro, ou finco homens da companhia de Ayres de Saldanha, que hia nesta de Luiz de Mello da Silva.

Ganhada a artilheria, mandou Luiz de Mello da Silva recado ao Viso-Rey, e elle passou adiante, rompendo por nuvens de fréchas, e pelouros, de que alguns sicáram escalavrados. A D. Filippe de Menezes deo hum pelouro no nó da garganta; e soi tão venturoso, que resvelou, sem lhe sazer mais

da-

damno, que deixar-lhe na cabeça do nó huma nodoa muito vermelha, e formosa.

O Principe de Jafanapatão acudio áquella rua por onde os nossos hiam, e teve com elles huma briga, que durou pouco, porque ás lançadas o foram levando até o cabo da rua, e se metteo por outra, que vinha sahir áquella, por onde tomou Gonçalo Falcão com a sua bandeira, e deo com a gente do Principe, com quem teve huma arrezoada batalha, e com muito risco; porque de si-ma dos telhados, e dos quintaes das casas

fréchavam os nossos á sua vontade.

O Viso-Rey vinha já entrando a rua grande em sima de hum formoso cavallo á estardiota, armado de boas armas, com o guião de Christo diante, e cercado de muitos Fidalgos, e Cavalleiros; e chegando-lhe novas que Gonçalo Falcão estava em aperto, disse áquelles Fidalgos, e Capitaes que o soccorressem, e foi a tempo que chegava a elle D. Antonio de Noronha o Catarraz com fua bandeira; e ouvindo, lhe disse: Eu, Senhor, basto pera isfo; e virando, foi pela rua adiante, até chegar á parte, onde Gonçalo Falcão estava apertado, e com sua chegada fe largou logo a rua, onde estava huma peça de artilheria, que os nossos viráram pela rua abaixo, que hia pera o caes dos Elefan-tes, onde estava ElRey com todo o poder; DEC. VII. LIV. IX. CAP. II. 313

e dando-lhe fogo, foi fazer antre elles gran-

de destruição.

ElRey vendo as cousas tão mal paradas, e que a Cidade estava entrada dos nossos, fe foi recolhendo com todo o poder pera os seus Paços (que era huma fortaleza arrezoada) com tenção de se desender nella. Luiz de Mello da Silva foi entrando por huma rua muito larga, que hia ter ao terreiro dos Paços, e no cabo della se deteve, e mandou recado ao Viso-Rey pera saber o que queria que fizesse, e elle se abalou assim a cavallo, até chegar a Luiz de Mello da Silva, a quem disse palavras muito honradas. E por ser já isto sobre a tarde, assentou com os Capitaes, que passassem alli aquella noite, e que ao outro dia commetteriam as casas de ElRey, onde já sabia que estava fortificado. E logo ordenou o modo que se teria na guarda da rua, e da noite, e repartio as ruas, que hiam sahir ao terreiro, pelos Capitaes das bandeiras, pera nas bocas dellas se fortificarem, como começáram a fazer, derribando pera isso algumas casas; e todas as mais, que havia por aquellas ruas, que eram cubertas de palha, as mandáram descubrir, porque es inimigos lhes não puzessem o fogo pelos não embaraçar. O Viso-Rey sicou na boca da rua grande sobre hum baileo, onde lhe lançá-

ram huma alcatifa com algumas almofadas em que passou toda a noite armado, e dalli despedio hum Capitão á Armada pera lhe trazerem mantimentos, e munições; o que se fez com muita pressa, sem acharem quem lho estorvasse. Alli passáram os nossos toda a noite com grande vigia, e com as armas sempre nas mãos, e o Viso-Rey lançou algumas espias sóra pera saber o que ElRey

fazia, e se bullia comsigo.

O Principe não se quiz recolher com o pai na fortaleza, antes ficou de fóra com toda sua gente; e tanto que vio os nossos fortificados nas bocas das ruas, determinou logo de lhes dar pelas costas no quarto dante alva, pera o que lançou tambem algumas espias, pera verem o modo de como os nos-fos estavam. E destas, huma dellas soi pera huma rua, onde D. Antonio de Noronha estava com sua companhia, e de longo das paredes muito encubertamente se foi chegan-do pera as estancias; e quiz Deos que andasse vigiando na mesma rua, passeando assastado da gente, hum foldado, que se chamava Francisco da Costa, (que ainda hoje vive, casado nesta Cidade de Goa, rico, e honrado,) e acertou de enxergar huma pessoa; e indo-se chegando pera ella, a espia que o vio, pera mór dissimulação, se poz em có-caras, como que fazia suas necessidades,

# DEC. VII. LIV. IX. CAP. II. 315

pera que cuidasse na segurança com que estava, que era moço da companhia. E che-gando Francisco da Costa a elle, lhe pergando Francisco da Costa a circ, inc per-guntou quem era, e ainda lhe lançou a mão a hum braço; ao que o negro quiz escapu-lir, mas não pode, porque o Francisco da Costa se liou logo com elle, e nos braços o levou a D. Antonio de Noronha, e lhe deo conta do estado em que o achára; e elle lhe disse, que o levasse ao Viso-Rey, pois o tomára, pera que elle lho agradecesse; e assim o sez. O Viso-Rey o mandou amarrar, e pôr a tratos, e no primeiro confessou « que o Principe mandára por elle » espiar o modo de como estava, porque » determinava de dar nelle no quarto dante » alva, que tinha lançadas outras oito, ou » dez espias, e que ElRey estava forte nos » seus Paços, e que o Principe estava com » dous, ou tres mil homens esperando reca-» do das espias pera dar nos nossos.»

O Viso-Rey depois de ser informado do que quiz, mandou avisar todos os Capitaes, pera que estivessem prestes, e não houvesse descuido. Com o que todos se puzeram em pé, e com as armas nas mãos, aguardando a hora, e assim estiveram até amanhecer sem haver rebate algum; porque parece que ao recolher das espias, que o Principe tinha lançado sóra, faltou esta; e ima-

imaginando que poderia ser tomada, e que os nossos estariam sobre aviso, desistio da sua determinação, e foi-se pera ElRey, que com as novas, que lhe elle deo, assentou de não esperar alli o Viso-Rey. E mandando tirar dalli com muita pressa as cousas de mór importancia, tanto que o quarto dalva entrou, deo sogo aos Paços, e se foi recolhendo pera huma fortaleza, que estava dalli legua e meia, toda de adobes, com seus baluartes, e cubellos, mui bem seita, e arrezoadamente sorte.

O Viso-Rey vendo aquelle fogo, logo lhe pareceo o que podia ser, e não quiz que se bullisse em cousa alguma até amanhecer de todo, que vio o incendio dos Paços, e logo teve aviso de tudo o que era pallado; e ordenando suas bandeiras na fórma em que até alli foram, foi entrando a Cidade, que era grande, e a acháram despejada, porque seus moradores se recolhêram ás aldeas vizinhas, e assim sicáram os nossos senhores della, e do caes dos Elefantes, onde estava a mór parte da sua artilheria. e de algumas cousas, que os soldados ainda acháram. E de hum feu principal Pagode leváram ao Viso-Rey hum dente encastoado, a que commummente chamavam de bugio, que era havido antre aquelles Gentios todos pela mais religiosa cousa de todas

# DEC. VII. LIV. IX. CAP. II. 317

das as de sua adoração; do que o Viso-Rey foi logo avisado, e lhe affirmáram que era o mór thesouro que podia haver, porque lhe haviam de dar por elle grande somma de ouro.

Haviam aquelles Gentios que aquelle dente era do seu Budão, (que he aquelle seu grande Santo, de que já démos conta nas outras Decadas, quando fallámos na pégada do pico de Adão, e na povoação da Cidade de Pegú.) Este Budão tem elles em sua lenda, que depois que se foi de Ceilão andou pelas partes de Pegú, e por todos aquelles Reynos, convertendo Gentios, e fazendo milagres de concertado acidado milagres. do milagres; e que quando quiz morrer, arrancou da boca aquelle dente, e o mandou a Ceilão por mui grande reliquia sua. E assim era havida por tão grande antre elles, e antre toda a gentilidade dos Reynos de Pegú, que não havia cousa, que sobre todas mais estimassem; e tanto, que achando-se ElRey D. João da Cota en necessidade, fingio hum dente falso, e o engastou em ouro, e lhe mandou fazer huma charola muito custosa em que o metteo, e o mandou muito escondido dos Portuguezes a ElRey de Pegú, que o recebeo com as móres feltas, que se podem imaginar, de que adiante com o favor Divino na VIII. Decada daremos mais larga relação; e aquelle Rey The

Ihe mandou huma formosa não carregada de mantimentos, e de outras cousas de prefente com a não, e tudo o que nella vinha: e assim assirmáram ao Viso-Rey que aquelle Rey lhe daria por aquelle dente hum thesouro grande.

#### CAPITULO III.

De como o Viso-Rey D. Constantino soi contra a fortaleza, onde ElRey estava, e a achou despejada, e mandou alguns Capitães em seguimento de ElRey: e do extremo em que o puzeram, até chegar a commetter partidos.

TEndo-se o Viso-Rey D. Constantino V fenhor da Cidade, e sabendo por espias que ElRey se tinha acolhido a huma fortaleza dalli legua e meia, determinou de ir sobre elle, e primeiro deo ordem a algumas cousas. E antre ellas foi mandar ás aldeas vizinhas feguros reaes, e lançar pregoes, pera que os naturaes lhe levassem os mantimentos que tivessem, que lhos pagaria muito bem; e que os moradores da Cidade se viessem morar em suas casas, e lhes fariam todos os favores, e dariam todas as liberdades que quizessem; com o que comecáram a vir, e os Aldeãos a trazer gallinhas, frangãos, manteiga, figos, e outras coufas mui-

# DEC. VII. LIV. IX. CAP. III. 319

muitas em grande abundancia. E porque faltava arroz, despedio logo huma embarcação com cartas pera João Fernandes Correa, Capitão de Negapatão, em que lhe rogava que o foccorresse com todo o arroz que pudesse: e deo ordem pera se ajuntarem todas as embarcações que havia na terra, e por aquella costa, que soi huma mui grande somma, e as mandou a S. Thomé pera se embarcarem nellas os moradores daquella povoação, a quem de novo escreveo cartas muito honradas, em que lhes pedia, e rogava se passassem pera aquelle Reyno, onde viveriam fartos, ricos, e sem sobresaltos, como lá tinham cada dia; e que com todos partiria as terras, e aldeas, que eram muito prosperas, e abundantes as que lhes queria entregar.

Despachadas estas cousas, e outras, tratou o Viso-Rey de ir em pessoa contra aquelle Rey, e de o acabar de destruir de todo pera mais segurança daquellas terras; porque era tão mão, e cruel, que á porta dos seus Paços acháram os nossos hum cepo mui façanhoso, em que mandava cada dia degollar muitos dos seus vassallos: e pera o fazer não eram necessarios muitos processos, nem provas de crimes, porque bastava pera isso hum muito pequeno mexerico, e ainda huma suspeita, imaginação, ou sonho. Depois de ter pres-

prestes todas as cousas, que lhe eram necesl'arias pera a jornada, deixou alguns Capitães de navios em guarda da Cidade, e do Bispo de Cochim, que alli ficou com o Cus-todio de S. Francisco, e alguns Religiosos de sua Ordem, que com aquelle zelo, que sempre tiveram pera as cousas de nossa Religião, e augmento de nossa Santa Fé Catholica, começáram a converter alguns naturaes, e bautizar com grande amor, e caridade. O Viso-Rey soi marchando pera a fortaleza na mesma ordem com que entrou na Cidade, levando Luiz de Mello da Silva a dianteira, e no meio toda a bagagem, e artilheria, com que se havia de bater a fortaleza; e chegando á vista della, lhe sahíram as espias, que tinha lançado diante, que Ihe disseram, que áquella hora se partira El-Rey dalli, porque não oufava ao esperar, e que a fortaleza ellava despejada.

Com este alvoroço entrou o Viso-Rey D. Constantino na fortaleza com grandes sestas, e salvas de arcabuzaria, e mandou arvorar a bandeira das armas de Portugal sobre as ameias, tomando pacisicamente posse della, como já o Duque D. Gemes seu pai sizera á samoia Cidade de Azamor em Africa. Aquelle dia se aposentou na fortaleza; e ao outro ordenou por conselho geral que se seguisse ElRey, pois hia desbaratado,

até

# DEC. VII. LIV. IX. CAP. III. 321

até o haverem ás mãos, e que fossem a isso quatro Capitães, Luiz de Mello da Silva, Martim Assonso de Miranda, Gonçalo Falcão, e Fernão de Sousa de Castello-branco. E porque sobre o mando, e governo começou antre elles haver duvidas, e disserenças, lhes entregou o Viso-Rey tres dados, e lhes mandou, que cada dia lançassem sortes; e ao que lhe cahisse maior, esse governasse esse dianteira, e o governo sem sorte, por assim o consentirem todos.

Assim foram caminhando, guiados de algumas espias, que os foram desviando do caminho, que ElRey levava, de pura malicia; e de volta em volta lhes fizeram gastar tres dias, até chegarem a hum rio, que divide as terras de Jasanapatão das do Reyno de Trinquinimalle, que seria caminho de oito leguas da fortaleza. Alli acháram novas ser ElRey passado á outra banda, o que elles tambem fizeram logo, e da outra parte acháram perto de quarenta homens descabeçados, que pareciam Chingallás mortos daquelle dia, porque parece que hia ElRey perto, e não se souhe o que aquillo seria; mas como era cruel, e máo, presumio-se que tomaria delles alguma suspeita, e por isso mandaria fazer nelles aquella carniçaria. Cauto. Tam. IV. P. II.

E da outra banda do rio deram em hum caminho largo, por onde marcháram até darem em outros estreitos, que acháram entupidos com grandes arvores, que os inimi-gos foram cortando de huma, e outra parte pera entreterem os nossos, e por elles passáram com grande trabalho. E tanto que anoitecia, assentavam o seu arraial na parte que lhes melhor parecia, onde passavam toda a noite com grandes vigias. Della ma-neira caminháram finco dias, achando por todo aquelle caminho muitas aldeas, onde compravam vacas, leite, gallinhas, e outras coufas.

No cabo destes dias a horas de jantar houveram vista do arraial de ElRey, que estava no cabo de humas varzeas, com as costas em hum grande, e espesso mato; e tão de supito o tomáram, que não teve mais tempo que de se pôr em hum Elefante, e caminhar, e apôs elle todos os seus, deixando no lugar onde estavam as panellas com o comer ao fogo. Os nossos Capitaes, que hi un com aquelle desejo de se encontrarem com elle, tanto que víram o arraial, cuidando que ElRey os esperasse, o foram demandar postos em ordem de batalha; e chegando áquelle lugar, acháram tudo o que elles tinham pera jantar, e o arroz ainda quente, que os nossos estimáram muito.

# DEC. VII. LIV. IX. CAP. III. 323

E porque era o Sol grande, repousáram alli, e delcançáram do trabalho do caminho; e tomando conselho sobre o que fariam, assentáram, que se fortificassem muito bem alli, e se deixassem sicar, e mandassem recado ao Viso-Rey de tudo o que passava, e que o que elle determinasse, se faria, porque alli ficavam feguros, e pelas aldeas que estavam perto havia vacas, e outras cousas, de que se poderiam sustentar até o Viso-Rey os prover. E assim o fizeram, despedindo logo o recado apressado, que tanto que o Viso-Rey o teve, logo mandou por todos os marinheiros da Armada muito arroz, munições, e outras cousas, e lhes escreveo que se deixassem alli estar até seu recado, e elles assim o fizeram.

Vendo-se aquelle Rey com o Reyno perdido, e elle perseguido dos nossos, até o lançarem sóra das suas terras, houve por melhor conselho mandar pedir pazes ao Viso-Rey, e conceder-lhe o que pedisse, antes que perder tudo, e assim despedio seus Embaixadores logo, que o Viso-Rey ouvio; e vindos a concertos, assentáram-se as pazes com as condições, e apontamentos seguintes.

« Que elle Rey ficasse no seu Reyno co-» mo dantes, e jurasse a seu modo vassalla-» gem a ElRey de Portugal, com certas » pareas, de que não achámos lembrança,

X ii

» e que lhe entregaria logo todo o thesou-» ro que tomou a Tribulli Pandar, e sua » nora mulher de ElRey da Cota; e que » em refens de cumprir illo, entregaria o » Principe herdeiro. » Assentados, e assinados os concertos, entregou logo o Principe, que o Viso-Rey mandou pera a Armada a bom recado. Ém quanto isto se tratou, que forum mais de quinze dias, passáram os nossos Capitaes, que foram no alcance de ElRey, tamanhas fomes, e necessidades, por se lhes ter gastado o arroz que lhes mandáram, e despovoado as aldeas com medo, que foi necessario aos Capitães espalharem os foldados em magotes pera irem pelas aldeas buscar algumas cousas pera comerem; e assim da fome, como do trabalho adoecêram a mór parte delles, e não escapáram a estes trabalhos os que ficáram na Cidade, nem os da companhia do Viso-Rey, que nisso proveo o melhor que pode, e mandou recolher todos os enfermos na fortaleza, onde morrêram muitos, e os mais convalecêram muito devagar, por lhes faltarem os remedios.

Entregue o Viso-Rey do Principe, se passou pera o rio no cabo das terras, e mandou recolher os Capitaes, que estavam da outra parte, e elle se deteve alli mais de quinze dias, em que lhe foram sazendo. a

# DEC. VII. LIV. IX. CAP. III. 325

entrega das cousas, que por contrato de pazes promettêra aquelle Rey, que poderiam montar perto de oitenta mil cruzados; e assim entregou algumas olas, em que estavam postas lembranças das partes, em que na Cota tinha enterrados os thesouros de Tribulli Pandar. Neste tempo foi ter com o Viso-Rey João Fernandes Correa, Capitão de Negapatão, que depois que lá teve as cartas do Viso-Rey, lhe mandou logo muitas embarcações carregadas de arroz, de que a Armada se proveo, e após isto partio elle em alguns navios pera se achar naquella jornada, que o Viso-Rey recebeo bem, e lhe

fez honras, e mercês.

Quasi no mesmo tempo chegáram tres moradores da povoação de S. Thomé dos mais honrados, e antigos com a resposta das cartas, que lhes o Viso-Rey escreveo sobre a mudança pera o Reyno de Jasanapatão, por quem lhe mandavam todos grandes desculpas de não fazerem o que lhes mandava pedir; porque quando tratáram ultimamente de se embarcarem, soi muito duro a todos de deixar suas casas, hortas, chãos, e quintas, que foram de seus antepassados, e que elles tinham grangeado de tantos annos a esta parte: « E que tambem não era justo » se despovoasse aquella terra, onde estava » o corpo do Bemaventurado Apostolo S. » Tho-

» Thomé, que cada dia resplandecia com » milagres novos, com o que elles viviam » contentes, e consolados, pedindo-lhe dis-» so grandes perdoes. » E como o Viso-Rey estava já avisado de tudo por cartas de Fernão Gomes Cordovil, não quiz ver, nem fallar a estes homens, e no cabo de muitos dias os despachou mal.

#### CAPITULO IV.

Do alevantamento que houve contra os nosfos em Jafanapatão: e do cerco que puzeram áfortaleza: e de como o Viso-Rey escapou da conjuração, e se recolheo por mar á Armada: e do soccorro que mandou á fortaleza, de que foi por Capitão mór D. Antonio de Noronha: e do que lhe aconteceo na jornada.

Estando as cousas neste estado, esperando o Viso-Rey que aquelle Rey lhe acabasse de fazer entrega dos thesouros do Tribulli Pandar, (porque pela informação que tinha, esperava de haver mais de trezentos mil cruzados,) ordenáram os naturaes de todo o Reyno huma conjuração geral contra os nossos: e a causa, nem o author della se soube nunca; mas foi desta maneira. Estando todos bem descuidados, deram de supito em hum mesmo dia, e tempo em todas

#### DEC. VII. LIV. IX. CAP. IV. 327

as partes em que os nossos estavam, e todos os que acháram foram mettidos á espada, sem perdoarem a algum. O Bispo D. Jorge Themudo, que estava na Cidade, milagrosamente escapou de ser tomado ás mãos, e com grande trabalho, e risco de sua pessoa se recolheo aos navios, ficando todavía alli alguns dos nosfos mortos, e nas aldeas vizinhas todos os que por lá acháram, (fendo a mór parte Christãos da terra moços de Portuguezes, e compradores.) Os que foram dar na fortaleza, e nas aldeas, que por alli havia, acháram o Custodio de S. Francisco com alguns Religiosos companheiros, que andavam fazendo Christãos, e todos foram mettidos á espada, padecendo glorioso mar-tyrio pela Fé de Christo noslo Senhor; porque tão sotfrego andava o Bispo nesta conversão, que não consentia tocarem-lhe nos catecúmenos; e fe alguem lhes fazia algum nojo, ou aggravo, pelejava, e agastava-se muito, dizendo que lhe não tocassem em seus Anginhos; o que lhe elles pagáram tão mal, que trabalháram muito pelo haverem ás mãos.

Depois que estes conjurados deram em todas as partes, e sizeram os damnos que temos dito, ajuntáram-se todos, e foram pôr cerco á fortaleza, onde já estava Fernão de Sousa de Castello-branco, que o Viso-Rey D. Constantino tinha mandado por Ca-

pi-

pitão della, que tambem foi doente, e lhe começáram a dar muitos assaltos. Os que si-cáram pera dar no lugar, onde estava o Viso-Rey D. Constantino, tiveram tal ardil, que lhe lançáram alguns negros, poucos dias antes que se tinham feito domesticos, no seu arraial; e como sabiam que era o Viso-Rey D. Constantino afferçoado á caça, por ter alguns dias ido a ella ahi á roda, o dia da conjuração geral lhe fizeram crer que alli em hum mato perto cstavam alguns veados, pelo levarem pera aquella parte, onde lhe havia de arrebentar a cillada; e como o Viso-Rey era muito curioso disto, foi-se com poucos a bufcar os veados, onde andou a mór parte do dia, e se recolheo sobre a tarde, sem lhe acontecer desastre algum; e depois que souberam da conjuração geral, se entendeo que escapára o Viso-Rey naquella ida que fez fóra, ou por não o oufarem accommetter de medo, ou pelas espias errarem o dia. Mas o mais certo he, que Deos nosso Senhor os cegou, e livrou o Viso-Rey; porque se deram nelle, tudo se perdêra, e nenhum dos nossos escapára, de quantos estavam naquelle Reyno, como tambem não escapáram os tres moradores de S. Thomé, que atrás dissemos, que o Vifo-Rey D. Constantino despachou mal, e aquelle mesmo dia se apartáram delle, e no

DEC. VII. LIV. IX. CAP. IV. 329 no caminho foram mortos com toda sua familia.

De tudo isto estava o Viso-Rey bem descuidado, quando ao outro dia pela manhã soube a verdade, e certeza da desaventura succedida; e receando-se de outras traições, despedio os Capitaes das bandeiras pera se irem de longo do rio, caminho desviado do ordinario, e elle se embarcou em algumas manchuas, que alli sempre tinha pera o serviço, por lhe ficar dalli a serventia da Armada mais perto, porque naquella parte se hia encolhendo a terra pera dentro, e fazia huma enseada, com o que lhe sicava o mar

em menos distancia que por terra. E depois de chegar á Cidade, que sou-be o que era passado, e como a fortaleza estava cercada, e em muito aperto, despedio logo D. Antonio de Noronha o Catarraz com quatrocentos homens repartidos em bandeiras, de que eram Capitaes João Fernandes Correa, Capitão de Negapatão, e André de Villalobos pera irem soccorrer a fortaleza, dando-lhes por regimento « que re-» colhessem tudo o que nella havia, e a des-» pejassem, porque se assentou em conselho, » que já que os moradores de S. Thomé » não queriam vir povoar aquella Cidade, » que não havia pera que se penhorassem em » cousa, que depois desse trabalho ao Estado.»

E pera recolher tudo o que na fortaleza estava, levava D. Antonio de Noronha todos os marinheiros, servidores, e escravos da Armada, (porque havia na fortaleza mais de duzentos doentes, que se não podiam recolher por seus pés.) É em quanto D. Antonio de Noronha caminha, daremos conta das cousas, que succedêram na fortaleza nes-

te tempo.

Cercada ella por todos os alevantados, determináram de a tomar á escala vista, porque bem entendêram que o Viso-Rey a havia de mandar soccorrer; e primeiro que o fizesse, quizeram averiguar este negocio, pera o que ordenáram escadas mui compridas de arequeiras; e em quanto as faziam, chegáram alguns de noite á falla com os nofsos, e lhes disseram « que o Viso-Rey era » morto com todos os que com elle esta-» vam, que por isso não esperassem soccor-» ro, e que se entregassem, que lhes dariam-» as vidas, senão que soubessem que a todos » haviam de espedaçar.» De sima lhes respondêram « que mentiam pera perros, caes, » que elles tinham já novas do Viso-Rey, » (o que não era, nem sabiam o que lá hia,) » e que elles eram os que haviam de pagar » aquelle atrevimento muito cedo. » E porque estes, que falláram com os nossos, eram os que estavam na obra das escadas, que se

# DEC. VII. LIV. IX. CAP. IV. 331

faziam hum pouco desviado donde o arraial estava, ordenou Fernão de Sousa huma noite sessional fernão de Sousa huma noite sessional fernão de Sousa huma noite sessional fernancia de conhecerem huns aos outros, que no quarto dalva sahíram em muito silencio; e dando de supito nelles, os cortáram á sua vontade, com tanta presteza, que primeiro elles sentíram a morte que os nossos, e lhes tomáram as escadas, com que se recolhêram a seu salvo.

D. Antonio de Noronha, que os hia foccorrer, foi caminhando, levando a dianteira João Fernandes Correa, e por todo o caminho foram pelejando com os inimigos, que lhe fahíram de embofcadas; e levou tal ordem, que não deixou defviar foldado algum, até haver vilta da fortaleza, (que foi ao outro dia que elles amanhecêram com a vitoria das efcadas.) Os inimigos vendo o foccorro, fe affaftáram. Aquelle dia, e noite passou D. Antonio de Noronha em dar ordem ao despejo da fortaleza nas cousas que se haviam de levar, que eram muitas, pera conforme os servidores que havia as haver de repartir.

Ao outro dia pela manha entregou os doentes aos marinheiros que pera illo escolheo, e tirou fóra toda a artilheria que havia, tirando sómente huma peça de ferro grande, que não foi possível levar-se, que

man-

mandou encher de polvora até boca, a que se deo fogo; e porque não arrebentou, a mandou lançar em hum poço fundo, por se não servirem della os inimigos. E antre as cousas, que D. Antonio de Noronha achou na fortaleza, foi hum estrado imperial, que servia áquelles Reys nas suas mais solemnes fellas, que era de muitos degráos, e todos lavrados, e marchetados de marfim, e de tão custosa, e curiosa obra, que o tinha o Viso-Rey mandado guardar a muito bom recado pera o trazer a ElRey D. Sebastião pera o dia que tomasse o Sceptro, por ser assento imperial, e de muita magestade, e como tal o encommendou muito a D. Antonio de Noronha, que trabalhou tudo o que pode pelo trazer inteiro; mas não foi possivel, por ser huma máquina muito grande. E por trazer alguma cousa della pera sinal de sua grandeza, mandou tirar o alto de sima, (que era o mais custoso,) e o entregou a pessoas de confiança que o trouxeram.

Repartidas cítas cousas pelos servidores, começou D. Antonio de Noronha a marchar nesta ordem. Fernão de Sousa de Castellobranco na vanguarda com sua bandeira, e D. Antonio de Noronha na reta-guarda, e no meio toda a bagagem, e doentes, e mais atrás João Fernandes Correa, Capitão de

Ne-

# DEC. VII. LIV. XI. CAP. IV. 333

Negapatão, que foi com elle Ayres Falcão, e de fóra o Ouvidor geral Henrique Jaques com huma copia de escravos pera ajudarem aos que cansassem. Assim foram caminhando, e os inimigos detrás ladrando, desparando muitas bombas de fogo, e espingardadas, e grandes almazens de fréchas, não deixando os nossos o seu compasso, posto que alguns soldados trabalháram por pegar com elles.

E atravessando huma formosa varzea, por onde sempre os inimigos os foram perseguindo, no cabo della, onde se faziam huns vallos, se deixáram da outra banda ficar trinta, ou quarenta foldados amparados com elles: e como os inimigos víram passar as bandeiras adiante na ordem que levavani, não se temendo dos vallos, foram apôs elles; e chegando aos vallos, começando-os a pafsar, deram os emboscados nelles tão de supito, que sem se poderem revolver, matáram mais de sincoenta; e acudindo Ayres Falcão, que hia detrás como manquejando, por ver ficar os nossos, deo nelles, e os acabou de pôr em desbarato, e dalli por diante não apparecêram mais. O Viso-Rey recebeo muito bem D. Antonio de Noronha, e a todos os mais, e logo tratou de se em-barcar, mandando lançar ao Principe de Jafanapatão, que estaya em refens, huns for-

mosos grilhões forrados de veludo carmesim, pera o ter mais seguro, e o deo em custodia a hum Capitão de hum navio.

#### CAPITULO V.

Da Armada que este anno de sessenta partio do Reyno, de que era Capitão mór D. Jorge de Sousa: e do primeiro Arcebispo, e Inquisidores que passáram á India: e do que aconteceo ás náos desta Armada na viagem: e de como o Viso-Rey D. Constantino sez huma fortaleza na Ilha de Manar, e se foi pera Cochim.

E Stando o Viso-Rey ultimamente pera se embarcar, por não ter já alli que sazer, por a terra estar alterada, víram da terra vir duas nãos muito formosas com todas as vélas dadas, húma diante da outra, e logo as víram amainar de romania, e furgirem, sem saberem que náos eram. E primeiro que tratemos destas náos, (que eram do Reyno,) daremos conta da Armada, que este anno de sessenta ElRey mandou á India, e das cousas em que mandou prover. Pelo que se ha de saber, que sendo tempo de ElRey entrar em despacho das cousas da India, na entrada deste anno de sessenta em que andamos, deixou todas as mais por entender nellas, e mandou dar muita pressa ás ráos,

#### DEC. VII. LIV. IX. CAP. V. 335

náos, que havia de mandar, que eram seis, de que deo a Capitanía mór a D. Jorge de Soula, e despachou o Arcebispo, o Mestre D. Gaspar pera ir nellas, porque já o anno atrás passado deixára de se embarcar por falta de tempo, e assim a dous Inquisidores Apostolicos, que tinha ordenado irem á India; porque por cartas que tivera destas partes fora avisado, que havia nellas muitos Christãos novos, que judaizavam, e tinham synagogas separadas, de quem she mandáram o anno atrás passado alguns dos principaes, com os autos de fuas culpas, por não haver quem nella os sentencialse; e com isso havia outras muitas cousas contra a honra de Deos, e bons costumes Christãos, a que era necessario acudir-se com diligencia, porque não fossem por diante, pera o que houve logo rescrito do Summo Pontifice pera mandar a santa Inquisição a estas partes; e elegeo pera primeiros Inquisidores Apostolicos dous Letrados leigos, Canonistas, chamados, hum Aleixo Dias Falcão, outro Francisco Marques Botelho, e assim podemos contar este anno antre os notaveis, por nelle passarem a estas partes o primeiro Arcebispo, e Inquisidores, mandados por hum Rey tão Catholico, e tão zelofo da honta de Deos nosso Senhor, e em tempo de hum Viso-Rey tão bom Christão, e tão temente a Deos. Def-

Despachadas estas cousas, e prestes as náos, por lhes faltar o tempo pera fahirem pera fóra, o fizeram já em quinze de Abril, e as náos eram estas. A náo Castello, em que hia embarcado D. Jorge de Sousa Capitão mór. A não S. Vicente, de que era Capitão Vasco Lourenço de Barbuda, onde se embarcáram o Arcebispo, e Inquisidores, e alguns Fidalgos , em que entráram D. Fran-cisco Dega , despachado com a Capitanía de Malaca, e D. Pedro da Guerra seu irmão. A não Rainha, de que era Capitão Jorge de Macedo. O galeão Drago, de que era Capitão Lourenço de Carvalho. A não S. Paulo, que o anno passado tinha arribado ao Reyno, de que era Capitão Ruy de Mello da Camara; e o galeão Cedro, de que era Capitão Francisco Figueira de Azevedo. Dadas as vélas, foram todos feguindo fua viagem; e por acharem logo contrastes, arribou a não Cedro ao Reyno, e a não S. Paulo foi invernar ao Brazil, onde já invernou outra vez, e as mais foram seguindo sua viagem até passarem o Cabo de Boa Esperança já tão tarde, que lhes foi forçado tomarem a derrota por fóra da Illia de S. Lourenço, por onde tiveram trabalho, e lhes morreo muita gente, e na entrada de Novembro foi a não Rainha ferrar Cochim. E o galeão S. Vicente tambem passou mui-

tos

# DEC. VII. LIV. IX. CAP. V. 337

tos trabalhos, e em quinze do mesmo mez foi haver vista da terra de Panane com muita gente morta, e muita falta de agua; e chegando-se á terra, surgíram; e negociando o bitel, o mandáram a Cochim com recado, e cartas do Arcebispo pera o Capitão Henrique de Sousa Chichorro, e pera a Cidade, e por ser perto, chegou ao outro dia; e vendo as cartas, e sabendo o trabalho em que estava, negociáram com muita pressa seis navios de remo, mui beni petrechados, pera irem buscar o Arcebispo, e Inquisidores, e a Cidade lhes mandou hum arrezoado presente de refrescos, que elles estimáram muito, e ás toas leváram estes navios a náo a Cochim, onde o Arcebispo, e os mais foram muito bem recebidos daquella Cidade, e o Veador da fazenda Belchior Serrão lhes negociou huma galé das da Armada do Viso-Rey pera o Arcebispo, e Inquisidores se irem pera Goa, onde aquella Cidade lhes sez hum muito solemne recebimento.

As duas náos Castello, e Drago tambem passáram muito trabalho, e já no sim de Novembro foram haver vista da terra do Cabo Comorim pera dentro; e por parecer ao Piloto que estava de Panane pera Cochim, foi governando ao Sul á vista da terra, indo diante o galeão Drago sondando o fundo; Couto, Tom. IV. P. II.

e como já hia quasi sobre os baixos de Manar, deo em sinco braças, pelo que logo deo com muita presteza com as vélas em baixo, e surgio quasi na ponta do baixo; e a náo Castello, que hia atrás, vendo que o Drago dava com as vergas em baixo, sez o mesmo com a mesma pressa, e deo sundo, e milagrosamente escapáram de vararem sobre os baixos. Estas eram as náos que os nossos víram de terra; e o Viso-Rey D. Constantino despedio com muita pressa alguns navios ligeiros, que á toa as tiráram pera sóra; e dando á véla, se foram pera Cochim já em Dezembro, e o Veador da fazenda Belchior Serrão deo logo ordem ao concerto dellas, e á carga que haviam de trazer.

E porque o Capitão mór D. Jorge de Soufa trazia muita fazenda, e o tempo era muito curto, assentou de sicar na India com a sua não, e se foi nella pera Goa, depois do Viso-Rey chegar a Cochim; que depois que não teve que fazer em Jasanapatão, se passou á Ilha de Manar, que era pegada áquella costa, onde desembarcou, e notou o sitio della; e assentou com os Fidalgos do conselho fazer nella huma fortaleza, e passar pera ella o Capitão da costa da Pescaria com todos os moradores de Punicale. E logo mandou pôr mão á obra, e mandou re-

ca-

## DEC. VII. LIV. IX. CAP. V. 339

cado a Manoel Rodrigues Coutinho Capitão da Pescaria, que se fosse com todos os moradores de Punicale, por aquelle Naique lhe não fazer outras affrontas, como as que ha pouco contámos, e logo mandou correr com a obra; e recebendo Manoel Rodrigues Coutinho o recado do Viso-Rey D. Constantino, se passou com todos os moradores de Punicale com muito gosto, e alegria pera aquelle lugar.

E depois que o Viso-Rey deo alli regi-mento pera a nova fortaleza, em que ficáram os Religiosos de S. Francisco, e da Companhia de Jesus, que fundáram suas casas, e tem feito grande fruto na Christandade, deixando tudo mui bem negociado, se partio pera Cochim a escrever pera o Reyno, e despedio Balthazar Guedes de Sousa pera Capitão da fortaleza de Columbo, e Ceilão, onde estava D. Jorge de Menezes Baroche, que mandou vir, e por elle mandou ao Rey da Cota a avó, e parentas, que o Rey de Jafanapatão lhe entregou, e o Principe mandou levar pera Goa, entregue a Pero Lopes Rebello. E depois de prover em tudo como era necessario, deo á véla pera Cochim, aonde chegou em poucos dias; e nelle o deixaremos por hum pouco, porque he necessario continuarmos com as cousas, que neste tempo succedêram em Ceilão, por seguirmos a ordem da historia.

Y ii CA-

#### CAPITULO VI.

Das cousas que neste tempo succedêram em Ceilão: e da guerra que D. Jorge Baroche fez ao Madune: e dos recontros que tiveram, e casos que succedêram: e de alguns feitos honrosos, que nelles acontecêram a alguns dos nossos.

Ao nos deixam as cousas deste anno, que são muitas, continuar por ordem com ellas; e estas, que foram em principio deste verão, as não podemos arrumar em outro lugar senão neste, porque assim nos ca-hiram melhor. Não deixou o Madune de continuar na guerra contra o Rey da Cota feu irmão, a quem tinha odio entranhavel, e desejava de lhe tomar o Reyno, (como algumas vezes dissemos,) em que os nossos favorecêram sempre o da Cota. E agora Affonso Pereira de Lacerda, Capitão de Columbo, andava de continuo em campo pera defender que o Madune lhe não entrasse em suas terras, tendo com os seus Capitães muitos recontros, em que houve damno de ambas as partes, (de que não fazemos menção, porque foram tão miudos, que será cousa infinita dizeremse.) Basta que teve sempre o encontro ao inimigo, pera que não chegasse a pôr cerco áquella Cidade da Cota, em que ElRey es-

## DEC. VII. LIV. IX. CAP. VI. 341

tava com alguns Portuguezes, e tudo á força de assaltos, de dia, e de noite, em que os nossos padecêram muitos trabalhos; porque como os inimigos estavam em suas terras, e tinham todos os provimentos de casa, reformavam-se cada vez que queriam; e se perdiam dez homens, tornavam a refazer em seu lugar cento, o que os nossos não tinham, porque os provimentos lhes vinham da India por monções, e com trabalho; e se matavam, ou feriam alguns, não havia outros pera se pôrem em seu lugar, antes os que ficavam suppriam aquella falta de maneira, que passavam as móres necessidades, e riscos, que se podiam imaginar, levando sempre adiante a guerra, porque se não per-desse tudo. E em hum encontro, que Assonfo Pereira de Lacerda teve antes de chegar D. Jorge Baroche, esteve de todo desbaratado, e perdeo alguns soldados, pelo que lhe soi necessario mandar pedir soccorro a Manar, donde lhe acudio Jorge de Mello o Punho, Capitão daquella fortaleza, com alguns soldados, em que entravam João de Abreu o Diabo, e tres irmãos Diogo, André, e Christovão Juzarte, filhos de João Juzarte Tição, e D. Manoel de Castro, Gaspar Pereira o Comprido, que depois foi des-pachado com a Capitanía de Chaul, que não quiz ir servir; Fernão Peres de Andra-

de,

de, e outros Fidalgos, e Cavalleiros, que nesta guerra se assinaláram bem, e sizeram

cousas dignas de eterna memoria.

Neste estado estavam aquellas cousas, quando em Outubro passado chegou áquella Ilha D. Jorge Baroche, que o Viso-Rey D. Constantino tinha despachado com aquella Capitanía, como atrás fica dito, que levou muitos mantimentos, munições, e provimentos, e perto de duzentos homens, em que tambem entravam muitos Fidalgos, e Cavalleiros, a que não foubemos os nomes. E tomando posse da fortaleza de Columbo, passou-se logo com toda a gente que havia na Cota, aonde estava ElRey, com quem communicou as cousas da guerra. E sabendo que o Madune estava na tranqueira Mapitigão sobre o rio de Calane, foi-se com todo o poder que havia seu, e de ElRey, pôr da outra banda, e soi continuando a guerra, dando assaltos aos inimigos, em que lhes fez muito damno, e não fem algum da nossa parte, porque sempre houve escalavrados.

Ficou assim sendo esta guerra tão importuna, arriscada, e trabalhosa, e sobre tudo D. Jorge tão incansavel, e mal sossirido com os soldados, que lhe começáram a sugir poucos e poucos pera a Cota. Era este Fidalgo muito bom cavalleiro, como algumas

ve-

# DEC. VII. LIV. IX CAP. VI. 343

vezes temos dito; mas tão arrebatado, e colerico, que de todos era havido por muito máo de soffrer; e sebre islo era tão vão, que a alguns soldados, que lhe fallavam por Senhoria, gabava muito, e dizia que muito bem parecia a cortezia. Acerca disto se conta huma galanteria de hum soldado, chamado Antonio Nicolaz, bom cavalleiro, que se achou em seu tempo nestas guerras de Ceilão, que estando o Viso-Rey D. Constantino em Cochim, este verão que embora vem da tornada de Jasanapatão, (de que logo adiante daremos razão,) soi este Antonio Nicolaz á sua galé a pedir-lhe alguma mercê, e acertou de ser em tempo que achou com elle D. Jorge Baroche; e fallando o foldado com o Viso-Rey em alguns nego-cios, lhe fallou sempre por mercê; e dan-do a D. Jorge por testemunha de seus ser-viços, disse pera o Viso-Rey: Aqui está sua Senhoria, apontando pera D. Jorge, que sabe isto muito bem, e me vio pelejar; o que o Viso-Rey sessejou muito, porque já sabia de suas vaidades, e natureza. Tinha na guerra muitas bizarrias muito galantes, de que na fexta Decada dissemos algumas, e agora não passaremos por huma, que he muito cortezã; e foi. Que andando elle por Capitão de huma galé, indo apôs huns paraos, fendo horas de almoço, pedio hum

foldado ao dispenseiro huma cebolla; e ouvindo-o D. Jorge, respondeo com muita colera: Que he isso, soldado? Pedis mimos na minha galé? Nella não ha senão pelouros, e polvora. Mas com tudo isto soi este Fidalgo hum dos bons Capitães, e cavalleiros, e servidor de ElRey, que á India pasfáram.

E tornando ao fio de nossa historia. Vendo D. Jorge Baroche que os foldados fe lhe liiam poucos e poucos, deixando Jorge de Mello o Punho em seu lugar, se foi áCota pera fazer tornar a gente; e em quanto se lá deteve, quiz Jorge de Mello dar hum assalto em os inimigos; e fazendo-se prestes, huma madrugada partio com muito silencio, e deo nas estancias do Rajú, filho bastardo do Madune, e á força de braço as entrou, e fez em os inimigos lium grande estrago, matando-lhes os principaes Modiliares que alli tinha, e tomando-lhes muitas armas, e outros despojos, com que se recolheo muito a seu salvo. Estas novas chegáram a D. Jorge Baroche; e dando-lhe a inveja de tamanha vitoria, ajuntou os mais foldados que pode, e partio-se muito apressado pera o arraial; e achando os foldados contentes, e com a mão folgada do successo, se passou logo á outra banda do rio em as fustas, e commetteo outra madrugada as tranquei-

## DEC. VII. LIV. IX. CAP. VI. 345

ras, que o Rajú tinha já mui bem reformadas; e com aquelle furor, e desejo que levava de ganhar alguma honra, as entrou logo, e á espada fez tal destruição em os inimigos, que em breve espaço lhe matou mais de duzentos, em que entravam os principaes Modiliares, e Araches, e a tranqueira poz toda por terra, e a assolou. E com este tão bom successo, que lhe não custou que foi avisado que os inimigos sicáram com aquelles dous toques mui quebrantados, e medrosos; porque se entendía que se ganhasse aquella tranqueira, e se fortificasse nella, sicava sendo Senhor dos caminhos de Ceitavaca, em que o Madune residia, e que só com estar nella o teria de cerco, e lhe faria toda a guerra que quizesse. Pera isto mandou fabricar dous Castellos de madeira em fima de algumas embarcações, que andam naquelles rios, que se chamam Padás, e metteo nelles alguns foldados com muitas panellas de polvora, bombas de fogo, e outros artificios, e materiaes pera irem pelo rio investir a tranqueira, e elle com todo o

poder se passou da outra banda, deixando ordem pera as fustas darem toas aos Castellos, até os abordarem á tranqueira. E fazendo o final á hora de commetter, comecáram as fustas a remar pelo rio assima com os Castellos; e indo já perto da tranqueira, lhe atiraram com hum camelo, que tomou a fusta, que hia diante pela proa, e foi o pelouro varando pelo meio della até a poppa, levando mais de vinte marinheiros que tomou enfiados, alando por humas roqueiras, e os fez todos em pedaços. Com isto paráram os navios, e D. Jorge lhes mandou capear que se tornassem, o que elle tambem fez, porque entendeo que haviam de ir todos os dos Castellos medrosos daquelle successo.

#### CAPITULO VII.

De outro assalto, que D. Jorge de aos inimigos, em que esteve de todo desbaratado: e de alguns feitos honrosos que nelle succedêram a alguns dos nossos.

A Lguns dias se deixou sicar D. Jorge alli esperando huma boa conjunção, até ser avisado que o Rajú estava em huma varzea junto da tranqueira com tres, ou quatro mil homens. E desejando de se ver com el-

## DEC. VII. LIV. IX. CAP. VII. 347

elle em campo, mandou fazer prestes a sua gente hum dia no quarto dalva, e huma hora antes que amanhecesse deo de supito nas suas estancias, e de tal maneira foram commettidas dos nossos, que primeiro que os sentissem, sentíram o sio de seu ferro mais de cento, que alli ficáram estirados, e os mais com aquelle sobresalto deixáram as estancias; e o Rajú com os que pode ajuntar, fe foi recolhendo pela varzea, indo-lhe D. Jorge Baroche feguindo o alcance, em que a nossa arcabuzaria derribou outro golpe delles, até os lançarem fóra do campo, e os encurralarem em hum boqueirão, onde se elles fizeram fortes. D. Jorge Baroche chegon allice a vando a lugar area a lugar em para a lugar em para a lugar em para a lugar em para em p gou alli; e vendo o lugar, em que o Rajú fe quiz fortificar, determinou de o entrar, e acabar de arrematar a vitoria. Mas chegou a elle hum foldado, chamado Pero Jorge, e lhe disse « que se contentasse com a mer-» cê que lhe Deos tinha feito, e se reco-» lhesse, porque já faltavam munições, e » não havia com que carregar as espingar» das, e que não quizesse que lhe aconte» cesse hum desastre. » Mas D. Jorge Baroche, como estava sosseres daquella vitoria, lhe respondeo muito agastado « que carre» gassem as espingardas com arêa, ou que » acabassem de vencer á espada; » e querendo commetter o passo, vio que os seus

soldados se começavam a retirar, (porque na verdade já não tinham polvora, nem pelouros;) e não podendo elle fazer outra cousa, os foi seguindo, e ordenando, porque os via já ir defarranjados. O Rajú, que era Capitão fagaz, e conhecedor dos casos, entendendo o modo de que os nossos hiam, arrebentou com os seus apôs elles, e com tanta força, e presteza os commetteo, que os foi pondo em desbarato : pelo que foi forçado a D. Jorge Baroche , com os Fidalgos, e Cavalleiros que o seguiam, fazer muitas voltas aos inimigos, pera que se não perdesse de todo. E neste trabalho chegou a hum passo, que se fazia no cabo da varzea, que achou impedido com grandes arvores, que os inimigos alli cortáram, e atravessáram pera os embaraçar. Aqui se de-teve D. Jorge em mandar abrir o caminho, o que não pode ser tão depressa, que não chegassem os Elefantes de peleja, que o Madune já tinha mandado de foccorro ao filho, e hum delles chegou a D. Jorge pera o levar na tromba; mas hum soldado chamado Pedralvares Freire, natural de Lamego, vendo o Elefante fobre D. Jorge, remetteo a elle com alguns peaes que levava, dizendo-lhes: Aqui, filhos; e pondo o arcabuz no rosto, o desparou sobre o do Elefante, e o fez virar pera trás com a dor da

## DEC. VII. LIV. IX. CAP. VII. 349

ferida sobre os seus, atropelando alguns delles, e D. Jorge teve tempo de escapar. Aqui
chegáram outros Elefantes, (que elles foram
os que desbaratáram os nosses;) e remettendo hum com o Alferes da bandeira de D.
Jorge, virou elle o pique em que levava a
bar leira, e lho poz nos testos, onde lho
quebrou; mas nem por isso pode escapar:
porque como elle hia com aquella suria,
lançou-lhe a tromba, e deo com elle por
esses ares, e o sez em pedaços. Outro Elefante chegou a outro soldado, chamado Gregorio Botelho, soldado velho da India, e
nascido nella, que vendo-o sobre si, virou
a elle com grande animo, e lhe poz huma
alabarda nos testos com tanta sorça, que
com a dor da serida o sez deter, com o
que elle teve tempo de se pôr da outra banda do vallo.

Aqui nesta passagem se perdêram muitos dos nossos, que pelejáram muito valorosamente, tomando antes muito grande vingança da morte, que lhe haviam de dar. E ainda este trabalho deste passo fora mais soffrivel, e de menos perigo; mas como os inimigos eram tantos, desviáram-se alguns Araches com suas companhias, e foram por outros passos a talhar o caminho aos nossos, e assim se acháram cercados naquella passagem, com o que D. Jorge se deo de todo

por perdido; mas quiz Deos que fosse já isto no cabo da varzea, e que désse elle animo, e acordo a hum foldado, a que não pudemos saber o nome, que vendo o perigo em que todos os nossos estavam, arremetteo a hum berço, que alli tinham os nossos deixado, e lhe poz fogo; e foi o pelouro tão bem encaminhado, que entrou pelo meio dos inimigos, e foi derribando huns poucos: o que visto pelos mais, cuidando que aquillo era fillada, que lhes alli tinham armada, detiveram-se, com o que D. Jorge (que não perdeo o animo) tornou a ajuntar os seus, e teve tempo de chegar aos navios, que estavam perto, em que se embarcou, e se passou da outra banda, ficando-lhe por aquelle caminho da varzea mais de sessenta mortos, em que entravam alguns Fidalgos, de que só de João de Mello, filho de Tristão de Mello, nos lembra o nome. E D. Jorge se passou ás suas tranqueiras, tão magoado daquella perda, e desastre, que se lançou pelo chão, esbrave-jando, e dizendo mal á sua ventura. Dalli por diante se deixou ficar naquelle lugar, continuando na guerra, e defensão dos passos, pera que o Rajú não pudesse entrar nos li-mites do Reyno da Cota, sobre o que teve alguns recontros com os inimigos, em que fempre houve escalavrados de ambas as partes.

#### CAPITULO VIII.

De como o Madre Maluco tentou de se ir sobre a fortaleza de Damão: e do estra-tagema, de que D. Diogo de Noronha usou pera homiziar o Cedemecan com o Madre Maluco, por onde o fez matar: e de outras cousas.

A Trás no Cap. II. do Liv. III. temos dado conta, como o Rey moço de Cambaya fugíra de Madre Maluco pera o Ithimitican, por invenções que o outro teve; que vendo-se sem ElRey, se foi pera a sua Cidade de Baroche, que com as Villas, e lugares, e mais terras que possuia, era hum Estado, que pudera contentar qualquer peito, por muito cubiçoso que fora, (se póde haver algum, que se satisfaça alguma hora;) e como se resentio da posse, que o Ithimitican sicava tendo com o Rey, foi-lhe são máo de soffrer, que determinou de buscar modos pera vir ainda a subir á Monarquia daquelle Reyno, (porque naturalmente era de animo grandioso, e cubiçoso de muito;) e como a fortuna anda sempre com o olho sobre estes grandes, e he muito natural seu de hum erro levallos a outro maior, trouxe logo á imaginação deste, que pera subir ao que queria, lhe era necessario fazer-se Senhor

do Estado de Surrate, que era de Cedemecan seu cunhado, silho de Coge Çosar; que
com o que possuia ficava com muito arrezoado Estado, e ainda Reyno: e com isso
ficaria com posse, e poder pera se fazer Senhor do Imperio Guzarate, que tantos annos florecco neste Oriente. E pera córar a
cubiça de fazer guerra ao cunhado, tomou
occasião de pequenos achaques, (que não
faltão nunca a quem os busca,) e começou
a ajuntar gente, e Capitães pera esta jornada.
Estando já de todo prestes, se metteo de
permeio sua mulher, irmã do Cedemecan,
que o tirou deste proposito, e ainda sez com
o marido que casasse huma silha, que tinha de outra mulher, com o irmão; e se
concertou logo o casamento, pera depois se
celebrarem as bodas com muitas sestas.

Vendo-se pois o Madre Maluco com o poder junto, e as despezas seitas, e que o Viso-Rey era partido pera Jasanapatão, tão longe, que não podia vir senão em Fevereiro, tratou com seus Capitães de ir sobre a Cidade de Damão, e tornalla a tomar, e sazer-se Senhor della, e de suas terras, que eram de muita importancia, e logo ajuntou as mais achegas, que pera isso lhe parecêram necessarias, e ordenou artilheria de bater. E porque Surrate sicava mais perto de Damão, assentou com seus Capitães de pedir

DEC. VII. LIV. IX. CAP. VIII. 353

dir hum bazalisco ao cunhado, pera com

elle arrazar os entulhos de Damão.

De tudo isto foi logo avisado D. Diogo de Noronha por pessoas, que trazia em casa do Madre Maluco, (como as tinha tambem na de ElRey, e do Cedemecan,) que peitava grossamente, pera que lhe dessem conta de tudo o que antre elles se passava, (porque ellas eram as mercadorias que este Capitão sempre fez nas fortalezas em que esteve;) e vendo que o Viso-Rey era em Ja-fanapatão, tão longe, que o não podia soccorrer, receando que lhe désse aquelle negocio mui grande trabalho, e o puzesse em desesperado aperto, porque não via donde pudesse ser soccorrido; não perdendo com tudo o animo, despedio cartas apressadas a D. Pedro de Menezes Capitão de Goa, em que lhe dava conta daquellas cousas, affirmando-lhe, que se o não soccorresse com muita pressa, gente, e munições, se perderia aquella fortaleza; e com isto se começou a fortificar o melhor que pode. E traçando no seu entendimento o que faria sobre aquelle negocio, que era muito grande, offereceo-lhe Deos nosso Senhor o mais certo, e apressado remedio que podia ser, que soi usar com aquelles Capitaes de hum estratagema, com que os homiziou, e sez matar a todos; e foi este.

Era elle muito grande amigo do Cedemecan, e mandava-o visitar a miude com cartas, e brincos, que elle estimava muito. E depois que D. Diogo de Noronha foi avisado, da expediencia, com que o Madre Maluco tratava, e ordenava este tão grande mal contra elle, continuou mais vezes esta visitação; e tanto que soube de certo que o inimigo estava em campo pera se abalar, despedio Diogo Pereira em hum navio com vinte e sinco homens a visitar o Cedemecan, e por elle lhe escreveo huma carta em Parieo, em que lhe dizia « que se não fiasse de » seu cunhado Madre Maluco, porque sa-» bia de certo que vinha com aquelle poder » pera lhe tomar a fortaleza de Surrate, e » que pera o segurar lançava fama que era » contra Damão; e que pera sinal delta vern dade, tanto que elle chegasse com seu » campo a Surrate, lhe havia de pedir hum » bazalisco emprestado pera bater os entu-» lhos de Damão; e que como o tivesse, o » havia de fazer á sua fortaleza de Surrate, » e que estivesse sobre aviso, e acautelado, » porque o Madre Maluco era manhofo, e » de artificios, e atreiçoado; e que pela ami-» zade que ambos tinham, ficava negociando » alguns navios pera lhe mandar pelo rio » dentro de soccorro, porque sabia que o » Viso-Rey disso havia de levar muito gosto.»

## DEC. VII. LIV. IX. CAP. VIII. 355

De tudo isto deo D. Diogo de Noronha conta a Diogo Pereira só, por ser homem de quem se elle siava em tudo, por ser prudente, e de bom conselho; e lhe disse mais: » Que se o Cedemecan lhe desse conta do » que na carta lhe escrevia, se sizesse de no» vas, por fazer mais a seu caso o segredo

» daquelle negocio.»

Chegado Diogo Pereira a Surrate, foi muito bem recebido do Cedemecan, (que tambem era seu amigo,) e lhe deo a carta de D. Diogo de Noronha, que elle leo huma, e muitas vezes; e como pera todos os Mouros basta qualquer pequena suspeita, quanto mais hum aviso, que lhe importava a vida, e o estado, dado por hum Capitão, de que elle tinha tão grande opinião, foi-lhe muito facil de crer tudo, e logo se começou a negociar, e preparar. Poucos dias depois de Diogo Pereira chegou o Madre Maluco, (que foi no Outubro passado,) e foi assentar seu campo ao longo do tanque de Surrate; e tanto que o Cedemecan teve recado certo de sua vinda, mandou chamar Diogo Pereira, e lhe fez queixume de seu cunhado, affirmando-lhe « que vinha com tenção de » lhe tomar seu Estado, que sora de seu » pai, que lhe pedia o aconselhasse no que » faria fobre aquelle negocio. » E como o Diogo Pereira hia fobre aviso, fazendo-se Z ii do

de novas, lhe respondeo que não podia ser aquillo; ao que lhe atalhou o Cedemecan, dizendo-lhe: « Que elle estava avisado de » boa parte, e lhe pedio que da sua fosse » visitar o Madre Maluco, e lhe dissesse que » logo após elle o iria fazer em pessoa, e » que visse nas praticas se podia alcançar » alguma coufa dos pensamentos com que » vinha. » Diogo Pereira chegou ao arraial de Madre Maluco, acompanhado de trinta, ou quarenta Portuguezes muito bem trajados; e como elle era muito feu amigo, o recebeo com muitas honras, e caricias, e o assentou apar de si, onde esteve hum bom espaço em conversação, perguntando-lhe o Madre Maluco muitas coufas, a que lhe elle respondeo sempre muito a proposito, sem nunca lhe dar a entender que fabia a jornada que fazia contra Damão, (porque tinha elle lançado fama que hia contra Tafalcão, que se tinha alevantado com o Reyno de Verara.) E depois de muitas praticas lhe disse Diogo Percira « que seu cunhado esta-» va tímido delle , porque de Amadabá o » avifáram , que vinha com determinação » de lhe tomar a fortaleza. » A isto se rio Madre Maluco, dizendo « que fe espantava » muito de elle crer aquillo; que se elle ti-» vera trinta fortalezas, tantas lhe dera, » quanto mais tomar-lhe aquella, que seu » pai

## DEC. VII. LIV. IX. CAP. VIII. 357

» pai lhe deixára : que o fosse segurar na-» quella materia, e lhe dissesse que o fosse » visitar, affirmando-lhe que com nenhuma » cousa mais folgaria que vello » e de sinal daquella vontade lhe deo o seu annel, pera que lho levasse. Com isto se despedio Dingo Pereira; e indo pera a fortaleza, achou já no caminho o Cedemecan com tres mil de cavallo, Turcos, Persas, e Abexins, gente muito lustrosa, e a melhor de Cambaia, (que elle trazia a foldo,) e finco, ou feis mil de pe, e diante delle quinze Elefantes armados, e elle muito galante, e custoso, que depois que despedio Diogo Pereira com. a visita a Madre Maluco, assentou de ir visitar o cunhado, primeiro que Diogo Pereira de lá partisse; porque como ambos estavam com ruins pensamentos, determinou de o segurar com o visitar em pessoa, pera o que determinava de fazer.

Diogo Pereira voltou com elle, e foram ambos juntos praticando, e dando-lhe elle conta do que passára com o cunhado; e pera fazer mais ao caso, nas suspeitas de D. Diogo de Noronha, lhe affirmou que não vinha o cunhado com bom animo. Nestas praticas chegáram ao arraial, e o Madre Maluco o sahio sóra delle a receber, e o levou pela mão até sua tenda, onde ambos sós se assentaram hum bom espaço; e o Ma-

dre

dre Maluco nas praticas lhe disse « que se » espantava muito de elle crer o que delle » lhe diziam, fabendo elle muito bem que » o amava como filho. » E então lhe deo conta da jornada, que hia fazer contra Da-mão, pera o que lhe pedio lhe emprestasse hum bazalisco pera desfazer os entulhos, que eram grandes. Ao que o Cedemecan lhe disse, que de boa vontade, e que ainda lhe daria tudo o mais que tivesse, mostrando-se muito liberal naquelle negocio pera maior dissimulação do que logo concebeo no animo ; porque como vio que o confe-lho de D. Diogo de Noronha lhe sahia verdadeiro, e que o final do bazalifo fora certo, logo determinou de se vingar do cunhado, e ao despedir lhe pedio que quizesse ir cear com elle, porque todo o dia não tinham comido ambos, por ser a festa do seu Ramedão, (que era como a nossa Quaresma, em que elles não comern mais que huma vez ao dia, e esta ainda de noite.) O Madre Maluco como estava innocente dos tratos, lhe respondeo « que de muito boa » vontade iria acceitar o seu banquete, e » ainda levaria todos os seus Capitáes.» E despedidos dalli, foi-se o Cedemecan fazer prestes pera aquelle banquete, que havia de ser o ultimo, que na vida havia de ter o Madre Maluco. Que tanto que foram horas

#### DEC. VII. LIV. IX. CAP. VIII. 359

se foi pera a fortaleza, levando comsigo Mustafá Carman, e todos os Capitaes, e pessoas principaes, que seriam perto de cento, que o Cedemecan veio receber á porta da fortaleza, onde todos se apeáram, sicando os cavallos da banda de fóra, e elle os soi levando até hum formoso pateo, que se fazia á entrada da primeira sala, onde tinha muitas alcatifas, e almosadas em baileos que havia, e alli se assentadas em conversação

hum bom espaço.

E parecendo já horas de cêa, se alevantou o Cedemecan, pedindo licença ao cunhado pera ir sazer prestes, e soi entrando por huma porta, que sicava á mão esquerda no mesmo pateo; e ainda elle não era dentro, quando por outra da mão direita sahíram duzentos homens armados, e endireitando com os hospedes, os começáram a banquetear de feridas taes, e tão mortaes, que em mui pouco espaço os mandáram pera o inferno, onde tiveram bem differente banquete do que esperavam; o que se sez tão prestes, e com tão pouco estrondo, que não soi ouvido dos criados, que sicavam de sóra da fortaleza com os cavallos. E sendo antre as onze horas, e a meia noite, bateo hum Baneane á porta de Diogo Pereira, que pousava sóra da Cidade; e assomando elle a huma janella, lhe disse « que visse como

» estava, porque Madre Maluco com todos » os seus Capitaes eram mortos » do que elle ficou sobresaltado, e mandou bater logo com muita pressa á porta do Camereiro do Madre Maluco, que poufava defronte, (que se foi pera alli, por serem muito amigos;) e assomando á janella, lhe perguntou Diogo Pereira se tinha algumas novas do que hia na fortaleza? Ao que lhe respondeo, que não; mas que lhe parecia que Madre Maluco ficava lá toda a noite, porque havia pouco mandára lá, e que acháram ainda os cavallos á porta. Então lhe disse Diogo Pereira o que lhe dissera o Baneane, advertindo-o que estivesse sobre aviso, porque não sabia o que seria: do que o Mouro sicou tão fobresaltado, que logo sem aguardar mais, fe poz em hum cavallo, e se foi ao exercito, onde não havia novas de cousa alguma.

Diogo Pereira toda a noite esteve com as armas nas mãos, e seus companheiros; e tanto que amanheceo, ouvio disparar toda a artilheria da fortaleza, e era que o Cedemecan mandava bater o exercito, e depois sahio ao campo com toda sua gente posta em armas, e mandou chamar Diogo Pereira, que logo veio, e o achou em hum sormoso cavallo acubertado, e com hum sinal na cabeça de sua mór alegria, que era huma

## DEC. VII. LIV. IX. CAP. VIII. 361

touquinha de seda preta por sima de outra muito alva. E chamando Diogo Pereira junto de si, lhe disse, rindo: « Diogo Pereira, » quem vos quizer matar, que lhe fareis? Diogo Pereira lhe responde: « Fallo-hia eu » primeiro, se pudesse. Pois (disse o Cede-» mecan) assim o siz eu a meu cunhado, » que tanto trabalhava por me matar, e to-» mar o meu Estado. » E dalli se abalou contra o exercito, (onde já havia novas de tudo;) e os que nelle estavam, não ousando ao esperar, se foram acolhendo a unha de cavallo, e o Cedemecan se senhoreou delle, e de todo o ouro, e joias, e riquezas do Madre Maluco, que eram muitas, e se recolheo com tudo pera a fortaleza.

#### CAPITULO IX.

De como Chinguiscan, filho de Madre Maluco, foi contra o Cedemecan, e o cercou: e da Armada que D. Diogo de Noronha mandou de soccorro a Surrate: e do que lhe lá succedeo: e de como faleceo D. Diogo de Noronha: e de suas partes, e qualidades.

Ugida a gente de Madre Maluco, foife pera Baroche, e deram a nova a Chinguiscan seu silho, que era já homem muito valoroso, grande Capitão, e de muita posse.

se, porque lhe ficáram todos os Estados do pai, e os thesouros, de que logo lançou mão, em lhe dando as novas de sua morte. E vendo que tinha alli junta aquella gente, que eram finco mil de cavallo, e dez mil de pé, e com toda a que mais pode ajuntar, partio logo pera tomar satisfação da morte do pai, e entrou pela Cidade de Surrate, que o Cedemecan lhe não pode desender, porque se recolheo á fortaleza com toda a gente de armas, e mantimentos, que lhe parecêram necessarios, deixando a Cidade com os Officiaes de mecanica, e os mercadores, com que o Chinguiscan não bullio, porque parece que lhe deram alguma cousa. E passando adiante, assentou seu exercito sobre a fortaleza naquelle baluarte, que fica pera a parte da Alfandega, e logo se forti-ficou, e cercou de vallos, e fossos, e prantou sua artilheria, com que a começou a bater mui furiosamente.

O Cedemecan, que estava mui bem apercebido de tudo, se defendeo com muito valor; e porque o poder do inimigo era grande, receando-se de algum trabalho, se quiz valer dos Portuguezes, despedindo recado a D. Diogo de Noronha, pedindo-she muito no que o soccorresse com huma Armada, no porque se receava que o Chinguiscan she mandasse tomar a barra do rio com alguns

#### DEC. VII. LIV. IX. CAP. IX. 363

» navios, que em Baroche tinha mandado » armar com muita pressa.» D. Diogo de Noronha pera a sua arte soi aquillo alvitre, Noronha pera a fua arte foi aquillo alvitre, porque havia que da defavença daquelles dous inimigos fempre refultaria ao Estado da India proveito, e quietação, como já lhe tinha refultado do ardil de que usou pera homiziar os cunhados, de que procedeo aquella quebra. E logo com muita presta mandou negociar dez navios, e pagar foldados, elegendo pera esta jornada Luiz Alvares de Tavora, dando-lhe hum muito largo regimento do que havia de fazer. go regimento do que havia de fazer, cuja fubstancia era « que se deixasse estar no rio » á vista dos inimigos, e que tivesse com » ambos intelligencias secretas, pera lhes sa» zer entender que vinha em savor de cada » hum; e que por outra parte os induzisse » a odios, pera que os chegasse ao derra-» deiro estremo, e visse se lhe abria o tem-» po occasião pera lançar mão de Surrate.» E mandou com elle Coge Abraham, Judeo prudente, e astuto pera correr com estes negocios, por ser antre todos muito conhecido. Luiz Alvares de Tavora foi surgir naquelle rio á vista do exercito, e da fortaleza, e dalli despedio o Judeo de noite com recado ao Cedemecan, com as cartas de D. Diogo de Noronha, em que lhe dizia « que lá lhe » mandaya aquella Armada pera tudo o que a lhe

» lhe fosse neccssario; e que se mais lhe » cumprisse, que tudo lhe mandaria; » e o mesmo sez por outras cartas mandadas por pessoas de confiança, e de muito segredo ao Chinguiscan; de maneira que a ambos fez crer que era vinda em seu favor, e com ambos se tratou sempre em segredo. O cerco foi por diante, e o Chinguiscan hia apertando com a fortaleza, e com proposito de fe não levantar de sobre ella até a não tomar. Estando nesta obra, lhe vieram novas mui apressadas, que Alucan, hum dos Regedores de Cambaia, lhe entrára pela Cidade de Veredora, que era sua, e se apoderára della, e que vinha com tenção de lhe tomar todo o Estado; porque como vio o Madre Maluco morto, houve que lhe feria muito facil. Estas novas sentio Chinguiscan muito, e determinou de acudir ao seu, porque muitas vezes o vinha hum homem a perder por pertender o alheio. E por não ficar com aquellas despezas feitas, veio a concerto com o Cedemecan por meio de Capitães de ambas as partes, e elle lhe deo cem mil Mamudes de prata, finco cavallos Arabios, e hum Elefante; e alevantando o campo, se foi pera Baroche.

Luiz Alvares de Tavora, tanto que se elle foi, mandou pôr tendas em terra, (por lho mandar assim pedir o Cedemecan, que

fe

## DEC. VII. LIV. IX. CAP. IX. 365

fe quiz ir ver com elle;) e como Coge Abrahão hia todos os dias á fortaleza a negocios com o Cedemecan, e levava sempre alguns foldados pera sua companhia, foi hum dia antre estes Luiz Alvares de Tavora em trajos mudados, porque delejou de ver a fortaleza, que notou mui bem, e vio que era de dous muros, e de cavas dobradas, e que tinha pelos baluartes, que eram mui fortes, muita, e grossa artilheria; e o dia que tinham assentado verem-se ambos, o Cedemecan o esperou á porta da fortaleza da banda de fóra. E Luiz Alvares de Tavora foi por mar com todos os navios embandeirados, e defembarcou no caes ao fom de muitas bombardadas, e espingardadas, e alli se víram ambos, e praticáram em algumas cousas, no que elle achou o Cedemecan mui desembaraçado, e bom cortezão. Era então mancebo de vinte annos, tão alvo, e louro, e gentil-homem, que parecia Alemão; e não era muito, porque seu pai, e mai eram naturaes de Otranto. Depois de gastarem algum espaço em cumprimentos, se despedio Luiz Alvares de Tavora de todo pera se partir pera Damão; e ao outro dia lhe mandou o Cedemecan muitas peças ricas, e brincos curiosos pera o Viso-Rey, e pera D. Diogo de Noronha, a quem escreveo cartas de muitos cumprimentos, e Luiz

Luiz Alvares de Tavora não ficou com as mãos vazias.

Dada á véla, chegou a Damão, e achou D. Diogo de Noronha enfermo de humas febres, de que em poucos dias veio a falecer com grande mágoa, e dor de todos pelas muitas, e boas partes, e qualidades de sua pessoa, e pela grande perda que o Estado da India toda recebeo. Faleceo em idade de quarenta e quatro annos. Foi filho legitimo de D. Alvaro de Noronha, filho de D. Fernando de Noronha, e neto de D. Pedro de Noronha, Arcebispo que foi de Lisboa, filho do Conde Gijon. Sua mãi fe chamou Dona Mecia da Silveira, filha de Diogo da Silveira, e de Dona Maria de Tavora, irma de Pero Lourenço de Tavora, Senhor do Mogadouro. Em moço cahio huma queda, de que ficou quebrado pelas costas, pelo que foi sempre anojado; por este defeito o mandou seu pai aprender letras, com proposito de o fazer Clerigo; e sendo já homem, fuccedeo huma pressa em hum dos lugares de Africa, a que acudíram muitos Fidalgos do Reyno, e elle o fez tambem, porque desejou de se começar a mostrar no serviço de ElRey. Depois de estarem lá, cessou a occasião, e ElRey escreveo ao Capitão « que de sua parte désse os agrade-» cimentos aos Fidalgos que lá foram, e

## DEC. VII. LIV. IX. CAP. IX. 367

» que lhes dissesse que bem se podiam tor-» nar pera o Reyno, e que lhes não escre-» via pela pressa. » O Capitão satisfez ao que lhe ElRey mandou, e o disse a todos, e ainda lhes mostrou a carta de ElRey, com o que logo se embarcáram, excepto este D. Diogo de Noronha, que dizendo-lhe o Ca-pitão que bem se podia ir pera o Reyno, respondeo « que bem sabia ElRey que esta-» va elle naquella fortaleza, que quando el-» le fosse servido de o mandar ir, elle lho » escreveria. » O Capitão assim o escreveo a ElRey, que vendo a conta que D. Diogo de Noronha tinha comfigo, e com seu serviço, o estimou muito, e logo she escreveo huma carta muito honrada, em que she mandava que fosse pera Lisboa, porque tinha necessidade delle pera outras cousas. Daqui ficou havido por homem avisado, e de muita opinião, e ficou feguindo a Corte com determinação de mudar o proposito na vida. Depois passou á India, como temos dito, onde ElRey teve sempre tanta conta com elle, que nestas náos do anno de sessenta lhe mandou a Capitanía de Ormuz pera logo entrar. Nunca casou. Teve na fortaleza de Dio (sendo Capitão della) hum silho em huma mulher formosa, a que poz nome D. Alvaro, como seu pai, que mandou em huma verba do seu testamento que lho levassem

logo pera o Reyno, (como se fez,) e lá foi entregue a sua mai Dona Mecia da Silveira, que o mandou crear muito honradamente no infigne Mosteiro de Alcobaça da Ordem de S. Bernardo, onde se fez Religioso, e foi Letrado, e Prégador. Foi D. Diogo de Noronha homem virtuoso, prudente, acautelado, muito verdadeiro, e hum dos mais esforçados Capitáes que teve o Estado da India, e tão pouco cubiçofo, que lhe acháram por sua morte quinze mil pardaos, com haver sido Capitão de Dio, e daquella fortaleza de Damão. Estes mandou despender em esmolas, e em pagas dos serviços de seus criados. Mandou que seus ossos fossem levados a Goa, e que se depositassem na Igreja de nossa Senhora da Serra, onde estavam os de seus tios Affonso de Albuquerque, e D. Antonio de Noronha, (que matáram na tomada de Goa;) e ainda hoje estão estas tres sepulturas, a de Assonso de Albuquerque na Capella, e as outras duas nas paredes da banda de fóra, em sepulturas de pedra muito bem lavradas, e curiofas.

Por sua morte succedeo naquella Capitanía Diogo da Silva, que era Feitor, e Alcaide mór daquella fortaleza de Damão, Cavalleiro velho muito honrado, (e que teve huma filha casada com Manoel de Sousa Coutinho, que depois foi Governador da 4 . . 7

In-

# DEC. VII. LIV. IX. CAP. IX. 369

India, ) que D. Diogo de Noronha nomeou no testamento, por ser conforme ao regimento de ElRey, (em que manda que fuccedam os Alcaides móres por morte dos Capitaes,) o que se hoje guarda tão mal, que a primeira cousa que os Capitaes pedem aos Viso-Reys, he Provisão pera nomearem Capitão, falecendo. Disto teve tambem culpa a devassidão que depois houve nos despachos dos cargos da India; porque naquelle tempo davam-se a Cavalleiros muito honrados, e que muitos delles podiam ser Capitaes das mesmas fortalezas; e depois chegou isto a tanto menos, (assim por se darem os cargos mais por aderencias, que por merecimentos, como pelas traspassações que hoje correm,) que nos não espantamos do pouco que hoje os homens se estimam em seus officios; porque estão alguns tão mal afforados, que por huns se vem a estimar pouco os outros, que ainda os ha de merecimentos pera tudo.

#### CAPITULO X.

Do que aconteceo ao Viso-Rey D. Constantino em Cochim: e de como se vio com o Rey do Chembé, e sez com elle pazes: e do soccorro que mandou a Cranganor: e de como Luiz de Mello da Silva entrou a Ilha do Primbalão, onde estava todo o poder do Camorim, e o desbaratou, e entregou aquella Ilha a ElRey de Cochim: e da sua chegada a Goa.

Hegado o Viso-Rey D. Constantino a Cochim, (como atrás dissemos no Cap. V. deste IX Liv.) deo logo pressa á carga das náos, e á escritura do Reyno; e de tal maneira abbreviou tudo, que a quinze de Janeiro derão á véla tres náos, a Rainha, S. Vicente, e Drago. Este galeão por achar ruins tempos arribou a Moçambique, onde invernou, e as duas náos chegáram ao Reyno a falvamento; e quizemos assim abbreviar com ellas, porque temos muitas cousas pera que haver mister o tempo.

O Viso-Rey, tanto que despedio estas náos, tratou de se ir ver com o Rey da Pimenta, por lhe ter mandado pedir por seus Embaixadores que o fizesse, mandando-se desculpar por elles das cousas que tinha passado com D. Assonso de Noronha, e

Vaf-

## DEC. VII. LIV. IX. CAP. X. 371

Vasco da Cunha, (de que no fim da VI. Decada, e no principio desta VII. démos larga relação,) deitando-lhe a elles a culpa, que elle só tinha; porque se assentou em conselho que se lhe dissimulasse tudo, e lhe concedesse pazes pela necessidade que havia de sua amizade por causa da pimenta que corria por seus rios, que elle impedia, sobre o que o Estado tinha despendido muito em Armadas, (como pelo decurso de

nossas Decadas temos dito.)

Assentado isto, partio-se logo o Viso-Rey com toda a Armada, assim de galés, como de fustas, e levou comsigo o Capitão da Cidade com a mór parte dos moradores, que se embarcáram em manchuas, tones, e outras embarcações, com que foi pelo rio assima surgir defronte do Pagode de Vaiqueta, e mandou logo a terra Christovão de Azevedo, Alcaide mór de Cochim, a visitar ElRey, ealhe pedir, que abbreviasse o mais depressa que pudesse aquellas vistas, porque era tarde, e lhe era necessario partir-se pera Goa. ElRey recebeo bem a visitação, e mandou dizer ao Viso-Rey, que dahi a dous dias fe veria com elle. Mas como estes Gentios por nenhuma cousa da vida traspassão seus ritos, e costumes, nem fazem cousa alguma sem eleição de dias, e de horas, e de notar os sinaes máos, ou bons, (co-Aa ii

mo algumas vezes dissemos,) andou com dilações; porque o dia que prometteo de vir, deixou de o fazer, porque lhe passou a gralha atravessada, e ao outro disse que lhe cantára a ofga; e ao outro que lhe huivára o cão; e assim com outras semelhantes brutalidades, sem nenhum fundamento, foi dilatando sete, ou oito dias, de que o Vifo-Rey se vio tão enfadado, que esteve pera se tornar, até que o diabo deparou áquelle Rey hum dia de bom agouro, que senão fou mal lembrado, porque me achei nesta jornada, foi quarta feira de Cinza, que he pera todos os Christãos o de melhores, e mais necessarios sinaes que póde ser, porque nelle nos desengana à Santa Madre Igreja de nossas vaidades, e nos mostra que somos lodo, e terra. E neste dia, que elle achou bom, partio aquelle Rey de sua casa acompanhado de mais de quinze mil homens, e se foi pera o Pagode, que estava hum pouco affastado da agua, onde tinham ordenado verem-se. O Viso-Rey tanto que teve recado, preparou-se pera a desembarcação, (posto que foi contra vontade, e parecer de muitos, pela muita gente que ElRey trazia,) e mandou que se embandeirasse a Armada, e que as fustas estivessem com os cíporos em terra, e toda a gente da Armada se estendesse em fileiras ao longo da praia

praia com seus Capitáes de bandeiras. E estando tudo a ponto, partio o Viso-Rey da sua galé em huma manchua toldada de borcado, e elle acompanhado do Capitão de Cochim, e de todos os Fidalgos da Armada, vestido muito custosamente; e chegando a terra, desembarcou nella ao som de muitas bombardadas, e salvas de artilheria; e antes de chegar ao Pagode, o sahio ElRey a receber; e depois de passadas as cortezias, assim em pé assentaram brevemente as pazes, e as juráram a seu modo, de que se devia fazer assenta em algum livro, que hoje não

parece.

Acabadas as ceremonias, se despedio o Viso-Rey; e se soi pera a sua galé, e ao outro dia mandou apregoar as pazes por toda a Armada; e ElRey sez o mesmo na sua Cidade, e por todo o Reyno. E porque já era tarde pera os muitos negocios que tinha, se tornou pera Cochim, onde lhe deram cartas de João Pereira, Capitão de Cranganor, em que lhe dizia « que os Principes » de Calecut, que se haviam de vir crear » em casa de ElRey de Cranganor, eram » chegados, e que elle lhes tinha tomados » os passos por onde haviam de entrar, a » que acudia muita gente do Camorim, que » tinham tomada a Ilha de Primbalão, que » era de ElRey de Cochim, e sicava da

» outra banda, e que todos os dias peleja-» vam muito asperamente: pelo que lhe era » necessario acudir áquelle negocio, porque » ficava por alli caminho aberto pera se po-» der perder aquella fortaleza. » O Viso-Rey vendo a importancia do caso, despedio logo D. Francisco de Almeida (que depois soi Capitão de Tangere) com dez, ou doze navios, cheios de muita, e mui lustrosa soldadesca, pera irem soccorrer João Pereira, e tomar os passos aos Principes, e savorecer

ElRey de Cochim.

Estes navios foram pelos rios de Cranganor assima com muito trabalho, risco, e perigo, porque a gente do Camorim ficava da outra banda, que era estreito, e des-carregáram sobre elles nuvens de pelouros, e settas, com que encraváram muitos dos nosfos, e empenáram os navios, mastos, e vergas, que era huma cousa formosa de ver; mas por meio de todos estes impedimentos passáram adiante até onde João Pereira estava em defensão dos passos, e alli os ficáram tomando, e pelejando com os inimigos, que eram tantos, que cubriam a terra. O Viso-Rey tinha aviso todos os dias do que se lá passava; e sabendo o perigo, e trabalho em que os nossos estavam, e que cumpria ao Estado deitar os inimigos fóra da Ilha Primbalão, despedio Luiz de Mello da Silva com

# DEC. VII. LIV. IX. CAP. X. 375

com quinhentos homens mais, pera com a gente que lá estava desimpedir aquella Ilha; e pelos rios dentro foi com o mesmo perigo, e trabalho até o passo em que os nossos estavam; e vendo-se com ElRey de Cochim, (que tambem estava em outros passos á bateria com os inimigos,) assentáram ambos de commetter a Ilha, e deitar della a gente do Camorim, pera o que mandou preparar os Capitáes. E hum dia de madrugada commetteram os nossos a Ilha, onde desembarcaram com muito grande resistencia, acudindo alli todo o poder, que era de mais de doze mil homens, com quem os nossos traváram huma muito aspera batalha, em que todos se assinaláram bem, e fizeram cousas muito notaveis; e assim apertáram com os inimigos, que os foram arrancando do campo, e ganhando a terra, até que de todo amanheceo, que se víram huns aos outros mais descubertamente, em que o perigo, e damno começou a ser maior, ficando todos baralhados, e a crueza crescendo tanto, que passavam por sima de corpos mortos, que eram tantos, que quasi impediam a passagem aos nossos. Neste conflicto deram huma espingardada a Luiz de Mello da Silva por hum braço em sima de hum encontro pegado ao hombro, que lhe quebrou os ossos; e sentio-se tanto della, que fe

fe deixou ficar, dizendo aos seus que passasfem adiante; e assimo o fizeram com tanto valor, e animo, que foram passando ávante, perdendo algumas vezes terra; mas logo a tornavam a ganhar. E tanto fizeram, que a poder de mortes, e estragos deitáram os inimigos fóra da Ilha, e com tanta pressa, que muitos se lançáram ao rio, onde perecêram.

Despejada a Ilha, se deixáram os nosfos ficar nella até vir recado do Viso-Rey, capitaneando D. Francisco de Almeida em lugar de Luiz de Mello da Silva, que se foi pera Cochim a se curar; e o Viso-Rey o foi visitar a sua casa, mostrando grande sentimento de o ver assim, porque receou que se escapasse, ficaria aleijado. E sabendo do modo em que as coufas ficavam, logo despedio Martim Affonso de Miranda, pera ir acabar de concluir aquelle negocio, dandolhe por regimento, que entregasse aquella Ilha pacifica a ElRey de Cochim, e que se tornasse pera elle. Chegado Martim Affonso de Miranda á Ilha de Primbalão, mandou pelos navios, e manchuas dar tantos assaltos na gente do Camorim, que estava da outra parte do rio, que de todo os fez recolher, e deixar os passos, ficando tudo desalivado, e sem impedimento algum. E por não haver mais que fazer, entregou a Ilha

### DEC. VII. LIV. IX. CAP. X. 377

a ElRey de Cochim, (que sempre esteve á vista dos nossos em todos estes transes, ) e voltou pera o Viso-Rey, que vendo conclui-da aquella guerra tanto em bem, e credito do Estado, mandou pagar geralmente a todos os foldados, e despedio alguns Capitães com gente pera Ceilão, por ser já chegado D. Jorge de Menezes Baroche, que deixava aquella Capitanía entregue a Balthazar Guedes de Sousa, que foi continuando na guerra contra o Rajú, como adiante melhor di-remos. E assim proveo o Viso-Rey a forta-leza de Cranganor de Capitaes, e gente pe-ra sua segurança, que foram, D. Francisco de Mora, Nuno de Mendoça, Jeronymo Taveira, Jorge Homem, Manoel de Sá, Jeronymo Carvalho, D. Martinho Rolim, Ruy de Sá, Francisco de Mesquita, e outros; e deixou dinheiro pera a paga dos foldados, e provimentos pera as mezas, que lhes haviam de dar. Provídas estas cousas, e outras, se embarcou o Viso-Rey pera Goa, aonde chegou quasi na entrada de Março, e a Cidade lhe fez muito grande recebimento.

#### CAPITULO XI.

De alguns Capitães, que o Viso-Rey D. Constantino despachou pera fóra: e da grande Armada que mandou a Ormuz, de que soi por Capitão mór Bastião de Sá: e de outra, que soi de soccorro a Surrate em favor de Cedemecan, de que soi por Capitão mór D. Antonio de Noronha Catarraz: e do que succedeo a estas Armadas.

Hegado o Viso-Rey D. Constantino a Goa, intendeo logo nos provimentos das fortalezas, e no despacho dos Capitaes, que haviam de ir pera fora; e porque achou Embaixadores do Rey, que foi de Baçorá, e dos Senhores das Ilhas Gizares, (do que na VI. Decada no Cap. XV. do IX. Livro temos dado larga conta, ) os ouvio, e elles lhe deram suas cartas, em que lhe pediam os quizesse soccorrer com huma Armada, porque tinham os Turcos de cerco na fortaleza; e em tanto aperto, que lhes não faltava mais pera lha tomarem, que huma Armada, que lhes defendesse por mar os provimentos; e que elles se obrigavam a dar pera ElRey de Portugal a fortaleza, que estava sobre o mar, e ametade do rendimento daquella Alfandega, (como já outra vez pro-

# DEC. VII. LIV. IX. CAP. XI. 379

promettéram, quando D. Antão de Noronha fora áquelle negocio, como na mesma Decada assima fica dito, Cap. V. e Liv. IX.) E que pera segurança disto elles entregariam logo, em o Capitão mór chegando, refens

bastantes, e a seu contentamento.

Estas cousas poz logo o Viso-Rey em conselho; e debatido o caso, se assentou que se lhes mandasse a Armada que pediam, porque aquelle era o mais importante nego-cio, que então na India havia; assim pelo muito que importava ao Estado da India tirar dalli tão ruim vizinhança, como a fortaleza de Ormuz tinha, sendo Baharem de Turcos, como pelo grande proveito que se esperava daquella Alfandega, que por tempos podia vir toda ao Estado, como a de Dio ; e que além disso se segurava toda a India com aquella fortaleza na garganta do Eufrates, por onde não podia entrar, nem fahir cousa alguma de Turcos, e que sicava o caminho aberto pera por alli se passar adiante, quando Deos nosso Senhor offerecesse occasião pera isso.

Assentado isto, mandou o Viso-Rey ordenar huma Armada de nove vélas grossas antre galeões, e caravellas, quatro galeotas Latinas, e sete fustas, e elegeo pera esta jornada Bastião de Sá, que começou a correr com os provimentos della, e paga dos sol-

da-

dados, que haviam de ser mil e quatrocentos homens. Em quanto esta Armada se fazia prestes, despachou o Viso-Rey a D. João de Taíde pera ir acabar o tempo que lhe faltava da sua Capitanía de Ormuz, por estar já livre das culpas, por que o tiráram della; e D. Antão de Noronha, que lá estava, acabava o feu tempo no Abril feguinte, e deo á véla por fim de Março. No mesmo tempo despachou tambem o Viso-Rey a D. Francisco Deça pera ir entrar na Capitanía de Malaca, porque tambem aca-bava João de Mendoça que lá estava, e em sua companhia foi o galeão da carreira de Maluco com provimentos pera aquella fortaleza, e huma náo pera as Ilhas de Bandá por contrato, que de novo fez o Viso-Rey com o Capitão, que era provido destas viagens. E porque he necessario declarar a caula, por que estas viagens se extinguíram, e o pouco proveito que ElRey dellas tinha, ferá necessario determo-nos hum pouco em o dizermos; e passa desta maneira.

Costumavam os Reys a prover estas viagens, como faziam ás de Maluco, que andáram sempre em Fidalgos muito honrados, (que não nomeamos por não fazermos comprida a historia,) porque importavam muito; e pera esta viagem costumavam levar a maior não que ElRey tinha na sua ribeira,

(por

# DEC. VII. LIV. IX. CAP. XI. 381

(por ser a carga que de lá trazia de mór volume, que do cravo;) de maneira, que a náo pera esta viagem, officiaes, artilheria, munições, e cabedal montava huma grande somma de dinheiro, de despezas á fazenda de ElRey; e recolhia tão pouca cousa, que muitos annos ficava pondo (como lá dizem) as linhas de fua cafa, affim pelas defordenadas mercês, que os Vifo-Reys, e Governadores faziam dos terços, e choques, que vinham a ElRey, como pelos roubos que os Capitães das viagens, e dos de Malaca, e mais Officiaes faziam: no que fe houvera justiça, e verdade, pudera montar pera sua fazenda mais de setenta mil pardaos cada anno, sem ElRey metter mais cabedal, que as despezas dos galeбes; porque o ordinario que estas náos carregavam em Bandá eram mil e duzentos bares de nóz, e massa, de que cada bar tem sinco quintaes, huma arroba, e dez arrateis do pezo da terra; e os Capitaes, e Officiaes que o carregavam em suas liberdades, tiravam em Malaca tres quintaes, duas arrobas, dez arrateis do pezo daquella Cidade, e ficavam a ElRey forras pera elle sete arrobas, e quasi era o terço, de que os Viso-Reys faziam mercês a seus parentes, e criados. E ainda passava esta des-ordem mais adiante, que davam licenças a outras pessoas pera mandarem a Bandá trazer

tantos bares de nóz, e massa no galeão de ElRey, e que não pagassem mais que a trinta por cento, como os Officiaes, e ainda depois lhes faziam baixa; e aos outros pasfavam Provisões pera mandarem trazer certos bares comprados com a fazenda de El-Rey, porque sempre mandava cabedal, de que as pessoas tomavam o risco, e depois lhes passavam Alvarás de quita, e mercê, por onde sempre ElRey ficava sem cousa alguma. Do que informado o Viso-Rey D. Constantino, vendo quanta mais obrigação tinha que muitos outros, de accrescentar a fazenda de ElRey, e não diminuir nella, ordenou já o anno passado de não mandar não de ElRey, e de arrendar a viagem (como fez ao Capitão provído della) por trezentos bares de nóz, e até fincoenta de maffa, forros pera ElRey, sem lhe dar ordenado, nem mercê alguma, e nem isto se pode colher. Pelo que este anno se concertou com o Capitão da viagem, e lhe deo dez mil pardaos feccos pera elle, fem outro algum interesse, concertando-se á mesma razão com os Officiaes, pera ver se podia colher algum fruto daquellas viagens; e mandou huma não muito formosa com cabedal, pera vir toda a carga pera ElRey, que tornou de lá, sendo Viso-Rey D. Antão de Noronha, como na VIII. Decada diremos, fe

# DEC. VII. LIV. IX. CAP. XI. 383

se nos lembrar: e segundo as informações que temos, tambem não montou cousa alguma. E por isto, e porque a terra estava alterada com as desordens dos Capitães, que a ellas hiam, cessáram estas viagens, e ficou aquelle commercio livre aos Jáos, que todos os annos vão áquellas Ilhas, e carregão muitos juncos feus, e os levam a Malaca, e ao Achem. E porque no preço desta droga fallámos já no Cap. XII. do VIII. Livro da nossa IV. Decada, pelo primeiro contrato que os nossos fizeram naquellas Ilhas, o deixamos de pôr aqui agora. A todos estes provimentos, e despachos deo o Viso-Rey a

mór pressa que pode.

E porque chegou tarde de Cochim, e as cousas que se lhe offereceram foram muitas, não pode despachar a Armada de Ormuz, em que Bastião de Sá hia por Capitão mór, senão a doze de Abril, em que deo á véla com os nove galeões que disse-mos, de que eram Capitães, a fóra o General, que hia no galeão S. Lourenço, Ayres de Sousa, filho de Christovão de Sousa de Santarem, que este anno tinha vindo do Reyno na não Castello; Francisco de Mello irmão do Monteiro mór, D. Francisco de Almeida, que depois soi Capitão de Tangere, D. Filippe de Menezes, D. João de Castello-branco, João Lopes Leitão, Luiz Frei-

Freire de Andrade, que foi Capitão de Chaul naquelle foberbo, e espantoso cerco; e D. Diogo de Sousa, que depois foi Commendador da Ordem de S. João, e Baylso de Acre. Das quatro galeotas Latinas eram Capitães, D. Jorge de Menezes, que depois foi Alferes mór do Reyno; Ayres de Saldanha, que depois foi Viso-Rey da India; Jeronymo Cortea, filho de Antonio Correa Barem; e Henrique Moniz Barreto, filho de Ayres Moniz, irmão mais velho de Antonio Moniz Barreto, que foi Governador da India. Os Capitães dos sete navios de remo eram Antonio de Noronha, Alexandre de Sousa, Pero Homem da Costa, Ruy Freire, Pero Lopes Rabello, Estevão Pires, e Cosmo Faia.

Dada esta Armada á véla, sendo mais de cento e sincoenta leguas assassada da costa da India, na altura das Ilhas de Maldiva, lhe deo hum tempo contrario tão tormentoso, que sez virar a todos em poppa, e com muito risco, e trabalho foram correndo á vontade dos ventos, e quasi destroçados ferráram a costa de Carapatão até Baçaim espalhados, e cada hum se recolheo no porto que pode alcançar; e o Capitão mór com os mais dos navios de alto bordo foi tomar Chaul, onde por ser tarde, e não haver já monção pera Ormuz, determinou de in-

# DEC. VII. LIV. IX. CAP. XI. 385

vernar alli, e mandou desapparelhar os navios, e escreveo ao Viso-Rey o que lhe succedêra; perdendo-se, por partir tarde esta Armada, huma occasião tamanha, e sicando com as despezas seitas, que foram muito grandes, o que acontece cada dia na India, por se não fazerem as despezas necestarias a tempo: e onde isto saz mais nojo he no Reyno, onde por não entrarem hum mez antes no despacho das náos, e das coufas da India, se perdem tantas, tanta gente, e sazendas pela tardança de dez dias.

Pouco depois desta Armada partida de Goa, chegáram cartas ao Viso-Rey de Cedemecan, Senhor de Surrate, em que lhe fazia a saber que sicava cercado de seu sobrinho Chinguiscan, que o tinha em muito aperto; e que pois estava tão arriscado a perder aquella fortaleza, que antes a queria entregar a ElRey de Portugal, e aos Portuguezes, em que sempre achou amor, e amizade, que lhe pedia mandasse hum Capitão a tomar posse della, porque logo sha entregaria, e que não queria mais que porem-no em salvo com sua familia, e thesouros na parte que elle escolhesse.

Vendo o Viso-Rey a importancia do negocio, e que Diogo da Silva Capitão de Damão lhe escrevia a certeza do caso, affirmando-lhe que se não acudisse, que se per-Couto, Tom. IV. P. 11. Bb de-

deria aquella fortaleza, que era a mais importante cousa que se podia offerecer. (Porque além de se esperar muito grande rendimento de sua Alfandega, pela commodidade do porto fegurava as terras de Damão, e Baçaim, e acabava de deitar huma braga áquella enscada, e atodo o Reyno de Cambaya, com huma ponta em Dio, e outra naquella fortaleza.) Pondo o Viso-Rey este negocio em conselho, se assentou nelle, que com muita brevidade acudisse a cousa tão necessaria, e importante; o que elle logo fez, sem embargo do Estado estar muito despezo pelos excessivos gastos que tinha feitos naquelle anno, assim na sua ida a Jasanapatão nas guerras de Ceilão, Cranganor, e provimentos das fortalezas, como na grande Armada de Bastião de Sá, de que ainda não tinha novas. E logo com muita brevidade mandou armar quatorze navios de remo, que em dous, ou tres dias poz no mar, com muitos provimentos, e foldados; e elegeo pera aquella jornada a D. Antonio de Noronha o Catarraz, que se fez á véla aos vinte dias do mez de Abril.

Os Capitaes que o acompanháram em os navios, foram D. Lopo da Cunha, irmão de D. Pedro da Cunha, Capitao mór das galés do Reyno, D. Pedro de Castro, Alvaro Pires de Tavora, Ruy Pires de Ta-

# DEC. VII. LIV. IX. CAP. XI. 387

vora seu irmão, D. Miguel da Gama, silho do Conde da Vidigueira D. Francisco da Gama, e neto do primeiro Conde Almirante, que descubrio a India, e aquelle anno tinha vindo do Reyno; Fernão de Miranda de Azevedo, silho de Antonio de Miranda de Azevedo, Capitão mór que soi do mar da India nas differenças de Lopo Vaz de Sampaio, e Pero Mascarenhas, Christovão de Sousa, silho bastardo de Antonio de Sousa, o Langará de alcunha, porque era manco, Fernão de Castro, João Gomes da Silva, Diogo de Sousa, André de Magalhães, André Taveira de alcunha o Ca-

valleiro triste, e outros.

Nesta companhia despachou tambem o Viso-Rey a Luiz de Mello da Silva para ir entrar na Capitanía de Damão, e a Simão Vaz Tello pera Feitor, e Alcaide mór della ; e soltou D. Pedro de Almeida, que até então esteve prezo, e o despachou pera ir acabar a sua Capitanía de Baçaim. D. Antonio de Noronha se deo tanta pressa, que em breves dias foi surgir sobre Damão, onde estavam a mór parte das galeotas da companhia de Bastião de Sá, que eram Ayres de Saldanha, D. Jorge de Menezes o Baroche, (com quem eu fui embarcado,) Henrique Moniz, e Pero Lopes Rebello, que sabendo da jornada, a que D. Antonio hia, Bb ii

determináram de o acompanhar, e se fizeram prestes pera isso: e assim mesmo outros Fidalgos, que estavam naquella sortaleza, que foram, Ruy Gonçalves da Camara, e Tristão Vaz da Veiga, que todos foram tomar D. Antonio de Noronha na barra de Surrate, que elle recebeo bem, e estimou muito, porque lhe acabáram de fazer huma Armada de grande representação, e de mais gente, porque de Goa não trazia mais que duzentos homens, por serem os soldados embarcados em outras Armadas.

E primeiro que entremos nas cousas, que succedêram a D. Antonio de Noronha, nos pareceo bem dar conta das cousas do Cedemecan, e Chinguiscan para melhor entendimento da historia. Atrás no Cap. VII. deste IX. Livro temos dito, como estando o Chinguiscan sobre Surrate, por vingar a morte do pai, se alevantou de sobre aquella fortaleza, por acudir a seu Estado, que lhe entrava por elle Alucan, e lhe tinha tomado a Cidade de Veredora: agora continuaremos com o que mais succedeo.

Chegado o Chinguiscan a Baroche, ajuntou toda a mais gente que pode, e soi buscar o Alucan, que estava em Veredora com grande poder; e assentando seu exercito, começáram ambos a ter escaramuças custosas, que duráram quasi todo este verão, e por

fim

### DEC. VII. LIV. IX. CAP. XI. 389

fim ficou o Chinguiscan com a vitoria, e tornou a tomar a sua Cidade. Agora vendo-se outra vez desimpedido, com a mão folgada, com a gente contente, e victoriosa, determinou de tornar contra o tio, e não se alevantar de sobre Surrate sem se satisfazer da morte do pai; e posto que tinha pera islo exercito bastante, quiz ir com mais posse, e mandou a Cambayete convidar pera aquella jornada a Berancan, e o Cem Mirza, ambos irmãos, filhos de hum irmão mais moço do Hecbar Rey dos Magores, que andavam fugidos daquelle Rey, porque os pertendia matar, de quem já nas outras Decadas démos mais larga relação, quando tratámos do alevantamento de todos os Governadores das Provincias de Cambaya pela morte de ElRey Soltão Mahamude, que o Ithimitican dizem que matou; e ficáram estes dous irmãos com tres, ou quatro mil Magores que traziam, vencendo o foldo de ElRey de Cambaya. Estes mandou o Chinguiscan (como hiamos dizendo) convidar pera se acharem com elle naquella empreza, e lhes offereceo muito liberaes pagas, que elles acceitáram, e se vieram pera elle com toda a gente de sua companhia. E na entrada deste mez de Abril do anno de sessenta foram assentar seu campo sobre a fortaleza de Surrate, e plantáram muita, e formosa

artilheria, que de novo trouxe, contra o baluarte, que fica pera a parte da Alfandega, onde fizeram fortes bastiaes, e armáram grandes cestões de terra, e foram continuando a bateria com tanto terror, e espanto, que encheo de medo todos os de dentro, derribando-lhes todos os altos do baluarte até o arrazarem por fima: e por outra parte foram fazendo huma formosa mina por ordem de alguns Turcos, grandes Officiaes, que pera ilto trouxe, que he tão profunda, que passava por baixo da cava, que era bem alta. O Cedemecan vendo-se tão apertado com hum poder tão grosso sobre aquella fortaleza, e que não tinha donde se valer, entendendo que não podia deixar de perder a fortaleza, e a vida com ella, a quiz antes entregar aos Portuguezes, que tomar-lha o inimigo, e a mandou offerecer (como temos dito) ao Viso-Rey D. Constantino em nome de ElRey, que deixou de vir a nosso poder por não ser vivo D. Diogo de Noronha, que de sua natureza, e zelo se entendia que acudíra áquelle negocio em pefsoa, e com tempo; porque a elle com mais gosto, que a nenhuni outro Capitão, a entregára o Cedemecan sem os receios com que andou.

#### CAPITULO XII.

Do que aconteceo a D. Antonio de Noronha ein Surrate: e dos recados que passáram antre elle, e o Cedemecan: e de como ganhou huma estancia ao Chinguiscan, e lhe tomou a artilheria: e da batalha que lhe deo em campo, em que o desbaratou, e lhe fez alevantar o cerco, que tinha posto áquella fortaleza.

Eixámos neste Capitulo atrás D. Anto-nio de Noronha chegado ao rio de Sur-rate, que logo no primeiro poço surgio com toda a Armada, e mandou armar tendas em terra até o outro dia, que chegáram os navios de Damão, e alli fez alardo de toda a gente da Armada, e achou pouco mais de quatrocentos homens: e a primeira cousa que fez foi despedir logo Coge Abraham em hum catur ligeiro com recado ao Cedemecan, como era chegado, e a faber o modo que queria ter naquelle negocio da entrega da fortaleza, e lhe mandou as cartas do Viso-Rey, em que lhe dizia, como man-dava D. Antonio de Noronha com aquella Armada pera o favorecer, e ajudar, e pera o pôr com toda sua casa, e familia na parte onde quizesse, muito a seu salvo, e que a elle podia entregar a fortaleza, como lhe

tinha promettido, porque levava seus poderes, fazendo-lhe muitos offerecimentos, e promessas, cumprindo o que lhe tinha mandado offerecer; e ao Judeo advertio, que notasse mui bem tudo o que hia na fortaleza, e o que entendia do Cedemecan, pera que lhe soubesse dar razão de tudo o que visse. O Judeo foi a Surrate, e o Cedemecan o recebeo bem, e praticou com elle em segredo, e sós sobre a entrega da fortaleza, porque se não tinha siado em aquelle negocio de pessoa viva, por se não alterarem os seus, por recear que o prendessem, e o entregassem ao Chinguiscan. E disse ao Coge Abraham, que se fosse o Capitão mór com toda a Armada surgir desronte da fortale-23, como que hia em seu favor, pera o Chinguiscan alevantar o cerco, e o desapresfar; e que fazendo-o, então huma noite o mais secreto que pudesse lhe entregaria a fortaleza, e se embarcaria em alguns navios pera se passar a Jaquete.

Com este recado soi o Capitão mór D. Antonio de Noronha pelo rio assima até o poço do Pagodinho, (que está mais de huma legua da barra, da banda do Abexim,) e alli surgio, por ser avisado que o Chinguiscan era alli chegado do dia dantes; e que tinha sobre o canal plantadas estancias antre humas hervas leiteiras, em que havia

mui-

# DEC. VII. LIV. IX. CAP. XII. 393

muita artilheria, com tenção de lhe defender a passagem, como de feito assim era; porque tanto que o Chinguiscan vio a nosfa Armada no rio, receando-se que o Cedemecan quizesse entregar aquella fortaleza aos Portuguezes, deixou as estancias assim como estavam, batendo a fortaleza com quinze, ou dezeseis mil homens de guarda; e elle com tres, ou quatro mil de cavallo, e os dous primos do Rey dos Magores, se foi pôr na aldea dos Abexins, e mandou pôr nas hervas leiteiras junto ao Pagodinho nove peças de artilheria de metal, que eram cães, e camelos, pera com elles defender a passagem á nossa Armada.

Tanto que o Capitão mór surgio hum pouco antes da estancia, sabendo da determinação do Chinguiscan, se foi pera a galeota de Ayres de Saldanha, (por ser muito grande, e de dous baileos,) e alli chamou a conselho todos os Capitães; e dando-lhes conta do negocio, se assenta, que se não bullisse com o Chinguiscan, (que era até então nosso amigo, e que ainda se não tinha declarado, e que passasse toda Armada pera a fortaleza,) e que atirando-lhe das estancias, então desembarcassem, e as tomassem; mas que sosse elle o primeiro que que-

brasse a paz.

Com esta resolução se metteo o Capitão mór

### 394 ASIA DE Diogo DE Courd

mór em huma galueta, e foi correndo a Armada a dar-lhe aviso do que haviam de fazer. E prepaisando pela galeota de D. Jorge de Menezes, chamando por elle, lhe disse aquellas palavras do Romance velho: Vamonos dixo, mi tio, a Pariz essa Ciudad, dando-lhe a entender que estava assentado passar ávante pera a fortaleza. E D. Jorge de Menezes lhe respondeo muito apressado com o mesmo Romance: Non en trajes de Romeros, porque no os conozca Galuan. E mettendo-se com elle na galueta, o foi acompanhando até a fua galeota, ficando assentado, que ao outro dia pela manhã, no começo da enchente da maré, tanto que elle fizesse sinal com huma bombardada, se levassem, e fossem caminhando pelo rio alsima com as armas nas mãos; e que se da tranqueira lhe atirassem bombardadas, puzessem as proas em terra, e lhes ganhassem aquella estancia: e assim toda aquella noite gastáram os nossos em fazer munições, e em alimpar as armas; e tanto que amanheceo, que a maré começou a subir, ouviram o sinal do Capitão mór, e se leváram todos os navios, tomando o remo em punho pera passarem pera a fortaleza.

Estavam surtos defronte da estancia da artilheria diante de toda a Armada os navios de D. Jorge de Menezes, Ayres de Salda-

# DEC. VII. LIV. IX. CAP. XII. 395

nha, D. Miguel da Gama, Pero Lopes Rebello, e Henrique Moniz Barreto, (que eram os melhores navios, e da melhor, e mais limpa foldadesca de todos os da Armada,) que levando a ancora ao final, em começando a remar, disparáram das estancias algumas bombardadas, e da primeira carga deram huma na galeota de D. Jorge de Menezes, onde eu estava embarcado, que tomou o navio pela proa por baixo do jugo, e levou as pernas a finco, ou feis marinheiros; e outra passou por alto, e tomou pelas tisouras da galeota, e foi varando fóra, sem fazer mais damno. E na galeota de Ayres de Saldanha deram outra, que lhe matou dous, ou tres homens, e outros tantos no navio de D. Miguel da Gama, e os mais não ficáram fem quinhão. Apôs esta carga veio outra, que tambem fez assás de damno; com o que embaraçou os marinheiros de feição, que alguns deixáram o remo, ficando os navios atravellados ás bombardadas.

Vendo os Capitáes dos navios o damno que tinham recebido, mandáram aos Catureiros que puzessem as proas em terra, porque menor damno se esperava, que estarem alli á barreira, e assim endireitáram pera ella; e pondo as proas abaixo das barranceiras, saltáram os soldados logo em terra,

e com grande animo, e valor commettêram as estancias, que ás cutiladas ganháram muito depressa, e logo sobre a artilheria se arvoráram algumas bandeiras. E como os do navio de D. Jorge Baroche foram dos primeiros, que isto fizeram, (e eu hia com elles, que era então de dezoito annos, e desejoso de ganhar honra,) chegando á estancia dos Mouros, achei huma carreta de campo com huma formosissima peça de artilheria, e dous bois muito grandes que a tinham; e lembrando-me de huma machadinha de Rumes que levava na cinta, (que os foldados então costumavam,) com ella jarretei os bois pelas pernas; e depois de cahirem, e com alguns companheiros dos que se alli acháram, virámos a peça de artilheria pera o campo, onde os Mouros estavam em hum mui formoso esquadrão, e varejámo-los com ella mui arrezoadamente; e os bois, que eram maiores que os de Alemtéjo, mettemos na nossa fusta, que nos foi boa matalotagem.

O Capitão mór, que vinha a remo, ouvindo as bombardadas, e vendo os nossos navios com as proas em terra, não quiz passar adiante, e desembarcou na parte em que hia, (que ficava a tiro de berço, onde estavamos;) e formando seu esquadrão mui bem ordenado, com a bandeira de

Chri-

# DEC. VII. LIV. IX. CAP. XII. 397

Christo no meio, foi marchando pela borda da barranceira por hum formoso, e espaçofo campo, e os navios todos ao longo da praia por costas. O Chinguiscan, que hia já acudindo ás estancias, (porque aquella briga que nella tivemos foi mui abbreviada,) e vendo o Capitão mór em terra, foi-se estendendo em huma meia lua, cujas pontas hiam fechar nas barranceiras sobre o rio de huma, e outra parte, ficando os nossos no meio. E os desta ponta, que ficava abaixo dos nossos, se adiantáram alguns aventureiros dos inimigos, e foram travar escaramuça com os nossos, de que tambem se adiantáram alguns, e antre estes foi o primeiro Ruy Gonçalves da Camara, filho do Capitão da Ilha da Madeira; e foi tão venturofo, que vio hum daquelles Magores romper nelle o encontro, que elle esperou a pé quedo com huma alabarda nas mãos; e ao pasfar o Magor, o levou Ruy Gonçalves da Camara na ponta da alabarda, e deo logo com elle morto em terra; e depois se souhe que era hum dos principaes Capitaes do exercito, chamado Ceifel Maluco: os companheiros tambem se acolhêram escalavrados da nossa arcabuzaria, de que alguns foram mortos em fima dos cavallos, (porque costumam andar percintados nelles pera não ficarem antre os inimigos; ) e assim dependu-

durados dos cavallos os viamos ir pelo campo desenfreados, e desatinados. Os nossos
navios, que hiam de longo da praia, com
a maré (que assim como hia subindo, e crescendo) hiam elles descubrindo mais o campo, de feição que tiveram tempo pera despararem os falcões antre os inimigos, onde
com elles fizeram muito damno, e os nossos
foram caminhando mais desalivados, até chegarem á tranqueira onde nós estavamos: e
a primeira cousa que o Capitão mór sez,
foi mandar embarcar a artilheria pelos marinheiros dos navios, estando o nosso exercito sempre no campo sóra das leiteiras á
vista dos inimigos, por lhes mostrar quão
pouca razão tinham pera os recear.

O Chinguiscan vendo aquella constança

O Chinguiscan vendo aquella confiança dos nossos, sicou algum tanto quebrado da sua; e todavia despedio os dous irmãos Magores com mil e quinhentos cavallos da sua cevadeira, por lho elles pedirem, porque desejavam de provar a mão com os Portuguezes, que com grande determinação commettêram. O Capitão mór os esperou em hum esquadrão sechado, e bem ordenado, com os Capitães postos á roda, sicando elle de fóra capitaneando; e como era homem mui grande, e membrudo, e andava vestido em huma roupeta, e calções de cetim aleonado, tudo espeguilhado douro, e por sima trazia

hu-

# DEC. VII. LIV. IX. CAP. XII. 399

huma formosa saia de malha, e hum montante nas mãos, andava tão formoso, que não havia mais que ver; e assim rodeando o seu esquadrão, andou sempre de fóra delle, porque os seus se não desmandassem. E chegando os Magores a tiro de arcabuz, disparáram os nossos nelles huma, e duas cargas tão bem empregadas, que delias fi-cáram mais de oitenta estirados no campo, a fóra os que os cavallos leváram: e todavia como vinham com aquelle impeto na primeira commettida, ficáram baralhados com os nossos, e atropeláram alguns, que se sahíram do esquadrão, por muito que o Capitão mór trabalhou pelos ter. E destes atropelados foi hum foldado chamado Antonio Nicolas, que esperou hum daquelles Magores com huma espada, e rodella, e cahindo no chão virou o Mouro sobre elle pera o matar; mas assim de costas, e quasi por debaixo do cavallo lhe deo tantos golpes, que lhe cortou huma perna, e deo com elle no chão; e levantando-se com muita pressa, matou o Mouro, estando já soccorrido dos nossos; e logo lhe tirou hum terçado de prata com sua guarnição de tala-bartes, que lançou ao pescoço, e assim an-dou pelejando com muito valor, porque andava já a cousa muito travada á espada, e os nossos mui accezos na peleja, em que

todos fizeram taes cousas, que os inimigos de escandalizados se foram recolhendo pera onde estava o Chinguiscan, bem desconfiados aquelles dous Principes Magores, e enfadados daquelle mal esperado successo; porque elles foram occasião do Chinguiscan que-brar as pazes que tinha com o Estado, por dizerem muitas vezes que desejavam de se ver em campo com os Portuguezes, pela fama que tinham antre todas as nações da India: e assim víram logo experiencia em os seus, porque os mais dos que morrêram foram Magores, que por mais soberbos, e atrevidos se adiantáram

Recolhidos elles pera o Chinguiscan, se puzeram todos no campo em hum muito formoso esquadrão á vista dos nossos, onde parece estiveram tomando conselho sobre o que fariam; e entre tanto lhe mandáram lá os nosfos alguns pelouros de duas peças, que ficáram carregadas, que foram as der-radeiras que se embarcáram, cujos pelouros levantáram antre elles grandes nuvens de poeira, e desfizeram o confelho. Todavia parece que de affrontados, e magoados assentáram de commetter os nossos, e tornáram a rebentar pelo campo com grande furia, lançando diante muitas bombas de fogo, que no meio dos nossos se desfizeram, sem perigar mais que hum só. E como os nosfos

# DEC. VII. LIV. IX. CAP. XII. 401

fos estavam com a mão folgada do successo passado, deo-lhes pouco delles, e assim esperáram os inimigos com grande determinação, e antre todos fe travou huma aspera batalha, que durou pouco, porque a nossa artilheria pelas ilhargas, e a arcabuzaria por diante assim os escandalizou, que se tornáram a recolher pera o cabo do campo, on-de Chinguiscan ficou, que desconsiado daquelles successos, determinou de ir pelejar com os nossos a pé quedo, pera o que se desceo, e sez pôr todos a pé, e sormou outro esquadrão com proposito de ir morrer. antre os nossos, ou satisfazer aquella quebra. Estando com esta furia, se chegou a elle hum homem de sua obrigação, e lhe pedio, que não quizesse arrifear sua pessoa com os Portuguezes, que pelejavam como deses perados, e que ninguem havia de levar delles a melhor; e ainda se liou com elle, pedindo-lhe que não passasse dalli. Estando nisto, lhe chegou hum recado de sua mai, (que ficava nas estancias,) em que lhe mandava pedir pelo amor que lhe tinha, e pela lei do seu profeta Mafamede, que se recolhesse, e não quizesse pelejar com aquelles Cafres, (que assim nos chamam elles por desprezo, que tanto quer dizer como Cafres,) porque lhe dizia o coração que ás suas mãos havia de morrer, como seu avô Coge Cosar. Com Couto. Tom. IV. P. II. Cc es-

este recado da mái tornou elle a cavalgar; e ajuntando os seus, se soi recolhendo pera as estancias, e não se deteve nellas mais, que em quanto mandou recolher toda a artisheria, com que se soi pera sóra da Cidade, porque se receou que se ajuntassem os nossos com Cedemecan, e lha tomassem.

Os nosfos se fizeram senhores do campo; e depois de se embarcar toda a artilheria, se recolhêram aos navios; e todo aquelle dia, e noite passaram no mesmo pouso junto de huma formosissima não chamada a Rupaia, que quer dizer, náo de prata, porque cada anno vinha de Meca com huma grande fomma della, e doutras riquezas, por fer embarcação, em que se embarcavam os mais ricos mercadores de todo o Reyno de Cambaya; e todos os da Armada a julgámos por maior que todas as que andavam na carreira da India; e nella entrámos quasi todos os foldados da Armada, e nos provemos de chumbo em duas ancoras de ferro que tinha, com huma guarnição delle no remate das unhas, parece que pera pezo, e ainda todos o não pudemos esgotar.

#### CAPITULO XIII.

Dos recados que se passáram antre D. Antonio de Noronha, e o Cedemecan: e de como o Capitão mór a sua petição commetteo a Cidade, pera lançar della o Chinguiscan: e de como D. Antonio de Noronha se vio com o Cedemecan sobre a entrega da fortaleza, e as causas que houve pera a não entregar: e de como a Armada sabio do rio, e D. Antonio de Noronha se foi pera Goa, e o Viso-Rey D. Constantino o mandou prender.

O outro dia pela manha fe levou o Capitao mór com toda a Armada embandeirada, e foi surgir defronte da fortaleza, e mandou saber do Cedemecan o que determinava, e o que queria que fizesse; e elle lhe mandou pedir, que desembarcasse em terra, e mandasse desfazer as estancias dos inimigos, pera se segurar mais, e que depois lhe entregaria a fortaleza. D. Antonio o fez assim, e se poz debaixo da fortaleza em terra com toda a gente em armas, e derredor dos muros fez hum muito bem ordenado esquadrão, dando huma formosa, e soberba salva de arcabuzaria, e a Armada de artilheria: o que fez representar a todos outro maior, e mais poderoso exercito de Cc ii

gente, do que era, porque aquella pouca encheo os olhos de todos aquelles Mouros, que ainda que se mostrem amigos, sempre os poem nos Christãos com odio, e aborrecimento. Com esta ordem foi o Capitão mór até ás estancias do Chinguiscan, e mandou pelos marinheiros da Armada desfazer os cestões, e derribar os vallos, e trincheiras, e arrombar, e entulhar as minas; e em quanto se isto fazia, andava o Cedemecan no baluarte da bateria com muitos Officiaes concertando, e repairando todas as ruinas de feição, que tornou naquelle dia, e no outro feguinte ao pôr no estado em que dantes estava. E tanto que as estancias foram derribadas, mandou o Cedemecan dizer ao Capitão mór, que o Chinguiscan estava ainda dentro na Cidade, (que era hum tiro de bésta affastado da fortaleza,) que lhe pedia o fosse lançar della, pera elle mais livremente se poder embarcar, e entregar-lhe a fortaleza; e pera isso lhe mandou alguma gente de pé, que seriam até quatrocentos, e algumas trombetas, e atabales em camelos, e muitos foldados dos feus armados de mui grossas malhas, forradas de fortes laminas daço pelos peitos, e os mais com armas do corpo.

Estas dilações do Cedemecan (segundo alguns entendêram) foram pera gastar o

tem-

#### DEC. VII. LIV. IX. CAP. XIII. 405

tempo, que era em fim de Abril, em que os recados fenão fó, é em fegredo com Coge Abrahão, com tanto resguardo, e cautelas, que nunca lho entendêram. D. Antonio de Noronha tambem cuidou que aquillo eram entretimentos, e que mandar-lhe pedir que lançasse o Chinguiscan fóra da Cidade, era invenção ; mas porque não cuidasse o Cedemecan que por medo do Chinguiscan deixava de fazer o que lhe pedia, quasi desconsiado lhe mandou dizer, que logo faria o que lhe mandava, e que pera aquelle negocio não havia mister gente sua; e tornoulha a mandar. E na mesma ordem em que estava foi marchando pera a Cidade, levan-do sempre a Armada de longo da ribeira á sua vista, o que se lhe estranhou muito, porque se soi metter em huma Cidade muito grande, e de muitas ruas, e becos, onde lhe pudera acontecer hum grande desastre, e desaventura. E entrando por ella, soi pela rua grande, que corre desronte da Alsandega, em que vinham dar outras muitas ruas,

por

por onde lhe deo mostra huma copia de gente de cavallo, com que os nossos traváram huma escaramuça de espingardaria; e andando assim travados, deram rebate ao Capitão mór D. Antonio de Noronha, que o Chinguiscan vinha com todo o poder, por saber que andavam os nossos dentro na Cidade. È receando-se D. Antonio de Noronha que lhe tomassem as ruas á volta, o que seria causa de sua perdição, por não mostrar que voltava com algum receio, ou virava as costas com temor, não quiz voltar pela mesma rua, mas fello pela primeira que achou fobre a mão esquerda pera a banda do mar. E na mesma ordem foi marchando devagar até sahir ás costas da Alfandegá, onde a Armada estava sobre o remo, e foi voltando até ás estancias dos inimigos, onde se embarcou muito a seu salvo, deixando a nossa arcabuzaria alguns Mouros estirados por dentro das ruas, e foi surgir defronte da fortaleza, onde se deixou ficar aquelle dia, em que corrêram recados delle pera o Cedemecan sobre a entrega della; e por sim vieram a concluir, que sosse o Capitão mór D. Antonio de Noronha ao outro dia verse na ponte da fortaleza com o Cedemecan com sós quatro, ou sinco homens, e que elle lhe viria alli fallar, e concluiriam naquelle negocio. Ao

### DEC. VII. LIV. IX. CAP. XIII. 407

Ao outro dia se embarcou o Capitão mór em huma manchua, vestido em huma roupa de cetim roxo, e calções do mesmo, todos guarnecidos de ouro, e por baixo huma muito fina saia de malha: levava na cabeça gorra com huma medalha, e plumas muito formosas, e tres pagens, hum com hum montante nú, outro com hum escudo daço, e o outro com hum murrião, e elle com hum bastão na mão; e das quatro, ou finco pessoas que comfigo levava, não sou lembrado. Chegado á ponta do caes, esperou até se abrir a porta da fortaleza, e sa-hir por ella o Cedemecan, que vinha vestido em huma cabaia de veludo carmesim guarnecida de ouro, e trazia na cabeça huma muito fina, e formosa touca, e hum rico Camarabando cingido, e na cinta hum punhal de ouro, e diante alguns pagens, hum com o terçado, outro com hum cofo de aço, e outro com hum arco, e coldre com fréchas. Vinham mais com elle sinco, ou seis Capitaes, que o rodeavam, (era en-tão mancebo de vinte e quatro até vinte e finco annos, alvo, louro, e de muito boa disposição, ) e foi caminhando pera o caes. O Capitão mór logo desembarcou, e no meio da ponte se encontráram, e nas vistas tiveram muitos cumprimentos; e apartados ambos com Coge Abrahão, falláram fobre a

entrega da fortaleza. O Cedemecan lhe disse, que estava muito prestes pera cumprir o que tinha promettido ao Viso-Rey, e a elle; mas que o não podia fazer senão com muita ordem, e segredo, porque até então o tinha encuberto aos seus, por recear haver antre elles algumas alterações, senão levasse a cousa no mesmo segredo, em que estava até á hora da entrega da fortaleza. Que lhe pedia se deixasse estar mais dous, ou tres dias com sua Armada, em quanto elle negociava sua embarcação, e recolhesse seus thesouros; e que tanto que tivesse tudo prestes, na mesma hora de sua embarcação she entregaria a fortaleza. E depois de sobre este negocio praticarem muito devagar, e D. Antonio de Noronha lhe dar alguns avifos de como havia de proceder naquelle negocio, fe despediram, e o Capitão mór foi furgir no meio do rio, onde se deixou estar, até o Cedemecan lhe mandar recado pera ir tomar entrega da fortaleza. E quan-do esperava por isso, soi avisado que havia nella grandes alterações antre os Capitães reinoes, que estayam dentro, e tinham tomadas as portas 20 Cedemecan, porque se não concertasse com o Capitão mór, porque depois daquellas vistas sicáram com receio, e suspeitaram o negocio, e traziam grandes espias sobre elle. Vene

# DEC. VII. LIV. IX. CAP. XIII. 409

Vendo o Capitão mór aquelle feito tão mal parado, chamou todos os Capitães a conselho, e deo-lhes relação de tudo o que tinha passado com o Cedemecan, e do estado em que aquelle negocio estava; e como os da fortaleza andavam quasi alevantados contra o Cedemecan, porque suspeitavam, ou foram avisados deste negocio, e que já não esperava bom sim áquellas cousas, que lhes pedia seus pareceres, constando a brevidade do tempo. E fendo debatido o cafo conforme ás informações de Coge Abrahão, votáram quasi todos conformes, dizendo, » que eram quinze de Maio, é que pela » conta ordinaria não tardaria o inverno » mais que até alguma chea, em que com-» mummente costumava a entrar naquella » enseada; e que sendo caso que os tomasse » dentro naquelle rio, ficavam arriscados a » se perderem, e vir aquella Armada a po-» der de Chinguiscan, com que poderia fa-» cilmente tomar aquella fortaleza, e depois » a Cidade de Damão; porque tomando-os » alli a invernada, não havia onde se pro-» vessem, e que por força se haviam de en-» tregar á fome; e que ainda a tudo isto se » poderiam arriscar, se houvesse esperanças » de o Cedemecan poder cumprir sua pala-» vra; mas que tudo era trabalho perdido, » porque se a sua tenção fora entregar aqueln la

» la fortaleza, já o pudera ter feito livre» mente, e fem risco algum; e que bem se
» deixava entender que a necessidade em que
» se vio, o sez tão liberal nas promessas,
» pois que tanto que se vio desapressado do
» inimigo, tratou tantas dilações; e que as
» alterações que diziam, podiam ser artisscio
» pera sua escusa; e que pedir aquella Ar» mada bem claro estava que soi mais pera
» se valer della, que por vontade que ti» vesse de fazer aquella entrega; e que pois
» a cousa estava neste estado, não havia que
» esperar, senão deixar tudo, e não arriscar
» huma Armada, cheia de tantos, e tão
» bons soldados, e de tão nobres Fidalgos,
» a cousas tão duvidosas.»

Assentado isto, levou-se logo o Capitão mór, e soi surgir no poço da barra, e na maré da noite se sahio pera sóra com tanto risco, e perigo, que esteve a mór parte da Armada perdida nos canaes; e sahidos pera sóra, deram á véla, e ao outro dia foram tomar Damão, onde quasi todos aquelles Capitães se recolhêram a invernar; e assim este inverno soi o em que naquella fortaleza invernou a melhor soldadesca, e mais Fidalguia, e Nobreza, que nunca se vio em alguma outra sortaleza da India, porque soram mais de dous mil homens pera quem se ordenáram sinco mezas, de que eram Capi-

# DEC. VII. LIV. IX. CAP. XIII. 411

pitáes D. Jorge de Menezes Baroche, Ruy Gonçalves da Camara, D. Francisco Henriques, Fernão de Castro, e Tristão Vaz da Veiga, a sóra outros, que em suas casas, e á sua custa deram mezas a muitos soldados, como foram Ayres de Saldanha, D. Miguel da Gama, D. João da Costa, Alvaro Dias de Sousa, e outros; e a toda esta gente pagáram este inverno geralmente dous quarteis, além de suas mezas.

Huma das cousas que me embaraça muito, he ver que no tempo, em que se estas cousas faziam, não rendia o Estado da India pera ElRey mais que setecentos mil pardaos, com que os Viso-Reys (além dos gastos que tenho dito) faziam pagas geraes, quando se embarcavam; e a fóra a Armada do Malavar, mandavam outra ao Estreito de galeões, e galeotas, e foccorros de fortalezas; e hoje que a India rende em dobro, faltão as mais destas cousas. E deixando isto, tornemos ao Capitão mór D. Antonio de Noronha, que foi passando pera Goa, aonde chegou em tres dias; e da barra mandou recado ao Viso-Rey D. Constantino do successo desta jornada, que assim se enfadou por perder aquella empreza, que cuidava tinha nas mãos, que mandou dizer a D. Antonio de Noronha, que se fosse prezo pera hum passo, dando-lhe por culpa o vir-se formation.

fem sua licença; mas depois de lhe passar a colera, e paixão, o soltou, e teve com elle muitas satisfações, porque soube a verdade do caso.

#### CAPITULO XIV.

De como os Mouros, que estavam na fortaleza de Surrate, quizeram matar Cedemecan pelos tratos que teve com D. Antonio de Noronha, e elle lhes fogio: e de como foi morto por ordem de Chinguiscan.

D Or muito grande segredo que o Cede-I mecan teve naquelles tratos, em que andou com D. Antonio de Noronha sobre a entrega da fortaleza, não deixou de vir á noticia dos feus, e sempre se receáram depois que víram a nossa Armada naquelle rio. E como já traziam olho nelle, acabáram de se segurar em suas suspeitas o dia que se vio com D. Antonio de Noronha na ponte; e lançando suas espias, e intelligencias, souberam que se negociava com grande pressa, e ajuntava suas joias, e thesouros, (como de feito assim era,) porque sempre sua tenção foi entregar a fortaleza, e cumprir sua palavra; e todas aquellas dilações com D. Antonio de Noronha foram por se não atrever a declarar, por se recear que como os seus o soubessem, sem dúvida o haviam de ma-

# DEC. VII. LIV. IX. CAP. XIV. 413

matar, ou entregar ao Chinguiscan. E querendo elle ultimamente entregar a D. Antonio de Noronha a fortaleza, o mesmo dia que elle se affastou della, acudiram os Mouros Nacteas de Reinel, que estavam com elle na fortaleza, e quizeram lançar mão delle, e prendello, porque os não entregasse aos Portuguezes com suas mulheres, e filhos, de quem eram tão inimigos, que antre todas as nações do mundo estes Nacteas, que feguem os Arabios em fuas feitas, são os que mór mal lhes querem que todos, e af-fim elles são causa de o Çamorim, e todos os Reys do Malavar quebrarem fempre as pazes com o Estado, porque todos os que habitam naquella fralda toda, são desta casta. O Cedemecan sentindo a alteração nelles, teve modo com que lhes escapou, e huma noite se sahio da fortaleza com quinze de cavallo; e desviando-se do exercito do Chinguiscan, foi caminhando apressado pera as terras do Vergi, (que são aquellas, que jazem antre o Reyno de Cambaya, e as do Decan, que he hum Reyno muito aspero, e de serras muito fortes, e intrataveis, por fer aquelle Rey da casta dos antigos Reys de Cambaya, com quem corria em muito grande amizade.) E aqui o deixaremos hum pouco, por darmos conta do que se passou na fortaleza, depois que elle se sahio della.

Ao

Ao outro dia, tanto que amanheceo acháram os de dentro o Cedemecan menos: e vendo que nos Paços lhe ficáram fuas mulheres, e thesouros, não tocáram em cousa alguma, e tratáram de defenderem a fortaleza, se o Chinguiscan tornasse sobre ella; que logo foi avisado da fogida do tio, e da ida da Armada, com o que se tornou a abalar contra a fortaleza, e assentou suas estancias onde dantes as tinha. E querendo pôr em ordem a bateria, lhe chegáram novas, que o Alucan tornava outra vez fobre a Cidade de Veredora com grande poder; e largando logo tudo, acudio lá, e defendeo mui bem fua Cidade, durando antre aquelles dous Capitaes a guerra todo o inverno, em que houve muitos recontros, e affaltos, que deixamos, porque nos não fervem, e temos muito que tratar.

O Cedemecan, que deixámos partido de Surrate, foi pela posta ter á Corte do Vergi, e lhe deo conta de seus trabalhos, e lhe pedio ajuda pera se passar á Corte de Cambaya, a Cidade de Amadabá, a se ver com ElRey. E como o Vergi era grande seu amigo, o consolou, e o teve comsigo alguns dias, e depois lhe deo duzentos homens de cavallo, e cem mil cruzados, e joias de muito preço, com que se partio pera a Corte, e se vio com ElRey, e com

# DEC. VII. LIV. IX. CAP. XIV. 415

o Ithimitican seu Regedor, e lhes deo conta de seus trabalhos, que elles sentiram muito, e lhe prometteram de o savorecer, e ordenar todas suas cousas, pera que parassem em bem: pelo que se deixou sicar na

Corte todo o inverno.

O Chinguiscan teve logo rebate da chegada do Cedemecan á Corte; e desejando de vingar a morte de seu pai, fallou com dous Mouros de sua casa, que foram da creação de Coge Cosar, e se creáram com o mesmo Cedemecan, hum delles de nação Cherques, chamado Rostomocan, manco de huma perna, e o outro Abexim Eunuco, por nome Bisilican, ambos homens muito determinados, a quem o Chinguiscan peitou grossamente, pera que se fossem metter com o Cedemecan, e trabalhassem pelo matar. Estes dous homens foram ter á Corte, como que hiam a negociar, e visitáram o Cedemecan, como homens de fua creação, e o ficáram acompanhando, sem se elle temer delles pela creação que tiveram. E andando hum dia á caça com elles, indo correndo a hum veado, metteo o seu cavallo huma mão em huma abertura da terra, e ficou tão embaraçado, que se não podia bullir. Vendo-o os dous traidores daquella maneira, e só, arremettêram a elle, e ás cutiladas o mataram, sem se elle poder defender; e to-

man-

mando a posta, se foram pera Baroche, onde acháram o Chinguiscan vitorioso do inimigo, que os festejou muito. As novas da morte de Cedemecan chegaram a Surrate; e sabendo-as os seus, mandáram chamar Linguircan, por outro nome Caracem, casado com huma irma do Cedemecan, pera que fosse tomar posse da fortaleza, que lhe pertencia, por não ficarem filhos ao Cedemecan, o que elle logo fez; e correndo o tempo, se concertáram elle, e o Chinguiscan, que eram cunhados, e ficáram correndo em tanta amizade, que nascendo hum filho ao Chinguiscan, foi o Caracem festejallo a Baroche, onde o eu visitei, por me achar então naquella Cidade, e por ser muito seu amigo, por lermos ambos o Italiano, e lhe eu mostrar Dante, Petrarcha, Bembo, e outros Poetas, que elle folgou de ver. Assim ficáram por então as coulas, sem nunca mais se offerecer outra occasião pera os Viso-Reys lançarem mão de Surrate, que tanto importava ao Estado-

#### CAPITULO XV.

Do que neste tempo aconteceo em Maluco: e de como aquelle Rey desistio do Reyno nas mãos do Capitão daquella forta-leza: e de outras cousas que mais juccedêram.

Eixámos o verão atrás passado de 1560. J partido Manoel de Vasconcellos pera Maluco, com quem não houve até agora tempo de continuar, e por isso o faremos agora brevemente. Este Capitão foi tomar Malaca, onde deixou os provimentos daquella fortaleza; e como foi tempo, deo á véla pera Maluco, aonde chegou com todos os navios juntos, e tomou posse daquella fortaleza, e logo prendeo Antonio Pereira Brandão, e lhe mandou escrever a fazenda por provisões que levava pera isfo. ElRey o visitou, e se lhe offereceo pera todas as cousas que fossem necessarias do serviço de ElRey de Portugal seu Senhor. E passados os primeiros dias de visitações, tratou Manoel de Vasconcellos de pôr por obra ou-tra provisão que levava. Esta era: « Que si-» zesse desistir ElRey Aeiro do Reyno de » Maluco, pera tomar posse delle por El-» Rey de Portugal, como verdadeiro Senhor, e herdeiro delle, pela verba do Couto. Tom. IV. P. II. Dd

» testamento de ElRey D. Manoel, que » morreo em Malaca, (como fica dito no » X. Cap. do X. Liv. da V. Decada,) on-» de deixava a ElRey de Portugal, e a to-» dos seus descendentes por herdeiros da-» quelle Reyno de Maluco. E posto que já » Jordão de Freitas tinha tomado posse del-» le por virtude da dita verba, foi necessa-» rio fazer-se de novo esta folemnidade pe-» ra ficar melhor direito naquella herança.» Estas provisões, autos, e papeis que levou, por que fez esta diligencia, nem os que de lá mandou, não achámos neste Estado, nem homens daquelle tempo, que soubessem dar disto verdadeira informação, mais que humas lembranças, que estão em nosso poder, de Gabriel Rebello, que daquellas Ilhas efcreveo algumas cousas curiosamente: e por isso escrevemos isto assim confusamente, sendo ellas de tanta substancia, que houveram de estar em muito viva lembrança. Em fim assim em somma: o Capitão mandou hum dia chamar ElRey á fortaleza, estando com todos os Officiaes, e moradores presentes, e então lhe notificou a provisão que leva-va, por cuja virtude ElRey logo sem contradicção alguma desistio do Reyno nas mãos do Capitão, dizendo « que dalli por diante » não conhecia outro Rey por Senhor da-» quelle Reyno, fenão ElRey de Portugal,

# DEC. VII. LIV. IX. CAP. XV. 419

» como verdadeiro herdeiro delle, por vir-» tude da verba do testamento de ElRey » D. Manoel seu irmão, em que o declara-» va por tal » do que hum Tabellião público soi fazendo seus termos, e assentos de tudo, em que todos se assignáram; e depois de tudo seito, juráram a ElRey D. Sebastião de Portugal por Rey de Maluco com as solemnidades costumadas no Reyno.

Acabados todos estes autos, tornou o Capitão a entregar o Reyno ao mesmo Rey Aeiro, como Governador delle, com o mesmo nome, promettendo elle logo vassallagem pelo costume do Reyno de Portugal, promettendo de o tornar a entregar a quem ElRey de Portugal seu Senhor mandasse, todas as vezes que disso fosse servido: do que tambem se fizeram outros assentos, ficando aquelle Rey governando como dantes, mostrando-se muito bom, e leal servidor de ElRey de Portugal. E com o favor do Capitão foi profeguindo na guerra contra o Rey de Tidore, pera tornar a cobrar os lugares que lhe tinha tomados com côr de o ajudar, como já temos dito. Nesta guerra o ajudáram Diogo da Silveira, e Henrique de Vasconcellos; e tanto fizeram, e trabalháram, que o tornáram a restituir a todo seu Estado; no que se passáram muitas miudezas, que não servem de mais que de en-Dd ii

fadar os que as lerem; e como houve monção de se partirem pera a India, despachou o Capitão o galeão da carreira, de que era Capitão D. João Coutinho, com a carga do cravo; e o mesimo sez ás caravelas de Diogo da Silveira, e Henrique de Vasconcellos: e soi entregue no galeão Antonio Pereira Brandão, pera o entregarem na India prezo, sicando a terra de paz, e quieta, e todos muito satisfeitos de Manoel de Vasconcellos.

Mas como elle era bom homem, e virtuoso, não o pode soffrer o máo clima da terra, veio a adoecer, e faleceo em poucos dias, e por sua morte succedeo na Capitanía Bastião Machado, Feitor, e Alcaide mór, que tambem estava bem quistó na terra, por fer bom homem, e bom cavalleiro. E assim tanto que tomou posse da fortaleza, começou a correr tão direitamente com todas as cousas de sua obrigação, que deo de si mui-to grande satisfação. E sabendo elle que a fortaleza de Geilolo no Morro (que Bernaldim de Sousa derribou, como no Cap. XII. do IX. Liv. da VI. Decada fica dito) a tornava aquelle Sangage (que já fe tornava a intitular Rey) a alevantar; e que tinha tomado, e creado bico com o nome de Rey, receando que se tornasse a fazer tyranno, como dantes, quiz atalhar aquelle tão grande mal, logo no principio, onde se cortão

com

com menos difficuldade; porque nenhuma cousa tem desbaratado o Estado da India, senão dissimular-se com ellas, e acudir-lhes a tempo que já não tem remedio; ou se o tem, he com muita dissiculdade, de que pu-

deramos trazer muitos exemplos.

Pelo que pedio aquelle Capitão a ElRey de Ternate as suas corocoras com gente, e munições pera aquelle effeito, em que tambem lhe hia muito; e com alguns navios que mais armou, fez Capitão daquella jornada a Jorge Ferreira, que se houve tão prudente, e cavalleirosamente, que tornou a lançar os inimigos fóra della, e derribou a fortaleza de todo; e com isto ficáram as cou-

sas pacificas, e quietas.

E porque não passemos pelas de nosta Religião Christá, que naquellas Ilhas hiam em grande crescimento, he de saber, que cada dia se convertiam muitos á Fé de nosfo Senhor Jesus Christo por meio das prégações dos Padres da Companhia de Jesus. E neste anno em que andamos vieram pedir o Sacramento do santo Bautismo dous Regedores principaes de Luzabatá, terra de Amboino, que o Padre Nicoláo Nunes, Reitor daquelle Seminario, bautizou, a quem o Capitão sez muitas sestas: e porque em todo este anno não houve mais, sicáram assim as cousas de Maluco até seu tempo.

#### CAPITULO XVI.

Do que aconteceo á não S. Paulo: e de como fe foi perder na Ilha Camatra: e do que passou a gente della.

D Eixámos a não S. Paulo , da Armada de D. Jorge de Sousa, arribada ao Brazil, onde se proveo de agua, e mantimentos, agora he necessario continuarmos com ella. Vendo o Capitão, e Officiaes, que pera invernar alli, haviam de gastar sete, ou oito mezes, e que a agua, e gusano corrompem brevemente a madeira das náos, ajuntando-fe com os Pilotos da terra diante do Governador, praticáram se haveria ainda tempo pera seguirem sua viagem, e ir invernar á India, no que fariam proveito á náo, e a suas fazendas; e de commum parecer assentáram, que se partissem dalli em Setembro, e fossem por muita altura buscar a Ilha de Camatra, pera della em Fevereiro voltarem com a monção, com que vem as náos de Malaca, e China. E tomando tudo o que lhes foi necessario, partíram em quinze de Setembro; e achando os tempos prosperos, foram á vista do Cabo de Boa Esperança em fim de Novembro; e por acharem os tempos brandos, se foram pondo em muita altura, porque lá os haviam de achar mais

# DEC. VII. LIV. IX. CAP. XVI. 423

mais espertos, e assim se foram pôr em quarenta e dous gráos da banda do Sul, onde acháram os tempos mais frescos; e por esta altura foram correndo mais de hum mez, até lhes parecer que seria bom diminuirem, e irem buscar a Ilha Camatra. E assim o foram fazendo com ventos brandos, até se pôrem debaixo da Equinoccial; e sendo vinte de Janeiro, dia do Bemaventurado Martyr S. Sebastião, á boca da noite se acháram tão abarbados com a terra, por caufa da grande corrente das aguas, que por muito que trabalháram por le fazer em outra volta, não puderam, antes lhes foi crescendo o vento travessão tão rijo, que não teve a não por onde correr; e como estavam perto da terra, e as aguas também tiravam por ella, foram varar nella, sem lhe poderem valer: e quiz Deos que foi em parte, onde ficou a não encalhada, e todos nella até pela manhã, que lançáram o batel ao mar, e se passáram a terra, onde todos se puzeram com suas armas, sem cousa alguma entender com elles, por ser a gente dalli mesquinha, e tão domestica, que acudíram logo a lhes vender algumas cousas; e posto que assim não fora, os da não eram setecentos homens, todos muito sãos, e bem dispostos, e armados, que puderam atravessar toda aquella Ilha, se antre elles houve-

ra ordem, e governo. E vendo-se em terra, assentáram de fazer alguns batelőes, em que se pudessem ir pera Malaca; porque já que estavam em parte segura, não quizeram pasfar dalli, porque era melhor não se bullirem muito, e assim logo fizeram estancias, e cabanas pera fe agazalharem; e desembarcáram da não todas as fazendas, mantimentos, vinhos, azeites, e tudo o mais que puderam, e desfizeram a náo, e tiráram della toda a pregadura, madeira, cordoalha, e tudo o mais que lhes foi necessario, e armáram duas embarcações, e concertáram, e alevantáram o batel. Nesta obra trabalháram todos com muito gosto, e presteza, servindo de ferreiros, ferradores, carpinteiros, e de todos os mais officios, como se sempre o ufáram; e assim em breve tempo as acabáram, e lançáram ao mar, que feria em pouco mais de mez e meio, e fizeram fua aguada em abastança, e recolhêram nellas todas as armas, mantimentos, e alguns berços, e falcões, por não serem as vasilhas capazes de móres peças, porque quasi eram a modo de barcaças; depois de tudo preparado, se partiram as embarcações por esta maneira.

Huma dellas se deo a Diogo Pereira de Vasconcellos, hum Fidalgo que alli trazia sua mulher, que se chamaya Dona Francis-

### DEC. VII. LIV. IX. CAP. XVI. 425

ca Sardinha, (que foi huma das formosas mulheres de seu tempo,) e huma filha que tinha doutra mulher, chamada Dona Constança, que depois foi mulher de Thomé de Mello de Castro. Outra tomou Ruy de Mello Capitão da náo; e a terceira nos parece que deram a Antonio de Refoios, hum cavalleiro muito honrado, que vinha despa-chado com a Capitanía de Coulão. E repar-tindo-se a gente por ellas, não coube em cada huma mais, que cento e setenta homens, ficando cento e setenta, que por nenhum caso se puderam agazalhar: pelo que assentáram, que estes caminhassem por terra de longo da ribeira á vista dos batéis, pera lhes foccorrerem em alguma necessidade. E elegêram antre elles hum Capitão, e repar-tíram por estes todas as espingardas que ha-via, porque os que hiam nas embarcações não tinham necessidade dellas; e assim começáram a caminhar de longo do mar, e os batéis sempre á sua vista; e tanto que era noite, escolhiam lugar pera descançarem, e dormirem, e surgiam os batéis com as proas em terra, e o mesmo faziam a horas de jantar, em que tomavam a refeição ordinaria; e assim foram caminhando nesta ordem, fem lhes acontecer defastre algum.

E havendo poucos dias que caminhavam, houveram vista de quatro embarcações a mo-

do de balios, a que foram correndo, e ellas trabalhando tudo o que podiam por lhes fugir; e atirando-lhes de huma embarcação destas nossas com hum falcão, que lhes foi zonindo pelas orelhas, lhes poz tão grande medo, e espanto, que logo se lançáram ao mar, e deixáram os navios, que os nossos acháram carregados de farinhas de saguum, (que he o principal mantimento de todas aquellas Ilhas,) de que se os nossos provêram em abastança, e recolhêram nestas embarcações toda a gente que hia por terra, com o que ficáram mais descançados. E fendo já em tres gráos da banda do Sul, hum dia antes de Lua se recolhêram a hum formoso rio, que acháram pera nelle a segurarem; e foi ella tão ruim, que os deteve doze dias, sem lhes dar jazigo pera poderem navegar, desembarcando todos elles em terra pera se recrearem, e dormindo tambem nella as mais das noites com tanto descuido, e segurança, como se a terra fora fua. É até Diogo Pereira de Vasconcellos fe agazalhou com fua mulher em hum baileo, parecendo ella á gente da terra, que a hia ver muito formosa, e muito ricamente tratada, cousa que elles nunca viram, do que andavam como pasmados.

Era esta terra do Rey de Manancabo, amigo do Estado, donde todos os annos

hiam

### DEC. VII. LIV. IX. CAP. XVI. 427

hiam muitas embarcações carregadas de ouro a Malaca a fazer relgate de roupa, e de outras fazendas, por haver naquellas partes muito grandes minas delle; e foi isto antigamente tão prospero, que ainda hoje ha pessoas, que se lembram entrarem na Cidade de Malaca seis, sete, e mais candiz de ouro, de que tres fazem hum moio. E assim neste tempo havia Chelis, (que são mercadores Malaios,) que tinham doze, e quinze bares de ouro. E como os nossos viviam em terra com tanto descuido, deram occasião aos Manancabos pera desejarem de levar aquella mulher ao feu Rey; e affim deram huma noite nas suas estancias, e matáram perto de sessenta pessoas, e leváram Dona Francisca Sardinha, em cuja defensão fez o Mestre da não espantosas cousas, até que o matáram. O Diogo Pereira falvou a filha, e outras mulheres, com que se recolheo á fua embarcação muito anojado desta desaventura, que lhe aconteceo por sua sobeja confiança.

Dalli se partíram os nossos de longe da costa, que era mui limpa, com muito mais tento, porque aquelle desastre os espertou a não se siarem mais da gente da terra, e assim embocáram o boqueirão da Sunda, e foram tomar a Cidade de Patá, aonde acháram quatro nãos Portuguezas, de que era Capi-

tão

tão mór Pero Barreto Rolim, que alli estava carregando de pimenta pera a China, porque lhe tinha dado o Viso-Rey D. Constantino a viagem de Japão que hia fazer. E recebeo toda esta gente muito bem, e a repartio pelas náos, e proveo a todos bastantemente: e parte delles se passáram á China, e parte pera Malaca, e dalli pera a India, onde ainda hoje vivem algumas pessoas casadas, como he Francisco Paes, Provedor mór dos Contos, e o irmão Antonio de Asonseca da Companhia de Jesus.

#### CAPITULO XVII.

De como ElRey de Pegú mandou prometter huma somma de ouro ao Viso-Rey D. Constantino pelo dente do Bugio, que trouxe de Jasanapatão: e do que os Theologos sobre isso assentaram: e de como se queimou: e das partes, e qualidades deste Viso-Rey.

E Stava no Reyno de Pegú Martim Affonso de Mello com huma náo sua fazendo seu negocio, quando o Viso-Rey D. Constantino veio de Jasanapatão; e sabendo aquelle Rey como elle levava aquelle dente, que toda aquella gentilidade tinha em tamanha religião, mandou chamar Martim Affonso, e pedio-lhe, que pois hia pera a India,

# DEC. VII. LIV. IX. CAP. XVII. 429

dia, fizesse com o Viso-Rey lhe desse aquelle dente, e que lhe daria tudo o que por elle pedisse. È affirmavam os homens que sabiam de Pegú, e da grande veneração em que elles lá tinham aquella reliquia do demonio, que daria por ella trezentos, ou quatrocentos mil cruzados. È por conselho de Martim Affonso ordenou huns Embaixadores pera irem em sua companhia ao Viso-Rey sobre aquelle negocio, e lhes deo poderes pera assentarem com elle tudo o que lhe parecesse, e que elle cumpriria tudo o

em que ficassem.

Chegado Martim Affonso a Goa este Abril passado, mandou o Viso-Rey receber bem os Embaixadores, e agazalhallos, e depois os ouvio sobre aquelle negocio a que hiam mandados do seu Rey, e elles lhe deram sua embaixada, pedindo-lhe da parte de ElRey aquelle dente; e que além de lhe darem por elle tudo o que quizesse, ficaria em perpetua amizade com o Estado, e se obrigaria a prover a fortaleza de Malaca de mantimentos, todas as vezes que delles tivesse necessidade, com outros muitos cumprimentos, e promessas. O Viso-Rey lhe disse, que logo lhe responderia. E communicando aquellas cousas com alguns Capitaes velhos, e Fidalgos, todos foram de parecer, que devia de acceitar tamanha cousa, como era

a que lhe offereciam, porque com isso remediaria o Estado, que estava empenhado, e em necessidades; e tanto disseram sobre

isso, que o tiveram quasi rendido.

Tanto que estas cousas chegáram ás orelhas do Arcebispo D. Gaspar, logo acudio ao Viso-Rey, e lhe disse, que não podia refgatar aquelle dente por nenhum thefouro do mundo, porque era contra a honra de Deos nosso Senhor, e dar occasião áquelles Gentios a idolatrarem, e darem áquelle pequeno osso, o que só se devia a Deos. E sobre isso lhe fez muitas lembranças, e ainda o prégou pelos pulpitos em presença do Viso-Rey, e de toda a Corte; e como D. Constantino era muito Catholico; e temente a Deos nosso Senhor, e obediente aos Prelados, não quiz ir por diante naquelle negocio, nem fazer nada sem conselho de todos. Pera o que ajuntou o Arcebispo, Prelados, e Theologos das Religiões, Capitães, e Fidalgos velhos, e Officiaes da fazenda, e perante todos propoz o caso, e o muito dinheiro que por aquelle dente lhe promettiam; e apresentou as grandes necessidades, em que o Estado estava, que todas se podiam remediar com aquelle resgate. E debatida a materia entre todos aquelles Theologos, que já a levavam bem estudada, assentaram, que se não podia entregar aquel-

# DEC. VII. LIV. IX. CAP. XVII. 431

le dente, porque era dar occasião a grandes idolatrias, e offensas de Deos nosso Senhor; e que era hum peccado aquelle, que se não podia commetter, ainda que se arriscasse o Estado, e o mundo todo. Os principaes Theologos, que nisto foram, foi o Arcebispo, os Inquisidores, o Padre Fr. Antonio Pegado, Vigairo geral de S. Domingos, Fr. Manoel da Serra da mesma Ordem, Prior de Goa, o Padre Custodio de S. Francifco, e outro Theologo da mesma Custodia, o Padre Antonio de Quadros da Companhia de Jesus, Provincial da India, o Padre Francisco Rodrigues o Manquinho da

mesma Companhia, e outros.

Assentado isto, e feito hum Termo, em que todos se assignáram, cujo traslado está em nosso poder na Torre do Tombo, mandou o Viso-Rey ao Thesoureiro que trouxesse o dente, e o entregou ao Arcebispo, que alli prefentes todos o lançou em hum almofariz, e com sua propria mão o pizou, e desfez em pós, c os deitou em hum brazei-ro, que pera isso mandou trazer, e as cinzas, e carvões mandou lançar no meio do rio á vista de todos, que se assomáram ás varandas, e janellas, que cahiam sobre o mar. Disto se murmurou muito do Viso-Rey, dizendo alguns, que pera os Gentios idolatrarem não lhes faltavam outros idolos,

# 432 ASIA DE Diogo DE Courd

e que de qualquer pedaço de osso podiant fazer outro dente em memoria daquelle, a quem dessem a mesma veneração; e que tanto ouro como lhe davam, era muito bom pera as despezas do Estado, que estava muito necessitado: e assim nos contáram que em Portugal se estranhára muito de algumas pelfoas confentir aquillo. Mas por hum emblema, ou tenção, que aqui poremos, que lá lhe deitaram sobre este caso, (segundo me parece feito pelos Padres da Companhia, approváram o que fez, e lho notáram a grande Christandade, e zelo da honra de Deos,) e o emblema he o seguinte. Fizeram huma tarja, e dentro nella pintáram o Viso-Rey, e o Arcebispo em huma meza, e ao redor todos os Prelados das Religiões, e Theologos, que se acháram alli presentes, e no meio de todos hum grande brazeiro accezo, e alguns Gentios com bolfas nas mãos cheias de dinheiro, que as deitavam fobre elle, e sinco letras, como a primeira, do nome de D. Constantino, como estas, e logo debaixo dellas estas sinco palayras

# CCCCC

Constantinus, cali, cupidine, cremavit, crumenas.

# DEC. VII. LIV. IX. CAP. XVII. 433

Cuja verdadeira fignificação he, deixando a construição: Constantino com os intentos no Ceo, engeitou os thefouros da terra. E tornando a continuar com o Viso-Rey, todo este inverno gastou em acabar huma náo, que fez defronte dos seus Paços, pera se ir nella pera o Reyno por esperar em Setembro por successor, a que poz nome as Chagas pela devoção que tinha ás de Christo, que foi a cousa que assim na India, como em Portugal lhe remordêram mais que todas. E tanto, que lhe contrasizeram aquelle Romance velho, que diz: Mira Nero de Tarpeya a Roma como se ardia, em Mira Nero da janella la nave como se hazia. No que não tiveram nenhuma razão, porque nem a elle lhe cabia tal nome, por ser muito alheio, e differente de sua natureza, nem a sua náo foi feita com encargos com que outras de-pois fe fizeram por alguns Capitaes, nem com os apparelhos, e madeiras das ribeiras de EiRey, como alguns falsamente disseram, nem os Officiaes ficáram clamando que lhes não pagára seus jornaes; mas foi feita com o que poupou de seus ordenados, e com emprestimos de amigos, que depois pagou mui bem; e com tão poucos embaraços, e com tantas bençãos, como se póde conjecturar do muito que durou, e das prosperas viagens que sempre sez. Porque desde Couto. Tom. IV. P. 11.

este anno de sessenta e hum até o de oitenta e sinco, que o Viso-Rey D. Duarte de Menezes, senhor da casa de Tarouca, veio nella, sez nove, ou dez viagens tão bem escançadas, que nunca lhe aconteceo desastre, antes soi acabar no rio de Lisboa seita cabrea. E porque na entrada de Setembro chegou á barra de Goa o Conde do Redondo por Viso-Rey, com quem logo continuaremos, nos pareceo bem concluirmos neste Capitulo com todas as cousas deste Viso-

Rey.

Foi D. Constantino quarto filho de D. James, quarto Duque de Bragança, e de fua fegunda mulher Dona Joanna de Mendoça, filha de Diogo de Mendoça, Alcaide mór de Mourão. Foi homem de meia estatura, grosfo, espadaudo, barbassudo, gentil-homem, brando, affabil, muito favorecedor das coufas da Religião, muito amigo da justiça, verdadeiro, casto, ao menos foi sempre tão cauto, que nunca deo escandalo. Deixou fervir seus cargos aos Officiaes, que os tinham com grandes liberdades, com ser muito grande olhador, e poupador da fazenda de El-Rey; tanto, que por saber que havia desordens na Alfandega, a mandou passar pera onde hoje está a ribeira das galés, pera das suas janellas ver tudo; o que se lhe taxou tanto, que logo em chegando o Conde do Re-

# DEC. VII. LIV. IX. CAP. XVII. 435

Redondo, a mandou tornar a seu lugar. Fez muitas, e grossas Armadas pera o Malavar, e pera o Estreito, em que entráram duas, em que se embarcou em pessoa pera Damão, e Jasanapatão; e nestas vezes sez paga geral a todos os homens; e em todas as fortalezas mandou pagar a gente ordenada pera ellas, principalmente Damão, e Dio, onde invernáram todo seu tempo mil e quinhentos homens em cada huma, e dar-lhes mezas; e o mesmo fez na Cidade de Goa, com não render o Estado então mais de setecentos mil pardaos, em que nada disto, ou mui-

to pouco se despendeo.

Foi D. Constantino pobre pera o Reyno, porque não levou mais que a fua não fobre quem ainda devia muito dinheiro; e não embarcou nella outras fazendas mais que escravos de todas as nações, e officiaes de todas as mecanicas, e outras curiofidades. O mor emprego que de fóra levou, foram dez, ou doze mil cruzados de pedraria, que não quiz arriscar na sua não, e embarcou-a em outra entregue a hum Mestre pera no Reyno pagar suas dividas; e chegando a Lisboa, foi mexericado que levava grandes riquezas, e thesouros, e que roubára a India. Pelo que lhe deram na náo, em que hia aquella pedraria, e a tomáram, e leváram á casa da India, onde vendo-se a pouquidade, e que Ee ii em

em tudo fora o Rey enganado, mandáram que pagasse os direitos, e levasse sua pedraria. Ao que D. Constantino mandou dizer aos Veadores da fazenda, que pois lhe mandavam pagar direitos de cousa tão pouca, que devia ElRey seu Senhor de estar em necessidade; e que se tal era, que elle lhe sazia serviço de toda a pedraria, com o que

por vergonha lha tornáram.

Estava Portugal naquelle tempo tão mimoso, que foi o seu governo então muito estranhado; mas depois se entendeo que so-ra dos melhores, que desde então até hoje houve: e pelo que delle temos escrito, e adiante escrevermos, se verá isso muito bem. E na residencia, que lhe ElRey mandou tomar pelo Presidente da alçada, que mandou á India o anno de setenta e dous, cujo traslado temos em nosfo poder, a mór culpa que lhe puzeram dous homens, que não eram seus amigos, foi, que deixára Cananor de guerra, e se fora a Damão, e que melhor era acudir á fortaleza cercada, que conquistar outra de novo. No que mostráram paixão, e quão pouco gostavam delle; porque na guerra de Cananor tinha elle mui bem provído, como nesta Decada se póde ver, e a tomada de Damão soi tão importante, que com aquella Cidade se segurou Baçaim, e se aposentáram nella, e em suas

# DEC. VII. LIV. IX. CAP. XVII. 437

Tanadarias perto de quatrocentos morado-res, que comem grossas aldeas. E o que se mais deve de estimar, he a grande conversão, que por todas aquellas terras fe tem feito, e cada dia faz, e os formosos, e ricos Templos, que por todas ellas se levantáram ao Altissimo Deos, onde cada dia he honrado, e venerado seu Divino Nome, e de cujos facrificios este bom Viso-Rey deve ter na gloria (aonde Deos nosso Senhor o levaria por seus merecimentos) muito bom quinhão. E tanto se teve o seu governo, como hia dizendo, por muito bom, que dizem, que quando ElRey D. Sebastião mandou por Viso-Rey da India a D. Luiz de Ataíde a primeira vez, lhe encommendára que governasse tão bem como D. Constantino. E depois o anno de setenta e hum o mandou ElRey D. Sebastião chamar a Almeirim, e o commetteo pera tornar a estas partes da India com sua mulher pera nella residir em quanto vivesse, e lhe dava hum Titulo muito honrado, que elle engeitou por se quietar, e estar já mui pezado. Depois de chegar ao Reyno, requereo o cargo de Camareiro mór, que se lhe não deo, porque por respeitos que pera isso houve se assentou se servisse ElRey de quatro Sumi-lheres. Deram-lhe a Capitania de Cabo Ver-de, que arrendou por seiscentos mil reis ca-

la

da anno. E porque isto era trabalho, pedio a ElRey aquelles seiscentos mil reis na Villa de Estremoz, que lhe elle deo, e nella se aposentou com sua mulher Dona Maria, silha de D. Rodrigo de Mello, Marquez de Ferreira, e de sua segunda mulher Dona Brites de Menezes. E porque não teve della silhos, sez herdeiro de tudo o que tinha D. Constantino, silho do Marquez de Ferreira, por ter o mesmo nome, e ser seu sobrinho silho de sua irmã.





# DECADA SETIMA.

Da Historia da India.

# LIVRO X.

#### CAPITULO I.

De como foi eleito pera Viso-Rey da India D. Francisco Coutinho Conde do Redondo; e da Armada, com que partio no anno de 1561: e do que lhe aconteceo até chegar a Goa: e de como o Viso-Rey D. Constantino lhe entregou a governança da India, e se embarcou na sua não pera o Reyno, aonde chegou com muito prospera viagem.

M principio deste anno de sessenta e hum, em que entramos, a Rainha, e o Cardeal, Tutores do menino Sebastião, entráram em despacho das cousas da India; e vendo que havia tres annos que nel-

nella estava D. Constantino, determináram de o mandar ir pera o Reyno; e tratando da pessoa que haviam de eleger pera succeder a D. Constantino, escolhêram D. Francisco Coutinho, Conde do Redondo, que então fervia de Regedor da Cafa da Supplicação por falecimento do Regedor João da Silva, pessoa, em que estava bem o cargo de Viso-Rey da India pelas muitas partes que nelle havia de aviso, prudencia, e esforço, de que havia muita, e mui larga experiencia, que de todas estas cousas tinha dado, assim na Corte, como em Arzila, onde foi Capitão. Eleito elle, negociáram-fe sinco náos pera irem á India, e despa-cháram alguns Fidalgos, e Cavalleiros, e provêram em muitas cousas pera o bom governo daquelle Estado. E tanta pressa se deo a esta Armada, que a quinze de Março se fez toda á véla, indo o Conde embarcado na não Sant-Iago, e das mais nãos eram Capitaes Gonçalo Correa, de Flor de la mar; Manoel Jaques, de Santo Antonio; Francisco Figueira de Azevedo, da Garça; e Pedralvares Vogado, da Algaravia. Toda esta Armada teve tão bons tempos, que tomou Moçambique a quinze de Julho, e o Viso-Rey desembarcoù em terra, e se apofentou na fortaleza, que pera isso lha tinha despejada Dona Luiza de Vasconcellos, mu-Ther

lher de Pantaleão de Sá, que era Capitão, por elle ser ido a Cofala. Alli esteve o Conde provendo as náos do necessario até seis dias de Agosto, em que se fez á véla pera a India com todas as náos, e foram juntas furgir na barra de Goa a sete de Setembro, vespera da Natividade de nossa Senhora. Os Vereadores da Cidade o foram logo visitar, e lhe pediram se detivesse em Pangim alguns dias, até lhe prepararem seu recebimento, que foi o melhor que puderam, e o Viso-Rey D. Constantino lhe entregou logo o governo na fórma costumada, e tirou seus instrumentos do estado, em que deixava a India, e se foi pera Panelim, onde tinha a sua náo, a que fez dar grande aviamento pera ir tomar a carga a Cochim. E em quanto se não foi, correo o Conde com elle muito pontualmente, fazendo-lhe no aviamento da náo muitos favores, e em fim de Outubro se fez á véla pera Cochim.

Entregue o Conde do governo, a primeira cousa, em que entendeo, soi em despachar alguns Capitães pera suas fortalezas. Estes foram Henrique de Sá pera a de Maluco, que deo á véla em quinze de Setembro, porque achou já provído o galeão de tudo por D. Constantino, por lhe terem vindo novas em sim de Abril, que Manoel de Vasconcellos, Capitão daquella fortaleza, era

fa-

falecido. E logo aos vinte e tres do mesmo mez despachou o Conde a Martim Affonso de Miranda com a Capitanía de Dio, por Filippe Carneiro, que lá estava por Capitão, largar hum anno que ainda tinha por fervir, porque determinava ir-se pera o Reyno, onde esperava fazerem-se-lhe outras maiores mercês, assim por seus serviços, e merecimentos, como por ser sobrinho de Pero de Alcaçova Carneiro, que era Secretario, e valia muito com ElRey. E no mesmo tempo despachou o Conde a Garcia Rodrigues de Tavora pera a Capitanía de Da-mão, onde Luiz de Mello da Silva estava por Capitão, tendo o Garcia Rodrigues de Tavora havia pouco acabado de ser Capitão de Chaul, donde fahíra muito rico. E porque os homens viam fer-lhe o Viso-Rey muito affeiçoado, e dar-lhe a Capitanía, em que Luiz de Mello da Silva estava havia pouco, suspeitáram que o queria o Conde casar com huma filha.

Despachadas estas cousas, tratou o Conde de de fazer huma execução, que lhe a Rainha mandou, e encommendou muito, que era mandar-lhe prezo em ferros Gonçalo Falcão, porque desasiára Francisco Barreto, quando acabou de ser Governador; e chegando-lhe isto á noticia, fez pronunciar contra elle sentença: « Que fosse riscado dos

» livros de ElRey, e perdesse as mercês que » tivesse, e que a mesma pena tivesse quem » o favorecesse, ajudasse, e defendesse.» Porque tem os Reys por cousa mui necessa-ria castigarem-se com muito rigor atrevimentos, que alguns Fidalgos tomam pera desasta-rem os que acabam de governar os Estados, em que representão a pessoa do Rey, que os poz nelles. Desta sentença foi logo avisado Gonçalo Falcão em chegando o Conde á India, pelo que se recolheo a casa de Al-varo Paes de Sotomaior, donde determinou embarcar-se pera o Reyno. E tratando o Conde de o prender, vendo que o não achava, mandou publicar as provisões que trazia, que mettêram tamanho medo, e terror em todos, que aquella noite o tomou Alvaro Paes em muito fegredo, e o levou ao Collegio dos Reys Magos, que está na barra de Goa, onde esteve alguns dias sem Fidalgo algum, parente, ou amigo lhe valer em cousa alguma, nem elle ter modo pera se embarcar pera Cochim. E quiz sua boa ventura que chegasse á barra de Goa hum navio de remo, de que era Capitão, e se-nhorio hum Belchior Correa, soldado velho, honrado, e grande seu amigo, que sabendo o trabalho em que estava, chegou de noite aos Reys Magos, e o recolheo comfigo, e deo á véla pera Cochim; e chegando a Ca-

nanor de noite, o foi lançar na praia da Cidade dos Mouros, e se partio logo por não saberem delle; e o Gonçalo Falcão se foi metter em casa do Ade Rajao, que era grande seu amigo, em quem cabendo a virtude que faltou em muitos amigos, e parentes de Gonçalo Falcão, o mandou levar a Cochim em hum navio seu, que o lançou no Achequeimal, que era couto, donde se embarcou pera o Reyno. E chegando a elle, se recolheo em casa de Diogo Lopes de Sousa o Diabo, que logo lhe houve seguro pera se livrar, e poz suas cousas na Meza da Consciencia, onde o houveram por livre, por ser muito antes de se publicar o sagrado Concilio Tridentino sobre este negocio dos desafios. E depois dahi alguns annos lhe perdoou ElRey D. Sebastião, e o despachou, pera que fosse entrar na sua fortaleza de Cofala, que elle não logrou, porque morreo logo, não ficando desta geração neste Esta-do mais que Ayres Falcão, filho de seu irmão Luiz Falcão, que ElRey D. João o III. favorecia tanto, que quando despacháram este Gonçalo Falcão com a fortaleza de Çofala, disse ElRey que lha dava, porque seus antepassados ajudáram a ganhar aquella Cidade de Lisboa aos Mouros: e que pois que de todos os Falcões não havia já mais que aquelle, que era razão se sustentasse,

# DEC. VII. LIV. X. CAP. I. 445

porque de todo se não perdesse aquella tão

boa, e antiga raça delles.

As náos depois de tomarem a carga em Cochim deram á véla pera o Reyno, e foram nellas os Fidalgos, e Capitães seguintes. Bastião de Sá, que acabou de ser Capitão de Cofala, na não Sant-Iago, e com elle D. Jorge de Menezes, que depois foi Alferes mór; Ruy Gonçalves da Camara, Luiz Freire de Andrade, que depois foi Capitão de Chaul, D. Affonso Henriques, e outros. Em outra não foi D. Antonio de Noronha de alcunha o Catarraz, que fora Capitão de Dio, que com ser pobre levou todos os que com elle quizeram ir. E em outra não foi D. Antão de Noronha, que aquelle verão viera de servir a Capitanía de Ormuz. E em outra não foi Filippe Carneiro, Capitão que foi de Dio. Estes Capitães levavam muitos Fidalgos, e Cavalleiros á sua conta, porque primeiro que partissem de Goa, mandáram pôr escritos pelos lugares públicos, pera que todo o que quizesse ir nas suas náos, soubesse que lhe dariam de comer até o Reino, porque assim o costumavam naquelle tempo os Capitaes que sahiam de suas fortalezas, com ellas lhes darem então ametade menos, do que agora dão ao deste tempo, em que não ha nenhum, ou são muito poucos os que dão de comer a hum

hum foldado: e assim á falta disso deixam muitos mui honrados de ir ao Reyno requerer seus serviços. Foi tambem nesta companhia D. Jorge de Sousa, Capitão mór da Armada do anno passado, que tinha ficado na India com a sua náo Castello, que por não abater a sua bandeira a D. Constantino, se desviou logo delle; mas encontrando-se ambos fós em Santa Helena, não quiz D. Jorge enrolar a sua bandeira, sobre o que mandou D. Constantino pôr a sua artilheria em fima, e por rageiras chegar huma náo á outra com tenção de metter a de D. Jorge no fundo, ou lhe entrar a não, e o levar prezo na sua até o Reyno. E tendo tudo prestes, mandou notificar a todos os Fidalgos, Cavalleiros, e Officiaes da sua não, que se fossem pera terra sob pena do caso maior, o que todos fizeram logo. E D. Jorge mudou o parecer; e tomando melhor confelho, abateo a bandeira, e mettendo-se no batel da sua não, se foi ver com D. Constantino, reconciliou-se com elle, e dalli até o Reyno o acompanhou sempre, e salvou todos os dias. E chegado a Cascaes, tendo já ElRey aviso do caso por outra não que chegou primeiro, por se encontrarem todas nas Ilhas Terceiras, o mandou desembarcar prezo pera o Castello, onde esteve alguns tempos até lhe perdoarem. CA-

De como vieram novas que o Cossairo Cafar era sabido com tres galés a esperar as náos de Ormuz: e de como o Conde do Redondo Viso-Rey mandou a D. Francisco Mascarenhas com buma grossa Arma-

da buscallo: e do que lhe succedeo.

P Or navios, que chegáram de Ormuz em Outubro, teve o Conde Vifo-Rey avifo de como era sahido do Estreito de Meca com tres galés o Cossairo Cafar (de quem algumas vezes démos conta) com tenção de ir esperar as náos, que haviam de vir de Ormuz pera Goa, como já fizera o verão, que D. Fernando de Menezes, filho do Viso-Rey D. Affonso de Noronha, tomou as galés em Mascate, como no fim da VI. Decada no Cap. X. do X. Livro, e em principio desta se disse. E querendo o Conde prover, e acudir áquelle damno, e atalhar as prezas que aquelle Cossairo pertendia fazer, mandou com muita brevidade negociar huma Armada de remo pera o mandar esperar. E elegeo pera esta jornada a D. Francisco Mascarenhas, que depois foi Capitão dos ginetes, e da guarda de sua Magestade, e Conde de Santa Cruz, e Viso-Rey da India, que com elle tinha vindo do Reyno despacha-

chado com as fortalezas de Çofala, e Moçambique, e com titulo de Capitão mór do mar da India, que se deo tanta pressa, que aos quinze de Novembro se fez á véla com vinte e tres galeotas, e sustas, e dous galeões mais, em que levava seiscentos e sincoenta soldados dos melhores da India, em que entravam muitos Fidalgos, e Cavalleiros mui honrados.

Os Capitáes destes navios que o acompanháram, foram Eytor da Silveira o Drago, filho do Coudel mór; D. Lourenço de Sousa, D. Diogo de Sousa seu irmão, que agora he Commendador de S. João, e Bailío de Acre; D. Diogo Fernandes de Vasconcellos, sobrinho do Arcebispo de Lisboa D. Fernando de Menezes; Pero da Silva de Menezes, Pero de Mendoça, de alcunha o Larim, João de Mendoça seu irmão, João Lopes Leitão, Fernão de Miranda de Azevedo, filho de Antonio de Miranda de Azevedo, que fora Capitão mór do mar da India em tempo das desavenças de Lopo Vaz de Sampaio com Pero Mascarenhas; D. Francisco Lobo, João Gomes de Castro, hum Fidalgo Gallego, que foi do Infanfe D. Luiz, Francisco Vaz de Siqueira, Rodrigo da Silva, Gaspar Velho, João Correa de Brito, Gonçalo Teixeira, Manoel Rodris gues, Pedralyares de Cananor, Antonio Fernan-

# DEC. VII. LIV. X. CAP. II. 449

nandes, e Luiz Ribeiro. E dos navios groffos eram Capitaes Miguel Rodrigues Coutinho, de alcunha Fios Seccos, e Jeronymo

Teixeira de Macedo.

Dada esta Armada á véla, despedio o Conde Viso-Rey a Manoel Travallos por Capitão mór de sete, ou oito navios pera andarem com a Cafila da costa do Canará pera trazer mantimentos a Goa; e em quanto carregava delles naquelles portos, mandou dar huma vista ao Malavar, por haver novas de alguns Coffairos. E porque lhe não succedeo todo este verão cousa notavel, acabaremos aqui com elle, porque he necessario continuar com a Armada de D. Francisco Mascarenhas. Que partido de Goa, soi com toda a Armada em breves dias tomar Baçaim, onde mudou alguns navios, etomou outros melhores, e dalli atravessou a Dio; e de longo da costa de Pór, e Mangalór; foi ter á enseada de Jaquete; e por ir falto de agua, a foi tomar na Ilha das Vacas, o que foi causa de perder as galés; porque em quanto se alli deteve em a fazer, foram passando adiante algumas cotias, que hiam em sua companhia pera o Cinde, que deram com as tres galés do Cafar, que tamhem hiam com tenção de fazerem aguada na mesma Ilha das Vacas. E chegando o Cafar a ellas, soube da nossa Armada; pelo Couto. Tom. IV. P. II.

que tomando-lhe alguma pouca da agua que lhe achou, tornou a voltar com tanta prefsa, e desattento, que huma das galés foi dar á costa, e o Cafar com as duas que lhe ficáram, fe affastou della; e correo tão largo, que se engolfou, e houve por seu conselho tornar-se pera Mocá, como sez. Depois de D. Francisco Mascarenhas fazer aguada, foi feguindo sua derrota; e como levava o tempo prospero, em poucos dias tomou Ormuz, onde espalmáram os navios, e os alimpáram; e recolhendo comfigo todas as náos, que haviam de ir pera Goa, voltou com el-las, indo-lhe dando guarda. E tanto se apres-sou, que na entrada de Janeiro deste anno de 1562, em que com o favor Divino en-trámos, chegou a Goa; e porque o Malavar estava sem Armada, o despedio logo o Con-de Viso-Rey pera aquella costa com quasi todos os navios que levou, e outros alguns mais, que se armáram de novo.

Despedida esta Armada, receando-se o Conde que na monção de Março tornasse o Cossairo Casar a sahir fóra esperar as náos de Ormuz, mandou armar tres galeões, e alguns navios de remo, assim pera lhe irem impedir a sahida, como pera tomarem as náos, que haviam de ir do Achem, Tanaçarim, Cambaya, e de outros portos pera aquelle Estreito com pimenta, drogas, e ou-

## DEC. VII. LIV. X. CAP. II. 451

tras fazendas, fem levarem falvoscondutos. E elegeo pera esta jornada a Jorge de Moura, Collaço do Principe D. João, pai de El-Rey D. Sebastião, que alguns dias andados de Fevereiro se fez á véla com os tres galeões, de que a fóra elle eram Capitães, Pero Lopes Rabello, e Antonio Cabral; e os das fustas não se acham os nomes a mais que a Diogo Ferreira do Principe, e a Bastião

criado de Abreu. Partida esta A

Partida esta Armada, entrou o Conde Viso-Rey no negocio dos provimentos das fortalezas, e despachou D. Diogo Pereira, filho bastardo do Conde da Feira, pera Maluco, por ser provídos daquellas viagens, e lhe deo hum galeão carregado de roupas, munições, e mantimentos. É juntamente despachou D. Fernando de Lima em outro galeão pera Bandá, e não fabemos com que partidos, e ambos deram á véla de quinze de Abril por diante; e proveo as mais fortalezas todas de gente, dinheiro, e munições. Despachadas estas cousas, recolheo-se D. Francisco Mascarenhas do Malavar, onde andou aquelles tres mezes guardando a costa, e defendendo que não sahissem náos pera Meca, nem Paraos a roubar, e reco-Îheo comfigo huma grande Cafila de navios, e náos de Bengala, da China, Malaca, Maluco, Costa de Choromandel, e de outras Ff ii

452 ASIA DE DIOGO DE COUTO partes; e depois de tudo recolhido, se cerrou o inverno.

#### CAPITULO III.

Do que aconteceo a Jorge de Moura no Estreito do mar Roxo: e de como Pero Lopes Rabello pelejou com huma poderosa não de Rumes: e de como ambos se abrazáram: e de outras cousas.

P Artido Jorge de Moura de Goa, (como no Capitulo atrás acabámos de dizer,) foi atravessando aquelle grande golfo, que vai da Costa da India até a da Arabia, e em vinte dias foi haver vista da Cidade Caxem hum dia pela manhã; e em se alevantando o Sol, descubríram da gavea do galeão de Pero Lopes Rabello, que ficava muito atrás, huma muito formosa não com todas as vélas enfunadas, que levava a derrota do Estreito de Meca, que na grandeza, e apparato que fazia lhe pareceo do Reyno. Pero Lopes virou logo a ella, e a foi feguindo, e fazendo sinal á Armada, que quasi se não enxergava, e todavia ouviram a bombardada, e da gavea do galeão de Antonio Cabral o víram ir naquelle bordo, e logo lhe pareceo que vira alguma cousa. E voltando no mesmo bordo, fez sinal ao Capitão mór, e metteo todas as vélas, e varredeiras, e

DEC. VII. LIV. X. CAP. III. 453

o Capitão mór fez o mesmo, e o foi se-

guindo.

Esta não, de que os nossos houveram vista, era do Achem, e tamanha, que levava gavea, e sobregavea, que já partira o anno passado pera Meca; e por achar tem-pos contrarios, arribou a Tanaçarim, don-de tinha partido em Janeiro; e vinha tão rica, e prospera, que assirmavam depois tra-zer mais em si de hum milhão de ouro, a fóra hum palanquim, que o Achem manda-va pera a pessoa do Turco, com tanto ou-ro, e pedraria, que diziam valer duzentos mil cruzados. Trazia a náo em si sincoenta peças de artilheria de bronze, e quinhentos homens de armas, Turcos, Abexins, Fartaquins, e de outras nações bellicosas. Pero Lopes Rabello, que a hia seguindo, foi todo aquelle dia sempre á vista quasi no mesmo compasso; e tanto que anoiteceo, fez farol pera que os outros galeões o vissem; o que visto pelos da não, tambem lhe fizeram outro pera se lhe amostrar, porque hiam tão confiados em sua potencia, que lhes não dava cousa alguma da Armada, nem a estimavam, e assim se deixava ir seu caminho muito segura. Pero Lopes Rabello foi-se sempre compassando com ella; e tanto se apressou, que quando foi o quarto da mo-dorra, rendido a alcançou; e ella em o ven-

do tão perto, virou a elle com todas as vélas enfunadas com tenção de passar pelo galeão, e de pancada desapparelhallo, e voltar seu caminho; e affim com toda aquella furia lhe poz a proa por gilavento, e lhe lançou dentro muito fogo. Pero Lopes Rabello como hia já lestes, e preparado pera aquelle negocio, em ella dando a pancada, lhe lançou dentro alguns arpeos, com que ambas as náos ficáram atraçadas. E como os nossos hiam com as armas nas mãos, commettêram logo a entrada, lançando-lhe dentro muitas panellas de polvora; porque estavam tão sof-fregos, e animosos com a cubiça das prezas, que imaginavam já ter nas mãos, que desestimáram a potencia da não, e assim tratáram de a render á espada, pera lhes ficar a vitoria mais formosa, e o sacco mais seguro. Os Mouros, que eram muitos, e efcolhidos, vendo a determinação dos nossos, defenderam-llies a entrada com tanto esforço, e valor, que os fizeram deter, travandose de bordo a bordo huma asperissima batalha com grande damno de ambas as partes.

E estando neste conflito, chegou o galeão de Antonio Cabral, que sempre seguio os faroes; e como a escuridão da noite era grande, e não pode differençar as náos, com aquella furia com que hia, poz a proa no galeão de Pero Lopes Rabello, cuidando

que

que a punha na não dos Mouros, e com a pancada foi virando, e ficou atravessado por poppa de ambas as náos, em que havia tamanho rumor, e rugido das armas, que parecia huma batalha de grandes exercitos. O galeão de Antonio Cabral ao travessar, que fez por poppa dos outros, teve tal acordo hum foldado, por nome Manoel da Costa, que estava sobre o bordo do galeão, que com a espada cortou as cordas do leme da náo dos Mouros, (porque se governam to-das com huns aldropes pelas ilhargas pela banda de sóra,) com o que o leme sicou desgovernado, a que os Mouros acudíram pela tornar a preparar, e entre tanto traba-lháram pera verem se se podiam desafferrar, e sahirem-se pera sóra, pera o que andavam com as escotas do traquete, mas sicou-lhes tudo em vão; porque como estavam atracados, não se podiam desviar pera nenhuma parte. Já neste tempo era o fogo tanto no galeão de Pero Lopes Rabello, que foi necessario a Antonio Cabral lançar-se nelle com alguns companheiros, pera que o ajudassem a apagar; porque chegou a cousa a estado, que largáram os nossos as armas pera acudirem ao sogo. Com isto tiveram os Mouros lugar de se desafferrarem, deixando os nossos galeões ambos abordados, dando tamanhas pancadas, que se desfaziam, e a revol-

volta era tamanha nelles, que se não entendiam; porque huns acudiam ao fogo, porque os não abrazasse; outros a se desafferrarem, por se não fazerem em pedaços, de sorte que tudo era huma confusão. A não dos Mouros como hia já affastada, tomoulhe o traquete vento; mas faltando-lhe o leme, deo huma volta em roda, e tornou a cahir sobre os galedes com a proa, onde dantes tinha a poppa. E posto que os nossos estavam naquelle grande conslito, e trabalho, em que tratavam de apagar o fogo, em que o galeão estava ateado, vendo outra vez a náo dos Mouros fobre elles, lançáram-lhe tanto fogo dentro, que a abrazáram em chammas, anteando-se-lhe pelas vélas, e enxarceas com tanta braveza, que era espanto. E foi o fogo crescendo de feição, que se ateou no galeão de Pero Lopes, sem os nosfos o poderem apagar, onde se foi accendendo com tanta furia, que sem lhe poderem valer, começou a arder juntamente com a náo. Pelo que foi forçado a Antonio Cabral mandar cortar as rajeiras ao seu galeão, porque não ardessem todos, e perecessem.

Vendo-se Pero Lopes Rabello perdido, e o seu galeão sem remedio, passou-se ao de Antonio Cabral com os que puderam, por ser a pressa tamanha, que muitos se lançáram ao mar, porque se não que massem,

fi-

### DEC. VII. LIV. X. CAP. III. 457

ficando o galeão de Pero Lopes, e a não dos Mouros ardendo já em labaredas. Os Mouros vendo-se tambem perdidos, lançáram-se ao batel; e os que nelle couberam foram-se acolhendo, e todos os mais ficáram pelo mar a que se lançáram, porque a não era já toda sogo. Tanto que Pero Lopes Rabello se vio affastado, metteo-se no batel de Antonio Cabral, e soi recolher os seus soldados, que andavam pelo mar a que se tinham lançado, e de passagem foram matando, e cativando todos os Turcos, que achou a nado; e antre estes que recolheo, soi hum com sete espingardadas, que logo morreo.

Feito isto, recolheo Antonio Cabral a Pero Lopes Rabello na sua camara, e lhe deo ametade de toda a sua roupa, e o mesmo fizeram os seus soldados aos outros de Pero Lopes, porque não salváram mais que o que tinham nos corpos. A este tempo chegou o Capitão mór, que vio arder aquellas duas nãos com tamanho terremoto, e estrondo, que parecia queimar-se huma grande Cidade, porque com a escuridão da noite causava aquelle sogo muito grande espanto, e temor. E vendo hum só galeão affastado, chegou á falla, e soube ser Antonio Cabral, e do desastre de Pero Lopes Rabello, que sentio em extremo, e deixou-se ficar borde-

jando até amanhecer, que se descubríram a não, e o galeão consumidos até o lume da

agua.

Estando assim vendo aquelle miseravel espectaculo, appareceo outra náo; e dando ás vélas, a foram seguindo, deixando as outras entregues ao fogo de tudo confumidor. E fe fe deixáram ficar até fe elle acabar, por sem dúvida se tem que do porão da dos Mouros se pudera tirar muito ouro, prata, e outras fazendas, que lá em baixo trazia, a que o fogo não podia chegar; mas a golodice, e cubiça da outra não que víram, cuidando tella nas mãos, lhes fez deixar tudo, e ir forçando as vélas, tanto que a alcançáram sobre a tarde; e sendo a tiro de bombarda, lhe atirou o Capitão mór a amainar, o que ella fez, e foram os nossos galeões preparando hum cabo pera lhe lançarem; e por cuidar o Capitão mór que a ti-nha segura, mandou amainar as vélas do seu galeão: e foram os seus Officiaes tão descuidados, que ao deitar do cabo ficáram por gilavento da não fem o cabo a prender. Vendo os Mouros os nossos no tomar das vélas tão embaraçados, e que o galeão lhes hia ficando por poppa, não perdendo o acordo, alçáram depressa as vélas, e foram preparando a náo, e mettendo de ló tudo o que puderam por tomarem o balravento aos nossos

## DEC. VII. LIV. X. CAP. III. 459

navios, que deixáram amainados; e quando acudiram a dar á véla pera feguirem a náo, hia ella já tão alongada, e desviada delles que houveram por escusado seguilla, o que todavia sizeram até anoitecer, que ella mudou o rumo, e se foi seu caminho. Os nossos ao outro dia pela manhã ao sahir do Sol mandáram descubrir o mar, e já o não víram, pelo que se fizeram na volta da boca do Estreito; e a monte de Felix andáram esperando as náos que haviam de vir demandar aquella paragem, aonde os navios de remo foram ter com elles, porque não puderam aturar as náos. E em quanto alli eftiveram, (que foi mais de hum mez,) houveram vista de mais de sincoenta nãos por vezes, sem lhes poderem chegar; porque coco elles estavam á terra, e ellas vinham de mar em fóra enfunadas, não foi possível chegarem-lhes, nem feguirem-nas pera dentro, por se não metterem com ellas no Estreito a risco de se perderem; e sendo o tempo já gastado, se recolhêram pera Ormuz, onde levavam por regimento fossem invernar, pera virem dando guarda ás náos, que haviam de ir a Goa.

#### CAPITULO IV.

Do que mais succedeo nas guerras dantre Abexins, e Mouros: e do grande soccorro dos Turcos que entrou em Baroá: e do que o Emperador passou com os Portuguezes.

A Trás temos deixado o Barnagais pro-feguindo na guerra contra os Mouros, de quem tinha havido algumas vitorias, o que lhe deo oufadia pera ir accommetter o Baxá, que estava em Baroá, em hum forte de pedra, e barro, com as costas em huma ferra mui ingreme, e por diante como cava huma formola ribeira, que trazia tanto pescado, que podia sustentar muita gente em hum prolongado cerco. E pera isto mandou chamar seu pai Radiasgana, homem velho, grande cavalleiro, e de muito bom conselho, que trouxe comfigo hum esquadrão de humas gentes, que se chamam Tigares, grandes ladrões, e juntos ambos foram cercar o Baxá no forte, e em fua companhia foi Diogo de Alvellos com alguns Portuguezes, com cujo confelho o Barnagais fazia todas as cousas; e como não tinham artilheria, não puderam fazer mais que defender-lhes os mantimentos, no que puzeram toda a diligencia. E estando assim as cousas,

## DEC. VII. LIV. X. CAP. IV. 461

entráram pela tenda do Barnagais tres arrenegados, que vinham fogindo da fortaleza, hum chamado Alexandre, Calabrez de nação, outro João Maria, Genovez, e o terceiro Ungaro de nação, e se offerecêram ao Barnagais a lhe darem ordem pera tomar a fortaleza, fazendo-lhe o negocio facil, e dando-lhe relação de tudo o que antre os Turcos passava, que o Barnagais estimou muito, e os agazalhou, e todavia com os olhos nelles; e logo se poz em seição de accommetter a fortaleza, pela ordem que os sogidos lhe deram, pera o que mandou sazer muitas hasteas grossas, como de chuças, com ferros de arados, e outros petrechos que lhes mais parecêram; e o dia do assalto repartio toda sua gente em duas partes, elle com a sua, e seu pai com os Tigares; e no quarto dalva commettêram a fortaleza por duas partes com aquellas chuças de ferros de arados, e começáram a desfazer as paredes muito facilmente, porque cram de pedra, e barro; e por alguns portilhões que fizeram entráram dentro, e matáram muitos dos Turcos, que se lhes puzeram em defensão, e o Baxá com os mais se recolhêram a hum castello, que tinham sobre a rocha. Os Tigares da companhia do pai do Barnagais, como eram ladrões, logo se mettê-ram pelas casas a roubar, e a carregar de

fato, e ainda sobre elle vieram a pelejar huns com os outros. O Turco, que estava no castello, vendo aquella occasião, sahio com quinhentos Turcos, e deo nelles com tanta pressa, que primeiro que acudissem ás armas matou muitos, e o pai do Barnagais escapou de suas mãos bem mal tratado, e com esta vitoria foi demandar o Barnagais, que como era cavalleiro, mandou pôr o sogo a todo o sato, e ás casas; e ajuntando a gente que pode em hum batalhão, se foi sahindo da fortaleza, pelejando muito valorosamente, e muito a seu salvo se foi recolhendo a seu arraial, e o levantou logo muito apaixonado contra o pai por não prover na desordem dos seus.

Neste mesmo tempo chegon a Maçuá hum genro do Baxá, que lhe vinha de soccorro, com oitocentos de cavallo, e mil de pé, e meio conto de ouro em moeda, com muitas munições, e petrechos que o Turco mandava, pera lhe correrem com a conquista daquelle Imperio, porque o pertendia senhorear todo, e logo se foi ajuntar com o sogro, que estava em Baroá, com aquella vitoria havida dos Tigares. Estas novas chegáram á Corte do Emperador, que mettêram em todos grande temor, e espanto, e o Emperador se preparou pera acudir áquelle negocio em pessoa, e começou a ajuntar

gen-

# DEC. VII. LIV. X. CAP. IV. 463

gente, e petrechos. E como era muito dado a superstições de seitiços, e agouros, parece que mandou por alguns Aruspices, e seiticeiros consultar o demonio sobre o que lhe succederia naquella jornada, do que lhe elles não deram boas esperanças, affirmando-lhe, que lhe não convinha commetter aquelle negocio, e que deixasse os Turcos, porque humas gentes sem nome os haviam de desbaratar de todo. Com isto se deixou o Emperador sicar sem dizer a ninguem a causa, o que os nossos Portuguezes sentíram muito, porque viam estar aquelle Estado em grande ritco, e elles de serem todos cativos

com suas mulheres, e filhos.

E ajuntando-se aquelles, que foram em companhia do Bispo, que eram Antonio de Goes, Jorge Vaz, Jorge Carneiro, Pero Martins, Diogo Gonçalves, Francisco Dias Machado, e Gonçalo Soares Cardim, hum dia depois de cêa tomáram hum tambor, cestros, e pandeiros, com suas espadas nas cintas, e rodelas lançadas sobre as costas, e as espingardas cevadas, e assim chegáram á cerca das tendas do Emperador, e começáram a foliar, e a cantar muito alto; e assim soliando com grande estrondo, foram entrando pelas portas, que os porteiros lhes largáram. O Emperador ouvindo a matinada sahio fóra com a Rainha, e suas Damas, e

mais

mais de trinta tochas accezas, e paráram a ouvir a folia, que os noslos hiam continuando; e o que cantavam era isto:

Viva o Rey de Preste João, Que pera os Turcos he hum leão.

E acabando a folia, desparáram as espingardas; e chegando ao Emperador, lhe disseram que mandasse abater as tendas, e fosse contra os Turcos, porque elles sós bastavam pera os destruirem diante delle; e levando das espadas com aquelle fervor, começáram a efgrimir com muita ligeireza. A Rainha, e as Damas estavam como pasmadas de ver aquillo, que foi cousa que muito estimáram; e disseram humas pera as outras: « Isto são » Anjos, e não homens. » A esta matinada se alvoroçou todo o arraial; e acudindo ás tendas do Emperador, entráram todos os Portuguezes dentro; e vendo andar os outros naquella batalha, deo-lhes o furor, e levando das espadas, fizeram o mesmo. E depois se foram ao Emperador, e se lhes offerecêram pera morrerem diante delle em defensão de seu Reyno. O Emperador, que estava muito contente de ver aquillo, disse contra os Portuguezes antigos: « Este dia não era vos-» fo, senão destes noveis, (pelos que vieram » com o Bispo,) e por certo tenho, que » todos sois meus amigos. » E logo mandou tra-

# DEC. VII. LIV. X. CAP. IV. 465

trazer quatro garrafas crystallinas de collos altos cheias de vinho, e algumas conferavas, com que os convidou, e os mandou

repousar.

Mas como o Emperador estava medroso do que lhe os feiticeiros tinham dito, não ousava a se abalar; antes hum dia depois disto entrou na tenda do Bispo Xumo Cafalou, casado com huma irma da Rainha, e lhe pedio despejasse todos; e sicando sós, lhe disse, como os Turcos vinham muito pode-rosos, que pedia lhe dissesse o que seria do Emperador, se sosse áquella jornada, (por-que tem os Abexins por costume pergunta-rem a seus Prelados pelos successos das coufas.) O Bispo vendo aquelle desproposito, tomou huma vara que tinha na mão, e a poz com a ponta no chão direita, e disse contra o Cafalou: « Vês esta vara assim di-» reita? en a largo; se cahir, morrerá o » Emperador na guerra; e se ficar em pé, » vencerá: » e largando-a o Bispo, cahio no chão, de que Xumo Cafalou ficou triste, e o Bispo muito rozado. Poucos dias depois disto mandou o Emperador chamar todos os Portuguezes; e estando elles de fóra das tendas, abaixou hum panno da cerca, e ficou descuberto até os peitos; e fallando com os nossos, com os olhos cheios de lagrimas, lhes disse estas palavras:

Couto. Tom. IV. P. 11. Gg « Coi-

« Coitados de vós, depois que eu mor-» rer. » Os nossos ouvindo isto leváram das espadas, e disseram: « Primeiro todos mor-» reremos diante de V. Magestade, e des-» truiremos os Turcos nossos inimigos. » E profeguindo o Emperador a pratica, disse: » Sabei que sou com vós-outros como gal-» linha com os filhos, que quando vem o » milhano, os recolhe debaixo de suas azas. » Em Ethiopia não tendes senão a mim por » amigo, todos vos querem mal; aconfelho-» vos que sejais como linhas juntas, que » quando estão unidas, fazem hum cordão, » com que prendem hum leão; e apartadas, » qualquer cousa as dessaz : digo-vos isto, » porque tenho pouca vida. » Isto disse este Emperador; porque depois que seu pai fal-leceo, e que elle succedeo no Reyno, os móres desgostos que teve com sua mái, e com os Grandes, foi, por não querer degradar os Portuguezes pera esses sertões da Ethiopia, donde não pudessem ter communicação com o mar, nem recado da India; porque estando o pai pera morrer, lhos encommendou muito, e lhe poz pena de sua maldição, fe os não amasse como irmãos, e senão gratificasse a ElRey de Portugal seu pai (com lhe dar a metade do seu Reyno, se o quizesse) os grandes beneficios que delle recebera; porque se lhe não mandára o socDEC. VII. LIV. X. CAP. IV. 467

corro por D. Christovão da Gama, (como fica dito no Cap. XI., do VII. Liv. da V. Decada,) fem dúvida se perdéra aquelle Imperio. Os nosfos, que vísam o Emperador tão triste, e melancolizado, lhe disseram muitas cousas sobre aquillo, e se recolhêram; e nós o faremos por hum pouco, porque temos muitas cousas com que continuar, e depois a seu tempo tornaremos a estas.

#### CAPITULO V.

De huma breve relação das cousas do Beniaventurado Apostolo S. Thomé, de sua morte, e milagres: e das grandes maravilhas de huma pedra, que se achou no lugar em que o matáram: e de huns padrões, que os Reys daquelse tempo passáram de rendas pera a Igreja que alli fez.

Porque não he bem que passemos pelas cousas, que neste tempo acontecéram na Casa do glorioso Apostolo S. Thomé, Padroeiro da India, faremos dellas huma breve relação pera gloria de Deos nosso Senhor, louvor do seu servo, e edificação nossa. Florecendo, e indo cada dia em grande crescimento os milagres deste Santo Apostolo na Cidade Meliapor, que agora se chama S. Thomé, onde os Portuguezes tem huma muito formosa, e prospera Colonia, de que Gg ii

já algumas vezes fallámos, fuccedeo o anno de quarenta e sete quererem os moradores com o Vigario da Casa do Santo Apostolo alevantar a Ermida do monte grande, que tinha cahido seis, ou sete vezes, e havia muitos annos estava no chão, por ser o principal lugar, e Oratorio, onde o Santo costumava ir orar, e onde foi acabar fua vida gloriofa. E porque o lugar, e modo de fua morte andam escritos confusamente, diremos aqui a verdade disto, conforme as muitas diligencias que sobre isso fazemos, e a opinião geral que corre entre o Gentios antigos daquella Cidade, em cuja memoria lhes secu quasi como tradição antiga, pelo que ouvíram a seus pais, e avôs.

Costumava o Santo Apostolo sahir-se da povoação, onde ordinariamente gastava a mór parte do tempo na conversão das gentes, e ir-se a orar a hum monte affastado quasi huma legua da Cidade, que naquelle tempo se chamava Antenodur, onde tinha dous Oratorios: hum logo na entrada do monte, onde agora estam os Padres da Companhia, que se agora chama o Monte pequeno, que era huma pequena furna cavada em huma rocha viva, em que tinha feito na mesma pedra hum pequeno Altar, onde devia de ter alguma Cruz, ou retabolo; e o outro Oratorio era mais assima, onde agora

cha-

# DEC. VII. LIV. X. CAP. V. 469

chamam o Monte grande, e onde está a Casa de nossa Senhora, de que logo fallaremos, que será de hum ao outro distancia de pouco mais de hum tiro de berço. E estando hum dia o Santo Apostolo em o Oratorio debaixo affervorado em oração, vieram os Bragmanes, que andavam já conjurados contra elle, por não poderem soffrer sua rara virtude, e exemplo de vida, com que todos andavam desacreditados diante do Rey; e sentindo-o dentro na lapa, foram-se por huma ilharga, onde tinha huma pequena fresta, que sizera pera claridade, e espreitando-o por ella, o víram estar de joelhos, com os olhos fechados, em hum rapto tão profundo, que parecia morto; e mettendo a lança pela fresta, lhe deram huma lançada. O lugar certo por onde foi se não tem averiguado, ainda que todos concordam que foi por huma ilharga. E foi ella com tanta força, que parece que ao acordar do Santo, e ao bullir do corpo, quebrou o ferro assima do alvado quasi meio palmo; e ao gemido que o Santo deo com a dor, foram todos fogindo, e elle com aquellas ansias da morte se sahio pela porta fóra, e tomou o caminho do Monte grande, aonde tinha o principal Oratorio, e on-de eu presumo que estariam seus discipulos, e que os iria o Santo buscar pera o remediarem. Mas como hia mortalmente ferido, che-

chegando á Ermida, fe abraçou com hum retabolo de pedra, em que tinha huma Cruz, e alli encommendando sua alma a seu Mestre, fahiria daquelle fantissimo corpo a gozar daquellas bemaventuranças eternas, e daquellas cadeiras de gloria, que Deos tinha apparelliadas pera seus Santos Apostolos, em que appareceráo no ultimo juizo pera juizes das gentes. Os discipulos do Santo, depois de chorarem sua morte, e apartamento, levaram-no a enterrar na Capella, que na povoação tinha feita daquelle monstruoso madeiro, que ainda hoje está em pé na mesma fórma: e com elle enterráram huma grande panella de barro, em que recolhêram todo aquelle sacratissimo sangue, e ferro da lança, que se achou assim, quando no anno de vinte e tres descubriram a sepultura, e corpo do Santo Apostolo o Capitão Manoel de Faria, e o Padre Penteado, que ElRey D. Manoel de gloriosa memoria mandou a este negocio, pera saber a verdade do corpo do Santo Apostolo, como se verá melhor na III. Decada de João de Barros, e em outras partes das minhas.

Em fim, tornando a nosso proposito, a Ermida, em que o Santo foi morrer no Monte assima, foi sempre renovada por seus discipulos, em quanto vivêram, e depois pelos Christãos, que sempre alli sicáram, até que

## DEC. VII. LIV. X. CAP. V. 471

o tempo veio a apagar tudo. E todavia, depois que entrámos na India sempre os Reys. Catholicos de Portugal mandáram ter muita conta com esta Casa, que soi muitas vezes renovada; mas de seição, que por tempos tornou a cahir, como esteve até o anno de quarenta e fete, em que os moradores com o Vigario da Cafa tratáram de a alevantar de feição, que não cahisse por muitos tempos. E pondo as mãos na obra, abrindo os antigos alicerses, a huma terça feira, acháram nelles huma pedra de maravilhosa feição de côr parda clara, de quatro palmos de alto, e tres de largo, e nella feito de meio relevo hum portal ao modo Gotico, e no meio huma Cruz da feição das de Avís, e em sima na cabeça huma pomba, assim como se pinta, quando o Espirito Santo appareceo á Senhora, e aos Apostolos. E no circulo do portal tinha humas letras de tão antigos caracteres, que não houve em toda aquella Cidade quem as conhecesfe; e a pedra por dentro, e meio della tinha humas manchas como de sangue. E parecendo a todos que aquella pedra era milagrosa, a leváram com grande veneração pera a Igreja da Cidade, em quanto hiam com a obra por diante, com determinação de a mudar pera aquella casa; e a feição da pedra he a seguinte. E



E desta feição são todas as Cruzes, que o Santo Apostolo mandou fazer em todas as par-

## DEC. VII. LIV. X. CAP. V. 473

partes; e ainda hoje se vem na sua Igreja, e Capella, e no Oratorio do Monte pequeno, e em algumas columnas, donde ha pouco tempo trouxeram huma pera o Convento de S. Francisco de Goa, que os Padres tem em huma Capellinha na crasta, que abriram pela cabeça, e lhe fizeram hum vão com hum espelho, onde tem mettido hum pedaco do ferro da lança, com que matáram o Santo Apoítolo. E esta columna he ao modo oitavado da côr da mesma pedra do milagre, senão quanto he no tacto mais aspera, e no meio della tem hum pequeno portal entalhado na mesma pedra, e no meio huma Cruz como esta. Outra columna está na povoação de Negapatão mettida no chão com varões de ferro, por se recearem os Gentios que os Portuguezes lha tomem; e pera se mais segurarem, a recolhêram pera junto de hum seu pagode de muita veneração, e a cercáram á roda de parede, sicando alli em hum pateo. Tem esta columna hum gallo talhado na pedra de huma parte, e da outra huma corda, e huma véla, e anda de boca em boca das gentes de muitas centenas de annos a esta parte, que esta columna viera pelo mar huma noite, e que aquella véla vinha acceza; e vista por huns pescadores aquella claridade, foram ver o que era, e acháram aquella pedra milagrofa, que por

sima da agua hia pera a terra até encalhar nella; e dando rebate ao Gentio, acudio todo á praia; e achando aquella maravilhofa columna, levaram-na com muita veneração pera junto daquelle pagode, temendo-se sempre depois que os nossos entráram naquella povoação de lha tomarem. E deitando nós nosfo juizo sobre esta pedra, nos parece que foi das columnas, que S. Thomé mandou pôr em alguma parte de Meliapôr, e onde achou aquelle espantoso madeiro, que era doze leguas donde hoje está sua ca-sa, e anda em memoria de todos os Gentios de avôs a netos, que quando ElRey dera aquelle páo ao Santo pera fazer huma cafa naquella Cidade, onde o páo se achou, que então era ao longo do mar, e doze leguas onde hoje está sua casa, dissera, que não havia de edificar Templo, senão onde o páo por sua vontade fosse parar, porque aquella Cidade, e muitas leguas adiante se havia ainda de cubrir de mar: e o páo foi dalli a doze leguas parar no lugar, onde hoje está a casa do Santo Apostolo. Pelo que nos parece que quando o mar comeo toda aquella terra, esta columna, que estaria naquella parte, seria milagrosamente levada pelo mar até aquelle lugar, onde hoje está, e onde esperamos em nosso Senhor pelos mereci-mentos do seu Santo Apostolo, que havemos

## DEC. VII. LIV. X. CAP. V. 475

ainda de ver huma muito prospera Cidade; cheia, e povoada toda de Christãos; e que aquelle pagode, onde aquella columna está, ha de ser ainda convertido em hum muito formoso Templo, em que Deos nosso Se-

nhor seja honrado, e venerado.

E tornando a nosso sio da pedra do milagre, acabada a Ermida, que dedicáram a N. Senhora do Monte, passáram pera ella a pedra com grandes festas, e regozijos, e a puzeram sobre o Altar, e mandáram fazer hum auto do modo de como fe achou, e mandáram tirar a fórma, e debuxo della, que se levou a ElRey D. João, que a estimou muito; e encommendou por suas cartas ao Governador D. Duarte de Menezes, que trabalhasse muito por se buscar quem declarasse as letras pera por ellas saberem a certeza daquella pedra. E pela instancia, com que ElRey encommendou este negocio, trabalháram todos os Governadores, e encommendáram aos Capitães daquella povoação que com toda a diligencia possivel se buscasse pessoa, que declarasse aquellas letras: e assim todos mandáram trazer desse sertão a muitos Bragmanes velhos, e doutos pera isso, sem se achar quem tivesse noticia daquelles tão antigos caracteres. E querendo Deos nosso Senhor mostrar já ao mundo aquelle segredo por honra do seu Santo Apos-

tolo, pera que os homens não perdessem aveneração, e acatamento em que a tinham, permittio que o anno de sincoenta e hum o dia, que se celebra a festa da Expectação de nossa Senhora, a que chamam do O, que cahe sempre a dezoito de Dezembro, pera onde mudáram a da Santa Cruz, que na mesma Ermida ordenáram que se celebrasse, em começando o Vigario, que dizia a Missa, as primeiras palavras do Santo Evangelho: Missus est Angelus Gabriel à Deo, &c., começou a pedra maravilhosa a se mudar de huma cor ferrenha, e pouco e pouco se foi cerrando, e fazendo preta, e luzida, como se estivera untada de oleo, e logo tornou outra vez á fua côr natural, e começou a fuar gottas de agua; e a huma parte, onde estavam mais claras as manchas de sangue, se mostrou muito formosa e rofada.

Estes esfeitos foram vistos de todo aquelle povo, que começou a engrandecer, e louvar em altas vozes ao Altissimo Deos, e a seu Santo Apostolo, porque lhe quizera mostrar a virtude daquella pedra. E estas mesmas maravilhas, e milagrosos sinaes se víram depois no mesmo dia certos annos, ainda que interpolados, até o passado de sefenta e hum, em que sendo Capitão daquella povoação Pero de Taíde Inferno, e Vigario

da-

## DEC. VII. LIV. X. CAP. V. 477

daquella casa o Padre Gaspar Coelho, que trabalháram todo o possivel por descubrir quem declarasse as letras daquella pedra, até que lhe trouxeram do Reyno Canará hum Bragmane muito antigo, e muito douto na feita dos Bragmanes, e nas letras antigas de suas escrituras, que pela fama que delle ti-veram, o mandáram buscar. E mostrandolhe a pedra, vendo-a, e notando as letras, as conheceo, e disse que eram tão antigas, que já se não usavam; e que eram sinco sortes, e differenças dellas, e de lingua; e que cada letra daquellas continha vinte, ou mais letras, conforme aos antigos Geroglyficos dos Egypcios, que punha huma letra por huma parte, e esta por muitas; e que as letras eram trinta e seis com tres pontos, que tambem significavam suas partes: e dando lhe incomento conforme á sua letra com do-lhe juramento conforme á sua lei, com suas ceremonias acostumadas, pera que bem, e verdadeiramente declarasse o que ellas diziam, se subio em alto pera as notar bem, e as soi escrevendo nas letras, que então se costumavam antre elles, que affirmava serem mais de setecentas; e pondo-as em sua ordem com muito tento, e vagar, e depois as foi interpretando por hum experto lingua, e hum Tabellião do público Judicial, as foi tomando em fua lembrança pera as lançar em suas notas; e o que continham he o seguinte.

« Em tempo do filho de ElRey Sagad » Gentio, que reinou trinta annos, hum fo; e verdadeiro Deos veio á terra, e tomou carne no ventre de huma Virgem, e tirou a lei dos Judeos, de cujas mãos por fua vontade tomou castigo pelos peccados dos homens, depois de andar no mundo trinta e tres annos, e ensinar a doze criados a verdade, que andou prégando. E hum destes veio a hum lugar chamado Majalle com hum páo na mão, e trouxe hum grande madeiro chamado Bagad, que veio » pelo mar, de que fez huma Igreja, com que toda a gente folgava. Hum Rey de » tres Coroas Cheralacone, Indalcone, Cuf-» pandiad, e ElRey Alexandre do Reyno » Ertinabarad com Catharina sua filha, e » muitas Virgens, e seis generos de castas n por suas vontades tomáram a Lei de "Thomé, por ser a da verdade, e elle » lhes deo o final da Cruz pera adorarem. » E elle subia ao lugar de Antenodur, on-» de lium Bragmane lhe deo huma lança-» da, e elle se abraçou com esta Cruz, » que ficou manchada de seu sangue, e » os discipulos o leváram a Majalle, e o » enterráram na sua Igreja com a lança » no corpo : e porque nós os Reys affi-» ma nomeados vimos isto, fizemos estas » letras. 0 000 1

Don-

# DEC. VII. LIV. X. CAP. V. 479

nhora do O, por esta maneira.

Estando o Vigario Gaspar Coelho dizendo a Missa, em começando o santo Evangelho, começou-se a cubrir a pedra de huma nuvem subtil, que logo se desfez, c a víram ir mudando a côr, e manchar-se de preto, e cardeno, até ficar assim toda de huma côr desacostumada, e tão luzidia, como fe estivera untada de oleo; e acabado o Evangelho, se cubrio toda de hum suor, que parecia que orvalhava sobre ella, o que durou toda a Missa; e acabando o Vigario de confumir, subio-se em joelhos sobre o Altar perante todo o povo, e com o sanguinho, que tinha as finco chagas lavradas de feda vermelha, alimpou aquelle humor de pedra, ficando o sanguinho todo molhado, e com

humas nodoas de huma agua vermelhaça, como de lavaduras de carne fresca; e depois disto antre as onze, e as doze horas tornou a pedra a suar de feição, que pela ponta de hum braço da Cruz estillava gotta e gotta de agua, que o Padre Vigario hia recolhendo no sanguinho, o que durou por espaço de meia hora, que se tornou aquelle humor a resolver, e a pedra sicou parda, clara, e graciosa, e onde tinha as manchas de san-

gue se enxergou muito claro.

De tudo isto se fez logo alli hum auto, em que se assignáram o Capitão, Vigario, e pessoas principaes do povo, que se mandou ao Bispo de Cochim D. Jorge Themudo, que de novo mandou tirar hum summario de testemunhas, de que soi Enqueredor o Vigario, e Escrivão Diogo Pereira, presente o Capitão, de que o Padre Fr. Duarte Chanoca, que soi Guardião de S. Francisco de Goa, e muito antes tinha sido Guardião da mesma Casa de S. Thomé, nos deo o traslado.

E posto que na interpretação das letras da pedra vá alguma cousa desviado de alguns que escrevêram, conforme as informações que tiveram muito depois de mim, quero ir atado ás que tivemos, e ás diligencias que fizemos como de presente, e aos autos, e traslados, que de S. Thomé nos

mandáram. Porque quem os informou tão mal, como foi em dizerem que no anno de 1552. entregáram o Padre Penteado, e o Padre Alonso Cypriano ao Vigario, e Visitador do Bispo de Cochim o traslado de humas doações, que os antigos Reys concedéram pera a Casa do Santo Apostolo, que elle tambem recita muito desviado dos mesmos traslados, que em nosso poder estam, que logo abaixo poremos; sendo certo que em Cochim nunca houve Bispo, senão o anno de 1559. em que veio D. Jorge Themudo, que foi o primeiro que aquella Cidade teve, tambem o podia informar assim nas outras cousas.

E pois fallamos nesta materia, não podemos deixar de nos queixar de alguns delles, por tomar da nossa V. Decada, que ha sete, ou oito annos temos no Reyno, o onzeno, e dozeno Capitulo, que toca na Religião do Gentio da India enganos, e superstições dos Bragmanes, que nos custou infinito trabalho, e despeza da fazenda mandar trazer de suas mesmas escolas do Reyno Badagá, e de irmos em pessoa ver o hospital dos passaros de Cambaya, e notar cousas, que os homens, que lá passam de differente profissão, não sabem, ou não querem notar: negando-nos a benevolencia que se deve no citar dos escritores, e mais quando Couto. Tom. IV. P. 11. Hh

nós neste Estado estamos escrevendo por authoridade da Magestade Real de ElRey D. Filippe. E quem quizer ver se me queixo com razão, lêa os Capitulos atrás allegados, e o II., III., e IV. Cap. do VI. Livro da minha V. Decada, que já deve de estar impressa, ou muito perto de se imprimir, e verá se na mór parte dos outros não vai pelas minhas proprias palavras, e particularidades, que eu só na India notei: e deixando esta materia, em que eu não hei de sicar em obrigação de restituição a ninguem, porque em todas as minhas Decadas dou o seu a seu dono, como pelo decurso dellas se

poderá mui bem ver.

Tornemos á nossa ordem: já que atrás nos penhorámos com os padrões, será bem darmos relação na realidade delles, porque servirá pera que vejamos a liberalidade daquelles Reys nascidos, e creados nas entranhas da gentilidade, que tiveram pera aquelle Templo do Santo Apostolo; e passa assim. O anno de sincoenta e dous, sendo Vigario da Casa do Apostolo S. Thomé o Padre Antonio Penteado, soi ter com elle hum Bragmane velho, e lhe disse: « Que se lhe » pagasse bem, elle lhe descubriria huns pam drões, que os Reys, ou do tempo, ou » pouco depois do Apostolo S. Thomé, lhe » passáram de terras, e rendas que deram » de

# DEC. VII. LIV. X. CAP. V. 483

» de esmola pera a sua Casa, que lhe an-» davam sonegadas, e estavam escondidas » em parte, que elle só sabia. » Vendo o Padre Antonio Penteado aquillo, concertouse com elle em trezentos xerafins, que ajuntou pelos moradores, e os depositou em mão de pessoa abonada que lhos désse, trazendo elle os padrões, que logo vieram. E eram tres taboas de metal de palmo de alto, e. meio de largo cada huma, feitas ao modo de como se pintam os escudos das Armas das linhagens, e todas tinham de huma parte hum letreiro, e da outra huma Cruz, e hum Pavão. Disto tomáram alguns motivo pera affirmar, que a ave, que está na ponta de sima da Cruz da pedra do milagre, era tambem Pavão, no que se enganáram, porque nestas taboas puzeram-se os Pavões como fellos das Armas daquelles Reys, e o Santo não as havia de pôr na cabeça da Cruz; e na cabeça das taboas tinha cada huma dellas huma argola, por onde se pendurayam. Vendo-as o P. Vigario Antonio Penteado, mostrou-as aos Gentios antigos, como os da pedra da Cruz, sobre o que fizeram suas diligencias. E pela fama que havia de hum Bragmane douto nas terras do Canará, o mandáram trazer, que vendo as taboas, conheceo as letras, e declarou-as ao Notario que escrevia, e o que continham he o seguinte. Hh ii

A primeira taboa dizia:

« Em nome de Deos, que fez o Ceo, » e a terra, a que se não sabe principio, » nem sim, a quem me encommendo, e » debaixo de cuja mão estão o Sol, e as » estrellas, e tem poder pera cortar todo o mal. Este Senhor fez huma joia, que he » ElRey nosso Senhor, a quem deo poder » neste mundo pera fazer o que quizesse. » Este Rey alumiam suas obras como estrellas; em tempo que nascêram as pedras » preciosas, então nasceo elle contra todos » seus inimigos, e pera savor, e amor dos » bons, que tem muita caridade. O avô » deste Rey se chamava Atela Rajá, e seu » pai Campella Rajá, e elle Boca Rajá, e » tem dous filhos chamados hum Marapa, » e outro Matapa. E este Rey he tamanho » cavalleiro como huma alimaria, a que » chamam Chigsão, que he Rey de todas, » e he maior que todo o outro Rey, e como » hum dos sinco Reys, que venceram no-» venta e nove Reys, e que tem tanta força » como hum dos oito Elefantes fobre que » o mundo está. Este reina em seu Reyno, » e tem outros tres, que tomou por armas, » que são Otia, Tulcão, e o Canará, e este » he Rey, e Senhor dos Senhores, que seus » inimigos venceo, e fez em postas com » sua espada.»

# DEC. VII. LIV. X. CAP. V. 485

A segunda taboa continha o seguinte: « Passada a era de 1259. annos, no pri-» meiro anno, que se chama Icarrana Ra-» chan, aos doze dias da Lua nova do bom » anno, deo de esmola Abidara Modeliar » Santo pera a fua Igreja as terras abaixo » declaradas, que partem do Chandegari » com Paliorcota, Cotur, e Meliapor, onde » choveo terra, e foi despovoada; e este » lugar de Meliapor parte com o Palepate, » e com o de Cotur da banda do Nascente, » e além do rio da banda do Sul, e da ou-» tra parte com o mar, e da do Norte com » Frivanor. Entre estes lugares ha hum, que » se chama Urur, e outro Cateparede, e » outro Catetangul, e outro Perogum Rey, » que he cabeça delles. E estes lhe dou Abe-» dara Modeliar pera ajuda de alumiar a sua » casa. E todos estes lhe dou com suas casas, » sementeiras, hortas, rios, aguas de pre-" zas, thefouros, rubís, e todas as mais » pedras preciosas, que se acharem por sima, » e por baixo da terra, e todo o navio, e » cousas que vierem de mar em fóra quebrar » em seus termos, e toda a madeira, e os » direitos de alguma não que alli carregar, » tirando algum pedaço de terra, se antes » disto estiver dada a algum Pagode. E estes » lugares lhe dou, jurando fobre hum Pago-» de, que se chama Ampisiviri passa de Ve-

» rede : o que lhe dou em quanto o Sol, » e Lua durarem, pera que a sua Igreja os » tenha, e possua pera sempre. E ao pé de » tudo dizia: Em nome de Deos; e então » o sinal de ElRey.

A terceira taboa dizia assim:

« Este he o final de esmolas pera alcan-» çar o Paraiso; e todos os Reys, que o » cumprirem, alcançaráo muitas mais; e » quem as desfizer, ellará fessenta mil annos » no inferno com os bichos. Porque esta » esmola que faço, he pera sempre, e pera » todos os Reys a cumprirem, a quem o » peço muito. » Destes padrões infiro eu que as terras foram dadas ao mesmo Apostolo S. Thomé em sua vida naquellas palavras da segunda taboa, onde diz: Dá de esmola a Abedarrá Modeliar Santo pera a sua Igreja; porque se fora já morto, e seita a esmola a algum de seus discipulos, houvera de dizer que dava a esmola pera a Igreja do Santo. E naquella dignidade de Modeliar, por que o intitula, se pode tambem conjecturar esta verdade, e ainda mais em lhe chamar Santo, porque o titulo de Modeliar era então o mais honrado na Corte daquelles Reys: e o nome de Abedarrá, por que o nomea, deve de ser alguma ex-cellencia sua; e muitas duvidas que podem recrescer, como na era que nomeam da feitura das taboas, e dos nomes daquelles mezes, podem deitar a culpa aos curiosos daquelle tempo, que não souberam perguntar por ellas. E posto que nós agora queiramos descubrir isto, já não devem de haver aquelles Bragmanes doutos, e antigos, como os que declaravam as letras da pedra do milagre, e dos padrões, porque as guerras, e o tempo tem consumido, e gastado tudo.

Outras taboas como estas se acháram

tambem no Reyno de Cranganor de doações, que aquelles antigos Reys fizeram pera a Igreja, que os discipulos do Apostolo S. Thomé alli fundáram, de que já démos re-lação no II. Cap. do I. Liv. desta VII. Decada. E porque nos não fique huma cousa muito pera notar, o faremos aqui de passagem, porque em outros lugares a relatare-mos mais de proposito; e he, que em quan-to houve verdade, justiça, e pouca cubiça, e sobre tudo Christandade, mostrava Deos nosso Senhor nesta pedra as maravilhas que dissemos pera gloria sua, e honra de seu Santo; e o tinham os casados daquella povoação por tão particular mercê de Deos, porque com aquelles sinaes lhe entravam tantas enchentes de sua misericordia, que anda-vam com os olhos na pedra, e esperavam aquelle desejado dia como o de sua salvação: e assim se lhe faltava algum anno, haviam-

no pelo mór castigo da vida; mas depois que na India entrou tanta cubiça, 'onzena, injustiça, e tanta outra cousa desta qualidade, trocou Deos nosso Senhor o sinal de misericordia em sinal de castigo; porque nestes annos (e em outra parte diremos a certeza de quantos pera cá) o anno que a pedra mostra aquelle maravilhoso esfeito, logo succede na terra algum desastre, ou perda notavel: e tem os homens já isto por tão averiguado, que em se vendo o sinal, logo esperam por algum grande trabalho. E assim como de antes pediam a Deos lhes manifestasse na pedra o sinal de sua misericordia, agora pedem lhe esconda o de seu castigo.

#### CAPITULO VI.

Das mais cousas, que acontecêram na Ethiopia: e de como o Capitão Isac se ajuntou com o Baxá dos Turcos, e alevantáram outro Rey: e do que aquelle Emperador sez sobre isso.

Icáram as cousas da Ethiopia deste anno passado naquella vitoria, que o Emperador houve contra o Capitão Isac, e contra o Rey, que elle tinha alevantado, e elle reconciliado com o Bispo, e desejoso de o fazer com o Isac, por escusar mais perturbações, e lhe mandou pera isso perdões reaes,

# DEC. VII. LIV. X. CAP. VI. 489

reaes, que elle não quiz acceitar, antes tratou de lhe fazer todo o damno que pudesse, pera o que se reformou, e tornou a ajuntar a si os Portuguezes, que com elle escaparam. Sabendo o Baxá do Turco (que estava em Arquicó) estas cousas, parecendo-lhe que feria grande lanço sanear-se com o Isac, e fazerem ambos guerra áquelle Emperador, até o destruirem de todo, porque depois lhe ficava melhor occasião pera o que pertendia: e assim tratou isto por meio de hum Mouro, Senhor da Ilha de Lacá, grande amigo deste Capitão Isac, que carteando-se com elle, veio aos conformar, e assentáram que se vissem ambos, e o Turco lhe mandou hum filho seu pera lhe ficar em refens, em quanto durasse a liga que faziam. E assim dia de S. Sebastião passado se ajuntáram em huma ribeira seis leguas de Arquicó, levando o Isac só comfigo Francisco Jacome, e o Capitão Arabo; e nas vistas assentáram as amizades, e juráram de juntos, e confederados ambos fazerem guerra ao Emperador. E pera fazerem esta expedição com alguma côr, assentáram que se alevantasse por Emperador hum menino de oito annos chamado Marcos, filho do Abiticon Acob, em que muitas vezes temos fallado, que o Isac trazia comfigo, com sua mai, e outro irmão bastardo chamado Fasalates, e huma irmã, que

o Isac casou com hum filho seu chamado Tagala Micael. E assim foi logo alevantado o moço, e lhe fizeram as ceremonias costumadas naquelle Imperio, e lhe puzeram nome Alefssegit, e o Baxá lhe deo logo alli algumas peças ricas, e cavallos formosos, e logo ordenáram seu campo pera irem bus-car o Emperador Adamas Saged; e o Baxá negociou algumas peças de artilheria de campo pera a jornada. O Isac tomou comsigo o Emperador menino, e em sua companhia seu pai, e o Capitão Arabo com alguns Portuguezes, e toda a gente que puderam ajuntar, que não passou de cento de cavallo Abexins, e mil de pé, e o Baxá outra tanta gente. E com só este pouco poder começáram de caminhar pera onde estava o Emperador, que logo soi avisado da liga, e determinou de ir buscar os alevantados, pera o que ajuntou suas gentes, e se poz em campo pera ir buscar os inimigos.

Vendo Affonso de França que tinha o Emperador necessidade de ajuda dos Portuguezes, pedio-lhe de mercê, que mandasse soltar os que tinha prezos por favorecerem o Isac, promettendo-lhe que naquella jornada o haviam de servir com grande amor, e lealdade: e que como os inimigos soubessem que elle levava mais de sincoenta Portuguezes, que se podiam ajuntar, haviam

de

# DEC. VII. LIV. X. CAP. VI. 491

de receallo muito; mas o Emperador não lho quiz conceder, dizendo-lhe: « Que não » queria vitoria alcançada com traidores, e » que fem elles lha daria Deos. » E logo fe poz em campo com feiscentos de cavallo, e dez mil de pé, em que entravam duzentos de espingardas, e mandou buscar o Bispo, e Padres da Companhia pera os levar comsigo; e com este exercito começou de marchar até se ir avizinhando com os inimigos, com quem se encontrou em hum campo muito formoso, onde assentou seu exercito, ficando-lhe entre elles, e os inimi-

gos huma grande ferra.

Tanto que o Baxá teve novas do Emperador, fortificou-se em hum tezo do monte, e prantou sua artilheria, e mandou espiar o campo do Emperador pelo pai do Isac, e Gonçalo Soares Cardim com mais quatro Turcos de cavallo em muitos bons cavallos, que estiveram notando o modo de como o Emperador estava, e víram que se hia recolhendo pera hum campo, que ficava entre duas grandes serras, que não tinha mais que huma só entrada muito estreita. E naquella retirada, que o Emperador sez, entendêram os que o foram espiar, que arreceava a batalha. Mas tambem o Gonçalo Soares Cardim não deixou de sentir medo nos Turcos, porque ouvio fallar huns com

os outros em fua lingua, que elle entendeo bem, e diziam: « Que os Portuguezes não » desbaratáram ElRey Gradaamet em tempo » de D. Christovão da Gama com muitos » cavallos, senão com muito fogo; porque » disseram os companheiros, que trazia o » Emperador pouca gente de cavallo. » E dando conta ao Baxá do que víram, que por ver tudo com o olho, cavalgou em hum formoso cavallo, e elle vestido em hum roupão de borcado, foi ver o campo do Emperador; e depois que notou o sitio, disse ao lsac, que elle o desalojaria mui depressa. O Gonçalo Soares Cardim, parecendo-lhe que a parte dos Turcos estava muito de vantagem, persuadio aos Portuguezes, que estavam com elle, que se passassem pera o Emperador, a quem todos tinham muita obrigação, e em cuja companhia andava o seu Bilpo; mas nunca os pode dobrar, nem render a que o fizessem, e elle deixou de o fazer por ser só. E todavia avisou o Bispo por huma carta de algumas coufas, que lhe levou hum Mouro, que peitou pera isso; mas elle, nem os Padres a não quizeram tomar por se não siarem do Mouro, nem saberem o sobre que seria.

O Baxá pelo que notou do sitio, em que se o Emperador recolheo, entendeo que o podia entrar, e logo se poz em ordem

de o commetter, e subio á serra pelo meio com muito trabalho por causa da artilheria; e depois de ser em sima, foi descendo até se pôr em baixo, ficando ambos os exercitos naquellas estreituras, e no cabo da serra se fortificou, e prantou sua artilheria: e ao outro dia, que foi a derradeira Oitava da Pascoa, começou a bater as estancias do Emperador com tamanho terror, e espanto, que os Abexins de medo se puzeram em desbarato, e o Emperador com elles, e no alcance foram os Turcos cativando muitos; e entre elles foram o Padre Manoel Fernandes, Reitor da Companhia, e o Padre Gonçalo Cardoso; o Bispo, e o irmão Antonio Fernandes fe salváram milagrosamente, ficando tambem cativos os mais dos Portuguezes.

Acabado o alcance, recoiheo-fe o Baxá com o Ifac aos alojamentos do Emperador, onde acháram muitas prezas, que tudo mandáram recolher, e levar ás costas dos cativos; e indo o Padre Reitor com hum folle de farinha ás costas, e o Padre Gonçalo Cardoso com huns páos de huma tenda, despidos, e maltratados com grande paciencia, e humildade, sendo vistos por Gonçalo Soares Cardim, foi-se logo ao Isac, e Baxá, e pedio-lhes de mercê, que lhe elles concedêram, e com elles todos os mais Portu-

guezes cativos, e algumas mulheres.

Com

Com esta vitoria ficáram os Turcos tão soberbos, que determináram entrar pela terra dentro, ficando os nossos algum tanto desacreditados. Pelo que nunca mais aquelles Emperadores se quizeram siar delles, nem pedir mais soccorro de gente aos Viso-Reys da India. E porque o que mais succedeo neste negocio he do tempo da VIII. Decada, nesta se verá, porque soi necessario pararmos aqui por seguirmos a ordem da historia.

#### CAPITULO VII.

Da Armada que este anno de sessenta e dous partio do Reyno, de que era Capitão mór D. Jorge Manoel: e das cousas em que o Conde Viso-Rey proveo: e de como D. Pedro de Sousa foi entrar na Capitanía de Ormuz, e levou comsigo Babuxa, que foi succeder naquelle Reyno: e das pazes que concedeo ao Çamorim.

A Ntes que o inverno se cerrasse chegáram a Goa alguns Embaixadores do Camorim a visitar de sua parte o Conde, e a dar-lhe os parabens de sua vinda; e a voltas disso a tratar de pazes, porque estava aborrecido das guerras pelas perdas, e damnos, que dellas tinha recebido. E da mesma maneira vieram ao proprio negocio outros

# DEC. VII. LIV. X. CAP. VII. 495

Embaixadores do Idalcan, porque era costume mandarem visitar os Viso-Reys novos. E como todos estes Mouros são sagazes, queriam-nos apalpar, e ver o que nelles tinham. E assim depois de Martim Assonso de Sousa pera cá, que as terras de Salsete, e Bardes se deram á Coroa de Portugal, como dissemos no Cap. XI. do Liv. IX. da nossa V. Decada, o principal requerimento seu depois da visitação, era que lhe largasse as terras, porque lhe não tinham cumprido o contrato com que as dera; o que tambem requerêram ao Conde estes Embaixadores: e á visitação lhe respondeo em fórma ordinaria: mas ao mais que naquella ma ordinaria; mas ao mais, que naquelle negocio não podia fazer nada sem primeiro

negocio não podia fazer nada sem primeiro dar conta delle a ElRey; e assim sicáram as cousas em cumprimento de parte a parte.

Os Embaixadores do Çamorim tratáram o negocio das pazes, sobre o que o Viso-Rey ajuntou alguns Capitães a conselho, e antre elles se praticou algumas vezes, e pareceo aos mais que se lhe deviam conceder, e que fosse o Conde Viso-Rey no verão seguinte a Cochim, e de passagem se visse com o Camorim, e com elle as assentasse, e jurasse pera mór segurança dellas, com o que o Viso-Rey deteve os Embaixadores em Goa, onde foram bem aposentados, e providos das cousas necessarias. Pera es-

esta jornada mandou o Conde Viso-Rey reformar toda a Armada, e ajuntar achegas pera ella, e escreveo ás fortalezas do Norte sua determinação, pera que os Fidalgos, e Cavalleiros, que por ellas residiam, o vies-sem acompanhar. No concerto, e aparcebi-mento da Armada gastou o Conde todo o inverno, e nelle metteo de posse da Capitanía de Goa a Lopo Vaz de Siqueira, silho bastardo de Diogo Lopes de Siqueira, Governador que foi da India, por acabar seu tempo D. Pedro de Menezes o Ruivo. E logo nos primeiros dias de Setembro furgíram na barra de Goa feis náos, de que era Capitão mór D. Jorge Manoel, filho de D. Nuno Manoel, e irmão de D. Fadrique Manoel, que vinha embarcado na náo S. Martinho, que Antonio Moniz Barreto fez em Baçaim, sendo Capitão daquella fortaleza. As outras náos eram a Esperança, de que era Capitão Fernão Martins Freire, que vinha despachado com a Capitanía de Cofala pera entrar logo; S. Vicente, de que era Capitão Antonio Mendes de Castro; a não Tigre, em que vinha Fernão Coutinho; a Rainha, de que era Capitão Luiz Mendes de Vasconcellos; e da não Cedro D. Rodrigo de Castro. Vinham nesta Armada perto de tres mil homens, gente toda mui escolhida; porque parece que naquelle temDEC. VII. LIV. X. CAP. VII. 497

po, em que Deos tinha postos os olhos na India, pariam os montes, e valles homens, e náos.

O Conde festejou muito esta Armada pera a jornada, que pertendia fazer; e logo mandou ordenar mezas aos soldados pera entre tanto, porque tambem parecia que aos Viso-Reys daquelle tempo lhes nascia dinheiro pera tudo no thesouro, de que elles nunca tiveram a chave, (por quão puros, e desinteressados corriam,) senão os mesmos Ossiciaes; e depois que se lhe veio a arrancar das mãos, e que houve tanto poupar, parece que tudo se começou a sumir, e tudo veio a faltar; porque como os pensamentos dos homens daquelle tempo estavam menos occupados da cubiça, favorecia-os Deos em tudo.

Em fim o Conde foi dando pressa aos despachos das náos pera irem tomar a carga a Cochim, e a sua Armada, que determinava de ser toda a que a India pudesse dar de si. E concluio com os Embaixadores do Camorim as pazes que pediam, assim como se fizeram com o Viso-Rey D. Garcia de Noronha. E o Camorim se obrigou por seus Procuradores a mandar logo cortar os esporoses a todos os navios, que em seus portos houvesse, e que se alevantariam, e fariam de carga, pera que não pudessem servir mais Couto. Tom. IV. P. 11.

pera roubar. E que de nenhum porto dos feus sahiria mais cossairo algum, antes o mar sería seguro, e franco pera poderem navegar por elle todos os navios grandes, e pequenos: e que o Conde Viso-Rey iria a Calecut a jurar as pazes diante do Camorim pera mór gosto, e alegria dos vassallos de ambos.

E andando já o Viso-Rey pera se embarcar, lhe chegáram novas que nas terras de Damão eram entrados alguns Capitães de Cambaya com muita gente de cavallo, e acompanhados dos Abexins, e que andavam pelas aldeas fazendo grandes estragos, e destruições. A isto mandou logo acudir o Conde com alguns Capitães, é soldados, que áquelle negocio foram em navios ligeiros: e mandou sazer paga geral a toda a gente da India, soldados, e casados, pera o acompanharem naquella jornada, pagando dous quarteis a cada pessoa.

Tinha chegado nas náos do Reyno D. Pedro de Sousa despachado com a Capitanía de Ormuz, de que a Rainha Dona Catharina lhe sez aquelle anno mercê por huma Patente, que lhe mandou, que a não amostrasse ao Viso-Rey, mas que lhe requeresse a Capitanía por huma carta missiva, que lhe deo pera elle, em que lhe mandava que mettesse logo de posse a D. Pedro de Sousa

da

# DEC. VII. LIV. X. CAP. VII. 499

da fortaleza de Ormuz. E o intento da Rainha em mandar a D. Pedro, que não usasse pera a entrada da fortaleza da Patente, senão da carta missiva, soi, porque tinha promettido Ormuz a D. Francisco Mascarenhas Palha, e a Luiz de Mello da Silva, e que aquelle anno lhes mandaria as Patentes, que de necessidade se estes Fidalgos haviam de aggravar, antepondo-lhes D. Pedro na Patente, e quiz que entrasse por virtude da carta sem mostrar Patente; o que D. Pedro de Sousa sez, tanto que chegou á India; mas o Conde lhe reteve a carta com tenção de mandar a Ormuz D. Francisco Mascarenhas Palha.

Vendo D. Pedro de Sousa que o Conde se fazia prestes pera ir pera fóra, e que lhe não deferia ao seu negocio, estando hum dia com o Viso-Rey, perguntou-lhe, porque lhe não deferia á carta missiva, que lhe dera da Rainha? A que o Conde se fez de novas, dizendo-lhe, que se não lembrava de tal carta. Entendendo D. Pedro de Sousa o negocio, como hia já precatado, metteo a mão na algibeira; e tirando della a Patente, apresentou-a ao Conde, que tanto que a vio, ficou sobresaltado, e não pode fazer mais que pôr-lhe nella o Cumpra-se, como logo fez, mandando-lhe que se fizesse prestes pera ir entrar na sua fortaleza. Co-Ii ii

meçou logo isto de correr por Goa, e a dizerem os homens muitas coufas conforme á soltura, e natureza da terra; e o peior he, que houve alguns, que disseram publicamente que D. Pedro peitara muito. E tanto que o rumor destas cousas lhe chegou ás orelhas, levado D. Pedro de Sousa da colera, disse em alguns lugares públicos: que porque a Rainha tivera novas de virem Turcos sobre Ormuz, o mandára a elle entrar naquella fortaleza, porque sabia que lha havia D. Pedro de Sousa de defender muito bem. Em fim elle se embarcou em huma náo muito formosa, e levou comsigo Babuxa, filho de Torunxa, que foi Rey de Ormuz, a quem elle foi succeder no Reyno.

E porque nos não fique por dar conta deste Principe, pois adiante havemos de tratar delle, dallo-hemos aqui a conhecer. Pelo que se ha de saber, que o Governador Nuno da Cunha mandou trazer de Ormuz pera Goa a este Babuxa com hum irmão seu, que soi pai de ElRey Torunxa, e sez isto por escusar alterações naquelle Reyno. E quando Luiz Falcão soi entrar naquella fortaleza de Ormuz, que levou Torunxa pera succeder naquelle Reyno por morte de ElRey Xargolxa, como sica dito no Cap. I. do Liv. X. da V. Decada, sicou este Babuxa em Goa, onde esteve perto de quarenta annos.

E

E vendo elle que se fazia D. Pedro de Sousa prestes pera Ormuz, sentindo-se muito decrepito, por ser de noventa annos, pedio licença ao Conde Viso-Rey pera se ir com elle, porque desejava de ir morrer na sua natureza, e enterrar-se na cova de seus avôs, que lhe elle concedeo por ver que daquella idade se não podia já esperar alguma alteração; e assim se embarcou. E no mar disse algumas vezes (como por graça) que a mesma noite que se embarcára sonhára que havia de ser Rey de Ormuz; e assim o foi, como adiante na VIII. Decada se verá. E pela ventura que dissesse isto zombando por não ter já idade pera nada, e que o attribuisse a sonho, em que estes Mouros todos crem. E quando se embarcou, levou tambem comfigo hum filho chamado Ferragoxa, que houve em Goa em huma Moura de Dabul, que por sua morte veio a succeder naquelle Reyno, como adiante se verá. Neste mesmo tempo despachou o Conde Viso-Rey a Tristão de Mendoça pera ir entrar na Capitanía de Chaul, que fora de seu irmão mais velho, que deixou de a vir servir por cegar dos olhos. Nesta Capitanía estava Alvaro Paes de Sotomaior, que acabava seu tempo; e em quanto o Conde dá pressa á sua embarcação, trataremos das cousas, que succedêram em Damão.

#### CAPITULO VIII.

Que dá conta dos Capitães, que entráram pelas terras de Damão: e de como Garcia Rodrigues de Tavora, Capitão daquella fortaleza, os foi buscar, e os desbaratou.

Uitas vezes temos dito das grandes alterações, que ficáram no Reyno de Cambaya entre os Capitães depois da morte de Soltão Mahamude, e dos bandos em que todo o poder se repartio; porque os grandes tomáram muito mal a posse, que o Ithimitican ficou tendo com ElRey ficar em seu poder. E era-lhes máo de soffrer veremfe governados por elle, e assim os de mais poste se affastáram, e lançáram mão do que puderam, como no Cap. XVI. do X. Liv. da VI. Decada fica dito. E todos os mais andavam como em cabildas, comendo, e senhoreando as terras, que achavam sem cabeças. E destes era hum Abexim chamado Cide Meriam, homem havido por grande cavalleiro, e que tinha quinhentos de cavallo de sua cevadeira, que desejando de haver a Cidade de Damão pera se nella aposentarem, ou ao menos comerem todas suas parganas, que importavam muito, folicitou alguns Capitaes, que the acudiram com suas gen-

# DEC. VII. LIV. X. CAP. VIII. 503

gentes; e com a que elle tinha, ajuntou oitocentos de cavallo, e quasi mil de pé, em que entravam quatrocentos arcabuzeiros, e outros tantos bombeiros, e todas as munições, e petrechos de guerra, e mais cousas, que lhe parecêram necessarias pera aquella jornada, pera sustentar a Cidade de Damão, que cuidava levar nas mãos na primeira commettida.

E tendo tudo prestes, poz-se em campo com todos, e lhes fez huma breve falla, em que os persuadio a se quererem achar todos com elle com bom animo naquella jornada. Porque não era honra do Reyno de Cambaya consentirem seus Capitaes possuirem os Portuguezes aquella Cidade, e terras a despeito de todos, que nella, e nas suas Tanadarias se poderiam agazalhar todos os que alli estavam, porque com todos havia de partir igualmente, e que assim deixariam de peregrinar. E que aos que lhe não parecesse bem aquella determinação, se deixassem ficar, porque elle queria antes commetter aquelle negocio com trezentos voluntarios, que com dez mil forçados; e que por isso os que o quizessem seguir, e acompanhar, havia de fer com tamanha determinação, que ou morressem todos na demanda, ou ganhassem aquella Cidade, e suas terras, e lançassem dellas os Portuguezes. Todos lhe respondê-

ram que estavam prestes pera morrer com elle; e que pera sinal daquella vontade queriam fazer voto em huma mesquita de o não largarem; e assim logo o fizeram todos com grande solemnidade. E pera maior segurança rapáram as barbas, que era o derradeiro sinal de se offerecerem á morte, a que commummente chamayam Amoucos.

Acabada esta ceremonia, abaláram logo contra as terras de Damão em principio do mez de Outubro, e entráram por ellas com grande estrondo, senhoreando-se logo das parganas Bouticer, e Puari, e foram pasfando pera a nossa Cidade de Damão, achando já as mais das aldeas despovoadas, porque seus moradores tinham recolhido seu gado, mulheres, filhos, e mais cousas á sombra das tranqueiras de Damão. Tendo Garcia Rodrigues de Tavora, Capitão daquella fortaleza, novas de como aquelles Capitaes se abalavam contra elle, despedio recado a Goa, e a todas as fortalezas vizinhas pera que o soccorressem, como aquelles Capitaes fizeram, acudindo muitos Fidalgos, e Cavalleiros com navios, e foldados á fua custa, com o que se vio Garcia Rodrigues de Tavora com poder pera ir buscar os inimigos, e dar-lhes batalha; porque achou quinhentos homens de pé, de que os mais eram de espingardas, e cento e oitenta de

## DEC. VII. LIV. X. CAP. VIII. 505

cavallo, que poderiam levar comfigo, a fóra a gente, que havia de ficar em guarda da fortaleza. E como todos os dias era avisado do estrago, que os inimigos andavam fazendo pelas terras, e tinha certeza de seu poder, ajuntou os Capitaes, e pessoas principaes a conselho, e lhes deo relação de tu-do, declarando-lhes, que sua tenção era ir buscar os inimigos; porque se o deixasse de fazer, ficariam elles tão affoutos, e atrevidos, que lhe iriam bater as adargas ás portas da Cidade; e que pois tinham tanta gen-te, e tão valorosos Capitães, e esforçados foldados, que sahissem a buscallos, porque a determinação era começo de vitoria. E logo alli mandou trazer as espias, pera que diante de todos dessem relação do poder dos inimigos, o que elles fizeram muito parti-cularmente. Ouvido por todos o que lhes dizia, aprováram-lhe fua tenção, affirman-do-lhe, que estavam todos muito alvoroçados pera se verem já ás mãos com os inimigos.

Com esta resolução proveo Garcia Rodrigues de Tavora na guarda, que havia de ficar na Cidade, e logo se passou da outra parte do rio, onde se poz na ordem, em que haviam de caminhar, e do modo, em que haviam de commetter os inimigos. E ao outro dia de madrugada começáram a

marchar, levando diante alguns corredores em cavallos ligeiros com as espias pera descubrirem o campo, e o avisarem. E antes de chegarem a Parnel, meia legua, lhes sahio de huma aldea hum Abexim de cavallo com huma bandeirinha branca na ponta de hum arremessão, que foi levado ao Capitão, a quem deo huma carta de Cide Merião, em que lhe dizia: « Que elle fora avisado » que o hia buscar, que lhe fazia a saber » que nos campos de Parnel, que eram mui » largos, e formosos, o esperava, porque » desejava de se encontrar com elle em lu-» gar espaçoso pera o poder servir como » desejava. » Garcia Rodrigues de Tavora fez gazalhados ao Abexim, e lhe disse: » Que bem podia dizer a seu Capitão, que » elle hia pelo caminho, e que muito cedo » lhe cumpriria aquelles desejos, porque » elle tambem hia mui alvoroçado pera o » servir. » E assim foi caminhando posto em ordem de batalha mui fechado, e ordenado ; e aquelle dia sobre a tarde chegou á vista dos inimigos, que estavam no lugar, em que a carta dizia o esperava, e estavam já postos em ordem de batalha, e tinham tomado do campo, o que lhes melhor pareceo, e estavam nesta fórma. Os bombeiros diante, e os frécheiros em hum esquadrão, e o Cide Merião com toda a gente de caDEC. VII. LIV. X. CAP. VIII. 507

vallo em dous batalhões de huma, e de ou-

tra parte.

Tanto que Garcia Rodrigues de Tavora entrou no campo, parou, e esteve notando a fórma, em que os inimigos estavam, pelo que tornou a ordenar sua gente, e da de pé fez dous esquadrões, e da gente de cavallo fez o mesmo , que repartio pelas ilhargas. E depois de tudo bem ordenado, e lembrar a todos a obrigação que tinham, arvorou hum Padre de S. Domingos em huma hastea de lança hum devoto Crucifixo, que foi visto de todos, e adorado dos mesmos com grande devoção. E posto o Padre diante de todos, foi caminhando pera os inimigos, chamando pelo Nome de Jesus, e pelo Apostolo Sant-Iago, e logo se tocáram os tambores, e pifaros a romper batalha, pera que se começáram a alvoroçar os ginetes, e a brandir as lanças os cavalleiros, que nelles hiam, e os foldados de pé a negociar fua arcabuzaria com grande animo, e alvoroço. Cide Merião, Capitão dos inimigos, vendo abalar os nossos, o fez tambem; e fendo já perto, desparáram os seus bombeiros huma fomma de bombas, que se foram desfazer entre os nossos, de que derribáram sete, e entre elles foi o Padre de S. Domingos, que levava o Crucifixo, que logo alevantou hum foldado muito animoso, a

que não foubemos o nome; e chamando pelo Nome de Jesus, e do Apostolo Sant-Jago, foi passando ávante até se metter em meio dos inimigos de pé, com quem já os nossos começavam a pegar, e a espingar-daria a laborar de huma, e de outra parte. E neste conflicto deram huma espingardada no braço do Crucifixo; ao que o soldado, que o levava, levantou a voz, dizendo: » Aqui, Cavalleiros de Christo, vinguemos » a affronta, que seus inimigos fizeram á » Imagem de nosso Deos, e Senhor. » E alevantando todos os olhos, vendo a Christo dependurado de hum braço, e com o outro quebrado, accendêram-se em tamanha ira, e furor, que pareciam ledes, e como taes se metteram em meio dos inimigos, fazendo nelles grandes estragos. Cide Merião ao encontrar das batalhas de cavallo adiantou-se dos feus hum espaço, vindo armado em humas armas mui luzentes, e em hum formoso cavallo acubertado com muitas plumas na testeira; e brandindo a lança, chamou pelo Capitão Garcia Rodrigues, que em o ouvindo, que tambem hia na dianteira dos seus de cavallo, em vendo aquelle Mouro, que o chamava, entendeo que era o Cide Merião, enrestou a lança; e batendo as pernas ao cavallo, endireitou com o Abexim, que já vinha pera elle; e quiz sua ventura, que

# DEC. VII. LIV. X. CAP. VIII. 509

o tomasse por haixo da vizeira hum pouco com tanta força, que deo com elle no chão de pernas assima; e ao barafustar dos cavallos recebeo o seu tamanha pancada, que desatinou, e foi cahindo, ficando Garcia Rodrigues de Tavora no chão com o Abexim quasi a hum mesmo tempo. E alevantandose, achou já o Mouro sobre si com o alfange em alto pera lhe dar; e ficou tão perto, que lhe lançou Garcia Rodrigues as mãos, e liou-se com elle, ficando ambos a braços. Os nosfos como Garcia Rodrigues se abalou contra o Abexim, logo foram tambem encontrar os de cavallo, e acertáram tão bem feus encontros, que daquella primeira pan-cada derribáram oitenta, não cahindo dos nossos mais que oito, ficando todos baralhados em batalhas, e os Capitães liados hum com outro a pé, cercados já de muitos de huma, e outra parte, que acudíram pera os foccorrer, fobre o que fizeram algumas cousas muito notaveis. Mas hum soldado, a que não pudemos saber o nome, pondo-se por huma ilharga, tomou o Cide Merião atravessado com huma lança, que lha varou á outra parte, cahindo logo morto; e os nossos trabalháram tanto, que puzeram o seu Capitão a cavallo, que se foi logo metter na batalha, que andava muito travada por todas as partes; e começou a pelejar,

e animar os feus com muito valor, e confiança; e andando assim baralhado, começou a correr a voz da morte do Cide Merião, com o que os seus começáram a affracar, e a se retirar. O que visto pelos nossos, arrebentáram apôs elle com grande furia, appellidando Vitoria, Vitoria; com o que os acabáram de pôr em desbarato, e levar de arrancada. E assim lhes foram seguindo o alcance mais de duas leguas, fazendo nelles tamanho estrago, que foi espanto, cativando muitos delles, e tomando muitos cavallos, armas, e outros despojos, que elles foram largando por mais desembaraçados se salvarem; e depois dos nossos bem satisfeitos, tornáram-se a recolher pera Damão, onde foram muito bem recebidos.

E porque não he razão que passemos por hum caso muito gracioso, que logo aconteceo, o relataremos brevemente; e passa desta maneira. Ao outro dia pela manhã, depois dos nossos recolhidos, chegáram tres mancebos Magores de cavallo, que deviam de ser da obrigação do Cide Merião, que partíram de Surrate muito depois delle; e desencontrando-se no caminho, e achando todas as aldeas despejadas, sem quem lhes desse razão do que passava, tiveram pera si que sem dúvida os seus estavam de posse de Damão; e com esta consiança, e soberba

# DEC. VII. LIV. X. CAP. VIII. 511

chegáram ao rio, onde acháram o Taurim, que he barca de passagem, em que andavam huns marinheiros Mouros, e hum Christão da terra, que não havia de ser parvo; e chegando a elle, lhe perguntáram pela sua lingua, se estava já o Cide Merião na fortaleza de Damão, com huma facilidade, como fe não houvera ahi mais que chegar, e entrar nella. O Christão barqueiro, que sabia a lingua, lhe respondeo que já lá estava. Ao que logo sem aguardarem mais se embarcáram no Taurim, e se passáram a Damão; e em chegando á praia, onde algumas pessoas andavam, lhe disse o barqueiro o que passava. E logo os Magores foram prezos, e levados ao Capitão, que lhes fez perguntas, e confessáram o caso assim como aconteceo, que não foi de pouco gosto. E pera que a vitoria fosse mais regozijada, mandouos entregar aos rapazes, que tiveram com elles outra batalha, em que ficáram espedaçados. Os naturaes das nossas aldeas, que estavam fogidos dos Mouros, tornáram logo pera suas casas, e grangearias, sem haver quem mais os inquietasse.

#### CAPITULO IX.

Da grande Armada, com que o Conde do Redondo Viso-Rey partio pera Cochim: e da formosa vista que deo ao Çamorim: e de como juráram as pazes: e do que lhe succedeo até se ir pera Goa: e da viagem que as náos sizeram até o Reyno, e se perdeo a náo S. Martinho, em que hia o Capitão mór.

Hegadas a Goa as novas da vitoria de Damão, festejou-as o Conde muito, porque estava já embarcado, e sicava-lhe aquelle cuidado, que o houvera de cançar. E logo entregou o governo ao Arcebispo, e ao Capitão da Cidade com outros adjuntos, e na entrada de Dezembro se fez á véla com mais de cento e quarenta navios, em que entravam oito, ou dez galés, em que levava mais de quatro mil homens, a mais limpa, e lustrosa gente que nunca sahio de Goa. E posto que esta jornada não foi de mais esfeito, que das vistas com o Çamorim, que o Conde Viso-Rey quiz que fossem com a mór magestade, e apparato, que a India pode dar de si, todavia pareceonos justo que os Capitães, que nesta jornada o acompanháram, não siquem em esquecimento, e assim faremos memoria de todos

# DEC. VII. LIV. X. CAP. IX. 513

os que vieram á nossa noticia, sem guardarmos ordem, nem preminencia, nem de sazer distinção de navios grandes, ou pequenos, como até aqui temos feito pelo decurso de nossas Decadas, por não haver quei-

xolos, e aggravados.

Hia o Conde Viso-Rey em huma galé Real; D. Francisco Mascarenhas, Capitão mór do mar da India, que depois foi Conde de Santa Cruz, e Viso-Rey da India, e Governador de Portugal, Luiz de Mello da Silva, D. João Pereira, Alvaro Paes de Sotomaior, D. João de Castello-branco, D. Jorge de Menezes Baroche, Ayres Telles de Menezes, D. Diogo de Menezes, D. Pedro de Castro, D. Leoniz Pereira, Ayres de Saldanha, D. Francisco Henriques, André de Sousa, D. Pedro de Menezes, Eytor da Silveira o Drago, Alvaro Pires de Tavora, Luiz Alvares de Tavora seu irmão, D. Francisco de Moura, Simão de Sousa, Manoel de Mendanha, Manoel Freire, D. Tello de Menezes, D. Luiz Mascarenhas, Luiz da Silva, filho de Francisco Barreto, Governador que foi da India, D. Francisco Lobo, Pero de Mendoca, D. Miguel da Gama, Francisco de Miranda Henriques, Eytor de Sampaio, Ayres de Sousa, João de Mendoça, filho de Tristão de Mendoça, D. Diogo Fernandes de Vasconcellos, D. Couto. Tom. IV. P. II. Kk

Martinho de Castello-branco, Antonio Botelho, Fernão de Sousa de Castello-branco, Manoel Pereira da Silva, Pero Lopes Rabello, Gil de Goes, Francisco de Siqueira, Jorge Cabral, Manoel Travassos, Francisco de Brito, Jeronymo Dias de Menezes, Jeronymo de Carvalho, Jorge de Moura, Jeronymo Correa, Jorge Barreto, Gaspar de Sá, Jeronymo de Sá de Ribafria, Fernão de Miranda de Azevedo, Christovão de Brito, Jorge Toscano, Diogo Soares de Albergaria, Henrique Moniz Barreto, Manoel Freire, Antonio Correa, Jeronymo de Hollanda, Antonio Ferrão, que foi casado com huma filha do Governador Nuno da Cunha, Vicente Carvalho, Miguel Rodrigues Coutinho Fios Seccos, Ruy Godinho de Cananor, Roque Fernandes, Pedralvares, Fernão Farto, Antonio Martins, Polinario de Val da Rama, Balthazar da Costa, Braz Fragoso, Bernardo Rodrigues, D. Theodofio Embaixador de Ceilão, Manoel Leitão Secretario, Belchior Serrão Veador da fazenda, Henrique Jaques Ouvidor geral, Domingos de Mesquita, Alvaro Monteiro, Diogo Borges de Avelar, Antonio Rodrigues, Antonio Martins, e outros muitos.

E com toda esta Armada passou por Cananor sem o tomar, do que soi murmurado por passar com aquella potencia sem dar

hum

# DEC. VII. LIV. X. CAP. IX. 515

hum grande castigo aos Mouros daquelle Reyno, que foram causa da guerra, que atrás contámos no Cap. IV. do VI. Livro, e ainda não estavam nem castigados, nem arrependidos. E a tenção que o Conde nisso teve não a sabemos, que he de crer que havia de ser licita, (o que muitas vezes acontece aos Viso-Reys, e Governadores em algumas materias, que por não chegarem as causas ao povo, murmuram do que não entendem.) Em fim o Conde com toda aquella Armada, que enchia aquelle mar, a mais formosa cousa que os Mouros nunca viram por aquella costa, soi surgir em Tiracolle, onde o Camorim estava, e onde tratou de se verem, e logo corrêram recados sobre o modo que nisso teriam: e asfentáram que fosse á borda da agua; e sobre o dia em que havia de ser, houve detenças, e dilações por causa de seus agouros, e superstições, até que os seus Bragmanes acháram hum bom final, e assignáram o dia, pera que o Conde já estava preparado; e em lhe dando recado, se embandeirou toda a Armada, e os navios, e galés fe cubríram de toldos de differentes, e alegres cores, e os Capitães, e foldados fe vestiram de ricos, e mui lustrosos vestidos, levando debaixo delles suas armas. E abalando a Armada pera a terra, poz nella a proa, e lançou fóra Kk ii

# 516 ASIA DE DIOGO DE Couro

a gente, que se recolheo ás Capitanías, e bandeiras, que o Conde pera isso tinha or-denado, que se estendêram em fileiras des da praia pera o sertão, pera onde esperavam que o Camorim viesse, que abalou de sua casa com quarenta mil Naires, que tambem se estendêram em fileiras, por cujo meio elle foi passando acompanhado de seus Regedo-res, Caimaes, e Punicaes, e apar delle vinham os Bragmanes, que são os Ministros de suas seitas. Tanto que o Conde teve recado que ElRey se vinha chegando, abalou da sua galé em huma manchua toldada até a agua de borcado, com bandeiras, e guiões de suas cores, e elle ricamente yestido á Hespanhola com plumas, collar, espada, e adaga de ouro, e com elle os Fidalgos, e Capitaes velhos: e ao abalar da galé lhe deo toda a Armada a mais formosa salva de artilheria, que se nunca vio dar naquellas partes, porque se ouvio dos da terra com hum grande terror, e espanto; e foi tal, que ficou toda a Armada escondida em huma espessa nuvem de fumo, e o ar escurecido todo até o vento a tornar a espalhar. O Conde poz a proa em terra, onde desembarcou rodeado de cem espingardeiros de sua guarda, Porteiros, e Officiaes de sua casa ricamente vestidos, e com grande continencia foi entrando pelas fileiras, que o foram falvando de hu-

# DEC. VII. LIV. X. CAP. IX. 517

ma, e outra parte com tamanho estrondo, que parou o Çamorim, que vinha já chegando aos nossos; porque os nossos quatro mil foldados, que estavam em suas ordenanças, lustravam mais, e faziam maiores

carrancas, que os seus quarenta mil.

Passada aquella coriscada, tornou ElRey a andar até entrar por nossas fileiras, e o Conde se apressou até se encontrar com elle; e parando ambos, fizeram suas cortezias a seu modo, e depois se ajuntáram, e tiveram os cumprimentos ordinarios brevemente; e apôs elles assim em pé lhe leo o Secretario os apontamentos das pazes, que lhe o lingua hia declarando, que o Camorim ouvio com muito tento; e respondeo, que era muito contente de os guardar, como seus Procuradores em seu nome promettêram, e logo alli os jurou a seu modo, e com suas ceremonias ordenadas pelos seus Bragmanes; e acabando elle, as jurou o Conde sobre hum Missal, e hum Crucifixo. E acabado este acto, tocáram-se todos os instrumentos militares, e logo a espingardaria tornou a relampadejar, e a Armada a vaporar fogo, e atroar os ares com trovões artificiosos, e coriscos tempestuosos, que não só os que estavam presentes, mas pela terra dentro, e pela costa abaixo, e assima causou espanto; e metteo medo tão grande, que não

sabiam por onde se fossem esconder. O Camorim ficou tão assombrado, que se despedio do Conde muito apressado, e logo mandou apregoar na Cidade as pazes com feus regozijos acostumados perante os Officiaes, que o Conde mandou, de que se fizeram autos folemnes, que lhe trouxeram: e o Conde tambem se embarcou, e as mandou pregoar por toda a Armada com todos os instrumentos alegres, e com novas salvas, e alegrias de todos. Ao outro dia mandou o Conde visitar o Camorim com hum formolo, erico presente, e os seus Regedores não ficáram sem seu quinhão, porque he natural destes estarem sempre com o olho no que lhes dão, porque nada fazem senão com o intento no interesse.

Feito isto a gosto de todos, deo o Conde á véla pera Cochim, deixando naquella costa D. Francisco Henriques por Capitão mór com huma galé, e alguns navios de remo; e chegando áquella Cidade, foi della mui bem recebido, e tomou casas em terra, e mandou dar pressa á carga das náos, e começou a escrever pera o Reyno; e como a gente da Armada era muita, e andava ociosa, começáram-se a atear em brigas huns cos outros, e a haver desassos particulares de seição, que se matáram mais de sincoenta homens, em que entrou D. Tello de Me-

### DEC. VII. LIV. X. CAP. IX. 519

nezes, hum Fidalgo mancebo muito gentilhomem, e bom cavalleiro, que foi morto em hum defafio. E assim mais D. Rodrigo de Castro, Capitão da não Cedro, que outro Fidalgo matou por humas palavras, que tinham havido havia muitos annos. Em fim tomada a carga deram as náos á véla até quinze de Janeiro, e no caminho desappareceo a não S. Martinho, em que hia D. Jorge Manoel Capitão mór, e com elle Belchior Serrão, que fora Veador da fazenda, sem nunca se saber como, nem onde se perdêram: as mais náos chegáram ao Reyno a salvamento. Depois do Conde dar despacho a muitas coulas, embarcou-se logo por arrecear os Noroestes, deixando por Capitão em Cochim D. Jorge de Castro; e chegando a Goa, entrou logo no despacho dos provimentos das fortalezas; e pera a de Maluco foi Jorge de Moura, Collaço do Principe D. João, que estava provído daquellas viagens. E por elle mandou duas Provisões, huma pera Malaca, em que mandava, que das náos, que alli fossem ter de Maluco, e Bandá, se não desembarcasse nenhum cravo, noz, ou maça, fob pena de se perder, e que tudo fosse pera Goa. E a outra Provisão pera lá se não venderem terços, nem choques de ElRey; e que toda a pessoa que os comprasse, os perdesse, por evitar muitos

roubos, e desafforos, que nelle negocio

Nestas nãos escreveo o Conde a D. Francisco Deça, Capitão de Malaca, huma carta em muito segredo, em que lhe mandava, que no Outubro seguinte o sosse esperar na costa do Achem com toda a Armada, e gente que pudesse ajuntar, e que lhe tivesse espiado o poder, e sitio daquella Cidade, porque lhe mandava ElRey, que o fosse destruir por tirar aquelle vizinho da fortaleza de Malaca. Com esta carta se preparou D. Francisco Deça em segredo; e no tempo em que lhe mandou, partio com onze navios mui bem negociados de gente, e munições, e se foi pôr na costa do Achem na paragem, que o Conde havia de ir demandar, e alli andou até a entrada de Dezembro, que se recolheo por ser passada a monção, em que o Conde podia ir. Despachados os provimentos pera as fortalezas do Sul, e do Norte, cerrou-se o inverno, em que o Conde ordenou em Goa quatro mezas pera darem de comer aos foldados, como era costume.

### CAPITULO X.

Da origem dos antigos Emperadores do Malavar, chamados Perimais: e do titulo de Camorim: e de todos os Reynos que ha no Malavar: e do principio, e origem delles.

P Rimeiro que faiamos deste Camorim nos pareceo razão dar destes Reys huma nova relação, porque tudo o que delles escre-vêram os Escritores vai mui desviado do que hoje temos averiguado por suas proprias escrituras. Pelo que se ha de saber, que em toda esta costa do Malavar, que começa dos fins do Reyno de Cananor até o Cabo Ca-morim, em que se incluem perto de cento e sincoenta leguas de comprido, e quinze pera o fertão até o pé das ferras, houve ha mais de dous mil annos vinte e sinco Senhores isentos, a fóra outros somenos, com titulo de Caimaes, Naoborins, e Panicaes, tambem isentos em jurdição; mas acostados a alguns destoutros vinte e sinco, que lhes ficavam mais vizinhos, que são os seguintes. Cananor, Tanor, Moringur, Cranganor, Parum, Mangate, Repelim, Cochimi, Diamper, Rey da Pimenta, Turungul, Maturte, Porcá, Marta Pitimene, Cale Coulão, Changernate, Gundra, e Travancor.

cor. Estes (como disse) foram sempre isentos, e sem conhecerem superioridade a algum; mas vindo a cubiça a fazer por tempos feu officio, começou a haver antre elles algumas contendas sobre jurdições. Pelo que de commum consentimento elegêram huma cabeça, que fosse como Juiz de suas differenças; e este não foi de casta Naire Braginane, nem de nenhum dos intitulados, fenão de casta humilde, sem Estado, nem Senhorio, porque se não alterasse com a dignidade, e que sempre entendesse que elles que o constituíram naquella dignidade, o poderiam depôr, e tirar della; e que naquella dignidade (de que logo fallarei) não fuccedesse filho, sobrinho, nem parente, senão que por sua morte se elegesse outro, assim como succede nas eleições dos Emperadores de Alemanha. E a este eleito sobre todos deram titulo de Xarão Perimal; e pera feu assento lhe deram a Cidade de Calecut. E correndo muitos annos esta eleição, e vindo os estrangeiros da Europa por via do Cairo, e da Persia buscar á India as drogas, hiam tomar esta Cidade Calecut por ser porto do mar, onde concorriam tambem os inercadores de todas as partes da India. E assim se vieram estes Senhores a engrandecer tanto, e fazerem-se tamanhos, e tão ricos, como as historias contão.

Du-

# DEC. VII. LIV. X. CAP. X. 523

Durou esta dignidade de Emperador em Emperador até quasi os annos do Senhor de trezentos quarenta e sete pela conta dos Bragmanes de Calecut, e de Cochim até os de quinhentos oitenta e oito, em que imperava o derradeiro Xarão Perimal, que foi o mais famoso de todos, e o melhor homem delles, e tão affeiçoado aos Christãos do Apostolo S. Thomé, que viviam em Cranganor, que não fazia nada sem elles, porque então havia homens mui santos, e de boa vida, como procedidos das primeiras plantas do Santo Apostolo; e assim se lhe asfeiçoou, que por meio delles se converteo á nossa Fé, em que viveo alguns annos; e já depois de velho por induzimento dos Christãos se foi offerecer á casa do Santo Apostolo a Meliapor com tenção de nella morrer, e nella se enterrar. E assim tratando de se embarcar pera lá, deo conta disso a todos aquelles Reys, de que fez chamamento, e se despedio delles, e lhe levantou a menagem, que The tinham dado até elle tornar, affirmandolhe que seria cedo. E por consentimento de todos deixou na Cidade Calecut hum pagem, que elle creou, chamado Manuchem Herari, natural de huma aldea chamada Baluri, tres leguas de Calecut, que já era tão valoroso, que mandando este Emperador cercar a Cidade Madalagão, tendo já feito o muro por tres

tres partes da outra, por onde pousava este Manuchem, mandou ficassem assim, dizendo estas palavras em Malavar: Manuchem madelu curabeda; que querem dizer: «Onde vive Manuchem, não ha mister mais

» muro que elle. »

Em fim partido este Emperador pera Meliapor morreo lá, e nisto concordão as escrituras Caldeas dos Christãos das serras do Malavar, e as Olas de Cranganor. Pelo que não tenho dúvida ser o seu corpo hum daquelles tres, que se acháram na Capella do Bemaventurado Apostolo S. Thomé, quando Manoel de Faria por mandado de ElRey D. João a descubrio, como João de Barros, e eu tratamos nas nossas Decadas; porque como este Emperador Christão foi em romaria á sua casa, e lá morreo, verosimil he que os Christãos o enterrassem alli, porque se lhe devia por Emperador de todo o Malavar. Esta ida deste Emperador succedeo nos annos que já disse de trezentos quarenta e sete, ou no de quinhentos oitenta e oito pelas Olas de Cochim; e vindo dahi a mais de trinta annos os Mouros Arabios a esta costa do Malavar em suas náos a buscar as mercadorias do Oriente, assentando na terra, e sabendo depois do desapparecimento do Perimal, e achando entre aquella gente bruta, que se embarcára em huma não, e fora

# DEC. VII. LIV. X. CAP. X. 525

a huma romaria, fizeram-lhe crer que fora ter á casa de Meca a offerecer-se ao seu Sancarrão, e que lá morrêra, e assim o es-crevêram em seus livros, onde os Escritores estrangeiros o acháram, e por isso affirmáram que o Perimal se fizera Mouro. Não computando estes barbaros Malavares o tempo, porque quando o grão Perimal desap-pareceo não era Masamede ainda nascido no mundo, porque este nasceo na era de Christo de quinhentos noventa e tres, segundo a mais commua opinião, posto que Ilhes-cas, Garibai, e Fr. Jeronymo Romão em fuas Republicas o põem alguma cousa mais adiante. E fogio da Cidade Zidem pera a de Medina Denelbi no anno de seiscentos trinta e tres, em que começou a prégar sua feita, e deste tempo por diante contam os Arabios suas eras, a que chamam Hegerat, que quer dizer fogida, e morreo nos annos de seiscentos sincoenta e seis de idade de ca, como os Mouros semeáram entre os Malayares.

Partido o grão Perimal pera Meliapor, e vindo dahi a alguns annos as novas de sua morte, não querendo estes Senhores Malayares ser mais sujeitos a ninguem, sicáram

como antes da eleição dos Emperadores isentos; e ainda fizeram mais, que tomáram o titulo de Reys, ficando o Manuchem Herari na Cidade Calecut, onde se veio a fazer rico, e poderoso com o trato, e commercio, e ainda usurpar o titulo de Emperador por este nome de Camorim, que he o melmo, e a sujeitar alguns Senhores mais vizinhos, como os de Tanor Chalé, succedendo-lhe no Estado os sobrinhos, como em todos os mais Reynos, sempre com este nome Çamorim, como ainda hoje o conservam. E ha-se de saber, que des que se foi o grão Perimal até hoje reináram em Calecut noventa e oito Camorins; e neste titulo (como disse) não lhe succedem silhos, senão sobrinhos; e estes tanto que nascem, não lhes podem pôr mais que hum destes tres nomes, Manuchem, Mana, Bequerevem, e Vira Rainon, e ainda destes aquelle, que lhes cabe em forte, e eleição, que fazem os feus Bragmanes com grandes ceremonias. E tanto que chegam a herdar o Reyno, logo lhes poem o titulo de Camorim; e esta he a razão, por que se não faz catalogo destes Reys, porque todos tem este nome de Manabeden, ou de Camorins. Mas sabe-se de certo por suas Olas, que depois de Perimal morto, ou depois de Manuchem Herari succeder no Reyno Calecut, que ha 1263. annos,

nos, são passados noventa e oito Reys; e affirma-se, e assim dizem suas Olas, que nenhum destes Çamorins reinou mais de vinte e quatro annos, e nenhum menos de tres.

Faltando a estes Reys de Calecut her-deiros legitimos, que hão de ser sobrinhos, e não filhos, pela razão que logo direi, tem por obrigação perfilharem os Heraris de Ba-luri, parece que porque descendem de algum parente do primeiro Manechem, que o Çamorim deixou em Calecut, e destes elegem pera perfilharem em herdeiros os mais idoneos, e não os mais velhos, nem os mais chegados, ainda que as mais das vezes elegem os de menos idade pera crearem em seu Paço. Já muitas vezes faltáram neste Reyno herdeiros legitimos, e só depois que os Portuguezes entráram na India lhes faltou por tres vezes; porque o Rey, que recebeo Vasco da Gama, e seu antecessor ambos foram perfilhados. A elles fuccedeo hum legitimo filho de huma das Princezas, que foi o que poz o grande cerco á nossa fortaleza de Calecut em tempo do Governador D. Henrique de Menezes o Roxo.

Na era de 1549. o Rey, que reinava em Calecut, não tendo herdeiro mais que hum irmão, perfilhou tres irmãos Heraris de Baluri, porque pelo menos hão de ter fempre quatro herdeiros vivos. Este Rey

faleceo aos doze annos do seu reinado, e succedeo-lhe o irmão; e dos outros tres Principes, que estavam perfilhados, (que não deixam de ficar, posto que outro Rey succeda,) faleceo hum delles, que era o do meio; e os dous por serem máos, e perversos, e fazerem muitos aggravos, e avexações aos povos, os desherdou ElRey, e ainda os mandou matar por se recear de alguma traição; e em feu lugar perfilhou outros tres irmãos tambem Heraris de Baluri, porque não podem ser outros. Succedeo isto no anno de 1570.; e falecendo este Rey depois de ter reinado dezesete annos, lhe succedeo o irmão maior destes tres perfilhados, que viveo dez annos no Reyno; e por sua morte, que foi nos annos do Senhor de 1587. succedeo outro irmão, que he este, que hoje reina, que nesta era de 1610. vai em vinte e dous annos que governa. Tem este Rey hum Principe irmão seu, immediato successor, chamado Vira Rairon; e a fóra elle ha outros oito Principaes de linha legitima, filhos de Princezas, que nascêram depois dos tres perfilhados, e o maior passa de vinte annos, e os outros são de dezesete, dezeseis, dez, seis.

## CAPITULO XI.

Do modo que se tem nas successões de todos estes Reynos do Malavar: e dos que são seus verdadeiros herdeiros: e do abuso que ha nas Nairas serem commuas a todos: e de outras cousas muito novas, e curiosas.

N Uito sabido he aquelle torpe, e brutal IVI costume, que todos estes Reys do Malavar tem de lhes não herdarem os Reynos os filhos machos, fenão os fobrinhos filhos de suas irmans; e não nos havendo, herdarem os filhos das parentas até o ultimo gráo, por dizerem que seus filhos, sejam de quem forem, sempre são de sangue Real por via feminina, por terem as mulheres por suspeitosas, e os filhos dos Reys ficam sendo Naires, que vivem privada, e pobremente; não vendo estes barbaros, que assim como o filho desse Rey póde ser filho de outro qualquer homem, tambem suas filhas, cujos filhos são feus herdeiros, podiam tambem ser adulterinos, e não terem os herdeiros nenhum sangue Real por nenhuma das partes, e assim lhes fica o mesmo impedimento pera a herança que tinham os filhos. Mas deixando isto, continuemos com o modo que nisto tem.

Cout. Tom. IV. P. 11. Ll Suc-

Succede hum no Reyno, recolhe suas irmans em suas casas logo em nascendo; e tanto que são de idade pera cafarem a mais velha, o fazem; e pelo mesmo modo as mais, que forçado hão de ser de quatorze annos, manda o Rey chamar hum dos Principes, que se criam pera herdeiros de qualquer outro Reyno vizinho, e com elle esposa a irma, e lhe faz grandes festas, que duram trinta e tres dias, e no cabo delles deita este Principe a linha de Bragmana á esposa ao pescoço, e logo, sem consummar Matrimonio, se partem pera o seu Reyno, e ao outro dia entregam esta Princeza a hum Naire de huma casta a que chamam Naburis, de que logo darei relação, que consumma com ella o Matrimonio; e passado aquelle acto, se vai aquelle martyr do diabo fóra daquelle Reyno, sem mais poder apparecer nelle, porque o matáram. Dalli por diante tem esta Princeza liberdade pera tomar outro Naire dos da casta Naburins, qual ella quizer, e quantos lhe vier á vontade, e com elle communica até emprenhar; e tanto que se sente pejada, a levam a huma terra, que pera isso tem em cada Reyno, e alli espera até parir. E ha-se de saber que com esta Princeza não póde communicar senão a pessoa, que ella mandar chamar; e se algum fosse tão ousado que a commettesse, logo

## DEC. VII. LIV. X. CAP. XI. 531

feria morto. Postas estas Princezas prenhes nas terras que disse, manda ElRey lançar pregões por todo o Reyno, que todas as mulheres de Fidalgos, e Naires de fangue Real, que são os que procedem dos filhos dos antigos Reys, que se acharem prenhes daquelle mesmo tempo, sejam levadas pera onde está a Princeza, e alli parem, e tem amas, que lhes criam os filhos, e as filhas. E os machos que estas Princezas parem, se criam pera herdeiros do Reyno, e as filhas pera Princezas, porque dellas hão de pro-ceder outros herdeiros; e os filhos, que são os que se criam pera emprenharem as Princezas, e destes como disse, escolhem as Princezas os de quem hão de emprenhar; mas estes ham de nascer no proprio dia com ellas, e pelo menos no setimo, e os demais tambem são chamados pera feus gostos, e passatempos depois de prenhes. Muitas superstições, e bestialidades ha mais neste negocio, que por honestidade calo, porque não he licito dizerem-se todas as que ha.

Pera tirarmos a abusão que ha pelo mundo das Nairas do Malavar ferem commuas a todos, e que os que entram com ellas deixam ás portas as rodelas em final que estam dentro, pera que vindo os maridos não commettão a entrada da casa, direi o

Ll ii

que passa neste negocio. Os Naires do Malavar são todos tão pobres, que poucos dias comem arroz pelo não terem, e sustentamse os mais delles com hum coco, huma pouca de jagra, (que he o açucar que dá a palmeira,) avela, que he arroz torrado, e o betere; e isto nasce de não serem mercadores, nem officiaes, nem terem creações, porque só seguem as armas; e dos soldos, que são bem poucos, e de quatro palmeiras se sustentam. È como antre elles não ha este contrato de casamentos nem por lei, nem por obrigação, ajuntam-se tres e quatro, e tomam huma mulher de que usan, que todos sustentam. Esta mulher está em casa sobre si; e quando algum delles a quer communicar, deixa a rodela á porta, pera que vindo qualquer dos outros, faiba que está a casa occupada; e isto corre entre elles com tanta singeleza, que nunca se achou serem tocados da raivosa peste dos ciumes. E por isso louvando o nosso Luiz de Camões este costume nas suas Lusiadas, diz: Ditosa condição, ditosa gente, que não he de ciumes offendida. E todavia se houver Naire, que possa sustentar huma mulher, conversa-a com tantas guardas, e cautelas, que se não póde ella furtar aos direitos, por mais que faça, e trabalhe. Mas tem estes huma cousa, que como se enfadam dellas, lhes dam huma Ola,

# DEC. VII. LIV. X. CAP. XI. 533

Ola, como carta de repudio, pera fazerem de fi o que quizerem. Daqui tomáram os Efcritores (que não fouberam estas particularidades) occasião pera fazerem estas mulheres commuas a todos; e se algumas ha destas, são as Princezas, como tenho dito; mas não pera quem as quer, se fenão pera quem ellas querem: e assim como entram muitos nesta sementeira, não se póde veriscar qual dos

grãos espigou.

E deixando estas cousas, depois do Conde se embarcar, se fez á véla pera Cochim, aonde chegou em breves dias, e foi muito bem recebido daquella Cidade, que já pera isso estava preparada com caes feito sobre o mar. E ao desembarcar foi tomado debaixo de hum rico palio, e lhe fizeram huma breve oração da parte da Cidade, em que lhe dava os parabens daquella entrada, e lhe fizeram as lembranças ordinarias de lhe guardar seus foros, privilegios, e liberdades. Depois do Conde aposentado, se veio ver com elle ElRey de Cochim, cujas vistas se fizeram ou dentro na Sé, ou no terreiro. Era novamente alevantado por Rey Rama Brama Unicormem, por ter falecido aquelle anno seu tio Vira Galao Gago, Rey bem conhecido, que foi morto pelos Mourcs Amoucos do Rey da Pimenta, depois de ter reinado vinte e quatro annos, e foi o

terceiro Rey dos que conhecêram os Portuguezes des que descubrimos a India. O primeiro se chamou Unicormacoul, que soi o que Pedralvares Cabral achou vivo, e viveo até os annos de 1502. O segundo soi Uniramacoul, que soi o que agazalhou os nosfos Portuguezes, e o que por isso teve perdido o Reyno, que o Camorim pertendeo tomar-lhe; este viveo trinta e hum annos, e saleceo nos de 1537. O terceiro soi o Vira Galao Gago, que assima disse. O quarto he este Rama Brama, que o Conde agazalhou muito bem, e lhe confirmou o Reyno em nome de ElRey de Portugal.

#### CAPITULO XII.

De algumas cousas destes Reys de Cochim, de que nossas historias não tratam, que são mui importantes saberem-se.

Ela partida do grão Perimal ficáram estes Reys de Cochim isentos, e sem obrigação alguma ao Çamorim; mas como o tempo de cento em centannos muda quasi todos os Estados, vieram elles com força, e violencia a opprimir estes Reys de Cochim, e a fazellos seus sujeitos em certo modo, mas todavia sem pareas; porém depois que nós entrámos na India, que pelas traições de que os Çamorins usáram com as nos-

# DEC. VII. LIV. X. CAP. XII. 535

nossas Armadas, e pelo recebimento, e recolhimento, que os de Cochim deram aos nossos, que hiam delles escandalizados, e pela muita, e grande lealdade que sempre mostráram ao serviço de ElRey de Portu-gal, os tomáram elles á sua conta, e os puzeram no estado, em que hoje estam de livres da sujeição dos Camorins, e de mais ricos que elles; porque antes disso todos os Camorins, quando se coroavam, havia de ser sobre aquella pedra, que primeiro estava no Pagode de Rama Ceram junto da Cidade de Cochim: e tanto que alli chegavam, logo o Çamorim desapossava do Reyno ao Rey de Cochim, pelo tempo que as festas duravam, e depois o tornava a investir; e ainda dizem alguns que se quizessem o não faria, e poria outro. E este costume nem os proprios Reys de Cochim fabem donde teve principio, o que durou até o tempo de ElRey Uniramacoul, que não quiz entregar os Portuguezes ao Camorim, que elle o destruio, e lhe tomou o Reyno, e tirou a pedra do Pagode Rama Ceram, e a paísou á Ilha Repelim, aonde se estes Emperadores hiam depois coroar, por não entrar nos limites do Reyno de Cochim. Desta Ilha (como já disse) a tirou Martim Affonso de Soufa, sendo Capitão mér do mar da India, e a entregou a ElRey de Cochim, com o que

que deixáram os Çamorins de se coroar sobre ella, e se coroavam em hum Pagode de Calecut. Em sim com o savor dos nossos Reys se isentou este de Cochim de todas

estas sujeições.

Desta sujeição que os Reys de Cochim tinham aos Camorins dizem alguns que nafceo aquella promessa, que o nosso Viso-Rey D. Francisco de Almeida fez ao Rey de Cochim, quando o coroou com a coroa de ouro, que ElRey D. Manoel de felice, e gloriosa memoria lhe mandou, como se vê na Chronica deste mesmo Rey, que sez Damião de Goes no Cap. VIII. do II. Livro, dizendo-lhe em lhe pondo a Coroa na cabeça, » que o investia da posse daquelle Reyno » pera o ter, e reger como vassallo de El-» Rey de Portugal, que ficava obrigado a » fustentar, e defender nelle de quem o qui-» zesse offender. » Ao que o Rey de Cochim respondeo: « Que faria tudo o que ElRey » de Portugal seu irmão lhe mandasse; por-» que senão fora seu favor, e ajuda, já » aquelle Reyno fora junto ao de Calecut. » Esta vassallagem, que ElRey alli prometteo, não consta della mais que por esta Chronica de Damião de Goes, que não havia de escrever sem fundamento isto, e que havia de ver o auto que disso se fizesse, que senão está na Torre do Tombo de Lisboa, devia

de

# DEC. VII. LIV. X. CAP. XII. 537

de ficar por mãos dos Secretarios, onde se perderia, porque na India não ha memoria disto, nem da menagem, que o Rey que hoje reina deo, cujo assento ficou na Camara de Cochim, e se não tem mandado a esta Torre do Tombo de Goa, tendo-a eu mandado pedir por algumas vezes: e destes descuidos Portuguezes tem nascido a falta de todas as cousas muito importantes pera a historia da India, que vou continuando.

A outra razão, por que o Viso-Rey D. Francisco de Almeida sez aquellas promessas aos feus Reynos, de quem o quizesse offender. Foi este o primeiro Rey de Cochim chamado Unicorma Couli. Tinha hum Principe chamado Matata Bari Coulmar, que lhe havia de succeder no Reyno, que ven-do as grandes guerras, que o Çamorim sa-zia a El Rey de Cochim, por ter recolhidos na sua Cidade os Portuguezes, que Pedral-vares Cabral alli deixou, parecendo que se não poderia defender, e que fem dúvida perderia o Reyno, pedio a ElRey muitas vezes, que entregasse os Portuguezes pera cessarem aquellas guerras. E porque ElRey o desenganou que tal não havia de fazer, e que antes perderia o Reyno, e ainda a vida, que entregar homens, que ficáram entregues á sua honra, e palavra, e fé Real, se foi este Principe lá como desesperado pe-

ra o Reyno de Moringur vassallo do de Cochim, e levou comsigo outro Principe segundo, que havia de succeder tambem no Reyno, deixando ElRey na força daquellas guerras só, e com o Principe terceiro chamado Elatabori Martigilcoul, que soi o que succedeo no Reyno, e defendeo os nossos contra o poder do Çamorim, e o que D. Francisco de Almeida coroou, como assima disse, que depois de ElRey se chamou Uniramacoul, que he o segundo no Catalogo

dos Reys que ficam atrás.

E porque os dous Principes, que assima disse, que se foram pera o Reyno Moringur, pertendêram metter-se de posse do Reyno de Cochim, os nossos lho defendêram sempre, e sustentáram nelle o Rey Uniramacoul até vir D. Francisco de Almeida por Viso-Rey, que o achou no Reyno, e Iho confirmou, e coroou por tal em nome de ElRey D. Manoel, e então lhe disse, e prometteo de o defender naquelle Reyno de quem o quizesse offender. Entendendo isto por aquelles dous Principes, que pertendiam desapossallo, e assim o sustentou, e elles sicáram excluidos daquella herança pela desconfiança, que tiveram do Rey velho se poder defender do Camorim. E assim sicaram fem o Reyno de Cochim, e sem o de Moringur; porque este que ainda hoje nesta era de

# DEC. VII. LIV. X. CAP. XII. 539

de 1610. vive, fendo já muito velho, fe unio com o Rey de Cochim, e o foi visi-tar, e pedio por herdeiro de Moringur o Principe terceiro, que creava pera aquella herança, que lhe elle concedeo, e elle o presilhou. E como esse se viver ha de herdar por tempos estes Reynos ambos, e assim tornar-se-hão a ajuntar em hum, como já outra vez estiveram. Mas acontecendo que este Principe morra, sendo Rey de Moringur antes de herdar o de Cochim, logo o Rey de Cochim herdará aquelle Reyno.

Desta liança, e amizade de ElRey de Cochim com os nossos foram sempre os Çamorins muito ciosos; porque além de com o savor dos nossos se isentarem de sua sujeição, víram que hia crescendo em rendas, e terras, e fazendo-se poderoso, porque só a Alfandega de Cochim, e seus annexos a Alfandega de Cochim, e seus annexos lhe rende cada anno sessenta mil pardaos, que he o que o Çamorim inveja muito, porque elle não tem mais que palmares, e alguns direitos poucos das fazendas, que vam ao porto de Calecut; porém não tem gastos, porque toda a gente de guerra sustenta com terras que lhe dá, e o Rey de Cochim sustenta seus Capitães, e soldados a puro dinheiro, e pagas. E daqui vem que os vasfallos do Çamorim não querem guerra, porque tem sua sustentação certa, e os de El-Rey

Rey de Cochim folgam com ella por causa das pagas, que sempre tem de ordinario, quer haja guerra, quer não, porque se não

passem pera os inimigos.

Huma novidade contarei, que não acho nas historias, digna de se saber, de cuja origem não ha poder-se achar rasto algum, que he esta. Todos os primeiros dias de Janeiro principio do anno, em sahindo novos Vereadores, e Officiaes da Camara, logo vam visitar ElRey de Cochim, e lhe levam hum Portuguez de ouro, o que até hoje dura; e nem os mesmos Vereadores sabem a razão de porque fazem aquillo. O que eu presumo he, que se lhe dá aquillo a modo de pitança, que lhe offerecem, quando lhe vam dar os bons annos em gratificação daquella Cidade, que lhe deo: ou tambem se lhe offerecerá por peça que naquelle tempo, que descubrimos a India, se lhe costumava a dar de Janeiras.

Tambem tem ElRey de Cochim cada anno seiscentos e quarenta cruzados pera huma copa de ouro, que lhe os nossos primeiros Reys mandavam dar, deve de ser em sinal de amizade. Estes lhe leva o Feitor daquella Cidade em dia de Reys, como peça dada de Reys; e como tudo se vai perdendo, ou mudando, ás vezes lhos levam,

e ás vezes não.

#### CAPITULO XIII.

De huma breve relação das Ilhas de Amboino: e do alevantamento que houve os annos passados contra os Christãos: e do perigo, em que se víram até chegar Henrique de Sá, que castigou os rebeldes, e livrou os Christãos.

A relação que démos no VIII. Cap. do VII. Liv. da nossa IV. Decada, dos arquipelagos do mar de Levante, fallámos no de Amboino, cuja cabeça he esta Ilha, de que o seu arquipelago toma o nome. E posto que ella em si seja pequena, por não ter mais em circuito que dezeseis leguas, tem muitas Cidades, e Villas, cujos moradores navegam pera diversas partes em navios grandes, e pequenos, e foram os primeiros de que tivemos conhecimento em todo aquelle mar, e que deram obediencia a ElRey de Portugal, indo alli ter Francisco Serrão da companhia de Fernão de Magalhães, que os moradores da Cidade de Aito recolhêram, e agazalháram, e alli o mandou buscar ElRey Boleise de Ternate, como nas outras Decadas temos dito, ficando fempre aquelles naturaes muito grandes fervidores de ElRey de Portugal, recolhendo suas Armadas, e provendo-as, e a nossa for-

taleza de Maluco de todas as cousas necesfarias em tempos fortuitos, e trabalhosos. E o mesmo faziam ás Armadas do Rey de Tidore com serem isentos, e não obedecerem a ninguem, porque se governavam por Juizes eleitos dos mais anciãos; mas fempre a Cidade de Aito teve alguma superioridade fobre todas, e tambem se regia como Republica por certo numero dos mais antigos. Nesta liberdade vivêram muitas centenas de annos, até que depois se fundou a nossa fortaleza na Ilha Ternate, que pela continuação das Armadas daquelles Reys de Tidore, e Ternate, que de passagem tocavam aquella Ilha pera se proverem, quando hiam a algum seito, que se affeiçoáram alguns daquelles lugares ao Rey de Ternate, e outros ao de Tidore, com o que foram pouco e pouco tomando posse delles, assim por seus naturaes se segurarem de alguns Cossairos, como a despeito huns dos outros, porque andavam tocados de ciumes dos favores dos Portuguezes, e da fortaleza que tinham em Ternate, e daquelles Reys.

Durou isto até que Jordão de Freitas tomou posse da fortaleza de Ternate, e Reyno de Maluco, que ElRey D. Manoel seu asilhado, que morreo em Malaca, lhe sez doação daquella Ilha de Amboino, como sica dito no Cap. III. do Liv. IX. da nos-

# DEC. VII. LIV. X. CAP. XIII. 543

fa V. Decada, de que elle Jordão de Freitas mandou tomar posse por Vasco de Freitas seu sobrinho, que fez huma fortaleza entre o mar da enseada, em que as náos invernão, e a Villa de Ative, que já era povoada de Christãos, como todas as mais povoações daquella Ilha, onde o P. Francisco Xavier, e os Padres da Companhia tinham feito grande fruto na conversão das almas.

E como estes moradores de Ative andavam já dantes em grandes divisões com os de Aito, que lhes ficavam mais vizinhos pela outra banda da Ilha, accendeo-se mais aquelle odio com o favor que os de Ative ficáram tendo com a fortaleza, que Vasco de Freitas alli fez. E ajuntou-se a isto, começar o Vasco de Freitas a usar do officio dos Capitaes da India, de alguns digo, que era fazer forças, e tomar o que não era muito sabidamente seu, e ainda a fazer affrontas aos Regedores da Cidade de Aito; e o que elles sobre tudo sentiram mais, foi parir-lhe huma cadella, e elle pôr aos cachorros nomes dos principaes Regedores da Cidade. Com o que escandalizados, mandáram Embaixadores á Rainha de Japará na Jaoa, que era poderosa, e seus juncos navegavam todos os annos pera aquella Ilha por quem lhe mandáram dar obediencia, e offerecer vassallagem, que ella acceitou, e

mandou lá feus juncos a carregar de cravo. Do que Jordão de Freitas fez grandes exclamações, quando se soube em Maluco, e muitos protestos a ElRey Aeiro, pera que acudisse áquillo. Ao que elle respondeo « que » a Ilha de Amboino não era de ElRey de » Portugal, senão delle Jordão de Freitas, » que elle lhe soccorresse, porque nenhuma » obrigação tinha a fazer despezas naquelle » negocio. » E alguns Portuguezes velhos, que entendiam bem a terra, disseram a Jordão de Freitas « que os juncos da Jaoa não » faziam damno ao nosso commercio, antes » proveito, porque traziam muitos manti-» mentos, de que os nossos galeões da car» reira se proviam, e o mesmo a nossa for-» taleza; e que o cravo, que levavam, não » faltava nos galeões, que sempre hiam » cheios; e que a mór parte do que os Jaos » alli carregavam, e resgatavam, hia ter á » nossa fortaleza de Malaca, e que por hu-» ma parte, ou pela outra, sempre os Por-» tuguezes o haviam.»

E depois que D. Duarte Deça prendeo ElRey de Malúco, como atrás fica dito nó I. Cap. do IV. Livro, mandáram os Regedores do Reyno huma Armada, de que era Capitão Cachil Liliato, contra a Ilha de Amboino, que deo em muitos lugares de Christãos, e os destruio, e assolu, mare

# DEC. VII. LIV. X. CAP. XIII. 545

tyrizando muitos, e fazendo tornar atrás outros, que seriam menos fortes. E sempre fe extinguíra aquella Christandade, se hum Christao por nome Manoel, Regedor da Villa de Ative (creado de moço na doutrina daquelle Varão Religioso Francisco Xavier, que o fez Christão) não esforçára, e sustentara com muito valor a muitos delles; porque ajuntando os que pode, fez hum arrezoado esquadrão, com que sahio muitas vezes aos inimigos, e lhe deo alguns assaltos, em que lhe matou muitos. No que parece que ainda alli obrou a virtude, e fantidade do Padre Francisco Xavier, que diante de Deos estava pedindo a Deos nosso Senhor o favor, e ajuda pera aquella Christandade, que lhe elle dava com tão larga mão. Porque na fortaleza de Amboino havia poucos Portuguezes, que a sustentavam sem poderem sahir fóra della; e só o Manoel de Ative fustentava o campo, não só contra os inimigos, mas ainda contra os amigos, e parentes. Porque na força deste trabalho se levantou hum seu cunhado chamado Antonio, que desejou muito de o matar; e pera isso buscou todos os modos que pode, até fe valer de alguns máos, e baixos Portuguezes, que com ira diabolica, achando-o fó, encaráram dous delles as espingardas nelle, que vendo-se sem remedio, nem resse-Couto. Tom. IV. P. II. Mm

tencia, deo-lhe Deos nosso Senhor espirito, e animo pera arremetter com huma Cruz com que se abraçou, e nella escapou a seus inimigos, que com medo de os Deos nosso Senhor castigar, não quizeram desparar nelle as espingardas por não darem na Cruz, a cuja sombra, e virtude deixou peccador nenhum de achar remedio, e amparo. E parece certo que as orações do Padre Francisco Xavier o guardáram daquelle perigo pera defensor daquella Christandade.

Os inimigos tinham cercados todos os moradores da Villa Quilão, que tambem eram Christãos, que se recolhêram em huma serra muito forte, onde foram por algumas vezes combatidos rijamente, humas com armas, e outras com rogos, com que os commetteram se entregassem, promet endo-lhes de os deixarem ir livres, dizendo-lhes « que » não tivessem esperanças em soccorros de » Portuguezes, porque todos os que estavam » na fortaleza eram tomados ás mãos, e » mortos » fazendo-lhes fobre isso grandes promessas. Ao que elles sempre respondêram com grande constancia, e inteireza, affirmando-lhes « que em quanto Manoel de Ati-» ve fosse vivo, e Christão, não tratassem » de se entregarem, nem de deixarem a Fé » de Christo: que o fossem buscar, e que » rendendo-o, e desbaratando-o, então se

# DEC. VII. LIV. X. CAP. XIII. 547

» entregariam; porque tinham todos tama» nha confiança em seu esforço, saber, e
» christandade, que aquelles trabalhos que
» passavam, lhe eram facilissimos com as
» admoestações que de quando em quando
» tinham delle, que nesta parte nunca se
» descuidou de sua obrigação. » Andava elle
no campo com os moradores de Ative, que
lhe obedeciam, e por algumas vezes se encontrou com os inimigos, que andavam mui
poderosos, e insolentes, por se lhe terem
ajuntado todos os arrenegados; e sem os temer, nem recear, rompeo batalha, que se
apartou por noite, em que o leal, e sidelissimo Christão Manoel sez cousas dignas, e
merecedoras de maior escritura.

Neste estado estavam as cousas, quando chegou áquelle porto Henrique de Sá, que em principio deste verão deixámos partido pera Maluco, que sabendo os trabalhos daquella Ilha, e o muito que o Manoel tinha feito, o ajuntou a si, e lhe sez muitas honras, e tratou com elle de darem nos alevantados, pera o que se fizeram prestes. E a primeira cousa que Henrique de Sá sez, soi prender o Antonio, cunhado do Manoel, e castigar os dous Portuguezes que o quizeram matar; e ajuntando a mais gente que puderam, foram dar nos alevantados, que estavam savorecidos da gente de ElRey de Termem ii

nate, e os desbaratáram, e fizeram embarcar com muita gente perdida, e descercáram os Christãos de Quilão; e depois andáram por todas aquellas Ilhas castigando os rebeldes, e os que tornáram atrás na Fé, e animando, e favorecendo os Christãos em seus lugares. E de feição sez Henrique de Sá isto, que quietou aquellas Ilhas; e os Padres da Companhia tornáram a pôr as mãos naquella obra da conversão das almas, e em breve tempo reconciliáram com a Igreja quasi todos os que tinham apostatado, e bautizárão muitos outros que vieram de novo, sendo a principal parte em tudo isto o bom Christão, e Catholico Manoel, que como tal correo sempre muito bem com os Padres. Neste estado deixaremos estas cousas até seu tempo.

#### CAPITULO XIV.

Da guerra que o Madune mandou pro eguir contra a nossa fortaleza de Columbo, e de Cota, em que estava ElRey Peria Pandar: e dos casos que acontecéram.

M Uitas vezes temos dito do muito que o Madune Pandar desejava de tomar o Reyno da Cota, e prender ElRey seu irmão, pera assim com mais segurança sicar senhor de toda a Ilha. Pelo que nunca le-

# DEC. VII. LIV. X. CAP. XIV. 549

vou mão da guerra, e trouxe sempre seus exercitos, de que era seu Capitão geral seu filho Rajú Pandar, ora contra Columbo, ora contra a fortaleza da Cota, onde estava ElRey Peria Pandar. Era Capitão de Columbo Balthazar Guedes de Sousa, e tinha comfigo seu irmão Gonçalo Guedes, ambos muito bons Capitaes, com outros alguns, que tinham ido de Goa, como foram Nuno Pereira de Lacerda, Simão de Mello Soares, Gaspar Guterres de Vasconcellos, Antonio Chainho de Castro, André da Fonseca, An-tonio da Fonseca, Diogo Fernandes Piri-lhão, e outros, que o Capitão Balthazar Guedes de Sousa tinha repartido por estancias. O Rajú depois de dar muitos assaltos ora na Cota, ora em Columbo, determinou-se em cercar Columbo, e trabalhar de a tomar, e assim lhe poz cerco com mais de trinta mil homens ao redor da fortaleza, e combateo-a por todas as partes com muita força, arrifcando muitas vezes todo o poder, por levar a povoação nas mãos; mas foi-lhe sempre dos nossos muito bem defendida, com haver muitas mortes de parte a parte, e os nossos se verem muitas vezes perdidos; e neste cerco fizeram tantas cousas, e tão grandes cavallarias, que as não sei especificar; e foram os assaltos tantos, e tão amiudados, que não ha poder-se fazer, nem dar

relação particular delles. Sómente direi huma cousa, que de qualquer dia deste cerco se pudera muito bem fazer huma historia de per si, porque os casos de cada momento eram notavelissimos; e eu não deixára de contar os principaes, se os soubera na realidade da verdade; mas fó em fomma foube, que maior foi o desgosto que me deram, que o gosto, e alvoroço que tenho de escre-ver esta jornada, que soi huma das memoraveis, e notavelissimas do mundo. Em sim o Rajú foi continuando este cerco sobre Columbo com muito grande importunação, e aperto, até que de cansado, e enfadado de ver que lhe não fuccediam as cousas como queria, se recolheo a Ceitavaca, cuidando es nossos que seria pera os não tornar a commetter. Mas como o Rajú, e seu pai entravam neste negocio com odio, e cubiça, não fez mais que refazer-se de gente, munições, e mantimentos, e logo fe poz ao caminho da Cota pera concluir aquelle negocio, que tinha por averiguado, e concluido, havendo que ficáram os nossos tão escalayrados do cerco passado, e tão quebrantados, que não estariam em estado de poderem ir soccorrer aquelle Rey, no que se enganáram; porque tanto que Balthazar Guedes de Sousa teve novas que elle se abalava contra a Cota, partio-se de Columbo com a mais gente que

# DEC. VII. LIV. X. CAP. XIV. 551

pode, e se soi metter na Cota, deixando seu irmão Gonçalo Guedes em Columbo com a gente que lhe pareceo necessaria, pera se poder desender de algum encontro, se o houvesse.

He a Cidade de Cota de fórma redonda posta como em huma Ilha, cercada toda em roda de hum arrezoado rio, que se não pó-de passar senão com embarcações. Terá dous mil passos de roda, e não ha mais serventia pera fóra, que por hum passo como o pes-coço de hum homem, que seria de sincoenta passos de largura. Esta garganta tinham os nossos fortificada com hum muro de paredes grossas de huma, e de outra parte, e duas paredes mais, que atravessavam esta garganta, huma pera fóra, e outra mais dentro, e a este passo chamavam a Prea Cota. Tem mais fobre o rio huma ponte, a que chamam o passo de Ambola, que vai pera a parte de Columbo, por que os nossos se servem, e ferá da Cota a Columbo legua e meia. Tem outro passo, que chamam do Mosquito; e outros dous, em que os nossos tinham seitas suas tranqueiras, e provídas de tudo. O modo de como Gonçalo Guedes, e ElRey prodoces de como Gonçalo Guedes, e ElRey prodoces de como Gonçalo Guedes. vêram isto, e os Capitaes, que puzeram nestes passos, eu o não soube, nem achei lembranças algumas; sómente sei que na Prea Cota, que he o passo mais perigoso, estava

hum Capitão com quarenta homens, e em todos os mais passos estava cada hum com o seu, e trinta homens. E na Prea Cota estavam o Padre Fr. Simão de Nazareth, Fr. Lucas, e outros tres Padres de S. Francisco, todos Religiotos de grande, e mui conhecida virtude. ElRey sicou de fóra com o Capitão Balthazar Guedes de Sousa pera

acudirem aonde fosse necessario.

Tanto que o Rajú appareceo sebre a Cota, a cercou em roda com todo o poder, que tinha muito engrossado, e a commetteo por muitas vezes com grande determinação; principalmente pela Prea Cota, com os elefantes, que por huma parte por onde chegava o rio ficava mais fecco, foram commettendo denodadamente; mas os nossos os escalavráram, e abrazáram com lanças de fogo, com que os fizeram voltar, acudindo aqui o pezo dos inimigos, cuidando que os Elefantes lhes fizeram entrada, sobre o que fe travou huma muito aspera batalha de muito risco, e perigo, em que houve muitos mortos de ambas as partes, onde ElRey, e o Capitão Balthazar Guedes de Sousa, e outros cavalleiros que os acompanhavam, fizeram tantas maravilhas, que pareciam Elefantes bravos. E os Frades foram os que fizeram mais, porque pelejavam espiritualmente com orações, e com persuadirem aos

#### DEC. VII. LIV. X. CAP. XIV. 553

homens a que se defendessem, e pedissem a Deos perdão de seus peccados, sendo elles sempre os primeiros em todos os riscos, e perigos. Nessa crueza se passou aquelle dia, e outros seguintes, sem deixarem tomar aos nossos hum pequeno de descanço, porque nem de dia, nem de noite largavam as armas das mãos, comendo muito pouco, e dormindo menos. E a cousa de mór espanto, e em que descjo de gastar muitas mãos de papel, he, que esta nossa gente a mór par-te della, cu quasi toda, eram soldados dan-tre Douro e Minho, da Eeira, e de Trás os Montes, homens não conhecidos, nem de appellidos usurpados, senão creados pobre, e rusticamente, mal vestidos, e peior atados. Mas por certo que por elles se podia dizer, o que se já disse por Cesar, que se guardatie daquelle mancebo mal cingido. Assim destes nossos Portuguezes, a quem a falta de sangue encubrio o grande valor do espirito, se podia dizer: » Guardai vos da-» quelles esfarrapados, e daquellas espadas » ferrugentas, porque alli vam outros Ce-» sares. » E assim vieis hum destes posto de barba a barba contra muitos dos inimigos, e cortallos com tanto valor, e esforço, que vos mettia medo, e caufava grandishimo espanto, e endireitar com hum Elefante bravo, que poderia fazer recuar todo hum exer-

cito, e fazello virar pera trás, como se sora outra alimaria mais brava, e mais seroz que ella. E estes de que fallo são os que acabáram na India os mais dos seitos arriscados, que nella se commettêram; e os que nesta Ilha de Ceilão sustentáram este, e outros cercos, de que se puderam fazer muitas escrituras, se o tempo, e o descuido lhe não tivera sepultados os nomes, e com elles os seitos.

#### CAPITULO XV.

Do grande aperto, em que o Rajú poz os nossos: e de como Diogo de Mello Capitão de Manar foi de soccorro: e de outros soccorros que se lhe ajuntáram.

Rajú foi continuando no cerco assim com mór poder, como com mór crueza cada dia, buscando todos os modos pera entrar na Cidade, assim por mar com embarcações, e jangadas, como pela Prea Cota. E muitas vezes se viram os nossos perdidos; mas Deos nosso Senhor, que tinha os olhos nelles, e naquella Ilha, deo animo aos nossos, com que sempre rebatêram os inimigos com grande destruição sua, e não pequeno damno da nossa parte. ElRey com alguma gente sua sempre se achou nos móres peri-

#### DEC. VII. LIV. X. CAP. XV. 555

gos, como quem lhe hia mais que a todos, pois lhe hia o Reyno. Os inimigos tomáram outro caminho do passo do Ambolão, vor onde lhe vinham da Cota alguns provimentos, e recados, e assim com trabalho, e muito rilco podiam os nossos mandar-se recados huns a outros. As novas deste cerco, e dos nossos estarem em grande perigo, chegáram a Manar na entrada de Agosto, que sabidas por Diogo de Mello Coutinho, Capitão daquella fortaleza, negociou logo alguns na-vios, em que se partio de soccorro elle em hum, e nos outros Pero Juzarte Tição, e Gaspar Pereira o Comprido, que depois foi despachado com a fortaleza de Chaul, sem querer vir entrar nella.

Partidos estes navios cheios de gente, munições, e mantimentos, porque não ti-nham tempo pera de longo da costa ir buscar Columbo, foram demandar a outra costa de Tutocori pera della atravessarem com o vento, que então era monção. Entre tanto foi o Rajú apertando o cerco, porque via que se hia acabando o inverno, e que podiam logo vir muitos foccorros; e assim determinou-se a levar a Cota nas mãos, e pera isso commetteo-a por todos os passos com muita furia, achando nos nossos a resistencia costumada. Seriam os nossos, que podiam pelejar, quatrocentos, que não pareciam

ciam de carne, senão de bronze, porque nem as bombardadas os assombravam, nem abalavam, nem os Elefantes os faziam mover de seu lugar. Nesta continuação foi o Rajú, até que hum dia metteo toda a potencia no combate, e a mór força della poz na Prea Cota, que foi commettida da gente da Atapata, que he a da guarda de ElRey, soldados elcolhidos, e valorofos; (como os Janizaros) e diante da guarda foram os Elefantes de guerra, que com seus urros costumados puzeram as testas nas tranqueiras, aonde acudio ElRey, e o Capitão com os continuos que com elle andavam, e diante de todos o Veneravel Padre Fr. Simão de Nazareth, com sinco, ou seis Frades, que na mór furia da batalha se acháram sempre diante, esforçando os homens, e mostrandolhes no ar Christo crucificado, debaixo de cujo nome, e Fé pelejavam todos, clamando muitas vezes pelo nome de Jesus, que sempre os foccorreo com feus auxilios, accrefcentando-lhes animo, e esforço; porque se isso não fora, tudo se acabára. Em fim os elefantes tanta força lhes fizeram fazer, que arrombáram a primeira parede da Prea Cota, onde os nosfos andavam pelejando com muito valor; e assim com aquelle impeto foi a Prea Cota entrada, e mortos tres Frades de S. Francisco, e mais de vinte Por-

#### DEC. VII. LIV. X. CAP. XV. 557

tuguezes. Vendo-se ElRey, e o Capitão entrados, e perdidos, acudíram com todo o resto da gente que tinham, levando diante algumas lanças de fogo, e a espingardaria; e appellidando Sant-Iago, e o Padre Fr. Si-mão de Nazareth diante, chamando por Christo que os soccorresse, e ajudasse, quiz este Senhor por sua grande misericordia (como elle costuma fazello em semelhantes necessidades) soccorrellos de feição, que lancáram fóra os Elefantes mui queimados, e isso mesmo fizeram os inimigos, ficando-lhe daquella feita mais de quatrocentos mortos, e abrazados. Finalmente foi o estrago tal, que houve o Rajú por seu partido retirar-se quasi desbaratado, cuidando elle que tinha concluido aquelle negocio daquella seita. O Capitão Balthazar Guedes de Sousa, que este dia fez o officio de valoroso soldado, sicou ferido de duas feridas; mas não foram parte pera deixar o conflicto, antes nelle mostrou mais os quilates de seu sangue : e o mesmo fizeram os Fidalgos, e Cavalleiros conhecidos, a que não achei os nomes pera os engrandecer como mereciam.

ElRey, e o Capitão sem tomarem repouso algum, reformáram, e fortificáram a Prea Cota da banda de dentro muito fortemente, e desejáram de mandar recado á India, em que fizessem a saber ao Viso-Rey

o estado em que aquella fortaleza estava, pera que a soccorresse, o que teve por duvidoso, porque estavam os caminhos todos tomados, e não era possível poderem passar por elles. Mas hum Frade de S. Francisco, que vio aquella necessidade, e o risco, e perigo em que todos estavam, fallando com hum Pacha, que sabia muito bem aquelles matos, deo-lhe conta de sua determinação, que era passar a Columbo pelos matos, e com todo o risco de sua pessoa, que lhe faria pagar muito bem; o Pacha se lhe offereceo ao pôr em Columbo muito seguro. E dando o Padre conta ao Capitão, e a ElRey do negocio, lhe agradecêram muito aquelle serviço, que queria fazér a Deos, e bem áquelle povo; e entregando-o ao Pacha, a quem pagaram bem, sahiram-se no quarto da modorra pelo passo do Ambolão, e se embrenháram por huns matos novos, e differentes, por onde caminháram com muito trabalho, e risco. E quiz nosso Senhor, que sempre favorece obras semelhantes, que em · duas horas chegáram a Columbo , onde o Padre entrou, e deo conta do trabalho pafsado, e perigo em que todos sicavam, dando as cartas ao Alcaide mór, em que lhe mandava que logo desse embarcação pera passar a Tutocori, que lhe logo negociáram, que foi hum tone pequeno, em que se emhar-

# DEC. VII. LIV. X. CAP. XV. 559

barcou, e foi atravessando a Tutocori; e chegando á terra, vio a Armada de Diogo de Mello Coutinho, que tinha chegado do dia dantes, e estava já com elle Antonio da Costa Travassos, que tinha vindo de Cochim por Capitão mór de seis navios de remo com muita, e boa gente, e alli ajuntáram mais alguns navios de mantimentos, que foram fete, ou oito. E sabendo a grande necessidade em que a Cota sicava, se fizeram logo á véla pera Columbo por ter o tempo bom; e ao outro dia entráram naquella Babia com aquella granda socrata de que hia com aquelle grande soccorro, de que logo correo a nova ao Rajú. Os nossos tanto que desembarcáram, tratáram de ir soccorrer a Cota, e ajuntáram-fe mais de quatrocentos homens com que se puzeram em ordem pera se partirem. Mas tanto que o Rajú o soube, alevantou o exercito, e se recolheo pera Ceitavaca com levar menos do que trouxe mais de dous mil homens, que perdeo naquella jornada. E com isto si-cáram os nossos desalivados, e se fortificáram de novo, e provêram a Cota de mantimentos, e gente; e Diogo de Mello tanto que vio não ser alli necessario, recolheo-se pera Manar na sua fusta só, ficando em Columbo todo o mais foccorro que foi com. elle.

#### CAPITULO XVI.

Da Armada que este anno de sessenta e tres partio do Reyno, de que era Capitão mór D. Jorge de Sousa: e de como foi ao Malavar D. Francisco Mascarenhas: e da grande batalha, que Jeronymo Dias de Menezes teve com tres Paraos, de que todos sabíram destroçados: e de outras cousas.

Odo este Inverno gastou o Conde Viso-Rey em reformar a Armada com que determinava partir entrada de Setembro pera o Achem, como tinha escrito a D. Francisco Deça, Capitão de Malaca, como atrás fica dito, e pera esta jornada fez todas as preparações que lhe parecêram necessarias. É logo na entrada de Setembro surgíram na barrade Goa tres náos do Reyno, de que era Capitão mór D. Jorge de Sousa, que vinha embarcado na mesima não Castello, em que o anno atrás passado de sessenta tinha vindo do Reyno. As mais nãos eram a Garça, de que era Capitão Diogo Lopes de Lima, que vinha provído com a Capitanía de Maluco; S. Filippe, de que era Capitão Vasco Lou-renço de Barbuda, o Carração; e a Algaravia, em que vinha Vasco Fernandes Pimentel, que arribou ao Reyno. Surtas as náos,

#### DEC. VII. LIV. X. CAP. XVI. 561

e estando ainda com a mór parte da carga dentro em si, lhe deo hum tempo tão grosso, que soçobrou a não S. Fi ippe, que estava mais chegada a terra. O que o Conde sentio muito por não sicarem mais que as duas pera levarem a carga da pimenta. Pelo que determinou de as despedir muito cedo, e dessistio da Armada do Achem, e não soubemos a causa porque, ou se lhe veio algum regimento de novo, de que não tivemos noticia. E vendo que cessava aquella jornada, entendeo em prover de Armada a costa do Malavar, sem embargo de estar de paz, por haver novas que em alguns rios se armavam alguns cossairos pera sahirem ás prezas.

E porque o Reyno de Cananor estava ainda de guerra, desta Armada foi por Capitão mór D. Francisco Mascarenhas, que levou tres galeotas Latinas, e doze navios de remo, cujos Capitaes eram os seguintes. D. Pedro de Menezes, Ayres de Saldanha, Manoel de Saldanha seu irmão, Fernão de Miranda de Azevedo, Pero de Mendoça, Alexandre de Sousa, Mem Dornelas, Jeronymo Dias de Menezes, Diogo Soares de Albergaria, Bernardo de Azevedo Coutinho, Jeronymo Teixeira de Macedo, Mattheus de Figueiredo, Manoel Furtado, Manoel Simões. De todos estes navios ficou em Goa o de Jeronymo Dias de Menezes, que Couto. Tom. IV. P.II.

fe ficou negociando de algumas cousas, que partio dahi a poucos dias, levando em sua companhia alguns navios, assim com cavallos pera os portos do Canará, como com fazendas pera as náos do Reyno a Cochim. E indo tanto ávante como o porto de Batecalá ao mar, houveram vilta de tres Paraos de Malavares, que cuidando que os nossos navios eram de mercadores, por ser já a Armada passada adiante, os foram demandar, cuidando que tinham na mão alguma boa preza. Jeronymo Dias conhecendo os navios, e entendendo sua determinação, tomou conselho sobre o que faria: « Assentá-» ram que os esperassem, e pelejassem com » elles, porque de outra manéira perder-se-» hiam todos aquelles navios, que hiam em » sua companhia; e elles posto que pudessem » escapar aos Malavares, já havia de ser » com a infamia da fogida, cousa que os » soldados que alli hiam tinham por mui » grande vituperio, e astronta, e por isso » não temiam o perigo, ainda que o vissem » muito grande, e certo. » Levava Jeronymo Dias de Menezes quarenta soldados dos mais bisarros, e roncadores da India, e antre elles hia hum Gaspar Carvalho da obrigação de Alvaro Paes de Soto-maior, homem de estatura ordinaria, mas nas feições tão robusto, e carregado, que parecia hum fal-

#### DEC. VII. LIV. X. CAP. XVI. 563

salvagem, porque as pestanas, e sobrancelhas lhe cahiam sobre os olhos, de modo que quasi lhos cubriam, e elle tão cabeludo por todo o corpo, que era huma monstruosi-dade; e com isso era tão valente homem, e tão destro nas armas, que não havia entre os soldados do seu tempo quem lhe fizesse os foldados do seu tempo quem lhe fizesse vantagem naquellas cousas. Este vendo vir os navios dos Malavares com grande pressa a elles, disse a Jeronymo Dias de Menezes que se apressasse, e que puzesse a proa em hum, que vinha adiantado, e que de passagem o axorassem; porque quando os outros dous chegassem, tivessem menos contrarios. Jeronymo Dias o sez assim; e apertando o remo, chegaram ao cossairo, e deram-lhe huma surriada de espingardaria, de que lhe derribáram muitos Mouros, e juntamente lhe puzeram a proa, onde hia o Gaspar Carlhe puzeram a proa, onde hia o Gaspar Carvalho, que á primeira pancada se arremessou dentro no parao com huma espada, e rodella, e como hum leão faminto se metteo entre os Mouros, em que fez tal estrago, que despejou a proa, e soi passando ávante pela coxia com aquelle suror, deixando já mais de dez espedaçados, e assim os soi levando até o masto, e ainda adiante delle, que che-gáram outros soldados, que o ajudáram a averiguar a vitoria tão apressadamente, que quando os outros dous paraos chegáram, Nn ii já

já tudo era concluido, e os nossos recolhi-

dos ao navio com algumas feridas.

Vendo os cossairos aquelle estrago nos feus, recolhendo de passagem alguns, que andavam pelo mar, foram envestir o nosso navio; mas primeiro leváram huma carga de artilheria, que era hum falcão, e dous berços, e apôs ella mais de trinta espingardas a volta de algumas panellas de polvora, que se empregáram tão bem, que quando chegáram a se envestir, já nos navios vinham perto de trinta Mouros derribados. E como elles vinham com aquella furia, ao abalroa-rem o nosso navio, se lançáram logo dentro mais de sincoenta Mouros, com que os nossos tiveram huma muito aspera batalha, em que os nossos mostráram bem seu valor, e esforço, principalmente o Gaspar Carvalho, que a espada, e rodella desfez muitos dos que abalroáram pela parte em que elle estava. Mas todavia como os Mouros eram muitos, e todos se lançáram em o nosso navio por todas as partes, foram levando os nosfos até a poppa, e ainda alguns se recolhêram debaixo do toldo, donde as fréchas dos inimigos, que dentro os hiam buscar, e as reprehensões de Jeronymo Dias de Menezes, e de outros soldados de valor, os fizeram arrebentar outra vez pera fóra, e metterem-se na batalha, que andava encarnicada, e cruel;

# DEC. VII. LIV. X. CAP. XVI. 565

e tantas cousas fizeram os nossos, que a poder de golpes lançáram os Mouros fóra do navio, ficando-lhe dentro mais de sessenta espedaçados, e os outros tão escaldados de suas mãos, que em chegando a seus navios, se affastáram, e deram á véla pera o mar, deixando elles tambem os nossos em tal estado de encravados das fréchas, de abrazados do sogo, e de feridas dos seus terçados, que houve soldado de quatro, e sinco

sinaes crueis, e penetrantes.

Vendo Jeronymo Dias de Menezes os inimigos recolhidos, e os seus tão mal tratados, despejou o navio dos Mouros mortos, que lançou ao mar, e deo á véla pera Batecalá. E não acho que dos nossos fosse algum morto, mas todos, ou os mais a perigo disso. E chegando a Batecalá, acháram lá os navios de sua companhia, que se sou-beram recolher; e o Feitor Portuguez, a quem não soube o nome, foi desembarcar todos os feridos, e os levou pera sua casa, onde os fez curar com muita diligencia, e resguardo, provendo-os de todas as cousas, que lhes foram necessarias. Poucos dias depois disto chegou áquelle porto Manoel de Saldanha por Capitão mór de quatro navios da Armada, que vinham dando guarda a alguns navios, que hiam pera Goa, e levava dous pagueis, que tomou no caminho,

que

que requerêram de preza diante do Feitor, que lhe foram julgados, por dizerem que não levavam cartazes, fem embargo dos Mouros delles fe queixarem que os Capitáes dos nossos navios lhos sumíram, e engulséram. Em sim os pagueis foram alli vendidos com todo o recheio por quatro, ou sipco mil pagodes, que se repartiram entre todos. E deixando alli os navios, a que hiam dando guarda, por ser já paragem segura, tornáram-se pera o Malavar, levando comsigo os outros da companhia de Jeronymo Dias de Menezes, que se sicou curando com seus soldados.

#### CAPITULO XVII.

Das cousas em que o Conde proveo : e de como mandou Domingos de Mesquita esperar os pagueis do Malavar, que vinham de Cambaya, com côr de alevantado: e da grande destruição que nelles fez: e de como falecco o Conde Viso-Rey: e das partes, e qualidades de sua pessoa.

DEspedida a Armada de D. Francisco Mascarenhas pera o Malavar, deo o Conde despacho á carga das náos, e á escritura do Reyno, que como não eram mais que duas, partíram em poucos dias andados de Janeiro de 1564. e passando pelas varie-

da-

#### DEC. VII. LIV. X. CAP. XVII. 567

dades daquella jornada, chegáram a falva-mento ao Reyno. E assim aviou o Conde ao Arcebispo D. Gaspar pera ir visitar as fortalezas do Norte, e ver suas ovelhas com o olho, que era a primeira visitação, que fez depois de vir do Reyno. E pera isso lhe deo huma escusa galé, e huma fusta pera seu serviço, e todas as mais cousas necessarias pera a jornada. Tinham já chegado a Goa as novas dos paraos, que pelejáram com Jeronymo Dias de Menezes, e de outros, que eram sahidos a roubar contra o contrato das pazes, que com tanta solemnidade jurou com o Camorim. Mandou-se-lhe queixar pelo Capitão de Chale, que se vio com elle, e lhe representou aquellas cousas como convinham ao Estado, lembrando-lhe que dos contratos das pazes os mais impor-tantes Capitulos se quebráram, que eram: Não sahirem mais ladrões de todos os seus portos, nem haver nelles navios de esporão, e que todos se cortariam, e fariam pagueis. Lembrando-lhe a obrigação que tinha de cumprir o que jurára, e em que ficava de castigar aquelle crime muito bem. Ao que lhe respondeo o Camorim, que elle não sabia de tal, que deviam de ser alguns ladrões formigueiros, que se os achassem, os tomassem, e queimassem; e que se elle os colhesse ás mãos, os mandaria castigar mui gravemente.

Vendo o Conde aquella razão, e entendendo que eram aquillo cousas dos Mou-ros, que sempre foram occasião da guerra, e que nunca já mais deixáram de a tecer com o Camorim pera contra nós, pelos grandes proveitos que nas pilhagens alcançavam, determinou satisfazer-se daquella affronta nos mesmos Mouros. E sabendo que eram pasfados pera Cambaya mais de oitenta pagueis de todos os rios do Malavar, e que levavam cartazes dos Capitães de Chale, e Cananor, determinou de os mandar esperar, e abrazallos a todos, e mettellos á espada a todos os Mouros que nelles fossem, e mandar pera este effeito alguns navios com nomes de alevantados, como o Camorim dizia que eram os seus Paraos. E pera esta jornada dizem que commettêra hum certo Fidalgo, que se lhe escusára, com dizer que aquillo era quebrar pazes, e que não podia mandar matar homens, que hiam com feguros Reaes, e que não tinham culpa do que os ladrões faziam.

Isto foi sabido por hum Domingos de Mesquita, cavalleiro muito honrado, e pera cuja condição, e natureza eram aquellas cousas hum grande alvitre. Foi-se ao Conde Viso-Rey, e pedio-lhe de mercê aquella empreza, dizendo, que elle tomava sobre si tudo aquillo, e só elle queria dar a Deos

# DEC. VII. LIV. X. CAP. XVII. 569

conta della; porque contra Mouros, e inimigos tão falfos não se havia de guardar primor, nem lei de guerra. O Conde como o conhecia, e sabia do seu esforço, e valor, estimou muito offerecer-se-lhe, e deolhe huma caravela, e duas sustas com cento e vinte homens, sem declarar a ninguem aquella jornada, nem se saber pera onde era; e com estas obrigações se soi Domingos de

Mesquita.

Chegado elle ao rio de Carapatão, mandou furgir defronte delle duas leguas ao mar, porque nem por huma, nem por outra parte passasse embarcação alguma, que elle não visse, e alli se deixou estar des de quinze de Fevereiro até todo Março, tempo, em que os pagueis começáram a vir de Cambaya. E assim como appareciam de dous em dous, de tres em tres, e de quatro em quatro, chegavam as fustas a elles, e os faziam furgir, e levavam os mais graves, e honrados Mouros á caravela; e como os lá tinha. mandava-os metter debaixo das cubertas, e assim poucos e poucos lhe levavam todos até os pagueis sicarem despejados, e os mettiam debaixo, donde hum e hum eram levados assima, e cortadas as cabeças, e lançados ao mar, e depois mandava dar furos aos pagueis, e os mettiam no fundo. E a alguns Mouros mandava cozer dentro nas

vélas dos pagueis, e assim juntos os mandava lançar ao mar, onde morrêram sem se poderem menear. E desta maneira tomou mais de vinte pagueis, que se mettêram no fundo, e metteo á espada, no tempo que alli esteve, mais de dous mil Mouros, em que entravam alguns de Cananor, que foi a causa de se tornar a accender a segunda guerra, estando ella já quieta, como na VIII. Decada se verá. E foi tamanha a mortandade que se fez nos pagueis, que em todos os portos do Malavar houve geraes prantos, e clamores, e nas fazendas ficáram todos os Mouros quebrados de todo. Porque nos pagueis traziam toda a sua substancia, e nelles estava todo aquelle Malavar interessado, os pobres com pouco, e os ricos com grandes cabedaes.

E estando Domingos de Mesquita nesta obra, adoeceo o Conde do Redondo; e soi tão abbreviada sua enfermidade, que quasi se não sentio, senão quando se disse que era falecido. O que causou em todos grande espanto, e tristeza, porque estava muito bem quisto de todos. Faleceo aos dezenove dias de Fevereiro do anno de 1564, em que andamos, ás duas horas da tarde, tendo governado a India dous annos e meio. E abrindo-se seu testamento, acháram que se mandava enterrar em S. Francisco de Goa,

#### DEC. VII. LIV. X. CAP. XVII. 571

Goa, e que seus ossos fossem depois levados á Villa do Redondo; e assim soi logo levado a enterrar vestido no habito do glorioso Padre S. Francisco, e por sima delle levava o da Cavallaria de Christo, acompanhado do Cabido da Sé, e Irmandade da Santa Misericordia, e todas as Ordens, e Clerisia da Cidade.

Era o Conde do Redondo homem de bom corpo, gentil-homem, bem posto no chão; e ainda naquella idade de fincoenta e fete annos, em que morreo, era galante. Foi homem facil, alegre, bem assombrado, muito avifado, e grande cortezão, e tinha ditos muito galantes; foi liberal, ao menos não foi tacanho, amigo de justiça, e traba-lhou sempre muito que se fizesse com intei-reza. Foi filho de D. João Coutinho o primeiro Conde do Redondo, e de Dona Isabel Henriques filha de D. Fernão Martins Mascarenhas, senhor da Lavra, Alcaide mór de Montemor o Novo, e de Alcacere do Sal, Commendador de Mertola, e de Almodovura, e Capitão dos Ginetes. Foi este Conde D. Francisco Coutinho casado com Dona Maria de Gusmão, filha de Francisco de Gusmão, e de Dona Joanna de Blasfe, Camareira mór da Infante Dona Maria, e elle seu Mordomo mór. Teve o Conde D. Francisco Coutinho da Condessa tres filhos,

e oito filhas; dos filhos chamava-fe o mais velho D. João Coutinho, que faleceo menino: o fegundo fe chamou D. Luiz Coutinho, que herdou a casa, e foi casado com Dona Mecia, filha de D. Aleixo de Menezes, Aio de ElRey D. Sebastião, e de Dona Luiza de Noronha; morreo em Africa na batalha de Alcacere com o mesmo Rey D. Sebastião: o terceiro se chama D. João Coutinho, que hoje he Conde do Redondo, porque herdou a casa por seu irmão não ter filhos. As filhas chamava-se a mais velha Dona Isabel Henriques, que foi casada com o Commendador mór de Christo D. Diniz de Alencastre: a outra Dona Joanna de Gusmão, que foi casada com Ruy Gonçalves da Camara, Conde de Villa Franca: e a outra Dona Guiomar de Blasfe, casada com D. Simão de Menezes. E tres Religiosas, duas no Mosteiro da Esperança de Lisboa, Dona Constança, e Dona Catharina, e Dona Violante no Mosteiro de S. João da Villa de Estremoz da mesma Ordem de S. João: e Dona Anna, e Dona Luiza, que morrêram meninas. Teve mais hum filho bastardo por nome D. Manoel Coutinho, que foi Clerigo.

#### CAPITULO XVIII.

De como por morte do Conde do Redondo fuccedeo na governança da India João de Mendoça: e das cousas em que logo provêo.

P Alecido o Conde D. Francisco Couti-nho desta vida presente, estando seu corpo depositado na Capella mór de S. Francisco de Goa, sendo presentes o Cabido da Sé, por ser o Arcebispo D. Gaspar a visitar as fortalezas do Norte, como atrás dissemos no Cap. X. do X. Livro: estando mais D. Belchior Carneiro Bispo da Ethiopia, e todas as Ordens, e Irmandade da Santa Mifericordia, Lopo Vaz de Siqueira Capitão de Goa, Lopo Vaz de Siqueira Veador da fazenda, Henrique Jaques Ouvidor geral, Gonçalo Lourenço de Carvalho Chanceller do Estado, Manoel Leitão Secretario, e toda a Fidalguia, e Nobreza que havia em Goa, e os Vereadores, e Officiaes da Camara, mandou o Secretario Manoel Leitão trazer huma boeta, em que estavam guardadas as vias das fuccessões da governança da India, que eram quatro, que o mesmo Conde comfigo trouxera de Portugal, que eram affignadas por fóra pela Rainha Dona Catharina, avó, e tutora de ElRey D. Sebaftião,

tião, e Regedora dos Reynos de Portugal por seu neto ser menino de dez annos. Tinha cada huma desta successões, e Alvarás tres fellos de cera vermelha com as Armas de Portugal; e tirando a primeira successão. a amostrou em alto, pera que vissem que estava inteira, sellada, e cerada, sem se nella tocar, nem bullir, e entregou-a ao Capitão da Cidade, que alli presidia, pera que com o Ouvidor geral a examinasse, pera verem se se tinha bullido nella, e se era o sinal de fóra da Rainha Dona Catharina; e depois de vista, a abrio o Secretario, e achouse nella que havia por bem que D. Antão de Noronha succedesse na governança da India por morte do Conde do Redondo. E porque D. Antão de Noronha se tinha ido pera o Reyno o Janeiro passado de sessenta e dous, que acabára de servir a Capitanía de Ormuz, a tornáram a recolher no cofre, de que tiraram a segunda, em que se fez a mesma diligencia que na primeira; e abrindo-a, achou-se nella João de Mendoça, que tinha vindo de servir a Capitanía de Malaca, que estava presente, a quem o Secretario Manoel Leitão leo a successão, e elle a acceitou, de que se fez hum Termo, em que se assignou; e logo alli na Capella mór deo a menagem do Estado nas mãos do Capitão da Cidade Lopo Vaz de Siqueira; e de-

#### DEC. VII. LIV. X. CAP. XVIII. 575

depois posto de joelhos defronte de hum Altar, que pera isso sem sima de hum Missal, e hum Crucifixo, fez juramento de guardar, e manter justiça ás partes conforme ao estilo, e ordem do Estado.

Feito isto, enterrou-se o corpo do Conde, e o Governador se recolheo pera as ca-fis em que pousava, que eram a nossa Se-nhora do Rosario, onde hoje he a Novinhora do Rolario, onde hoje he a Noviciaria, e casa de provação dos Padres da Companhia, donde se não quiz mudar pera a fortaleza, porque no Setembro seguinte esperava por Viso-Rey, e por seis mezes não quiz fazer mudança de si. E logo começou a entrar em despacho das cousas de Malaca, Maluco, e mais fortalezas; e andando nesta pressa, chegáram a Goa huns Embaixadores do Çamorim a visitar o Governador, e a volta disso lhe sizeram queixume de Domingos de Mesquita do grande xume de Domingos de Mesquita do grande damno, e estrago que tinha seito nos seus vassallos, e em suas fazendas, e pagueis, que montavam muito: pedio-lhe que lhe fizesse emenda de tudo, como amigo que era do Camorim, e elle servidor de ElRey de Portugal, pois aquelle Capitão sobre contrato de pazes, e navegando seus vassallos com seguros Reaes, os tomára, matára, e roubára. O Governador se mostrou muito sen-

ti-

tido daquelle negocio, e lhe respondeo, que aquelle Capitão andava alevantado por esse mar como cossairo, que se o pudesse colher ás mãos, que satisfizesse se us reque se o elle pudesse haver, que elle lhe promettia de o castigar como o caso o merecia. E andando estes Naires neste requerimento, chegou á barra de Goa o Domingos de Mesquita, e o Governador o mandou desembarcar prezo, porque o vissem os Embaixadores do Çamorim, que por ser tempo se foram, levando muitas satisfações do caso; e em se partindo, soi logo solto o Domingos de Mesquita, e o Governador lhe sez muitas

honras, e mercês pelo caso.

As novas da morte do Cónde do Redondo chegáram a D. Francisco Mascarenhas, que andava no Malavar, que elle sentio em extremo pelo grande parentesco, e amizade que com elle tinha; e porque era já em Março, e se lhe acabava o provimento da Armada, tratou logo de se ir pera Goa, e de caminho visitou a fortaleza de Cananor, onde deixou gente, e provimentos, porque havia de novo alterações no Ade Rajao; porque entre os pagueis, que Domingos de Mesquita metteo no fundo, soi hum seu, em que lhe matáram muitos Mouros principaes de Cananor, e entre elles hum muito honrado, e rico, cuja mulher, que era hu-

# DEC. VH. LIV. X. CAP. XVIII. 577

ma Moura varonil, e de muita authoridade entre elles, andou como douda, persuadindo a todos os Mouros a tomarem vingança de tanto damno. E teve tanta força neste negocio, que os fez ajuntar, e formar huma liga geral contra a nossa fortaleza, que foram celebrar em suas mesquitas com suas ceremonias, fazendo suas protestações de se não alevantarem de sobre ella sem a destruirem de todo. Pera o que começáram a convocar todo o Malavar, e ajuntar petrechos, e mu-

nições pera aquella conspiração.

Depois de D. Francisco Mascarenhas deixar aquella fortaleza provida, foi-se pera Goa; e chegando ao rio Canharoto, onde ElRey de Cananor reside, entrou nelle, e mandou esbombardear o seu pagode, que sica sobre a ribeira, porque estava ElRey já declarado por parte do Ade Rajao, e dos Mouros, porque esta era a mór affronta que se lhe podia fazer; e assim a sentio ElRey tanto, que logo ao dia seguinte de madrugada deram os Mouros na ribeira dos navios, que estavam á sombra da nossa fortaleza, e lhe puzeram fogo, com que se consumíram trinta entre grandes, e pequenos, em que os moradores daquella fortaleza recebêram notavel perda. Com isto sicou a guerra de todo declarada, e o Capitão della D. Payo de Noronha escreveo ao Governa-Couto. Tom. IV. P. 11.

dor João de Mendoça o estado em que sicava, assimando-lhe que aquelle inverno seria de grande trabalho, pedindo-lhe o provesse depressa. E D. Francisco Mascarenhas foi pera Goa sem saber o que era passado em Cananor, e da barra mandou recado ao Governador, em que lhe fazia a saber de sua chegada, que o mandou entrar por ser já cabo do verão, e serem vindo a mór parte das náos da China, e Malaca, Bengala, e

outras partes.

Depois desta Armada recolhida deram huma carta ao Governador de huns Christaos, que estavam fazendo seu negocio no rio de Carapatão, em que o avisavam como naquelle rio se recolhêra huma náo do Achem, que hia pera Meca, a mais rica que daquelle porto partíra havia muitos annos, que com tempo fortuito fora alli tomar, è que se ficava negociando pera sahir na lua seguinte, e que se a mandasse esperar tinha nella huma muito rica preza. O Governador alvoroçou-se com esta carta; e tendo despachado Antonio Furtado de Mendoça seu sobrinho em huma galeota pera invernar a Damão, e fahir em Agosto com huma Armada a esperar as náos de Meca nos poços de Surrate, deo pressa á sua partida, e mandou armar outra galeota, de que fez Capitão João da Costa Peleja, e dous navios mais,

de

#### DEC. VII. LIV. X. CAP. XVIII. 579

de que fez Capitão de hum Balthazar da Costa, e do outro a Luiz de Aguiar, e despedio Antonio Furtado de Mendoça com regimento que se fosse lançar ao mar de Carapatão em parte que o não vissem da terra, e que dalli mandasse todas as noites os catures á boca da barra, onde achariam recado dos Christãos do que lá hia. Porque tambem os avisou do que haviam de fazer, e lhe mandou huma almadia com hum Christão de recado, pera com dissimulação andar pescando naquelle rio, e de noite tomar falla dos que estavam em terra, e avisar aos navios do que fosse necessario; e que tanto que fosse de madrugada, se tornassem a recolher pera Antonio Furtado. E estando elle naquella paragem continuando os catures na fua vigia, foram avisados que os principaes, e mais ricos mercadores da não com todo o ouro, e dinheiro se passavam a hum Taurim pera se irem pera Cambaya, e que estivessem sobre aviso, porque estava certo cahirem-lhe nas mãos. E estando os nossos com grande alvoroço, e vigia aguardando a preza, que cuidavam tinham certa, quiz a desaventura que o dia que o Taurim ha-via de sahir pera fora, disseram huns pescadores aos mercadores da não que havia tres, ou quatro dias que viam huns navios ao mar sempre em huma mesma paragem, e Oo ii que

que não sabiam o que esperavam. E como os Mouros são muito precatados, e acautelados, receando que fosse aquillo cillada, de improviso mudáram o conselho, e tornáram a desembarcar suas fazendas. E tendo Antonio Furtado de Mendoça aviso disto pelos Christãos da terra, havendo por escusado estar alli mais tempo, despedio os navios pera Goa, e elle na sua galeota passou a Damão; e o que lhe succedeo na enseada de Cambaya he do tempo do Viso-Rey D. Antão de Noronha, que entra na VIII. Decada pera onde se guarda.

#### CAPITULO XIX.

De alguns Capitães, que o Governador João de Mendoça despachou pera fóra: e de algumas cousas em que mais proveo até chegar o Viso-Rey D. Antão de Noronha, que entra com a VIII. Decada: e das partes, e qualidades da pessoa deste Governador.

Por se ir acabando o verão soi o Governador João de Mendoça dando presa ao despacho dos Capitães, que haviam de ir pera sóra, que foram Alvaro de Mendoça pera a Capitanía de Maluco, que soi embarcado na não Santa Barbara, de que era Capitão D. João Coutinho, que era provis

#### DEC. VII. LIV. X. CAP. XIX. 581

vído daquellas viagens, e levou muitos provimentos pera aquella fortaleza: e assim Pero de Taíde Inferno pera a Capitanía de Ceilão, e deo-lhe alguns navios, gente, dinheiro, e munições, porque o Madune hia continuando na guerra contra o Rey da Cota seu irmão.

Neste mesmo tempo chegáram cartas de D. Payo de Noronha Capitão de Cananor, em que lhe dava conta de como o Ade Rajao ficava declarado contra aquella fortaleza; e que Nicore Garipo lingua, e jangada della o avisára da conjuração, que estava feita entre todos os Mouros do Malavar contra ella, pedindo-lhe que com muita pressa a soccorresse com gente, e provimentos, porque já começava haver assaltos, e escaramuças de parte a parte. Pelo que com muita pressa despedio o Governador a André de Sousa com sinco, ou seis navios, cujos Capitaes eram: Manoel Travassos, Gaspar de Brito do Rio, hum seu irmão, Thomé de Sousa Coutinho, dous irmãos Betancores, Antonio Ribeiro; e deo regimento a André de Sousa pera ser Capitão de toda a gente de guerra, que assistisse naquella for-taleza, e residisse nas tranqueiras de fóra, e que nunca D. Payo de Noronha sahisse da fortaleza, por ser já velho, e muito pejado, nem mandasse della pera fora cousa alguma.

Chegado André de Sousa a Cananor, achou a fortaleza fechada, e vigiada, e o Ade Rajao posto em campo com muito po-der. E tomando entrega das tranqueiras de fóra, as repartio pelos Capitaes que levou, e começou a se fortificar de novo, e dar assaltatos, e fazer algumas sahidas, em que cortou muitos palmares aos inimigos, que he toda a sua substancia. E assim se passou todo o inverno nesta guerra lenta sem acon-tecer cousa notavel que se possa escrever. O Governador, posto que tinha por sem dú-vida vir-lhe em Setembro successor, não deixou de mandar concertar a Armada pera o verão seguinte, porque o que viesse a achasse prestes: e ajuntou pera ellas as cousas necessarias sem quercr poupar pera suas pagas, e de seus criados, como depois alguns fizeram, que o anno que esperavam successor se descuidavam desta obrigação tão necessaria ao Estado, e poupavam tudo o que podiam pera se despender no que queriam.

O Governador tanto que entrou Agosto, poz huma náo no mar prestes, e negociada pera partir como lhe o tempo désse jazigo, em que havia de mandar fazer a viagem de Japão que tinha, com a fortaleza de Malaca que já servíra, em que havia de ir Simão de Mendoça, onde pertendia tambem

# DEC. VII. LIV. X. CAP. XIX. 583

embarcar-se D. Dioniz Pereira, filho do Conde da Feira, pera ir entrar na Capitanía de Malaca, pera que estava despachado, porque se receava que viesse nas náos do Reyno D. Diogo de Menezes, que era provido della primeiro que elle, e queria ter antes disso dado á véla; porque quando elle chegasse já lhe seria forçado mandallo requerer a Malaca, no que se dilataria o tempo. Mas elle lhe atalhou este discurso; porque primeiro que lhe desse jazigo pera partir, surgíram a tres de Setembro na barra de Goa as náos do Reyno, em que vinha D. Antão de Noronha por Viso-Rey da India, e nellas D. Diogo de Menezes, que o Viso-Rey D. Antão de Noronha despachou logo pera ir na mesma náo entrar na sua Capitanía, como adiante se verá na Decada que se segue a esta VII.

Antes das náos chegarem despedio o Governador João de Mendoça seu sobrinho Rodrigo Furtado por Capitão mór de sete, ou oito navios, pera ir dando guarda á cafila de navios, que hiam aos rios do Canará a carregar de mantimentos, porque estava Goa muito salta delles, e com isto concluiremos com o tempo deste Governador, e com as partes, e qualidades de sua pessoa. Foi homem meão, magro, hum pouco dobrado nas costas, homem verdadeiro, libe-

ral, amigo de justiça, facil nos negocios, e de respostas mui bem attentadas, ouvio fempre as partes muito bem, teve continuamente as portas abertas pera todas as vezes que lhe queriam fallar, que he a melhor parte, e a mais necessaria que ha de ter o que governa. Foi filho de Antonio de Mendoça, e de Dona Isabel de Castro, filha do Capitão D. Antão. Foi casado com Dona Joanna de Aragão, filha de Nuno Rodrigues Barreto, Fronteiro mór do Algarve, Veador da fazenda, e Capitão mor da Cidade de Faro, e da Villa de Loulé, e de Dona Leonor de Milão. Teve della hum só filho, que se chama Nuno de Mendoça, mancebo de muito preço, e valor, que no ser, verdade, bondade, entendimento, christandade, e mais partes que tem, mostra bem cla-10 vir dos troncos de que procede, pelo animo, e esforço que nelle fe enxergou nas batalhas, em que se achou em Flandres em companhia do Serenissimo Principe Arquiduque de Aultria, casado com a Serenissima Princeza Dona Isabel, filha do muito Catholico, e Christianissimo Rey das Hespanhas D. Filippe nosso Senhor, que lhe deo em dote os Estados de Flandres. Foi Capitão de Tangere. Partio este Governador pera o Reyno no Janeiro seguinte, em cuja embarcação o Viso-Rey D. Antão de Noronha lhe fez mui-

#### DEC. VII. LIV. X. CAP. XIX. 585

muitos favores. E por achar tempos contrarios, arribou, e não quiz tomar Moçambique por respeitos que pera isso teria; mas
passou a Ormuz, onde estava por Capitão
D. Pedro de Sousa, que era grande seu amigo, e o sestejou muito. E daquella fortaleza
partio em Novembro, e tomou a Ilha de
Santa Helena, onde deitou algumas perdizes
pera casta, de que toda a Ilha está hoje cheia.
E assim deitou mais huma vacca, e hum novilho pera se crearem. Chegou a Portugal
pobre, porque de Malaca tirou pouco, ou
nada, e muito menos da governança que lhe
durou pouco. E conforme á sua condição,
e natureza, se lhe durára mais, cuido que tirára menos. E com isto temos concluido
com esta VII. Decada á honra, e gloria de
Deos nosso Senhor, que vive, e reina in
fæcula sæculorum. Amen.

FIM DO LIV. X. DA DECADA VII.



# PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

#### UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

DS 411 .7 B275

B275

v.7 pt.2 Barros, Joao de Da Asia de Joao de Barros e de Diogo de Couto



# UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

Do not remove the card from this Pocket.

Acme Library Card Pocket Under Pat. "Ref. Index File." Made by LIBRARY BUREAU

Author Barros, João de, & Coute, Diogo de. Da Asia... Vol.7. Part.2

